Sevilla | 2,00 euros Año CXXI | Número 39.652

LUNES 22 DE JULIO DE 2024

LA TERCERA SALVADOR VIADA BARDAJI El fiscal general

debe dimitir

EL DIARIO LÍDER EN SEVILLA Y ANDALUCÍA



Joe Biden, durante un acto demócrata en Nevada el pasado 16 de julio

## Biden cede y renuncia a la reelección

El presidente de EE.UU. abandona tras las presiones recibidas: «Creo que lo mejor para mi partido y el país es retirarme»

**EDITORIAL Y PAGINAS 34 A 38** 

## Sevilla entra en el reducido grupo de ciudades con más viviendas turísticas de España

El crecimiento del último año sitúa a la capital andaluza en una situación similar a la que sufren Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga

PÁGINAS 12 Y 13



Lunes, 22 de julio de 2024



Muere la poeta sevillana Julia Uceda, maestra de la generación del 50

VERAN

## El PP anuncia su 'no' a la ley de Extranjería y el Gobierno le culpa de poner «excusas»

Los populares acusan al Ejecutivo de no aceptar sus condiciones para apoyar la tramitación parlamentaria de la norma Tellado cree que Moncloa podría haber conseguido el apoyo de los independentistas a cambio de algún tipo de prebenda ESPAÑA

## La inmigración ilegal crece como preocupación entre los españoles

El CIS constata en sus estudios que en el último mes este problema se ha situado en el sexto lugar cuando en junio era el decimoséptimo ESPAÑA



El metro sigue creciendo y ya suma 12 millones de viajeros en lo que va de año

SEVILLA

El exinterventor de la Junta acusa a Chaves de echarle toda la culpa de los ERE

ANDALUCÍA

#### El fondo buitre rechaza la oferta de nueve millones de Burguillos

El alcalde anuncia que la negociación queda rota y el acreedor insiste en iniciar el embargo de bienes del pueblo como pago de la deuda municipal SEVILLA

#### Europa afeará de nuevo el vínculo del fiscal general del Estado con el Gobierno

El informe anual de la CE no entrará a fondo en el tema de la amnistía y aplaudirá el pacto del CGPJ ESPAÑA

La espantada de Yolanda Díaz convierte Sumar en un polvorín con una dirección interina que asume el fracaso

**ESPAÑA** 

Vigilancia Aduanera les arrebata a los narcos andaluces lo que más les duele: su dinero

ANDALUCÍA

Miles de afectados por el cierre de una cadena de estética

SOCIEDAD

#### FUNDADO EN 1903 POR DON TORCUATO LUCA DE TENA

## El fiscal general debe dimitir

#### POR SALVADOR VIADA BARDAJÍ

«La situación del fiscal general del Estado desde la admisión de la querella era difícil: como autor de un hecho que los jueces (y los querellantes, y la mitad de la Junta de Fiscales de Sala) consideran delictivo tiene derecho a la defensa; pero como fiscal general tiene la obligación de establecer la verdad de lo ocurrido. Tiene que perseguir los delitos, pero no puede hacerlo, ya que el autor, si fuera delito lo que se le reprocha, es él»

L Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado una solicitud de asunción de la investigación del fiscal general del Estado (FGE) por delito de revelación de secretos, dado que se trata de un aforado, ante el Tribunal Supremo. Será ese órgano el que decida o no continuar con la causa, en el caso de compartir el parecer jurídico del TSJM. El tema abochorna, ya que el FGE es quien debe velar para que la ley se cumpla en España, y no solo se le reprocha por un tribunal que no lo haya hecho, sino que se considera que puede haber cometido un delito de revelación de secretos, con grave violación de derechos procesales de un ciudadano vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Y. además, cometido cuando un vendaval mediático sacudía el entorno del presidente del Gobierno. Si el FGE no renuncia al cargo, le podemos llegar a ver en el acto solemne de apertura del Año Judicial, delante de Su Majestad el Rey, explicando, quizá, que él solo desmentía un bulo. Quiero explicar algunas cosas por las que creo que debe marcharse, incluso si no hubiera habido esa petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El pasado 15 de abril, el FGE, en una declaración institucional expresada solemnemente en una toma de posesión de fiscales, justificó la nota emitida por la Fiscalía de Madrid, el anterior 14 de marzo, sobre las comunicaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y la Fiscalía, y sostuvo que «como FGE estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir (...) informaciones falaces e interesadas», asumiendo «la responsabilidad última de esa nota de prensa» y añadiendo que «no voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de la institución». Ocultó, sin embargo, el FGE en esa declaración institucional datos muy importantes que solo se han conocido después, tras la investigación judicial: ocultó que no es que 'estuviera informado', sino que él mismo era el impulsor de la nota en cuestión. No explicó tampoco por qué no sacó la nota su propia oficina de prensa, y presionó a subordinados para que la sacara otra Fiscalía. En el momento de su declaración, el Colegio de Abogados de Madrid anunciaba una querella, y el perjudicado la había interpuesto ya en fecha 21 de marzo contra dos fiscales.

El FGE sabía que esa querella no se dirigía contra todos los responsables, porque el principal de ellos era él. Sabía eso y, sin embargo, no reconoció su propia autoría, aliviando la carga de esos fiscales (o, al menos, a uno de ellos, que se limitó a obedecer las órdenes a las que está obligado), y utilizó sus poderes en la institución para ocultar su responsabilidad. El FGE sabía, cuando hizo la declaración del 15 de abril, que él había ordenado a la fiscal superior



de Madrid («es imperativo sacarla», «nos van a ganar el relato») que publicara la nota. No es lo mismo «estar informado y asumir la responsabilidad última» que obligar a los subordinados a que actúen para sacar la nota, que es lo que en realidad hizo. El FGE fue reconociendo mayor responsabilidad (incluso presentó el 10 de junio un escrito ante el TSJM, reclamando la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo), pero eso ocurrió después de sus primeras intervenciones.

ntes del 15 de abril, el FGE, que sabía que era el responsable de la nota, a pesar de anunciar que se abstenía de actuar como fiscal en este asunto, no reconoció su intervención directa a los fiscales encargados de la llevanza del caso abierto por la querella del perjudicado; al contrario, la ocultó. La secuencia de los hechos determinó que los fiscales del TSJM encargados del caso tuvieron varias reuniones en la Fiscalía General (¡incluso con los fiscales querellados!) y, finalmente, ante las órdenes reiteradas de la teniente fiscal del Tribunal Supremo de que pidieran el archivo del caso y su resistencia a ello, fueron -tras una muy dividida Junta de Fiscales de Sala, celebrada el 24 de abril- relevados de la llevanza del asunto.

Tampoco comunicó el FGE a la Junta de Fisca-

les de Sala que el autor directo de la nota había sido él mismo, ocultando otra vez un dato esencial a quienes habían de decidir sobre la actuación de la Fiscalía.

Esos datos, que evidencian la responsabilidad principal del FGE, se averiguan en la investigación judicial. No los proporciona gallardamente el fis-

> cal general, como por otra parte reclamó de la Fiscalía el juez instructor del TSJM: los 'whatsapp' a la fiscal superior de Madrid, las conversaciones con la fiscal jefe de Madrid, el mismo origen de la nota, las órdenes al fiscal, al que sacan de un campo de fútbol para mandar los correos reservados, entre otros. Y es que la situación del FGE desde la admisión de la querella era difícil: como autor de un hecho que los jueces (y los querellantes, y la mitad de la Junta de Fiscales de Sala) consideran delictivo tiene derecho a protegerse, a la defensa; pero como fiscal general tiene la obligación de establecer la verdad de lo ocurrido. Tiene que perseguir los delitos, pero no puede hacerlo, ya que el autor, si fuera delito lo que se le reprocha, es él. Y su posición es pésima para determinar si el hecho es delictivo o no. Son muchos los acusados que sostienen que lo que hicieron no es delito, pero no es suya la decisión de si lo es o no, naturalmente. Pero el FGE trata de librarse. él y los fiscales querellados, negando el delito en la nota, combatiendo la investigación. Así que opta por defenderse de la peor manera, incluso al coste de dañar la institución que dirige, subordinándola a sus intereses

procesales y al sufrimiento procesal de un fiscal. Sí, de un fiscal que soporta una querella (y busca un abogado, y declara como investigado) durante casi cuatro meses, ante el silencio del auténtico responsable de los hechos. Por eso el FGE debe irse y, de paso, disculparse públicamente ante ese fiscal victimizado, y ante la Fiscalía entera. Mejor, debería haberse ido el día que se admitió la querella, sabiendo que, tanto si era delito lo publicado como si no lo era, el responsable directo era él.

Es quizá procedente reseñar que esa situación del FGE afecta también al funcionamiento de la Fiscalía. El art. 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece que, cuando un fiscal aparece incurso en un procedimiento penal, el FGE podrá acordar su suspensión cautelar. La fiscal jefe de Madrid está en esa situación, pero, ¿cómo va a acordar su suspensión, analizando con imparcialidad la cuestión, si él mismo es el autor último de la nota? Por último, ¿cree alguien que está la institución preparada para actuar con imparcialidad en una causa penal contra el FGE, que se mantiene al mando, en caso de que el Tribunal Supremo admita la petición del TSJM?

Salvador Viada Bardají es fiscal del Tribunal Supremo y vocal de la APIF en el Consejo Fiscal ABC DE SEVILLA FUNDADO EN 1929 POR DON JUAN IGNACIO LUCA DE TENA

## ABC

DIRECTOR
JULIÁN QUIRÓS

DIRECTOR ABC SEVILLA

ALBERTO GARCÍA REYES

Director Adjunto

Juan José Borrero

Subdirectores

Manuel Contreras

Alejandra Navarro

Redactores Jefe

Juan Soldán

Eduardo Barba

Secciones

J. M. Serrano (Fotografía)

M. Jiménez (Web)

A. R. Vega (Andalucía)

J. Arias (Desarrollo digital)

M. González (Deportes)

J. Macias (Sevilla)

R. Román (Audiencias)

M. Lainez (Cierre)

A. Rodríguez (SEO y Redes Sociales)

J. Díaz (Sevilla)

Directora General Ana Delgado Galán

ABC ANDALUCÍA

DIRECTOR GENERAL Álvaro Rodríguez Guitart

Control de Gestión y RR.HH.

Juan José Bonillo Publicidad

Zoila Borrego

Comunicación

Marta Parias

Digital Alejandro Salazar

Editado por Diario ABC, S. L. U. Albert Einstein, 10 Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla

> Teléfono de atención Diario ABC Sevilla 954 488 888 Centralita 954 488 600

> Precio ABC 2,00 euros

#### vocento

Diario ABC, S. L. U. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines conerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 39 652 D.L.I: SE 3-1958 Apartado

de Correos 43, Madrid

#### **EDITORIALES**

## EL PRESIDENTE TIRA LA TOALLA

Joe Biden no logró sofocar la rebelión demócrata y en una decisión sin precedentes anuncia que no irá a la reelección, que apoya a Kamala Harris, pero que continuará en el cargo hasta enero

RA cuestión de días. La fragilidad física y cognitiva de Joe Biden hacía insostenible su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y, finalmente, ha renunciado a su reelección. El cara a cara con Donald Trump evidenció su deterioro irreversible. El posterior intento de asesinato del candidato republicano mermó de forma definitiva cualquier posibilidad no ya de ganar las elecciones sino de que Biden fuera mínimamente competitivo. A un lado estaba Trump, un político excéntrico pero convertido súbitamente en un candidato providencial, aclamado por su partido e impulsado por la reciente elección de J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia. Al otro, un presidente deprimido, sumido en una degradación evidente que intentaba disimular su evidente fragilidad mientras cada vez más voces clamaban por su sustitución.

La decisión de Joe Biden sólo resuelve una parte de los problemas del Partido Demócrata. El relevo del todavía presidente llega tarde y forzado por unas circunstancias que evidencian la falta de contrapesos en su partido. De ninguna manera su decisión disipa la desconfianza que se ha apoderado de los demócratas por haber permitido que el presidente siguiera adelante con sus intenciones. Biden nunca debió aspirar a la reelección. Cuando fue elegido presidente por primera vez ya se cuestionó su edad y se ofreció como garantía para los votantes la idea de que existía un plan de relevo que si no llegó a activarse fue por el fallido perfil de Kamala Harris como vicepresidenta y por el afán de una cohorte de personas próximas al presidente cuyos cargos y sueldos dependen de forma directa de su permanencia en el poder.

Ahora, además, se da la situación inédita de que el presidente de Estados Unidos renuncia a ser reelegido por los cuestionamientos que existen sobre su capacidad física y cognitiva pero intenta mantener la ficción de que su condición es compatible y no le afectará durante los seis meses de mandato que le quedan por delante. Esta paradoja lo convierte no sólo en lo que en la jerga política estadounidense se denomina 'pato cojo' (cuando el presidente no puede optar a la reelección) sino en algo más grave: una figura que lastra y debilita al Poder Ejecutivo de la principal potencia mundial.

En contra de lo que pudiera parecer, gran parte del mal está hecho y la campaña estadounidense está condenada a desarrollarse en un imprevisible marco de excepción. Entre el 19 y el 22 de agosto se celebrará en Chicago la Convención Nacional Demócrata y para entonces deberá estar resuelta la sustitución de Biden. La decisión del presidente sume al partido en una grave incertidumbre pues el respaldo que le ofreció ayer a Kamala Harris –completamente lógico ya que la eligió como compañera de fórmula en 2020– quizá complique más las cosas. Donald Trump se apresuró a proclamar tras conocer la noticia que las elecciones de noviembre ahora le resultarán más fáciles de ganar.

Habrá quien haga depender la interpretación de lo ocurrido del resultado final de las elecciones, pero esa lectura ventajosa será un mero espejismo. Si Donald Trump vence, como parecían augurar todos los pronósticos, el error de los demócratas se habrá demostrado letal y será una de las causas del regreso del populismo a la Casa Blanca. En el caso de que exista una suerte de súbito revulsivo con la nueva candidatura de sustitución, la victoria demócrata no debería eclipsar el conjunto de malas decisiones que hicieron posible que un anciano mermado y enfermo llegara a jugar con el destino de una nación postulándose como candidato a una presidencia que de forma evidente no está capacitado para ejercer.

#### CUESTIONES DE ESTADO Y MUROS DE EXCLUSIÓN

Firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria, la proposición de ley para reformar la ley de Extranjería y establecer criterios obligatorios en el reparto de menores no acompañados vuelve mañana a poner de manifiesto la debilidad parlamentaria del Gobierno, que en los últimos días había tratado de involucrar en este proyecto legislativo a un PP que ayer se desmarcó de cual-

quier acuerdo. Tras prometer a sus socios catalanes la gestión territorial y a la carta de la inmigración, el PP fue el clavo ardiendo al que, como en otras ocasiones, se había agarrado el Ejecutivo en una cuestión que considera de Estado, el mismo Estado del que, sin embargo, se empeña en excluir a una derecha a la que sitúa al otro lado de su muro ideológico. Las palabras de ayer de la portavoz socialista –tachando de cruel, inhumano y corrupto al PP– no se compadecen con la retórica parlamentaria a la que el PSOE recurre cuando necesita improvisar mayorías alternativas y sobrevivir a sus propias contradicciones.

#### **PUEBLA**



OPINIÓN 5

#### LLÁMALO X

«Me subestimaron y aquí estoy, de pie»

Nicolás Maduro Presidente de Venezuela

#### **IMNIETO** Fe de ratas







#### **PUNTADAS SIN HILO**

MANUEL CONTRERAS

#### Oda al mosquito autóctono

Quedan pocos mosquitos y cobardes, tanto que se han dejado comer la tostada por el del Nilo, que protagoniza ahora nuestros temores estivales

N los veranos modernos apenas hay mosquitos. Mosquitos de verdad, como los de antes, de esos que te veías venir con la trompa en ristre como Manuel Escribano entrando a matar un toro. Ya no hay esas bandadas de mosquitos que obligaban a la familia a recoger la mesa y meterse corriendo en casa. El Aután ha desaparecido de la mesita de la salita y está postergado en el fondo de algún armario, junto a la mercromina y los parches Sor Virginia, porque ha dejado de ser imprescindible en el atardecer. El repliegue de aquellos batallones de mosquitos, cautivos y desarmados, se puede interpretar como un símbolo de progreso, pero yo echo de menos aquellos insectos temibles que amenazaban la integridad física. Aquellos mosquitazos hubieran organizado una juerga flamenca alrededor de esa velita de citronela con la que hoy en día neutralizamos cualquier ataque de los culícidos. Quedan pocos mosquitos y cobardes, tanto que se han dejado comer la tostada por los foráneos del Nilo, que vinieron de turistas y se han hecho con la campiña sevillana sin necesidad de vuelos baratos ni AirB&B para protagonizar ahora nuestros temores estivales.

Añoro esas picaduras que te obligaban a rascarte durante varios días y hacían costra porque su desaparición implica una desnaturalización del concepto de verano que tengo desde niño. Desnaturalización en el sentido de alejamiento de la naturaleza, porque el verano era el periodo en el que convivías con especies que parecen haber desaparecido de nuestro entorno. No son solo los mosquitos; hace años que no veo libélulas -léase zapateros- en las vallas que rodean las piscinas, cuando antes había cientos y los niños jugábamos a cogerlas por la cola. Las lagartijas parecen haber desaparecido de las paredes, y ya es difícil encontrar incluso alguna salamanquesa, cuando hace un puñado de años no había casa en la que no se colara alguna que tu madre intentaba ahuyentar con la escoba. Y siempre saltaba algún ecologista sobrevenido que rompía una lanza por el bicho:

-Pero déjala, que se come los mosquitos...

Hace unos días me alegró ver un cartel en los Caños de Meca en el que se prohibía tocar a los camaleones, de lo que se deduce la grata noticia de que aún quedan camaleones. Pero no es necesario recurrir a una especie protegida; ya no se ven coquinas en la orilla ni escarabajos en la arena, esos unicornios negros que te encontrabas junto a la toalla y te entretenías jugando a enterrarlo para ver cómo salían a la superficie. No quedan mariquitas (los insectos), ni siquiera con el nombre cambiado por el Ministerio de Igualdad. Por no haber, ya no hay ni moscas: veinte pavos a quien me señale un bar que siga teniendo en la puerta esas cortinillas de tiras de plástico que frenaba a los molestos visitantes. Permitanme levantar hoy mi vaso de gazpacho fresquito por la fauna perdida y añorada, porque un verano sin bichos es como un jardín sin flores.



#### **UNA RAYA EN EL AGUA**

IGNACIO CAMACHO

#### La jungla

Miller definió un periódico como una nación hablándose a sí misma. No hay democracia posible sin esa conversación legítima

I no fuera por la prensa -entendida como el conjunto de medios- no te habrías enterado jamás de los ERE. Ni de la Gürtel. Ni de los dineros del Rey Juan Carlos. Ni de la corrupción sistémica de los gobiernos populares valencianos. No conocerías los tejemanejes de Urdangarín. No sabrías que Delcy aterrizó cargada de maletas en Barajas una noche de enero. Te habrías tragado las mentiras de Simón el Embustero, y habrías creído que las decisiones del Gobierno durante la pandemia obedecían al consejo de un auténtico comité de expertos. No hubieses visto los ataúdes de los fallecidos en el Palacio de Hielo. Ignorarías las comisiones del tráfico de mascarillas, no te sonaría el nombre de Koldo, ni el del Tito Berni, y quizás hasta te creerías, por falta de elementos de contraste, las encuestas de Tezanos. Y por supuesto, no habrías tenido noticia de que la tesis de Sánchez estaba trufada de plagios y de que a su esposa le habían montado una cátedra patrocinada por beneficiarios de adjudicaciones del Estado.

De todos esos y muchos otros escándalos, los que llegaron al juzgado habían aparecido previamente en periódicos, televisiones y radios. Las primeras denuncias se basaron en muchos casos en las informaciones ciertas que los medios habían publicado. Y casi siempre, los afectados reaccionaron en principio negando las evidencias. Bulos, inventos, manipulaciones sensacionalistas, decían con una indignación tan seria que invitaba a creer en sus protestas. Durante el confinamiento, el poder intentó incluso implantar una suerte de censura para que sólo su voz llevase a las casas de los españoles las verdades oficiales. Y te contaré algo que probablemente no sabes: en ese tiempo dramático hubo cientos de miles de ciudadanos, más que antes, que cada día se atrevían a salir a la calle para comprar periódicos ¡¡de papel!! con los que informarse.

En una escena de 'La jungla del asfalto', el jefe de Policía apaga ante los periodistas todas las comunicaciones de radio donde los patrulleros dan parte de los incidentes cotidianos. Y les dice que si ese sonido calla, lo que queda es la jungla, la ley de la selva. Algo así sucede con la prensa. Arthur Miller escribió que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. No existe un régimen de libertades posible sin esa conversación legítima, por mucho que las redes digitales intenten sustituirla con su basura de odio y sus infundios -estos sí lo son- en sesión continua. Repasa tu memoria personal: no encontrarás una sola revelación relevante y verificada que no haya aparecido primero en una cabecera de cierta importancia. Tal vez entiendas por qué el Gobierno pretende ahora controlarlas, justo cuando su presidente se encuentra en una situación personal delicada. 'Spoiler': no lo va a conseguir porque el periodismo libre no se calla y porque ni siguiera él puede cargarse la democracia.

**OPINIÓN** LUNES, 22 DE JULIO DE 2024 ABC



EL ÁNGULO OSCURO

JUAN MANUEL DE PRADA

#### Escenarios para Begoñísima

Numerados en un estricto orden de probabilidad

OMO la misión del periodismo es alumbrar la verdad nos decidimos a exponer los distintos escenarios que se le presentan a la catedrática Begoñísima, después de que el juez Peinado haya decidido investigarla por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por supuesto, sólo respondemos de la infalibilidad de nuestros vaticinios 'rebus sic stantibus' (es decir, mientras en España impere el Régimen del 78). Los distintos escenarios que a continuación exponemos están numerados en un estricto orden de probabilidad:

- Que la instrucción no permita que Begoñísima sea encausada. El juez Peinado no tendrá que volver a peinarse nunca más, porque se le caerá el pelo; y Begoñísima resplandecerá como una mártir de la democracia.
- 2. Que la instrucción permita el encausamiento de Begoñísima, pero resulte absuelta. El juez Peinado (o su calavera) también podrá lucir su calvicie; y Begoñísima resplandecerá como una mártir de la democracia.
- 3. Que Begoñísima resulte condenada en primera instancia, porque la causa caiga en manos de algún raro juez independiente que no pertenezca a ninguna de las asociaciones que disfrutan de las mamandurrias del Régimen del 78. En este caso, la sentencia sería recurrida y en instancias superiores (donde proliferan los jueces sistémicos) revocada. En este caso, al juez Peinado lo acompañaría en el cementerio de jueces sin pelo el juez que haya osado condenar en primera instancia; y Begoñísima resplandecerá como una mártir de la democracia.
- Que Begoñísima resulte condenada en todas las instancias, porque su caso se sustancie ante tribunales formados por jueces al borde de la jubilación o que deciden ponerse el mundo por montera,

después de una noche de farra. En este caso, el cementerio de jueces sin pelo tendrá que sufrir una necesaria ampliación y el Tribunal Constitucional saldrá al quite para anular la condena; y Begoñísima resplandecerá como una mártir de la democra-

5. Que el Tribunal Constitucional de mayoría progresista (o conservadora modosita) esté en cuadro, porque a la mayoría de sus miembros y miembras les haya dado un cólico miserere, después de una noche de farra, de tal modo que tengan que sentenciar unos pocos magistrados todavía resacosos que deciden también ponerse el mundo por montera y confirmar la sentencia condenatoria. En este caso, la ampliación del cementerio de jueces sin pelo tendría que incluir un columbario para los miembros y miembras del Tribunal Constitucional. Por supuesto, si para entonces gobierna la derecha, Begoñísima sería indultada; y si gobierna la izquierda, se aprobaría una ley de amnistía que la deje limpia de polvo y baja. Y, en cualquier caso, Begoñísima resplandecerá como una mártir de la democracia.

Dejémonos de pamplinas. El Régimen del 78 fue diseñado para que rapiñas como las que se atribuyen a la catedrática Begoñísima queden impunes. Todo lo demás es marear la perdiz y querer engañar a la gente.

#### **CARTAS** AL DIRECTOR

#### La batalla cultural

En la contienda política no todo se entabla en torno al sufragio. De hecho, las elecciones, afortunadamente, no se celebran todos los días, sino de forma periódica, por tradición en los sistemas democráticos, cada cuatro años. Por lo tanto, hay que ocuparse del día al día en lo que se conoce como la contienda o batalla cultural. La izquierda lo tiene bien aprendido. desgraciadamente, la derecha, en España, no. Y es un craso error. Hay excepciones, como la presidenta liberal del PP en Madrid, aunque sea con espíritu de defensa ante los sistemáticos ataques contra su persona por lo peor de la izquierda antiliberal que la odia porque no se achanta ni se deja acobardar. Pero es un caso único dentro del principal partido de la oposición. Hay que terminar con esta fatal costumbre de la derecha política de limitarse al tema electoral. Los liberales somos diferentes. El PP se caracteriza por ir a la contra , en lugar de proponer y promover políticas activas en pro de la libertad contra la servidumbre socialista. Hayek, entre otros teóricos liberales clásicos lo denunciaba en sus obras más conocidas.

Por ejemplo, Camino de Servidumbre. Aconsejo su lectura. El socialismo es caníbal, no hace más que intentar colonizar áreas importantes de la sociedad y de la cultura. Y no se debe permitir. Cada lucha es una batalla que merece ser defendida y no menospreciar. Valores y principios, no tanto encuestas ni escaños. Porque en el fondo más que vencer, hay que convencer. Madrid es un ejemplo a seguir.

JULIO JOSÉ ELÍAS BATURONES

#### Cómo negar la evidencia

Según Manuel Chaves, todo el asunto de los ERE no fue más que un montaje del Partido Popular para desalojar al PSOE del poder en Andalucía. Además lo dice tan en serio y enfadado que da la impresión de que en verdad se cree lo que dice. No cabe duda de que «el bueno de Manolo», como le llamó Felipe González, no ha tenido demasiado suerte en su carrera política y quizá sea a este, y no a otros, a quien debería pedir cuentas por haberlo enviado -«candidato a palos»- a donde no quería.

Muchos andaluces habríamos comprendido su huida hacia adelante cuando vio que aquello ya no era «cosa de unos pocos» y

comprendió el suicidio político que habría supuesto para él, y para otros, atender a los interventores hiriendo de muerte a su propio partido. A ningún político se le exige la condición de héroe, pero sí un mínimo de respeto a la hora de justificar hechos comprobados, negando descaradamente evidencias con el consiguiente insulto y desprecio a la inteligencia de los ciudadanos. Si Manuel Chaves quiere volver a la política debería empezar por recuperar el dinero desapa-

asados de vacas.



#### Plenitud

Pedro Sánchez no hace nada más que repetir lo de «democracia plena». La democracia es la libre elección de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, pero ¿los ciudadanos no pueden expresarse cuando el Gobierno lo hace mal? Sánchez se contradice, y encubre su intención de someter a los ciudadanos a

sus ordenes, negándoles su libertad de expresarse, y esto no es democracia ni libertad. Ya llevamos numerosos decretos que limitan nuestra libertad, y si continuamos, mejor dicho, si continúa por este camino, pronto seremos esclavos.

JAIME FOMPEROSA SANTANDER

Pueden dirigir sus cartas a ABC de Sevilla al correo electrónico cartas.sevilla@abc.es. Su extensión no debe exceder los 900 caracteres, con espacios. ABC se reserva el derecho de extractar o reducir los textos cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.

#### RAMÓN



recido en sitios de alterne o

OPINIÓN 7



#### SIEMPRE AMANECE

CHAPU APAOLAZA

#### Elogio de las 'tradwife'

Si pudiera, cocinaría durante horas platos elaboradísimos para otras personas, aunque fueran mi mujer

L feminismo se ha molestado mucho porque ciertas mujeres cocinan para sus maridos en cuentas de Instagram con millones de visitas y eso, al parecer, perpetúa el yugo del cochino heteropatriarcado. Una de ellas que se hace llamar Roro prepara durante seis horas una pasta con pato a la naranja en cuya preparación se emplea en todas las etapas, salvo la de cazar el pato. Yo he cazado patos al lubricán en la Janda, entre dos luces, viéndose casi solamente la silueta del pájaro y, sobre ella, el fogonazo del tiro, naranja y luminoso como los fuegos artificiales. Sabíamos que se había acertado el lance por el porrazo del ave entre los lentiscos, y recuperábamos la pieza gracias a un perro labrador que cobraba a ciegas, como un inspector de Hacienda.

El pato silvestre siempre me supo a limo y a río, como una carne de barro, tan distinto del pato de la casa de Marie Jo, en Francia, que cocinaban con melocotones. Pero yo venía a hablar de las 'influencers' que preparan recetas de manera puntillosa, pausada, detenida, tomándose su tiempo para contentar al comensal. ¡Cocinan como hombres vascos! En realidad, detenerse obsesivamente en la

elaboración de un plato es una cosa tan masculina como jugar al mus con una copa de pacharán y una Faria. Pasar cuatro o cinco horas preparando unos chipirones en su tinta en la sociedad gastronómica ha sido la tarea preferida de generaciones enteras de hombres entre las que me encuentro. Estoy viendo a mi padre ahora mismo con los ojos de la memoria. Viste un delantal, ríe entre los fogones, pica perejil finísimo como para meterlo al microscopio, limpia pescados y carnes con el mimo de un neurocirujano, pocha hasta el delirio cebollas, pimientos, siempre bajando el fuego un puntito más, siempre esperando, y menea enormes cazuelas de barro con un golpe de muñeca en un vaivén de rodajas de merluza y de 'kokotxas', sostenido y calmado como si lo cocinara en alta

mar. No siempre lo entendían. El día en que hizo

el mejor marmitako de la historia en Euskal Bile-

ra, uno de Madrid le dijo que había probado un gui-

so igual que ese, pero hecho con bonito en lugar

de con pollo, y por poco no le arranca la cabeza.

Si pudiera, cocinaría durante horas platos elaboradísimos para otras personas, aunque fueran mi mujer. No se me ocurre mayor placer, ni mayor grandeza. Tampoco sé qué ofensa puede haber en ser una mujer de fogón, una mujer 'pot au feu' como buscan los protagonistas de las novelas de Houellebecq, mujeres para mojar pan, que reproducen los valores de la vida tradicional; sí y qué pasa. A ver si la mujer va a poder ser libre para lo que quiera menos para cocinar una fabada a fuego lento para su marido. O es que las mujeres tienen que ser lo que diga Rita Maestre. A estas las llaman 'tradwife' despectivamente porque en este mundo te celebran mucho si construyes un futuro junto a un juguete sexual al que apodas José Luis o te autodeterminas como un perro pequinés que hace 'guau', pero no le vayas a cocinar a tu santo una merluza al pilpil, porque te estás humillando peligrosamente.



#### TIGRES DE PAPEL

DIEGO S. GARROCHO

#### La ley secreta que te atraviesa la boca

La Constitución española es el 'Quijote', no la del 78

ODA lengua está sometida a una legislación secreta. De hecho, la propia existencia de una lengua depende intimamente de la colección de reglas que la vertebra. Nietzsche, que según pasan los siglos cada vez se parece más a Platón, decía que no nos libraremos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. Lo que algunos no supieron atisbar es que el ser humano se define, de hecho, por estar sometido a una gramática. A fin de cuentas, el diagnóstico del filósofo no auguraba más que la eterna y persistente vigencia de las reglas que atraviesan el habla y la escritura. Buenas noticias para Dios, entonces.

No hay una forma de dominación más efectiva que administrar el uso y la combinación de las palabras. De ahí que algún hiperventilado como Roland Barthes llegara a decir que la lengua es fascista. Los más taimados sostienen que sólo los regímenes totalitarios determinan lo que se puede decir y lo que no, pero desde antiguo existen tratados que pautan los límites del hablar y del decir. Recuerden, por ejemplo, que ya en el siglo IV a. C. Aristóteles escribió un tratado, la 'Poética', donde incluso nos advertía de que a la hora de mentir hay que hacerlo como es debido. Eso de someter el embuste a regla le fascinaría a más de uno que no hará falta ni nombrar.

No hay nada más político que los límites de lo decible y lo indecible, por eso es urgente reaccionar cada vez que alguien intenta matizar la libertad de expresión o de conciencia, dos libertades que si hablásemos en griego antiguo se harían indistinguibles. En la lengua de Homero, pensar y decir se resumían en una misma palabra.

Las lenguas se hacen sobre las leyes en un doble sentido. De una parte, tradicionalmente se reservó un lenguaje específico para legislar, y por eso los sacerdotes y los jueces hablaron una lengua privativa que no resulta accesible para todos. La lengua en la que se escribe una norma desvela siempre a qué dios sirve. De ahí que las lenguas vernáculas constituyan una suerte de culto civil. Pero la lengua asiste a la ley tanto como la norma al idioma, de ahí que la gramática de Nebrija sirviera para investir al castellano de aquella dignidad exclusiva de las lenguas regladas, como era entonces el latín. Para lo bueno y lo malo, España es un país literario y de ficciones, de ahí que nuestra Constitución no sea la del 78, sino el 'Quijote'.

Hasta el más furibundo de los ateos consulta de vez en cuando un texto sacro, como es el diccionario. El repertorio que aglutina las definiciones de todas las palabras que componen una lengua es el más canónico y beato de todos los libros, pues cada entrada de un diccionario desvela la fuente de un bien perfecto. Si no lo cree, pruebe, si se atreve, a definir qué es un cuchillo sin decir al mismo tiempo qué es un buen cuchillo.

#### LA SUERTE CONTRARIA



JOSÉ F. PELÁEZ

#### Del todo, con locura, para siempre

No queremos turras de heroínas resentidas como de novela de Simone de Beauvoir

O hay nada tan poderoso como un hombre que se sabe querido por la mujer que ama. Un hombre que se siente valorado, reconocido y admirado por su mujer ya tiene todo lo que necesita. Y, cuando sucede, ese hombre comienza a actuar como si de algún modo fuera único, una especie de elegido por el destino, por el azar y por Dios para llevar a cabo una misión que dé sentido a toda una existencia. Y de algún lugar entre el delirio y las hormonas surgen la fuerza y la confianza para actuar como un héroe mitad humano, mitad divino, que sale a la calle a cumplir con su obligación, que no es otra que estar a la altura de las expectativas. No existe nada en el mundo tan potente como el amor de una mujer para que un hombre logre convertirse en la mejor versión de sí mismo, que, por supuesto, no es aquella en la que parece un Cantajuegos, un monitor de ocio y tiempo libre o un aliado involucrado en vete a saber qué causa fraudulenta, sino en la que se vuelve el más brillante, el más seguro y el más talentoso. Y. como consecuencia, también el más feliz. Porque al motivo para levantarse a luchar cada mañana se une la confianza en ser capaz de hacerlo. Ese hombre ya no necesita más y es imparable. Como un perro de caza cuando caza, un hombre al que su mujer le admira está guiado por el instinto, por la adrenalina y por la sabiduría de todos sus ancestros congregados alrededor del fuego sagrado. Y entonces lleva al altar de esa mujer todo lo que sea capaz de lograr, como una ofrenda salvaje, redentora y atávica. Todo -incluso la vida, si fuera necesario- a cambio de una sola cosa: un amor verdadero, honesto y ancestral.

Sin embargo, un hombre que se sabe despreciado, minusvalorado y maltratado sistemáticamente por la mujer que ama se convierte en un ser humillado, en un alma en pena, en una excrecencia neurotizada y perdida que no solo no encuentra un motivo para salir de casa cada mañana sino tampoco para volver cada noche. Esa es la gran plaga de nuestro tiempo: la socialización de la derrota, la normalización del fracaso y la conversión de las relaciones afectivas en un campo de batalla entre varias manipulaciones perversas. Una chica se ha hecho famosa en redes sociales porque intenta agradar a su novio. Parece ser tan feliz al hacerlo que me temo que no se lo van a perdonar nunca. De momento, las amargadas de siempre han comenzado su ritual de envidia, acoso y desprestigio: hacer feliz a un hombre es algo pernicioso si el método no cuenta con el 'seal of approval' del aquelarre. Bien, pueden hacer lo que quieran; al contrario que ellas yo sí que defiendo el derecho de cada mujer a actuar como desee. Pero estaría bien que, esta noche, cuando muchas se pregunten por qué están solas, entiendan de una vez por todas que no queremos turras de heroínas resentidas como de novela de Simone de Beauvoir, sino solo una mujer que nos admire, nos reconozca y nos quiera, como diría Luis Alberto, «del todo, con locura, para siempre, como querían antes las hembras de la Tierra».

8 OPINIÓN

#### COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL



YOLANDA VALLEJO

#### No coja el teléfono

Algo no va bien, será que voy necesitando vacaciones

STE verano me hice el propósito de quitarme de Yolanda Díaz, entiéndame, hice el propósito de dejar de seguir sus aventuras y desventuras en el Gobierno. He fracasado, tengo que confesarlo, porque nuestra vicepresidenta nunca decepciona cuando se trata de ofrecer titulares -procuro no ir más allá, salvo que la cosa prometa- que ejercen sobre mí una atracción fatal. «Tenemos un país ciertamente anómalo» ha dicho recientemente, como si aquí nadie se hubiese dado cuenta de que las anomalías son el pan nuestro de cada en este país desde que nos gobiernan ellos y ellas. Alguien debería recopilar las ocurrencias de la eternamente Yolanda antes de que se acabe la legislatura, sobre todo para que no se nos olviden, que la memoria es tan endeble y torticera como las últimas propuestas de la vicepresidenta.

La última, ya lo sabe, ha sido la fantasía de reducir la jornada laboral. Y digo fantasía porque la idea parece prima hermana de aquella que proponía la eliminación del trabajo nocturno, ¿se acuerda? «trabajar de noche conlleva problemas para la salud», dijo entonces, alegando que estaba a favor «de la buena vida y de la vida buena» -como todo el mundo, dicho sea de paso-, lo que casi le cuesta un disgusto con el presidente y con la patronal de hostelería. O como cuando prometió la herencia universal de veinte mil euros al cumplir la mayoría de edad; o como cuando decía «no es normal que convoquemos reuniones en España a las 8 de la tarde». Qué quiere que le diga, intento quitarme, pero Yolanda Díaz nunca defrauda.

Aunque, eso sí, cada vez recula antes. Ni una semana le ha durado el empeño de la reducción de jornada. Ahora dice que prefiere «perder la negociación y llegar a un acuerdo», como si llegar a un acuerdo con la patronal y los sindicatos no fuese lo deseado en una democracia, sino un daño colateral a sus intenciones. «Sé que estoy en una disyuntiva difícil», admite la vicepresidenta que ya intuye el recorrido de su propuesta. Al menos, en esto lleva razón; y no solo en esto, porque Yolanda Díaz ha puesto el dedo, sin darse cuenta quizá, en la llaga que nadie quería destapar, porque cada vez está más infectada y porque cada vez necesitamos más eso que el Ministerio de Trabajo llama la desconexión digital.

Y es que de aquellos barros de la pandemia nos quedaron otros lodos, como la secuela de contestar a las llamadas del jefe, responder los correos electrónicos o los menajes, sea la hora que sea, sin posibilidad de computar ese tiempo como parte de la jornada laboral. Porque supimos librarnos de los operadores de telefonía móvil a la hora de la siesta, pero aún no hemos aprendido que nuestro tiempo de descanso es sagrado y que el trabajo es un castigo divino, que ya lo dice el Génesis.

Yo había hecho el propósito de quitarme de Yolanda Díaz, y ya ve, al final, le voy a dar la razón. Algo no va bien, será que voy necesitando vacaciones.

#### TRIBUNA ABIERTA

#### Cafelitos en la Moncloa



POR LUIS MARÍN SICILIA

Cuando se gobierna prepotentemente, los políticos suelen venirse arriba incluso regodeándose de sus desafueros

N los primeros días del mes de enero de 1990 saltó la noticia que dio origen a lo que fue conocido como el caso Juan Guerra, que despachaba y gestionaba su agenda, «tomando un cafecito» con distintos interlocutores en un despacho habilitado en la Delegación del Gobierno en Andalucía. Aquello provocó una crisis importante en el seno del partido socialista, con dimisiones y una nueva ley que penalizaba el tráfico de influencias.

Como dijo en su momento el alcalde de Barbate Serafín Núñez, «no es lo mismo que te llame el
hermano de Alfonso Guerra o que lo haga otra persona», justificando así la decisión de desbloquear
un proyecto urbanístico que llevaba dos años paralizado. El rector de la Universidad Complutense
de Madrid, señor Goyache, debió pensar algo parecido al reclamar su presencia Begoña Gómez en la
Moncloa, «porque no es lo mismo que te llame la
esposa del presidente del Gobierno a que lo haga
otra persona».

Tras compartir un hipotético cafecito, la esposa de Sánchez salió empoderada como directora de una cátedra sin tener carrera que legitimara dicha titularidad. Las relaciones con la universidad, ejecutadas de forma tan irregular, son hoy objeto de investigación judicial, al margen de la falta de ética con la que una residencia oficial se ha convertido, por esta y por otras visitas, en centro de negocios privados, tal como el señor Barrabés declaró ante el juez, con el agravante de la asistencia en alguna ocasión del propio presidente del Gobierno.

Que la esposa del presidente del Gobierno esté siendo investigada judicialmente por corrupción en los negocios, tráfico de influencias y, al parecer, también por apropiación indebida, hubiera ocasionado en cualquier democracia que se precie una explicación inmediata del jefe del Ejecutivo, seguramente seguida de una dimisión sin paliativos. Pero estamos en la España sanchista, regidos por el rey de los bulos, el fango y las mentiras que sobrevive desde el sectarismo más absoluto y una obsesión divisiva de la sociedad huérfana de autoridad moral.

Una vez más, el político cercado por casos de corrupción repite la estrategia: primero, se niega la evidencia, difamando a las fuentes denunciantes de la corrupción; después, se hacen las víctimas del fango y se inventan conspiraciones, y por último, se intenta acabar con el mensajero con insultos y calumnias. Acto seguido se expande el relato a la legión de tertulianos y medios allegados que pondrán en marcha el orfeón papagayo y la opinión sincronizada.

Cuando se gobierna prepotentemente, los políticos suelen venirse arriba incluso regodeándose de sus desafueros. Y así se están conduciendo los socialistas andaluces que han perdido el sentido del pudor y el respeto a la ciudadanía. Las sentencias recaídas en el caso de los ERE andaluces no liberan a los altos cargos que han visto disminuidas sus sanciones de su condición de delincuentes, por mucho que les hayan rebajado algunas penas o liberados de alguno de los delitos por los que fueron juzgados.

Por ello es ridículo y provocador el papel triunfante que un PSOE andaluz desnortado está llevando a cabo. Y además de ridículo, insultante para quienes tienen un mínimo de decoro y dignidad. Por muchas vueltas que le den, la realidad es tozuda y, como dijo Griñán, «hubo un fraude» del dinero público de los andaluces. Un fraude que fue posible porque se articuló un marco legal para desactivar los controles. Y ese marco lo diseñaron los que hoy nos toman por imbéciles, a quienes, para desarmar su euforia, basta con que contesten a tres preguntas muy simples: ¿hubo fraude? ¿se distribuyó dinero arbitrariamente? ¿se recuperó el dinero indebidamente dispuesto? Con un poco de dignidad, el PSOE debería estar callado, salvo que ingresara en caja el dinero defraudado y pidiera perdón. Mientras tanto, veremos a los arquitectos del fraude que diseñaron el plan, parcialmente liberados, y comiéndose el marrón los subordinados que lo ejecutaron.

Como diría el clásico, si te cogen con el carrito del helado hazte el despistado y no te pases de lis-



to. Y como los pillos se copian, ahí tenemos a un hermano del presidente que cobra dinero público sin saber por qué y para qué y a una directora del Instituto de la mujer, lucrándose sin pudor, junto a su pareja, de esos «puntos violetas» contra la violencia de género. Quizá los españoles estemos sufriendo una plaga de políticos que recuerdan aquel juramento de Scarlett O'Hara en 'Lo que el viento se llevó', poniendo a Dios por testigo de que no volverán a pasar hambre.

Mientras soportamos tamaña desgracia, dejen al menos de querer tomarnos el pelo. Delincuentes arremetiendo sin pudor contra lo que les incomoda, por haber sido liberados parcialmente de su culpa, sólo puede entenderse desde una sacralización de su identidad política, como si fuera de ella hubiera que estar permanentemente pidiendo perdón. De ahí que la familia, esposa y hermano del presidente del Gobierno se crean con bula para privilegios laborales y utilización de bienes públicos para sus negocios.

Estas cosas pasan cuando las ideologías pretenden invadir todas nuestras vidas y se utilizan en provecho propio, confirmando aquel proverbio anónimo, según el cual «los hombres libres tienen ideas; los sumisos ideologías». Y con el pretexto de estas, abusan del poder y lo corrompen con unos cafecitos en sedes oficiales de testigos.

LUIS MARÍN SICILIA ES NOTARIO

PUBLICIDAD 9

## Cuerva\*

80 años viviendo en lo que hoy llaman futuro

\* Más allá de la energía



#### Tadej Pogacar Ciclista

#### Ganar, ganar y ganar

Desde 1998, cuando
Marco Pantani logró el
último doblete Giro-Tour,
ningún ciclista había sido
capaz de repetir una hazaña que
Pogacar se apunta con la naturalidad con la
que pedalea. El corredor esloveno suma su
tercer Tour de Francia, y lo hace a lo grande,
sin apenas levantarse de un sillín desde el
que en esta edición de la ronda gala ha
conquistado la friolera de cinco etapas.

#### Kimberly Cheatle Directora del Servicio Secreto de EE.UU.

#### Un error tras otro

La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos comparece hoy en el Capitolio de Washington para tratar de explicar la cadena de fallos, bien documentados, que desembocaron en el magnicidio frustrado de Donald Trump. Frente a Cheatle se sienta el republicano James Comer, que días atrás denunció el «fracaso histórico» de un cuerpo de élite que ignoró señales y avisos y que solo actuó cuando una bala rozó la cabeza del expresidente. Entre críticas machistas por el papel desempeñado por las agentes que protegían a Trump, «insultantes» para el secretario de Seguridad Nacional, la máxima responsable del Servicio Secreto tendrá hoy que admitir los errores, ya irrefutables, que hace diez días pusieron de manifiesto la inoperancia de sus hombres de negro.



#### ► EL JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO REGRESA A CÁDIZ

#### España a la vista

La tierra firme que salta a la vista desde la cubierta es España, por la parte de Cádiz. Allí, a su casa, regresó ayer el buque-escuela de la Armada, un Juan Sebastián de Elcano que, flanqueado por una veintena de veleros, puso fin a una travesía en alta mar que se ha prolongado durante siete meses. Interpretado a bordo del buque-es-

cuela y también en el muelle gaditano, el himno de la Armada fue solo el prólogo emocional del reencuentro entre los jóvenes guardiamarinas y sus familiares. Abrazos y besos de bandera. Tras servir de telón al ceremonial marinero y las lágrimas portuarias, el Elcano descansa ya en La Carraca, en la vecina San Fernando, donde aguarda para su próxima salida, prevista para enero del año que viene, una travesía en la que participará la Princesa de Asturias como parte de la segunda etapa de su formación militar. Al mando del buque volverá a estar el capitán de navío Luis Carreras-Presas, que prefiere no adelantar acontecimientos ni planes relativos a Doña Leonor. «Por ahora –dice en alusión a su familia–, tengo tres princesas ahí abajo».



#### **▲ VERANO**

#### Playas abarrotadas en la provincia de Cádiz

Aprieta el calor, aunque es cierto que en lo que va de verano nos está dando cierta tregua de manera interminente, y no hay nada mejor que refrescarse en la playa. Las de la provincia de Cádiz siguen estando entre las más concurridas del litoral andaluz. Los afortunados que están de vacaciones y quienes ya

las han disfrutado o esperan hacerlo pronto, han abarrotado las playas gaditanas este pasado fin de semana. En la imagen se puede comprobar cómo ha estado una de las playas de El Puerto de Santa María. Apenas cabían más sombrillas sobre la arena. El turista nacional, sobre todo el andaluz por proximidad, sigue

siendo mayoritario en las playas gaditanas frente a las de otras provincias como Málaga, donde el visitante extranjero es más abundante. Cádiz se mantiene así como destino preferente para muchos andaluces que buscan sol y playa. De hecho, la provincia atesora 138 kilómetros de playas, calas y ensenadas para darse un chapuzón o perderse, un atractivo al que suma una amplia oferta gastronómica.

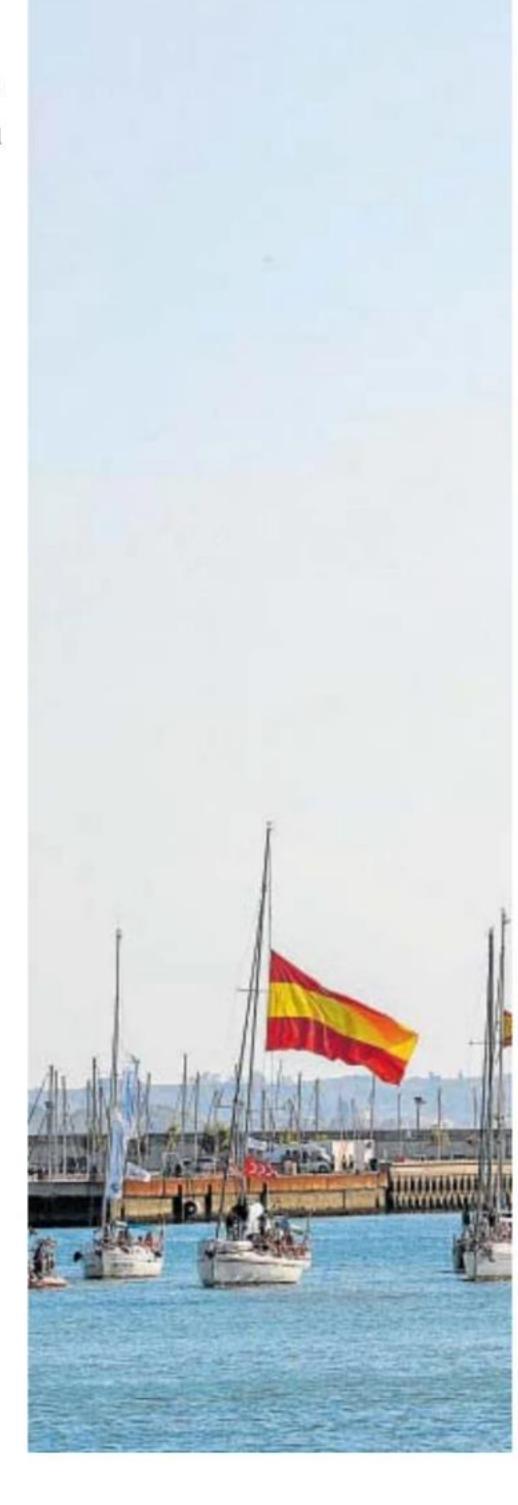

ABC LUNES, 22 DE JULIO DE 2024

#### **Diego Llorente** Jugador del Real Betis

#### Un central con magisterio

El nuevo jugador del Betis cuenta que su vocación siempre ha sido ser maestro y que le encanta enseñar a los más pequeños. Ha aprendido mucho de técnicos cualificados como Bielsa o Mourinho y ahora espera hacerlo con Pellegrini en Heliópolis. Su sueño es conseguir algún título con el Betis y valora la importancia de tener detrás a una afición como la verdiblanca.

### Diego Gómez Ramírez Director de la banda del Carmen de Salteras

#### Al frente de una banda de «lujo»

David Gómez Ramírez no duda: dirigir la banda del Carmen de Salteras es un «lujo», tras haber dirigido orquestas en lugares tan importantes como Cuba, Rusia o Filipinas. Compuso su primera marcha a los 17 años y confiesa que es un director al que le gusta la «música sacra». En su opinión, un marcha es un «sumando sensorial más» en la evolución de un paso de Semana Santa.

#### **Isabel Rodríguez**

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana

#### Cómo está el servicio

No estuvo muy atinada la titular de Vivienda cuando a su paso por Málaga se preguntó «dónde se van a alojar los camareros que nos sirven un vino y un espeto» o «los hijos de quienes barren estas calles». Para Isabel Rodríguez, de la aristocracia de Ferraz, desconocedora de la realidad de una provincia que ofrece mucho más que sardinas asadas, en la capital de la Costa del Sol todavía hay clases.



## Sevilla entra en el grupo de las ciudades con más viviendas turísticas

El ascenso producido durante el último año sitúa a la capital de Andalucía en una situación similar a la de Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante

ROBERTO ARROCHA SEVILLA

l problema generado en Sevilla con el alto número de viviendas turísticas, superior a las 9.000 con casi 46.000 plazas, es hoy una complicación extendida a buena parte del territorio nacional, con muchas ciudades también en situaciones muy delicadas por la irrupción de este sector en un corto periodo de tiempo que ha provocado todo tipo de alarmas en sus respectivos ayuntamientos. Lo que empezó como una experiencia muy menor a través de compañías que ofrecían oferta de alojamientos a particulares y turistas con una plataforma digital se ha transformado en un gran contratiempo para los vecinos, y, por ende, para las autoridades, en la búsqueda de soluciones que limiten este tipo de viviendas.

El ascenso de estos pisos en la capital de Andalucía ha sido notorio, sobre todo en el último año, con un aumento de 1.606. En 2023 se contabilizaron 7.668 de estas propiedades y actualmente la cifra es de 9.288 pisos, 18.843 habitaciones y 45.686 plazas.

#### Málaga

Más que en Sevilla

No obstante, y a pesar del gran crecimiento, Sevilla sigue lejos de Málaga, que tiene más de 12.000 inmuebles de este tipo. La cifra es aún más escandalosa si se suman las viviendas de toda la provincia, con 41.038. De hecho, no hay ningún otro lugar que tenga más en toda España, según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el año 2023, el número de alojamientos era de 35.360, por lo que el incremento en sólo doce meses ha sido de un 16%. Del total de viviendas que hay en la provincia de Málaga, algo más de un 4% están destinadas al uso turístico.

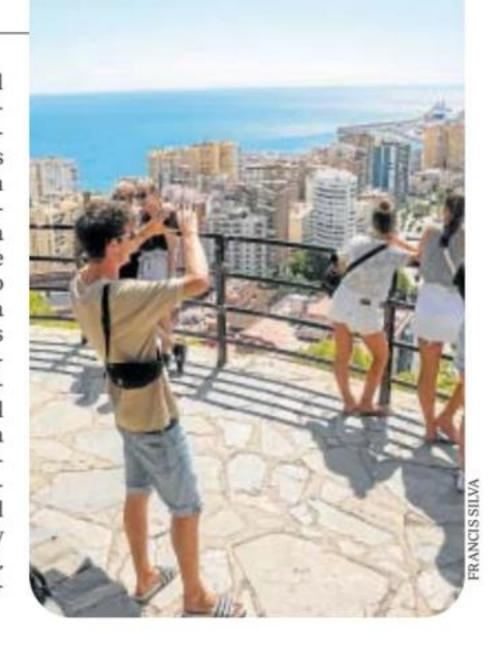

#### Cádiz

El casco histórico se ha puesto imposible

Una situación idéntica está creando un malestar importante entre los gaditanos, tal y como ha denunciado recientemente la plataforma Cádiz Resiste. Según esta organización, Cádiz es la capital de provincia andaluza con más pisos turísticos por habitante. La ciudad gaditana cuenta con 21 viviendas destinadas al turismo por cada 1.000 de ellos. Actualmente hay más de 1.500 casas con estos fines en el casco histórico, con capacidad para alojar a 8.000 personas, y 800 en extramuros, con una capacidad algo menor a las 4.000 plazas.

#### Granada

Inquietud en el Ayuntamiento

En Granada, de un número de 140.000 viviendas registradas, en torno a 3.000 son de uso turístico. Al igual que en el resto de ciudades, el Ayuntamiento de la ciudad nazarí no oculta su preocupación e inquietud en torno a un problema que ha ido a más y que quieren atajar cuanto antes. El responsable municipal de Turismo del Consistorio, Juan Ramón Ferreira, analizó hace unos días la importancia de tomar medidas de control para evitar que siga aumentando la cifra.

#### Córdoba

Récord de licencias en sólo unas semanas

Igualmente, en Córdoba, con 2.791 viviendas turísticas en la capital (3.017 si se cuenta toda la provincia), existe un cierto resquemor con los últimos movimientos. Hace unos días se conoció que se había firmado el récord histórico de número de licencias pedidas en tan sólo unas semanas, con 73. Durante el año 2023, fueron casi 300 las viviendas particulares que se inscribieron en el registro para pasarse al alquiler por temporadas.

#### Madrid

El 90% de los pisos, ilegales

En la capital de España, el Ayuntamiento gobernado por José Luis Martínez-Almeida ha dicho recientemente que son 14.699 los establecimientos turísticos que existen, si bien sólo 1.008 de ellos tienen licencia municipal para operar. Por lo tanto, sólo un 7,9% del total están en regla. Dicho de otra manera, y según el Consistorio madrileño, el 92,6% de las viviendas que están abiertas actualmente funcionan de manera ilegal. Con esta situación, el Ayuntamiento ha abogado por empezar a poner multas de 30.001 euros en un primer aviso. Si el propietario del piso es reincidente el importe puede ascender hasta los 100.000 euros.

#### Salamanca

Crecimiento de un 23% en seis meses

El sector hotelero ha estallado contra las viviendas turísticas en Salamanca. Lo ha hecho después de conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística, en los que se informó de que el número de viviendas turísticas estaba ya cerca de los 800, un 23% más que hace seis meses. En los últimos años, la cifra se ha multiplicado por cinco. En lo que va de 2024, se han presentado por la Comisión de Fomento y Patrimonio más de medio centenar de expedientes para la construcción de pisos turísticos.

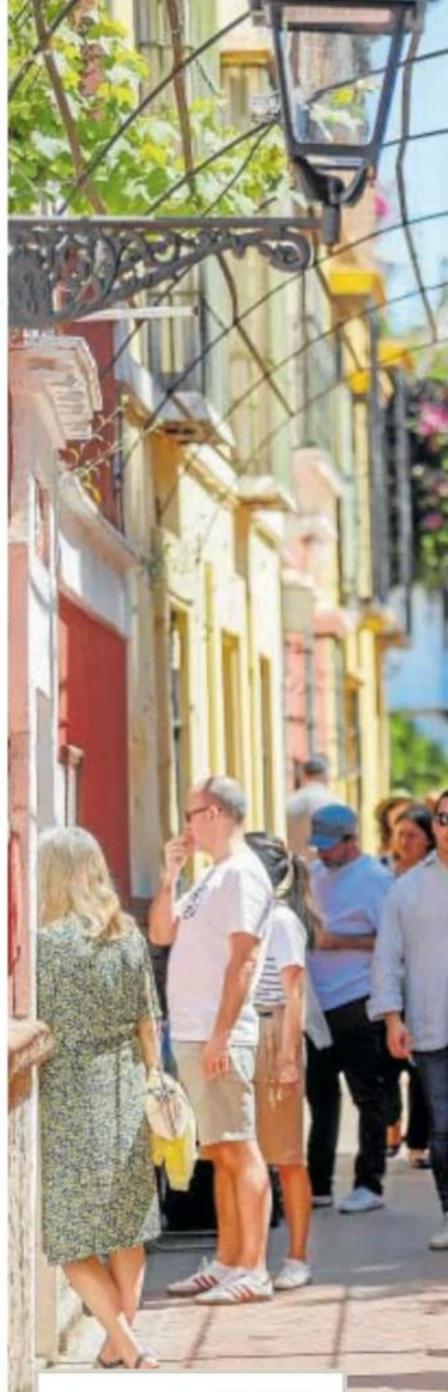

ADRIANO

#### Regulación

■ I número de viviendas → turísticas ha crecido √más de un 20% en Sevilla en un año. El sector no es un enemigo, pero urge regularlo para evitar los problemas de deshumanización que ya han sufrido otras ciudades españolas. El Ayuntamiento tiene las herramientas para hacerlo, aunque le faltan los apoyos necesarios. Hace falta más altura de miras por parte de quienes lo bloquean para entender que esta no es una cuestión política sino de sentido común.

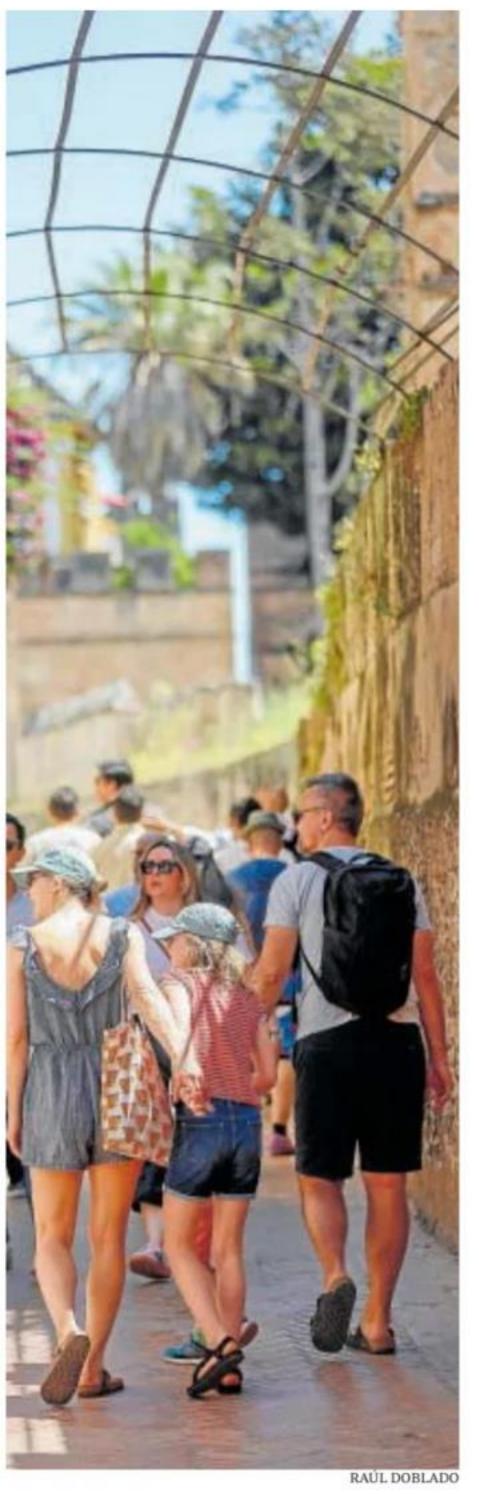

#### Zaragoza

Crecimiento controlado

En la capital de Aragón, según los últimos datos disponibles, hay 663 pisos con este tipo de licencia. El crecimiento con respecto a hace cinco años ha sido de un 146,5%. Antes de ello había sólo 269. No obstante, y pese a lo llamativo del registro, desde Zaragoza se entiende que el crecimiento ha sido algo más ordenado que en otras ciudades de España.

#### San Sebastián

La ciudad con más viviendas del País Vasco

La capital de Guipúzcoa tiene 1.262 establecimientos de este tipo. Si se tiene en cuenta que en todo el País Vasco hay 4.655 viviendas, se comprende la inquietud de las autoridades de San Sebastián. Es el municipio vasco con más pisos de este tipo y alberga casi uno de cada tres establecimientos de estas características.

#### Alicante

Una página web para poner denuncias

El caso de Alicante es muy llamativo. Es una de las provincias de España más activas en este tipo de alojamientos, dado que cuenta con 37.962 viviendas turísticas. En Alicante capital el dato asciende a 19.039 apartamentos. El grupo municipal Compromís ha puesto en manos de los ciudadanos una página web para que los alicantinos puedan denunciar si sospechan que en su edificio hay apartamentos turísticos ilegales.

#### Bilbao

Una subida de un 30% en un año

La proliferación de los pisos turísticos es una realidad también en el norte de España. En Bilbao, en sólo un año, han aumentado un 33%. En julio de 2023 había 667, y actualmente, la

cifra se acerca ya a 992. En 2017 había 79 de este tipo de viviendas, razón por la que en el Ayuntamiento de Bilbao entienden que ha dejado de ser una moda pasajera y sí una realidad que necesita tener una regulación, de modo que esta actividad no suponga un inconveniente para la convivencia en la ciudad. En otras localidades de la provincia, caso de Bermeo y Getxo, con 249 y 169, respectivamente, también ha habido un aumento considerable.

#### Barcelona

El objetivo de cara a 2029

La capital de Cataluña tiene 10.000 pisos turísticos con licencia, si bien la firme intención de su alcalde. Jaume Collboni, es que en 2029 no haya ninguno. «Será como construir 10.000 nuevas viviendas residenciales; desaparecerá la figura del piso turístico tal y como lo conocemos», dijo. Para hacerlo, aplicará el decreto de la Generalitat aprobado en diciembre de 2023, en el que se emplazaba a los ayuntamientos catalanes a redactar en el plazo de cinco años un plan urbanístico que fijara cuántas viviendas de uso turístico aceptará. La cifra de viviendas turísticas sin licencia en Barcelona, debido a su gran cantidad, se desconoce.

#### Valencia

Con problemas para el alquiler tradicional

Según Visit Valencia, portal oficial del Ayuntamiento, la ciudad cuenta con 10.286 alojamientos turísticos anunciados en diferentes plataformas. Las cifras de nuevas viviendas turísticas se han disparado un 40% desde enero de 2023 hasta la actualidad. «La actual situación está rebajando el número de viviendas de alquiler residencial: mientras hay 1.300 de alquiler tradicional en Valencia, existen más de 2.100 de de corta duración», dijo hace poco la portavoz de Compromís, Papi Robles.

#### Las Palmas

Dividido en 17 zonas

La capital de Gran Canaria es una de las ciudades españolas con mayor peso de la vivienda vacacional frente al uso residencial. El INE ha asegurado que el 1,41% de los pisos de la ciudad tiene un uso turístico. La misma fuente señala que hay 2.464 inmuebles destinados al alquiler vacacional. En Las Palmas hay un total de 17 zonas en las que de cada 100 casas un mínimo de cinco están dedicadas al sector turístico.

#### Palma de Mallorca

Con menos viviendas turísticas

Las Islas Baleares han perdido 320 viviendas turísticas en el último año hasta situarse en 25.073. El dato contrasta con lo que está sucediendo en el resto de España, con un aumento de un 9,2% en líneas generales. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Palma prohibirá el alquiler turístico en todas las viviendas de la ciudad. Aunque hasta nueve localidades del arabiniólogo tienen más

chipiélago tienen más pisos, caso de Búger, Ariany, Alcúdia, Formentera, Fornalutx, Escorca, Deia, Sant Lluís y Banyalbufar, la capital aumentará aún más las restricciones.



Elige sólo la información que necesitas en la app

agronoma

Agrónoma.es es un portal de

ABC

Partner estratégico



## El Metro de Sevilla sigue al alza: más de 12 millones de pasajeros en el primer semestre de 2024

 El suburbano registra un aumento de la demanda de más del 12%, especialmente en Feria y Semana Santa

MARIO DAZA SEVILLA

Los sevillanos siguen optando por el metro como uno de los medios de transporte público más demandados a la hora de desplazarse por la ciudad. Los datos de viajeros del primer semestre de 2024, a los que ha tenido acceso ABC de Sevilla, así lo confirman, con un volumen de pasajeros que supera los 12 millones en los primeros seis meses del año. Unos números que vuelven a establecer un récord en la trayectoria de más de una década del suburbano y que suponen una mejora del 12,33 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron los 10,72 millones de personas que hicieron uso de los servicios de la línea 1.

El resultado global de esta primera parte del año es consecuencia del crecimiento escalonado a lo largo de todo 2024, con un aumento de la demanda durante todos los meses frente a lo que ocurrió en el ejercicio anterior. De este modo, durante el mes de enero se registró un 20,7 por ciento más de pasajeros, mientras que el de febrero fue el que acumuló una diferencia mayor sobre 2023, con una subida del 22,59 por ciento. Los meses de marzo y abril, en los que se enmarcó la celebración de las fiestas de la primavera, la evolución del incremento fue del 19,11 y del 12,6 por ciento, respectivamente. Por último, mayo se saldó con una mejora del 12,34 por ciento en los datos de viajeros y junio lo hizo con un 12,5 por ciento más, gracias a los 1,61 millones de usuarios del metro sevillano.

El balance realizado por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, de quien depende la gestión del Metro de Sevilla, muestra que los meses con mayor número de viajeros en términos absolutos fueron abril, con 2,63 millones, y marzo, con 2,14 millones. Estos dos hitos coinciden en fecha con los servicios especiales que volvieron a ponerse en marcha con motivo de la Feria de Abril y la Semana Santa, respectivamente. Destaca, por encima de

La cifra de promedio de viajeros en los primeros seis meses fue de 2 millones de usuarios al mes y de 66.558 pasajeros al día



Varios usuarios en el interior de un vagón de la línea 1 del Metro // M. GÓMEZ

todos, la predilección de los sevillanos por el suburbano para desplazarse hasta el Real de Los Remedios, dada la proximidad de varias paradas con el recinto ferial. Por su parte, junio ha sido el mes de menor demanda (1,61 millones), habida cuenta de la finalización del curso académico, principalmente. Con todo, el dato promedio de viajeros en este primer semestre es de 2 millones de usuarios al mes y de 66.558 usuarios al día.

#### En crecimiento

Los buenos números alcanzados por el Metro de Sevilla en los primeros seis meses de 2024 coinciden con la apuesta del Gobierno andaluz por aumentar el servicio del suburbano en Sevilla, que actualmente sólo cuenta con una línea en funcionamiento. A día de hoy se encuentran en marcha las obras de construcción del tramo norte de la línea 3 en Pino Montano y se espera que en breve puedan comenzar los trabajos de la siguiente parte del trazado, que conectará este barrio sevillano con los alrededores del hospital de San Lázaro, cruzando la Ronda Urbana Norte.

Al respecto, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha reiterado en declaraciones a este periódico su convencimiento de que «hay que seguir apostando por alternativas al coche privado y eso pasa por atraer más gente al Metro y seguir trabajando en nuestro compromiso con los sevillanos de desarrollar la red completa». Así, ha recordado que el actual Gobierno de Juanma Moreno ha rescatado, tras 14 años sin obras, la ampliación del suburbano, que «avanza a buen ritmo». Paralelamente a estas obras. «estamos trabajando en el proyecto de la línea 3 Sur hasta Palmas Altas y el Hospital de Valme y en el estudio del trazado de la línea 2 entre Sevilla Este y La Cartuja, incluyendo su extensión hasta el Aljarafe».

Finalmente, Díaz se mostró «tremendamente satisfecha» por los datos de viajeros alcanzados durante los primeros seis meses de 2024. Unas cifras que, a su entender, «consolidan al Metro de Sevilla como una de las mejores opciones de movilidad», agradeciendo además «la confianza que, mes a mes, los sevillanos depositan en este medio de transporte».

#### SEGURIDAD

#### La Velá de Santa Ana se salva por ahora del boicot de la Policía

M.DAZA SEVILLA

La amenaza de boicot de la Policía Local a la Velá de Santa Ana ha quedado en un órdago sin consecuencias, al menos por ahora. La huelga encubierta que anunciada por algunos sindicatos, con motivo del retraso en el pago de las productividades a la plantilla, no ha tenido seguimiento alguno durante las primeras horas de la fiesta trianera. De hecho, y según la información a la que ha tenido acceso ABC

de Sevilla, todos los servicios extraordinarios de este primer fin de semana se han cubierto en su totalidad.

La pasada semana, el sindicato SPPME-A enviaba una circular a sus afiliados en la que se proponía no dar cobertura a ningún evento más hasta que no se resolvieran los expedientes de las horas extra sin cobrar, y que afectaban principalmente a los servicios de las fiestas de la primavera. Poco después, el Ayuntamiento explicaba su

idea de abonar las productividades de la Semana Santa en la nómina de julio y las de la Feria en la de agosto, aunque los agentes informaron que también se les debían pagos de la final de la UEFA de 2022, del puente de diciembre o de las asistencias judiciales.

Para hoy está prevista una reunión entre los sindicatos policiales en la que se valorará la situación actual, así como los compromisos de pago que ha adquirido el Ayuntamiento con ellos. En caso de que la problemática no mejora, el siguiente evento que podría verse afectado sería la etapa de la Vuelta a Ciclista España del próximo 21 de agosto. A más largo plazo, la intención es convocar protestas en septiembre para exigir las mejoras pendientes.

l grito de denuncia se hizo viral en las plazas más turísticas de Italia. Una voz femenina señalaba sin tapujos a los carteristas que hacen su agosto entre las multitudes. Entre despistados en busca de la foto perfecta, estos delincuentes dejan caer sus habilosas manos en bolsos, mochilas o bolsillos traseros, garantizándoles a sus víctimas el peor recuerdo posible de aquel viaje soñado. Estos rateros disfrazados de guiris son la campaña más feroz contra cualquier destino turístico. Quedarte sin cartera es un billete sin regreso a un lugar que muy probablemente se te quiten las ganas de volver.

Esos ladrones de guante blanco y formas chulescas son una realidad en el Casco Histórico de Sevilla hace años. La impunidad con la que operan ha conseguido que el grito viral «attenzione pickpocket», que acuñara una veneciana entre canales y puentes atestados de turistas, tenga su versión sevillana de la mano de un jubilado que acumula decenas de miles de seguidores en redes sociales donde cuelga



#### SEVILLA AL DÍA

SILVIA

#### **Pickpocket**

Estos rateros disfrazados de guiris son la campaña más feroz contra cualquier destino turístico

sus vídeos de denuncia.

Más allá de la anécdota, Paco, que así se llama el vigía de las calles del centro de Sevilla, es la constatación del fracaso sistemático a la hora de combatir la delincuencia común. Este jubilado se ha rebelado, harto de ver cómo estos rateros pululan sin problemas. La impunidad es de tal calibre que cuando son descubiertos, se encaran contra este jubilado o cualquiera que ose a señalarlos en la plaza pública, sacan sus teléfonos móviles y se ponen a grabar, no vaya a ser que alguien se le ocurra violar sus sagrados derechos de amigos de lo aje-

Ese atrevimiento que saca de sus casillas a cualquiera es el fruto de saber que a pesar de ser sorprendidos no pasará nada. Así que han hecho del mangoneo un lucrativo negocio del que viven no sólo individuos sino clanes que acumulan centenares de antecedentes por todo el país. El sistema judicial falla a la hora de combatir la reincidencia de delitos leves como los hurtos; los medios policiales se estrellan cuando tienen que buscar a unos delincuentes itinerantes sin domicilio conocido. Y a través de esos agujeros se cuelan bandas, que no raterillos buscavidas, para aprovecharse de esas debilidades y hacer un destrozo a los bolsillos de los turistas, a la imagen de un destino y a la seguridad de las calles de tu ciudad. Menos mal que nos queda Paco.

## Emvisesa construirá 16 alojamientos 'coliving' junto al puente de la Barqueta

 La parcela contará además con una zona de usos compartidos para fines sociales

#### MARIO DAZA

SEVILLA

El déficit de viviendas públicas que soporta la ciudad desde hace años, y que ha disparado la lista de demandantes de Emvisesa, ha impulsado al Ayuntamiento de Sevilla a poner en marcha varios proyectos llamados a paliar esta situación. Además de las promociones de protección oficial que se están ejecutando en los desarrollos urbanísticos ubicados al sur y el este de la capital hispalense, el gobierno local del PP está dando ya los primeros pasos para la construcción de 16 alojamientos tipo 'coliving' de protección pública en régimen especial, que se situarán en una parcela de titularidad municipal en el paseo Juan Carlos I.

En concreto, la Junta de Gobierno aprobó hace unos días la propuesta por la que se faculta al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para la firma del Acuerdo número 63 (Programa 6) de la Comisión Bilateral, celebrada el 28 de junio de 2024. Este acuerdo se centra, principalmente, en la construcción de estos 16 alojamientos energé-

#### Sanz anuncia la rehabilitación de 14 bloques en Alcosa

Los vecinos de la plaza Encina del Rey, en el Parque Alcosa, afrontan al fin la solución a los problemas de sus viviendas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado el inicio «en breve» de la rehabilitación de 14 bloques del barrio que venían padeciendo desde hace años carencias en la cimentación y la calidad del subsuelo. Los trabajos tendrán un plazo de 18 meses y una inversión de 4,1 millones que, además, mejorarán la accesibilidad y la eficiencia energética.

La intervención incluirán reformas a nivel de cimentación, fachadas, cubiertas, canalones e instalaciones de los distintos servicios, tales como las redes de saneamiento, electricidad y fontanería. En cuanto a su financiación, el Estado aportará 2,4 millones, el Ayuntamiento 1,2 millones y la Junta de Andalucía 1,1 millones. Los vecinos asumirán únicamente el 6.86% del proyecto, equivalente a 1.163 euros en cada caso.



Imagen aérea del entorno del puente de la Barqueta // GOOGLE MAPS

ticamente eficientes, que irán destinados a alquiler en régimen especial -el más asequible de todos- en los terrenos ubicados en la zona más próxima al puente de la Barqueta.

La iniciativa, que se desarrolla en el marco de los fondos europeos Next Generation, supondrá, según fuentes municipales, un esfuerzo significativo en el plan de rehabilitación residencial y la promoción de vivienda social. Para su tramitación, contará con una ayuda de 274.400 euros procedente de estas subvenciones, lo que constituye el 47,47% del coste total, que asciende a 577.995 euros. La financiación restante se completará con 139.195 euros aportados por el Ayuntamiento, a través de Emvisesa, y otros 164.400 euros solicitados a la Junta de Andalu-

cía, dentro del programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler o cesión de uso.

Será, precisamente, la empresa municipal de la vivienda la que se encargue de desarrollar esta obra, que contempla la construcción de 16 alojamientos protegidos, divididos en 8 unidades al sur y 8 unidades al norte del edificio existente, con una zona de usos compartidos para fines sociales. De forma paralela a estos primeros pasos, el Ayuntamiento de Sevilla también está trabajando en la tramitación del derecho de concesión de estos terrenos municipales en los que deben ubicarse estas viviendas a favor de Emvisesa, un paso más que resulta clave para que la actuación llegue a buen puerto.



## San Juan de Dios, primero en España en «recetar» energía como un fármaco

El hospital aljarafeño subvencionará la factura de la luz a pacientes vulnerables que deben recibir en casa tratamientos que generan un gran consumo eléctrico

JESÚS ÁLVAREZ SEVILLA

El Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe es el primero de España en considerar la energía como una especie de medicamento e implantar la «receta energética» para sus pacientes más vulnerables, aquellos que no disponen de recursos económicos para aclimatar sus casas en épocas veraniegas o invernales o sostener durante muchos meses un tratamiento domiciliario de oxígeno o de otro tipo que comporta un elevado consumo energético. Se trata de garantizar la equidad en el acceso al sistema de salud y a todas las terapias médicas a todos los ciudadanos con independencia de su nivel de ingresos.

La Fundación Naturgy ha promovido este proyecto pionero en España -denominado «Receta Energía»- que pretende ampliar a otros centros sanitarios españoles en un futuro. En esta primera fase se beneficiarán 19 pacientes (en total, 53 personas de su entorno familiar) que sufren patologías como insuficiencia cardiaca o enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) que precisan de la ayuda de aparatos eléctricos que muchos de estos enfermos, por su precaria situación económica, prefieren no enchufar. O no, al menos, durante todo el tiempo necesario. «También hemos detectado casos de pacientes con sillas de rueda eléctricas que no cargan las baterías en sus casas por miedo a la factura de la luz», cuenta Aurora Díaz Pérez, trabajadora social del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Ella, junto con sus compañeras Rocío Francés o Ane García Mena, han seleccionado a esos 19 enfermos del centro sanitario que se beneficiarán de «receta energía».

Esta iniciativa está asociada al ahorro energético que genera la instalación de 514 placas solares en el centro hospitalario, de las que 52 han sido aportadas por la Fundación Naturgy. Esta instalación ahorrará unos 30.000 euros en cinco años, que serán invertidos íntegramente por el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en ayudas económicas para personas vulnerables o en riesgo de pobreza energética cuya recuperación y estado de salud se vea afectado por su falta de recursos. Como dice Emilio García Núñez, médico especialista en aparato digestivo y gerente del centro, «el distrito postal es el mayor determinante de salud de la población».

María de los Ángeles Izquierdo Macías, jefa del servicio de Atención a la Ciudadanía de San Juan de Dios del Aljarafe, explica que «existen muchos estudios que relacionan la pobreza ener-

La Fundación Naturgy es la promotora de «Receta Energía» y ha financiado 52 placas solares que son la base del programa gética con una mayor comorbilidad y menor esperanza de vida. El calor o el frío extremo repercute en el estado de salud de nuestros pacientes y eso es algo que tratamos de combatir en nuestros hospitales con otras ayudas a esta población para que sus viviendas estén aclimatadas todo el año».

Con la cofinanciación del programa europeo Next Generation, el hospital acaba de poner en funcionamiento una instalación fotovoltaica capaz de producir energía limpia por un total de 442.293 kWh al año y de cubrir cerca del 6% de su consumo anual de electricidad, reduciendo el impacto ambiental derivado del uso de otras fuentes de energía. «Este proyecto de la receta energética nos ilusiona muchísimo porque conecta nuestro interés histórico por ayudar a las personas con más necesidades y menos recursos con un proyecto de sostenibilidad medioambiental que también nos interesa mucho y en el que nuestro hospital está embarcado desde hace varios años. En épocas de muchas horas de sol como la actual esta nueva instalación fotovoltaica cubre el 30% de nuestro consumo energético», explica Emilio García Núñez. Desde 2022 el hospital ha reducido el consumo de energía eléctrica en un 6%, de gas en un 26% y de agua en un 25%.

Los destinatarios de este programa son pacientes de la comarca sevillana del Aljarafe, con algún tipo de patología que les obliga a estar con un tratamiento eléctrico en sus hogares y cuyos ingresos de la unidad familiar por miembro no superen el 150% del IPREM mensual (alrededor de 900 euros). Gracias a 'Receta Energía', estas personas tendrán acceso durante cinco años a una

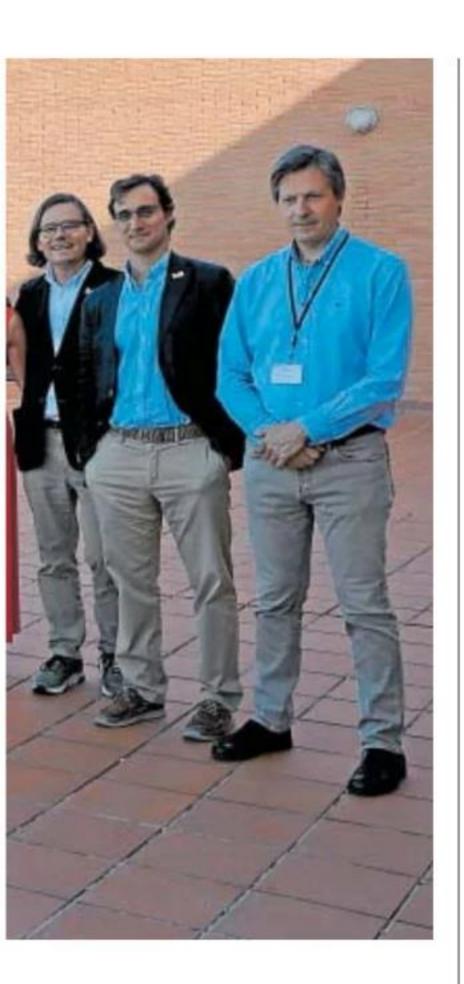

bonificación del importe de su recibo de la luz en distintos porcentajes, que dependen del nivel de ingresos y de otras circunstancias personales y familiares.

#### Los «creadores»

El doctor en Economía, Alfonso Zárate, y el ingeniero Iván Álvarez idearon este programa desde sus respectivas responsabilidades en el área de Innovación de Naturgy. «Teníamos ya mucha experiencia en la compañía y teníamos la inquietud de hacer algo por las personas en riesgo de pobreza energética. Y una amiga, que trabaja como médica adjunta en el Hospital de Vallecas, un centro muy pionero en atención domiciliaria, situado en una zona con problemas socioeconómicos de Madrid, me contó en 2018 que tenían problemas con la adherencia al tratamiento de algunos pacientes con patologías respiratorias», cuenta Zárate.

«Las máquinas de oxígeno a las que debían conectarse en casa para seguir su tratamiento, tras su paso por el hospital, tienen un elevado consumo energético y muchos enfermos hacían todo lo posible por alargar su estancia hospitalaria por miedo a la factura de la luz».

Zárate y Álvarez examinaron las especificaciones técnicas de esos aparatos y calcularon su incidencia en la factura. «Fue nuestra primera bofetada de realidad porque para muchas personas 30 ó 50 euros al mes más en su factura de la luz no sea quizá algo demasiado relevante, pero para otras esa cantidad es muchísimo», cuentan.

## «Sería muy penoso que mi madre no se pudiera conectar a la bombona»

Esta viuda de 87 años es una de las pacientes beneficiadas por las ayudas del programa «Receta Energía»

J.A. SEVILLA

Ana es viuda, tiene 87 años y vive en la localidad sevillana de Tomares con su hija Alejandra (53) y un nieto adolescente de 16 años. Ana sufre problemas cardiacos, renales y respiratorios y necesita una bombona de oxígeno para seguir viviendo, aparte de otra máquina eléctrica que mide su saturación. Con su reducida pensión (su hija está en paro) le costaría mucho hacer frente al gasto extra que estos aparatos generan en su factura de la luz. Trabajadores sociales del centro sanitario vienen constatando que la pobreza energética de algunos de sus pacientes les impide adherirse a tratamientos médicos que suponen un gasto eléctrico inasumible para ellos.

#### Más tiempo en el hospital

En el último año y medio Ana ha estado más tiempo en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe que en su casa. «Ha estado ingresada muchas veces y su último ingreso duró tres meses», cuenta su hija, que dispuso de un comercio propio en Tomares pero que con el paso del tiempo y el deterioro de la salud de su madre ha tenido que renunciar a buscar trabajo en ese sector y en el de la limpieza para poder cuidarla.

«Ella ha cuidado mucho de mí cuando yo era pequeña y ahora es ella la que necesita cuidados permanentes«, cuenta Alejandra, muy agradecida al centro sanitario por incluirla en este programa. «Sería muy penoso que no pudiéramos conectar esa máquina de saturación o la bombona de oxígeno por no poder pagar la factura de la luz», dice.

El programa beneficia inicialmente a 19 familias y 53 personas de la comarca del Aljarafe, aunque podría am-

Su hija Alejandra, de 53 años, que tuvo un comercio propio, está en paro: «Debo cuidar ahora a mi madre como ella cuidó de mí»

«Estamos muy agradecidos al hospital y esperamos que este programa se vaya ampliando a más personas» pliarse en el futuro. «Sé que la salud es lo más importante y habría que quitarse de todo antes que de un tratamiento de este tipo, pero hay gente que no puede pagar. A nosotras nos viene muy bien esta ayuda para no estar pendiente de lo que se consume y de lo que no con estos aparatos tan necesarios para mi madre. Estamos muy agradecidas al hospital y esperamos que este programa se vaya ampliando cada vez a más personas que lo necesiten», dice.

María Eugenia Coronado, directora

general de Fundación Naturgy, y Ester Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de esta organización, destacan la colaboración de San Juan de Dios: «Tenemos la voluntad de seguir creciendo con estas iniciativas que conectan con los valores de nuestra fundación, que está centrada en luchar contra la pobreza energética, un problema creciente en España. Y lo más novedoso es unir esto con el tema de la salud porque hay muy pocos proyectos en nuestro país que los unan», dicen.



Ana, de 87 años, con uno de sus aparatos que «engordan» la factura de la luz // ABC

#### EL RINCÓN DE...



#### David Gómez Ramírez

## «En un concierto en La Habana casi me desmayo y acabé dirigiendo sin frac»

▶ Acaba de ganar la plaza de director musical de la banda del Carmen de Salteras. Y tiene un currículo vital envidiable

#### -¿Es usted capillita?

- -Yo soy músico al que le gusta la música sacra.
- -Pero con 17 años escribió su primera marcha cofradiera.
- -Así es. Sentí la necesidad de plasmar en una partitura lo que me inspiraba ver un paso por la calle. Lo que también debe saber usted es que lo segundo que compuse fue un pasodoble dedicado a mi padre.
- -¿Una marcha es para brindar espectáculo o para acompañar una imagen?
- -Una marcha es un sumando sensorial más. Ver al Gran Poder pasar sin música es un espectáculo. Hay imágenes que no necesitan ni música. El sonido del rachear de unos pies, la respiración de los costaleros y el silencio bien cortado también es música.
- -Usted es director de orquesta. Para dirigirlas ha tenido que salir de España. ¿Por qué?
- -Para llegar al mundo de las orquestas a nivel profesional en España, a veces, es necesario salir para adquirir un bagaje y unas oportunidades que aquí no se tienen. Yo debuté en el teatro de la Zarzuela. Pero antes tuve que dirigir óperas en Vietnam.
- -El caso es que ha dirigido orquestas nacionales en lugares exóticos. En La Habana sudó la gota gorda...
- -(Risas) Tuvimos que cancelar dos ensayos porque no funcionaba el aire acondicionado. Y, al final, tocamos en la misma sala sin el aire acondicionado operativo. Yo acabe sin frac y casi me desmayo.
- -Todo lo contrario a lo que le ocurrió en San Petersburgo.
- -(Risas) Allí pasé mucho frío. Estuve estudiando ópera. Tuve la suerte de dirigir en la misma sala donde se estrenó la séptima sinfonía de Shostakóvich que fue interpretada durante el asedio de los alemanes a Leningrado en la Segunda Guerra Mundial.
- -Imagino su piel de gallina cuando le contaron la historia de los soldados alemanes llorando.
- -Yo conocía la historia. Pero no supe que era la misma sala hasta después del concierto y reconozco que me quedé muy impactado.



MANUEL GÓMEZ

#### -La música o conmueve o es ruido, ¿verdad?

- -En cualquier caso, lo que no te deja nunca es indiferente. Para bien o para
- -En Vietnam, donde ha dirigido más de una docena de veces. García de Tena, nuestro embajador, le dijo que usted era el verdadero embajador. ¿Qué le quiso decir?
- -Quiso expresarme que gracias a haber dirigido música española tan lejos de España, los artistas nos convertimos en los verdaderos embajadores de nuestra cultura. En aquel concier-

to pudimos, además, interpretar obras muy desconocidas para el público asiático.

#### -Dicen que son más cabezas cuadradas que los alemanes...

- -A la hora de trabajar son muy estrictos. Pero a la hora de divertirse les encanta darlo todo. Bebiendo cerveza parecen sevillanos.
- -¿Los monjes budistas con los que convivió le pidieron la receta de la paella?
- -(Risas) Tuve la suerte de convivir durante una semana en la pagoda de Hue, en el centro de Vietnam, para conocer

#### Mozambique

Hay una foto de su infancia donde se le ve vestido de nazareno con siete años en el pueblo de su madre. Desde entonces no ha repetido experiencia. Quizás porque la música le reclama en otros lugares de una cofradía. Asegura que una banda de Semana Santa es un concierto al aire libre. Y que ciertas marchas cofradieras se nos han ido de la mano por servidumbres del espectáculo. Su rincón preferido está en la Plaza de Santa Marta, un lugar adonde no llega el ajetreo de la turistificación, y es mucho más tranquilo y relajado que aquel viaje que realizó a Mozambique para participar en el proyecto solidario Xiquitsi, para sacar a los niños del hambre y de la calle. La organización lo metió en un hotel de máxima seguridad. «O te metemos aquí o te secuestran», le dijeron. Y David Gómez entendió la música a la primera...

qué es el budismo. Y entre otras cosas le preparé un arroz con verduras con azafrán y alucinaban con un arroz amarillo. Se interesaron mucho en dónde comprar azafrán. Tienen hasta fotos colgadas de la paella y el grupo.

-¿Qué aprendió de ellos?

- -A intentar marcar bien el ritmo de la vida y a saber agradecer y valorar el momento presente como un regalo de la existencia.
- -¿En Filipinas siguió su costumbre de saludar en su idioma natal a los músicos?

-Yo siempre saludo antes de iniciar un ensayo en el idioma autóctono. En Filipinas se le tiene un cariño especial a todo lo español. Me gusta, en señal de respeto, que la primera palabra que escuchen los músicos sea autóctona. En Filipinas casi no me hizo falta. Si hablaba en español me entendían.

- -Casi se queda en Filipinas como director de la Orquesta Nacional y me da el pálpito que no le hubiera desagradado nada en absoluto.
- -Pero me hubiera perdido ser director de la banda de Salteras que es un lujo. -¿Cambiarán mucho las partituras del Carmen de Salteras bajo su dirección? -Yo creo que más bien ellos me van hacer cambiar a mí.



La piscina cubierta de Burguillos costó 5,2 millones de euros, aunque nunca llegó a finalizar // RAÚL DOBLADO

## El fondo buitre rechaza la oferta de nueve millones de Burguillos y pide el embargo de bienes

Solicita multas de 1.000 euros diarios para el alcalde, el concejal de Hacienda y el secretario municipal

ABC SEVILLA

Ksac Investment Europe, el fondo buitre americano que ha comprado la deuda que el Ayuntamiento de Burguillos mantiene con la concursada sociedad municipal Burguillos Natural por 27 millones de euros, ha rechazado la oferta económica del Consistorio de la localidad sevillana y ha solicitado en el juzgado, entre otras cuestiones, el embargo de las cuentas corrientes y bienes municipales.

Así lo manifestó ayer en la red social Facebook el alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, que ha informado que este fondo buitre ha presentado en el juzgado de lo mercantil un escrito en el que solicita, además, que «se impongan multas coercitivas de 1.000 euros diarios al actual alcalde, concejal de hacienda y secretario municipal, así como se deduzca testimonio (imputación de delitos) contra ellos por no haber pagado aún los 27 millones de euros a los que ha sido condenado el Ayuntamiento».

El alcalde, continúa, que Ksac ha hecho esta petición en el juzgado en «plena negociación, cuando se estaba a la espera de que el fondo buitre estudiara la última oferta económica de nueve millones de euros, un millón más que la oferta anterior, que le ha hecho el Ayuntamiento de Burguillos para dar cumplimiento a la sentencia por la que el Consistorio ha sido condenado al pago de 27 millones de euros, como consecuencia de un acuerdo ilegal acordado por alcalde y concejales del PSOE el 20 de julio de 2007».

En ese sentido, Delgado considera que «se requiera en un juzgado la imputación de delitos y multas coercitivas contra quien está sentado en la mesa negociando, evidencia por parte de los representantes del fondo una falta absoluta de ética, de dignidad, de escrúpulo, de la mínima decencia».

Además, añade, que los responsables del fondo «lo hacen mediante un

Ante este escrito, el alcalde afirma que «no queda otra» que romper la negociación y presentar ante el juez un calendario de pago escrito displicente, grosero, con descalificaciones repugnantes al Ayuntamiento de Burguillos», «más digno de un macarra 'asustaviejas' que de un despacho de abogados». En opinión del alcalde, el escrito lo que trata es de «intimidar» y «meter miedo a quien tiene la responsabilidad de cumplir una sentencia».

Ante esta situación, asegura que estos movimientos «pinchan en hueso» si quieren «obligarme a dimitir y encontrar un alcalde más moldeable». Para eso, mantiene «necesitan algo más que un escrito», ya que a «estas alturas estoy más que curado de presiones de cualquier tipo».

Ante esta actitud del «fondo buitre y sus abogados» y de la negativa ante la oferta de nueve millones de euros ofrecidos por el Ayuntamiento «no queda otra que levantarse de la mesa, romper las negociaciones y presentar ante el juez un calendario de pago, tal como estipula la ley».

El alcalde advierte de que «el fondo buitre viene a por el patrimonio de todos los burguilleros, solares, tierras, viviendas..., además de muchos millones de euros de su Ayuntamiento. Han hecho una inversión de siete millones de euros con el convencimiento de que tendrían unos beneficios de 22 millones en menos de un año». **SUMINISTROS** 

#### El Ayuntamiento de Lora del Río desmiente un bulo en redes: «El agua sigue sin ser apta»

ABC SEVILLA

El agua del municipio sevillano de Lora del Río sigue sin ser apta para su consumo. El Ayuntamiento advirtió ayer de que «es totalmente falsa» la información que se ha difundido en las últimas horas a través de las redes sociales y otros sistemas de mensajería en la que se aseguraba que se había restablecido el suministro con total normalidad. «El agua es todavía no apta por decreto de la Delegación territorial de Salud desde el pasado 19 de julio», remarcó el Consistorio.

El gobierno municipal ha habilitado desde este pasado sábado doce
puntos en los que repartir el agua
de tres camiones cisterna. Esta medida busca paliar la imposibilidad
de consumir agua del grifo una vez
que las analíticas han confirmado
una superación de los valores límite de concentración de manganeso.
Queda prohibido el consumo de
agua o su uso para cocinar, si bien
no hay inconveniente sanitario en
emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal.

El reparto de agua se hace de 8:00 a 11:00 horas en la avenida de Portugal, calle Naranjo y Parque el Barrero; de 11:00 a 14:00 horas, en la calle Plácido Fernández-Viagas, Colegio Reyes de España y en Nuestro Padre Jesús; de 16:00 a 19:00 horas, en la avenida Marcos Orbaneja, avenida Prim y en Setefilla; y de 19:00 a 22:00 horas en la avenida del Castillo, la calle Espliego y en El Priorato.

El responsable del suministro, en este caso el Ayuntamiento, gobernado por el popular Antonio Enamorado, deberá adoptar las medidas correctoras oportunas, hasta la confirmación de la reversión de la situación mediante tres muestras consecutivas de agua que deberán tomarse, al menos, con 24 horas de diferencia una de otra, es decir, con una frecuencia diaria, que determinen que los valores paramétricos afectados estén de nuevo conformes a lo permitido, según la Delegación Territorial de Salud.

Fue precisamente la Junta de Andalucía la que, a través de esta delegación, declaró como no apta para el consumo humano el agua corriente de Lora del Río hace tan sólo unos días, después de que se detectara un notorio episodio de turbidez en el líquido elemento desde el pasado lunes. Las analíticas realizadas tras las primeras denuncias confirmaron una superación de los valores límite de concentración de manganeso, resultando perjudicial para la salud de los consumidores.

## <sup>20</sup> AGENDA

#### HORÓSCOPO

Aries

Estás protegido contra las intrigas de tus enemigos, pero no bajes la guardia, podría ser alguno de tus amigos quien te pusiera contra las cuerdas.

Tauro Tus preocupaciones de hoy a causa de los problemas económicos se resolverán mañana o pasado, no pierdas más el tiempo desesperándote.

Géminis

Tu magnetismo personal gana fuerza con el paso del día y especialmente por la noche serás el centro de atención de las personas que te rodean.

Te dispones a hacer un cambio importante en tu vida y eso te llena de emoción. Todo lo tienes a tu favor, nada puede empañar la felicidad.

A veces hay que saber retroceder, ceder un poco de terreno momentáneamente para luego poder dar el salto definitivo hacia nuestros objetivos.

Los dolores de cabeza dificultan mucho tu actividad física habitual, especialmente a media tarde. Seguir tomando analgésicos no es el camino acertado.



Tu mundo profesional sufre serias transformaciones que influirán en tu vida personal. Dispondrás de menos tiempo libre, aprovéchalo mejor.

Tu situación económica condiciona mucho las decisiones que tomas en el ámbito social privado. Tendrás que decir que no a planes que implican gastos.

Te hace falta cambiar ya una actitud obstinada por tu parte que ya está durando demasiado tiempo y ha terminado por afectar a los tuyos.

Capricornio

Buen momento para levantar el vuelo y buscar objetivos que en otras épocas te han parecido inalcanzables. El viento sopla de cola.

Últimamente tu memoria te está jugando más de una mala pasada, no sería mala idea poner las cosas por escrito para no olvidarlas.

No eres consciente de la oportunidad que se te presenta en el ámbito intelectual con una propuesta que llega de uno de tus amigos.



HOY, santos María Magdalena,

Anastasio de Suania, Cirilo de

Antioquía y Gualterio de Lodi

SANTORAL

#### Exposición centrada en el poder femenino

CaixaForum cierra su temporada de exposiciones con la presentación de la muestra 'Veneradas y temidas. El poder femenino en el arte y las creencias', que reunirá hasta el próximo 27 de octubre 164 piezas ancestrales y contemporáneas de las colecciones del British Museum en las que se reflejan 5.000 años de creencias alrededor de la mujer. La muestra se divide en cinco apartados desde los que se aborda el tema como 'Creación y naturaleza, o 'Pasión y deseo'. El horario de vista es de 11 a 22 horas y el precio de la entrada general es de 6 euros.







#### **Farmacias**

#### Centro

O' Donnell, 12; Marqués de Paradas, 53; Alameda de Hércules, 7; Menéndez Pelayo, 12; San Pablo, 5; Plaza Alfalfa, 11; Argote de Molina, 25; Amador de los Ríos, 31.

#### Triana - Los Remedios

Pagés del Corro, 2, loc. 1 y 2; República Argentina, 10; San Vicente de Paul, 14; Juan Díaz de Solís, 12; Padre Damián, 4; Niebla, 4; Niebla, 50; López de Gomara, 5.

#### Macarena

Traviesa, 9, Acc. B. Manzana A-5; San Juan Bosco, 32; Agricultores s/n; Avda. Sánchez Pizjuan, 6; Lopez Azme, 1; Forjadores, 17; Santa María de Ordás, 12: Avda. Doctor Fedriani, 13: Avda. Pino Montano, 10: Camino de los Toros s/n.

#### Zona Sur

Avda Manuel Siurot, 3; Avda Bueno Monreal, 28: Bami, 19: Reina Mercedes. 17; Asensio y Toledo, 40; Vicenza, 3; Bda. La Oliva, loc. 8-9; Avda. Finlandia s/n; Chucena, 36; Lisboa, 260; Perséfone. 6: Castillo de Constantina. 4: Mesina, 8; Carretera Su Eminencia, 6

#### Nervión

Luis Montoto, 85; Pza. del Juncal, 1; Avda. Eduardo Dato, 46; Avda. San Francisco Javier, 20; Avda Ramon y Cajal, 9; Marqués del Nervión, 103; Avda. Carlos V, 20; Efeso s/n; Polig, S. Pablo. Barrio C. C/Jerusalén, 35.

#### Sevilla Este - Rochelambert

Cueva del Gato, 3 Manzana 2, loc. 1; Avda. Parsi, Edif Arena 1; Avda de las Ciencias, 18; Urbano Orad, 9. Edif Navieste 4: Avda. Ciudad de Chiva. 26: Avda. Juan XXIII Bloque Romegosa; Candeleria, 28

#### Area Metropolitana

Alcalá de Guadaíra: Malasmañanas, 59: Duquesa de Talavera, 25; Santander, 20. Noche: Reyes Católicos, s/n. Aznalcóllar: 28 de febrero, 12. Noche: 28 de febrero, 12. Benacazón: Real, 42. Bollullos de la Mitación: Larga, 27. Noche: Cristo del Amor, 24. Bormujos: 28 de Febrero, 6; Avda. del Aljarafe, 70 Bajo B; Avda. Juan Diego, 79. Camas: Avda. 1º de Mayo, 4, local 1. Noche:

Avda. Jardín Aljarafe, 11. Castilleja de la Cuesta: Real, 157. Coria del Río: Sor Angela de la Cruz, 48; Carretero, 178; Avda. Andalucía, 85. Noche: Sor Angela de la Cruz, 48. Dos Hermanas: Antonio Machado, 44; Avda. de los Pirralos, 100; Antonia Díaz, 30; Avda. Reyes Católicos, 4; Esperanza, 103-D; Bda. Elcano, c/ Juan Sebastian Elcano; Isaac Peral, 45, loc. 3 y 4. Noche: Avda. de Sevilla, 1. Espartinas: Federico Leal Castaño, 11. Gines: P. C. Gines-Plaza: Avda. de la Concordia, 19. Noche: Urbanización Haza de Liendo, 4. Mairena del Aljarafe: Ciudad Expo. Noche: Ciudad Expo. Puebla del Río: Avda. Isla Mayor, 15; Avda. Cerro Cantares, loc. 1-2. San Juan de Aznalfarache: 28 de Febrero, frentre Com. Policia: Bda. Guadalajara, C/Brihuega, 1. Sanlucar la Mayor: Avda. Príncipe de España, 19. Tomares: Avda. de la Arboleda, 12.

#### De 22 a 9.30 horas

Amador de los Ríos, 31; Avda. Doctor Fedriani, 13; Castillo de Constantina, 4; Mesina, 8; Jerusalén. 35: Avda. Ciudad de Chiva. 26: Avda. Juan XXIII, Bloque Romagosa; Carretera Su Eminencia, 6.

ABC LUNES, 22 DE JULIO DE 2024 AGENDA 21



## Calatrava, la última procesión carmelita

La Virgen del Carmen recorrió ayer las calles de la Alameda de Hércules, cerrando así el ciclo de las salidas letíficas del mes de julio

ABC

evilla puso ayer un paréntesis en sus procesiones de gloria, que se retomarán al alba del próximo 15 de agosto con la de la Virgen de los Reyes desde la Catedral. Lo hizo con la tradicional salida de la Virgen del Carmen desde la capilla de la calle Calatrava, que recorrió las calles del entorno de la Alameda desafiando a las altas temperaturas de este penúltimo domingo de julio y poniendo el cierre a los cultos carmelitas que se han celebrado en la ciudad a lo largo de estas últimas semanas.

La procesión dio comienzo a las 19:50 horas y transitó por Calatrava, Alameda de Hércules, Lumbreras, Santa Clara, el Mode la Seda, Lumbreras, Santa Cla- río Guadalquivir.

ra, Santa Ana y Jesús del Gran Poder, antes de regresar hasta su capilla cerca de la medianoche. Un año más, las calles de la feligresía de San Lorenzo presentaron una profusa decoración para la salida, a base de flores de papel y cadenetas colocadas por los vecinos y los jóvenes de la propia hermanad carmelita.

La de este año fue la primera salida de la Virgen del Carmen tras la finalización de las obras de mejora que el Ayuntamiento de Sevilla ha realizado en las fachas exteriores de la capilla y que la han mantenido cerrada al culto durante varias semanas. La reapertura fue el pasado 16 de julio, día en el que se celebró la pronasterio de San Clemente, Arte cesión fluvial por las aguas del

#### **EL VISTAZO**

#### La Pastoral Penitenciaria de Sevilla peregrina al Santuario de Lourdes

Un grupo de internos de la Unidad Mixta del Centro Penitenciario de Sevilla I, acompañados por el capellán Francisco Morales, y un funcionario de Instituciones Penitenciarias, han participado estos días en una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Francia),



junto a algunos voluntarios de la organización Costaleros por un Cristo Vivo. Los asistentes aprovecharon este via-

je para atender a los enfermos, además de participar en las celebraciones eucarísticas que se organizaron.

#### 22.30

#### 'Campeonex' en el cine de verano de la Diputación

La Diputación Provincial de Sevilla proyectará a las 22:15 en su cine de verano 'Campeonex' la secuela dirigida por Javier Fesser de la aclamada película de 2018 'Campeones'. Esta nueva entrega se centrará en los intentos del equipo v su novata entrenadora, de triunfar en el atletismo. Las entradas están disponibles en internet o en taquilla, una hora antes de la proyección por un precio de 4,50 euros.

#### 11.00

#### Exposición 'La Estrella de Miró' en Caixaforum

La Caixa está ligada a través de su logotipo a esta singular estrella que salió del genio de los artistas Joan Miró y Josep Royo. Se trata de un trabajo realizado en el año 1980 y que se restauró en directo en el mes de abril en el Caixaforum de Barcelona. Ahora todas las personas interesadas tienen la oportunidad de ver esta pieza en CaixaForum Sevilla. El horario de visita es de 11 a 22 horas todos los días. La entrada tiene un precio de 6 euros.

#### El tiempo en Sevilla

#### Cielos despejados

J. M. SERRANO



Mareas PLEAMAR BAJAMAR Huelva 4:45 | 17:02 10:39 | 23:12 10:39 | 23:12 4:45 | 17:02 Mazagón 10:39 | 23:12 Matalascañas 4:45 | 17:02 Sanlúcar 4:50 | 17:03 10:46 | 23:18 10:46 | 23:18 Chipiona 4:50 | 17:03 10:46 | 23:18 Rota 4:50 | 17:03

Variable

Nuboso

Chubascos

LLuvia

Suscribete ya a

Débil

**ABCPremium**\*

Nieve

Y disfruta de una navegación ilimitada en abc.es



Fuerte

Moderado



Mar Ilana Mar rizada Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Muy gruesa

| Mañana en Andalucía |   |    | °C   °C   km/h<br>T.mín   T.máx   Viento |    |
|---------------------|---|----|------------------------------------------|----|
| Huelva              | 0 | 17 | 32                                       | 5  |
| Córdoba             | 0 | 21 | 40                                       | 2  |
| Jaén                | 0 | 23 | 38                                       | 4  |
| Granada             | 0 | 23 | 34                                       | 8  |
| Cádiz               | 0 | 19 | 35                                       | 17 |
| Málaga              | • | 22 | 30                                       | 10 |
| Almería             | 0 | 24 | 33                                       | 10 |
| Sevilla             | • | 19 | 40                                       | 1  |



Funcionarios de Vigilancia Aduanera en uno de los numerosos alijos de droga realizados en estos años // AGENCIA TRIBUTARIA

## Vigilancia Aduanera quita al narco lo que más les duele: su dinero

- Desde 2018, estos funcionarios les han intervenido más de 100 millones de euros a estas organizaciones criminales
- Los 580 efectivos se han incautado en este tiempo de casi 500 toneladas de hachís y 87 de cocaína en Andalucía

SORAYA FERNÁNDEZ SEVILLA

on los grandes olvidados en la batalla que se viene librando contra el narcotráfico pero son un ariete imprescindible. Se trata de los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria. Aunque permanecen alejados del foco mediático, estos hombres y mujeres están asestando importantes golpes a estas organizaciones criminales, una lucha que se intensificó con la aprobación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en el verano de 2018. Se trata de casi 600 funcionarios desplegados por toda Andalucía que trabajan de manera incansable por tierra, mar y aire, y que han puesto en foco en lo que más le duele a los narcos, las ingentes cantidades de dinero y bienes que atesoran gracias a su sucio negocio.

Las cifras hablan por sí solas. Según los datos facilitados a ABC por la Agencia Tributaria, desde 2018 y hasta el pasado 30 de junio, los funcionarios de Vigilancia Aduanera han intervenido bienes, dinero en metálico, divisas y abierto expedientes por blanqueo de capitales por nada más y nada menos que 199,2 millones de euros. El apartado de blanqueo es el de mayor cuantía, y suma en estos últimos seis años 126,7 millones de euros. El dinero en metálico arrebatado en estas operaciones suma 16,6 millones. De estas importantes cantidades, más de la mitad tienen su origen en el narcotráfico, según han indicado desde la Agencia Tributaria.

Y es que estas redes criminales intentan ocultar sus millonarias ganancias adquiriendo propiedades y en operaciones financieras muy complejas para las que emplean a testaferros y sociedades opacas. Los investigadoLAS CIFRAS

126,7

Millones de euros

Es el dinero blanqueado y aflorado por Vigilancia Aduanera desde 2018, más de la mitad pertenecía a estas redes criminales del narcotráfico en Andalucía.

Narcolanchas

Han sido las intervenidas por estos hombres y mujeres en la región desde 2018, sin duda el golpe más certero en esta lucha,

3.463

Detenidos

Es la importante cifra de personas que han sido detenidas en la región por estos funcionarios por narcotráfico durante los últimos seis años.

res y analistas de Vigilancia Aduanera han destapado muchas de estas operaciones e intervenido y bloqueado muchos de estos bienes y cuentas, de ahí la magnitud del importe acumulado en este apartado, lo que da una idea del dinero que mueve el narcotráfico en Andalucía.

A eso hay que sumar miles de aparatos de imagen e informáticos, relojes, en la mayoría de casos de alta gama, y otros objetos electrónicos intervenidos a estas organizaciones, muchos de última generación y por tanto de gran valor económico. Muchos son empleados por estas mafias para eludir la acción policial, por lo que su intervención también les resulta muy lesiva.

También sorprende la cantidad de droga intervenida en este periodo, 587,8 toneladas de hachís y 86,8 toneladas de cocaína, a las que hay que sumar 94.212 plantas de marihuana interceptadas en las operaciones realizadas por estos funcionarios. Los detenidos por narcotráfico desde 2018 por Vigilancia Aduanera en Andalucía son ya 3.463.

Entre los alijos de cocaína, uno histórico el año pasado de 9,4 toneladas en el puerto de Algeciras. Otro éxito, la interceptación hace sólo unas semanas de un narcosubmarino de 20 metros de eslora cargado de varias toneladas la misma sustancia frente a la costa de Cádiz. Los funcionarios priorizaron la vida de los cuatro narcos colombianos que ANDALUCÍA 23

iba a bordo y que hundieron el navío para evitar ser 'cazados' con tanta droga.

#### Medios de transporte

En medios de transporte las cifras del trabajo de estos funcionarios son igualmente sorprendentes: 3.814 automóviles, tres aviones y avionetas, 251 embarcaciones y lo que más les perjudica: 444 narcolanchas, las rápidas 'gomas' con las que cruzan el Estrecho de Gibraltar en apenas minutos cargadas de toneladas de hachís, primero en las costas del Campo de Gibraltar y ya, en prácticamente todo el litoral andaluz. De hecho el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar está ya implementado en seis de las ocho provincias andaluzas, en todas menos en Jaén y Córdoba, ya que la presión policial hizo a los narcos buscar otras vías de entrada.

La prohibición de las narcolanchas en 2018 les ha dejado tocados, aunque por ahora no hundidos. Son ya consideradas ilegales y les ha perjudicado seriamente en su logística. Se han tenido que reinventar, algo que por otra parte hacen continuamente debido a la presión policial. Esto les ha obligado a tener que quedarse durante días e incluso semanas en alta mar, en aguas internacionales cerca de Marruecos, para cargar allí la droga. Ya no pueden guardarlas en narcoembarcaderos y naves como antes. Desde su prohibición no es necesario que vayan cargadas de droga. Les son intervenidas la lleven o no. Son su principal baza para introducir el hachís procedente de Marruecos en España, la mayor parte del cual es llevado luego al resto de Europa. No todo el hachís ni la cocaína que entra se queda en nuestro país, que es, eso sí, una de las puerta de la droga más importantes por su proximidad con el mayor productor de hachís del mundo, Marruecos, y por tener uno de los puertos más importantes de Europa en tráfico de mercancías, el de Algeciras.

Debido a la cantidad de días que pasan en alta mar necesitan que les suministren en otras embarcaciones combustible, víveres, mecánicos e incluso cambios de tripulación. El golpe ha sido en este caso realmente efectivo. Eso sí, ahora el foco de la presión policial se ha puesto en el suministro de gasolina en garrafas o petacas. Las narcolanchas necesitan de importantes cantidades de gasolina y el objetivo es cortarles el grifo a los conocidos como 'petaqueros'.

Cada vez más violentas, las redes del narcotráfico en Andalucía usan con frecuencia armas, especialmente para evitar lo que en el argot policial se denomina 'vuelcos', es decir, se roban entre ellos mismos. Desde 2108, sólo Vigilancia Aduanera se ha incautado de 157 armas en los registros y operaciones realizadas, 105 de las cuales eran de fuego, así como abundante munición.

## «La prohibición de las narcolanchas ha sido sin duda el mayor logro»

#### **Javier Bello**

Jefe de Área de Vigilancia Aduanera en Andalucía

Asegura que la presión policial en el litoral andaluz les ha obligado a cambiar de ruta hacia el Levante

#### S. FERNÁNDEZ SEVILLA

Natural de Burgos lleva desde 1986 en Vigilancia Aduanera, primero como agente de investigación y luego como responsable en San Sebastián, Huelva y Málaga, hasta llegar a su puesto actual, que ocupa desde 2005. Se trata por tanto de una de las voces más autorizadas de la batalla contra el narcotráfico en Andalucía.

#### –¿El Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar hubiera funcionado igual sin Vigilancia Aduanera?

—Se trata de un plan impulsado por el Ministerio del Interior, y la Agencia Tributaria depende del Ministerio de Hacienda. Lo que hizo ese plan fue coordinar a los organismos que trabajan en la lucha contra el mismo 'negocio'. Nosotros ya habíamos impulsado nuestro trabajo en este apartado antes porque vimos que la dinámica narcotráfico estaba cambiando y saliendo de su cauce habitual en el Campo de Gibraltar. Nos propusimos afrontar dicha lucha vía marítima, lo que nos llevó a adoptar medidas muy concretas. Los primeros que vimos que había que ilegalizar las narcolanchas fuimos nosotros, así lo concluimos en 2015 - estas embarcaciones se prohibieron en 2018-. Nuestro mayor logro fue que se prohibieran. Ha sido un auténtico quebranto para ellos y un punto de inflexión importante. Ahora estamos a la espera de que Portugal haga lo mismo, porque las están fabricando y comprando allí. -Ahora han puesto el foco en el suministro de combustible, ¿no? -Sí, en los 'petaqueros'. La pre-

-Si, en los 'petaqueros'. La presión que estamos ejerciendo es tal que el precio se ha disparado y por una garrafa de 25 litros de gasolina que puede rondar en una estación de servicio los 50 euros, estas redes es-



«La presión es tal que están pidiendo ya 500 euros por una garrafa de gasolina de 25 litros» tán cobrando ya 500 euros a raíz de las operaciones que estamos haciendo. Esto es un negocio para quienes se están dedicando a esta actividad. Cada vez hay menos oferta pero la demanda es la misma, por lo que el precio se dispara. Las narcolanchas consumen muchísima gasolina.

#### —¿Se sienten los grandes olvidados en esta lucha?

—Todo lo contrario, estamos colaborando y trabajando codo con codo con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sí hemos establecido una conexión más directa con la Guardia Civil a nivel de puertos para evitar la introducción de la droga por vía marítima. Esto les ha obligado a cambiar sus rutas y hemos detectado que ahora introducen el hachís desde Marruecos por Cataluña, Murcia y el Levante, incluso Baleares. Hemos presionado tanto en Andalucía que buscan otras vías, no sólo marítimas, sino también terrestres. El Estrecho de Gibraltar sigue siendo la ruta más corta pero cada vez les resulta más complicado. También hemos detectado un repunte de la violencia, quizá por la impotencia que tienen ante la presión policial. Otro cambio que hemos detectado es que el cultivo de marihuana está creciendo bastante en Andalucía.

#### —Vigilancia Aduanera ha firmado operaciones históricas contra el tráfico de cocaína a través del puerto de Algeciras, como la del mayor alijo efectuado hasta ahora en España.

 En Algeciras se mueven al día más de 10.000 contenedores pero seleccionamos los de mayor riesgo con criterios como la procedencia. Es imposible inspeccionar todo porque paralizaríamos el tráfico de mercancías y el comercio internacional. Estas organizaciones cuentan con apoyo en tierra, nadie hace un negocio sin tenerlo todo bien atado. Somos conscientes de que tenemos que realizar un exhaustivo trabajo de análisis e investigación previa pero también de vigilancia para securizar los puertos. La colaboración internacional está funcionando. En esto además hay muchos actores, han caído funcionarios policiales, portuarios... Necesitan gente aquí para sacar la droga del contenedor y moverla luego hasta Europa.

#### —¿Las investigaciones de blanqueo del narco son las más complejas?

–No sé si es lo más complejo pero sí lo más productivo. Les quitamos lo que tanto quieren conseguir: dinero.

#### –¿Están bien asesorados?

—Tienen mucho dinero, muchos medios y mucha flexibilidad y siempre vamos por detrás, aunque no les damos tregua. Hay narcos muy básicos y otros muy bien asesorados y más sofisticados. Están invirtiendo en criptomonedas. Este año llevamos 13 investigaciones de blanqueo en Andalucía y más de cinco millones de euros intervenidos en operaciones financieras. La cifra su-

birá bastante con las fincas descubiertas que estamos valorando. La dificultad está en asociar el delito con el dinero.

#### –¿Acuden a Gibraltar para sus inversiones o para blanquear?

—Tener un territorio considerado paraíso fiscal aquí al lado distorsiona las investigaciones. Esperamos que el tratado que se está negociando pueda facilitar nuestro trabajo.

#### –¿Está orgulloso del trabajo de los funcionarios a su cargo?

—Muy orgulloso —responde visiblemente emocionado—. Si no fuera por ellos... Sabemos que el riesgo existe y se juegan la vida cada día. Perdimos a José Luis Domínguez Iborra en un trágico accidente de helicóptero. La gente se implica tremendamente en este trabajo y le dedica muchas horas. Hemos conseguido mucho gracias a ese espíritu de sacrificio.



24 ANDALUCÍA

### Javier Aureliano García Molina

Presidente de la Diputación de Almería

# «La inmigración es un valor añadido para revitalizar nuestros municipios»

García Molina lidera a nivel nacional iniciativas para luchar contra la despoblación. Su estrategia es «ningún pueblo sin cajero, bar o tienda»

RAQUEL PÉREZ ALMERÍA

Este mes se cumple el primer año de mandato, tras la reelección, de Javier Aureliano García Molina (PP) como presidente de la Diputación de Almería. Desde la gestión del agua hasta la modernización digital de la institución, pasando por la revitalización del patrimonio cultural y la lucha contra la despoblación, sus palabras ofrecen una visión detallada de la administración que dirige y sus planes futuros. Además, profundiza en temas cruciales como la inmigración, movilidad ferroviaria y promoción del turismo sostenible.

- —¿Cuáles considera que han sido los logros que le han llevado a tener nuevamente la confianza de los ciudadanos, incluso con una mayoría más amplia?
- Creo que al final lo que la gente quiere es la moderación. La mayoría absoluta en la Diputación me la dan los alcaldes moderados del Partido Popular, los más de 520 concejales y los 64 alcaldes que tiene en la provincia de Almería. No es un logro mío personal, sino de un equipo y de un partido que está perfectamente engrasado y enfocado en solventar los problemas de los almerienses, gestionando y dando soluciones.
- Solo ha habido unos hechos que han empañado esta buena gestión, nos referimos al 'caso mascarillas'. ¿Tiene algo que decir sobre este tema?
- Lo único que tengo que añadir es que esta Diputación cumplió con su obligación. Como presidente, cumplí con mi deber de adquirir mascarillas, las más baratas de España, se repartieron y salvaron vidas en la provincia. Si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Nadie estuvo pendiente del expediente de las mascarillas para llevarse ninguna mordida. El expediente está totalmente impoluto. Hicimos las cosas como marca la ley, incluso por encima, se pidieron varias ofertas y se adjudicó al más barato. Lo que pasó fuera de la institución la justicia lo aclarará. En su discurso de investidura puso el foco en la gestión del agua. ¿Qué ac-

ciones tiene para asegurar que todos los municipios almerienses tengan acceso a este recurso esencial?

 La mayor competencia de agua en la provincia es del Estado. Antiguamente, el agua solo se podía extraer, pero hoy en día se puede fabricar a través de desaladoras. Necesitamos ampliar estas infraestructuras, hemos pasado de preguntarnos si tenemos agua a si somos capaz de pagarla. Las principales fuentes de agua tanto para riego como consumo vienen del Gobierno de España, pero no se invierte. La Diputación ha garantizado el abastecimiento de agua potable a todos los municipios de la provincia. Hoy todos tienen agua potable gracias a nuestras inversiones en infraestructuras hídricas.

- La provincia es rica en patrimonio cultural, pero hay buena parte que se está perdiendo. ¿Cómo planea preservar y promover este patrimonio?
- La administración que más apuesta por defender el patrimonio es la Diputación Provincial de Almería y la Junta de Andalucía. Venimos de un legado donde no se había invertido nada a acometer importantes acciones de restauración en La Alcazaba, el Hospital Provincial o el Castillo de Los Vélez, entre otros. La propia Diputación ha comprado el Cortijo El Fraile, en manos privadas, para rescatarlo y ponerlo en valor. Además, cada año restauramos decenas de iglesias del siglo XV, XVI y XVII, y también estamos poniendo en valor el patrimonio inmaterial a través del Instituto de Estudios Almerienses y el área de Identidad Almeriense. Falta mucho por hacer, pero la Diputación llega hasta donde puede.
- La lucha contra la despoblación es un tema recurrente. ¿Tiene alguna medida novedosa para seguir atajando esta problemática?
- La varita mágica para acabar con la despoblación no existe. Nuestra obligación como Diputación es llevar servicios a los municipios. No podemos obligar a nadie a que viva en un pueblo, pero esa persona tampoco tiene que irse por no tener servicios. Hemos asegurado que el municipio más pequeño de Andalucía tenga un bar, una tienda

y un cajero automático. Lo empezamos a hacer con 53 habitantes y ahora Benitagla tiene 75 vecinos. También hemos mejorado las infraestructuras y la conectividad, asegurando que todos los pueblos de la tengan la misma velocidad de red que el centro de Londres. Hoy en día, la provincia está ganando población, y somos uno de los territorios que más crece en Andalucía y España.

- ¿Qué papel cree que pueden jugar los inmigrantes en revitalizar los municipios, especialmente los más pequeños?
- Los inmigrantes son un valor añadido para nuestra provincia. Vienen buscando el sueño almeriense y aportan un gran valor a nuestra producción agrícola y social. Como Diputación sabemos de la importancia de la inmigración y estamos orgullosos de ellos. La inmigración enriquece culturalmente nuestra tierra y debe ser vista como un plus. Gente que encuentra un futuro en el interior de la provincia, que están viendo una oportunidad vital para formar sus familias, montar un negocio y nosotros estamos encantados porque también ayudan a prestar esos servicios necesarios.
- Se ha hablado mucho de propuestas ferroviarias en el litoral o en el Bajo Andarax. ¿Cree que estas infraestructuras son necesarias para conectar comarcas?
- La propia Diputación fue la que inicialmente invirtió para traer el tren a la provincia. En cuanto al tren de cercanías en el Bajo Andarax, creo que estas iniciativas son muy beneficiosas porque conectan personas y territorios, reducen la huella de carbono y promueven una movilidad más efectiva. Siempre apoyaremos estas iniciativas, incluyendo el tren del litoral, fundamental no solo para el transporte de personas entre el Poniente y Almería, sino también para el sacar los productos hortícolas. Dentro de 10 años, la movilidad será un problema importante, necesitamos sentar las bases ahora, no



Almería no necesita que vengan más turistas en verano, sino extender la temporada durante todo el año

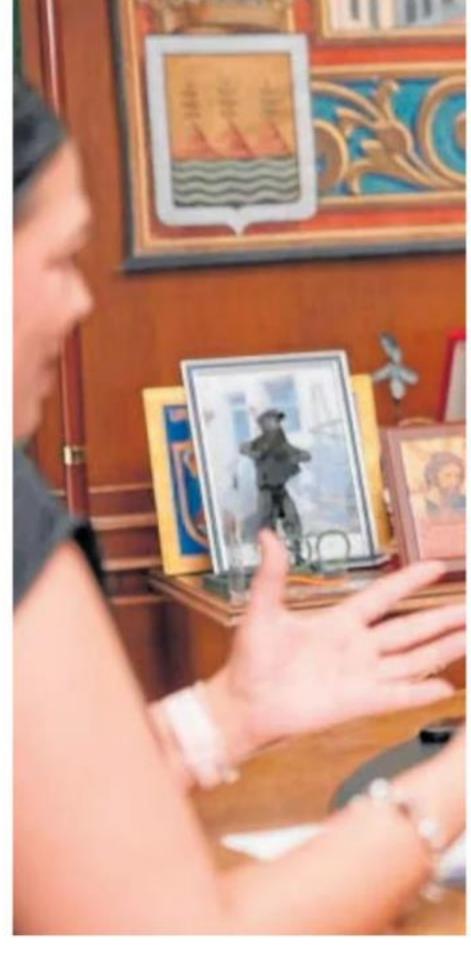

solo con más carriles de autovía, creo que todo pasa por la movilidad ferroviaria como una solución clave.

- El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) es uno de sus grandes logros. ¿Cómo planean darle difusión a nivel internacional?
- Estamos trabajando con la Junta de Andalucía para potenciar el Murec fuera de España, es el único museo de realismo en nuestro país, es uno de los mejores de Andalucía. Una apuesta muy fuerte, hicimos una inversión millonaria tanto en su creación con la restauración del Hospital Provincial, un edificio del siglo XVI, como en su mantenimiento. Merece la pena que tengamos algo exclusivo y quién quiera estudiar el realismo venga aquí. Tenemos piezas inéditas y prestamos obras a otros museos importantes, como el Thyssen.
- Últimamente se ha discutido mucho sobre 'turismofobia'. ¿Cómo ve la situación en Almería?
- Aquí no queremos morir de éxito ni sufrir 'turismofobia'. Hay que ser valientes y tener los pies en el suelo, no queremos parecernos a otras provincias ni a destinos saturados de turistas. Solo queremos un turismo que seamos capaces de digerir, no quiero bares de turistas, el que venga a la provincia tiene que conocer su esencia. No quiero trabajar para atraer más turistas en verano, sino para extender la temporada estival y que el turismo sea equilibrado y manejable durante todo el año. Nuestra desventaja geográfica se ha convertido en una oportunidad para construir un turismo sostenible.

ANDALUCÍA 25 LUNES, 22 DE JULIO DE 2024



## Hallan los cadáveres de dos hombres con impactos de armas de fuego en Almería

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido

S.A. SEVILLA

La ciudad de Almería amaneció ayer sobrecogida al conocerse el hallazgo de los cadáveres de dos varones con impactos de bala. Fueron localizados en la madrugada del domingo en el barrio de Los Molinos, en la capital.

Según informó ayer Canal Sur, se trata de dos jóvenes de entre 20 y 30 añosUno tenía heridas de bala en la cara y el otro en la cabeza y en la espalda.

Varios agentes de la Policía Nacional hallaron los cadáveres de ambas personas en la calle Pilones de la ciudad, a donde se desplazaron después de recibir el aviso sobre las 2.30 horas.

Los investigadores barajan un

ajuste de cuentas como posible móvil de estas muertes violentas. Los cuerpos de ambos jóvenes estaban a espaldas de un conocido pub de este barrio. Según fuentes de la investigación, uno de los fallecidos podría haber intentado escapar de los disparos a la carrera, ya que en su caso la bala ha impactado en la espalda, lo que explicaría que se le haya encontrado separado unos metros del cadáver de la otra víctima.

La brigada de Policía Judicial de la comisaría de Almería está investigando los hechos, según detalló ayer la Policía a los medios de comunicación, que precisó que se está procediendo a la autopsia de los cadáveres y que aún no se han esclarecido las circunstancias que rodean a este suceso.

Poco más había trascendido al cierre de esta edición sobre este suceso. La Policía Nacional no facilitó más información sobre la identidad de los fallecidos ni si había algún detenido, y emplazó a los medios de comunicación a dar más detalles a lo largo de hoy lunes.

Publirreportaje

Este producto sanitario ofrece ayuda eficaz gracias al Efecto-Parche PRO

# ¿Diarrea, dolor abdominal, gases?

Las molestias intestinales recurrentes, como la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento, pueden limitar mucho la calidad de vida de los afectados. Pero los investigadores han desarrollado ahora Kijimea Colon Irritable PRO, un producto sanitario que ofrece una ayuda eficaz.

uchas personas paderegularmente diarrea, dolor abdominal, flatulencia o estreñimiento. Pero lo que sólo unos pocos saben es que la causa suele ser una barrera intestinal dañada, lo que puede dar lugar al llamado síndrome del colon irritable.

#### El Efecto-Parche PRO

Con Kijimea Colon Irritable PRO (de venta libre en farmacia), los investigadores han desarrollado un producto sanitario que actúa exactamente en la barrera intestinal y ayuda con el síndrome del colon irritable y sus síntomas. Las bifidobacterias únicas de la cepa HI-MIMBb75 (contenidas exclusivamente en Kijimea Colon Irritable PRO) se adhieren a las zonas dañadas de la barrera intestinal, como un parche protector. Bajo este parche, la barrera intestinal puede regenerarse, las molestias intestinales típicas como la diarrea recurrente, el dolor abdominal, la flatulencia o el estreñimiento pueden desaparecer.



#### Eficacia clínicamente probada

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable ha demostrado recientemente la eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para tratar la diarrea, el dolor abdominal, la hinchazón y el estreñimiento. Compruébelo usted mismo, pregunte en su farmacia específicamente por Kijimea Colon Irritable PRO (sin receta médica).



La imagen representa a una afectada.

Kijimea Colon Irritable PRO cumple con la normativa vigente sobre los productos sanitarios Se requiere un primer diagnóstico médico del colon irritable.

26 ANDALUCÍA LUNES, 22 DE JULIO DE 2024 ABC

## El exinterventor de la Junta acusa a Chaves de volver a echarle «mierda» por los ERE

Manuel Gómez estalla contra el expresidente andaluz por proferir mentiras nuevamente

#### SORAYA FERNÁNDEZ

SEVILLA

Perplejo. Así confiesa sentirse Manuel Gómez, quien fuera interventor de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, los años de los ERE fraudulentos, después de que el expresidente andaluz del PSOE, Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación en esta macrocausa aunque beneficiado por la revisión del Tribunal Constitucional (TC), haya dirigido las miradas hacia él al asegurar que pudo cometer algún error en su labor de interventor y que no vio fraude alguno, o lo que es lo mismo, culparlo de todo lo que ocurrió.

Según publicó ayer El País, Chaves afirma que lo que sucedió «es que el interventor general no determinó que hubo ningún fraude ni ninguna malversación de los fondos públicos. Quizás ahí se pudo cometer algún error».

Gómez ha estallado ante tal acusación y lo ha hecho en su blog: «Señor Chaves, llevan ustedes desde el año 2011 con la misma cantinela, de echarle la culpa al interventor general de todas las trapacerías legislativas y presupuestarias que condujeron al fiasco de los ERE. Me parece muy bien (o no) que traten de aprovechar el efecto de las recientes sentencias del TC para rehacerse política y personalmente. Pero, ¿echándome mierda encima a mí otra vez? ¿No les da vergüenza?».

Gómez recuerda que antes «tenía el dudoso honor» de compartir «ese papel de cabeza de turco que ustedes me adjudican con el pobre exdirector general de Trabajo, ya fallecido -refiriéndose a Francisco Javier Guerrero-. Ahora parece que le ha dado vergüenza mentar al finado y me ha dejado solo soportando el sambenito. Nadie les ha dado nunca la razón. ¿Qué tiene que ocurrir para que cambien de discurso? ¿Me tendré que morir yo también? Si de los cuatro golfos, al parecer, ya queda solo uno, ¿qué va usted a hacer cuando este desaparezca?», prosigue en su blog.

«Antes compartía el papel de cabeza de turco con Guerrero. ¿Me tendré que morir yo también?»

El exinterventor sostiene nunca negó la existencia del fraude, por lo que acusó a Chaves de mentir. «¿Cómo iba a saber el interventor general si hubo o no hubo fraude, si el mecanismo de las subvenciones de los ERE puesto en pie por Chaves literalmente tenía como objetivo principal eliminar los controles ordinarios de los interventores a los que estaban sujetas las subvenciones en la Junta de Andalucía?», aseguró.

Y agregó, no lo dice sólo él: «Y esto no es porque lo diga yo, ni porque lo dijeran la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo. Es porque lo dijo en sede judicial uno de los miembros del Gobierno de Chaves. Concretamente, el exconsejero Francisco Vallejo, cuando declaró ante el instructor del TSJA el 15 de abril de 2015. Vallejo consideró que una de las razones por las que se montó este sistema debió de ser la de evitar la fiscalización previa de las subvenciones por los interventores, por razones de agilidad».

Gómez aludió a una entrevista al propio Chaves publicada en 2013 en Vanity Fair: «Es cierto que el procedimiento que se estableció fue inadecuado y adoleció de falta de controles», dijo entonces el expresidente andaluz en el citado medio.



Manuel Gómez, exinterventor de la Junta de Andalucía // EFE

#### El PP pide en el Congreso una condena al uso fraudulento del dinero de los ERE

CARLOS MULLOR MADRID

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada la semana pasada, que exoneraba a Manuel Chaves y Jose Manuel Griñán por su papel en los ERE de Andalucía, servía para borrar de manera definitiva este caso de corrupción. De hecho, el propio Chaves alardeaba horas después, en una comparecencia abrazada por el PSOE andaluz, donde ya se habla de montaje del PP para derribar al entonces gobierno socialista de la Junta. Para frenar esa sensación de impunidad, el Partido Popular presentó el pasado viernes una Proposición no de Ley (PNL) en la que insta al Congreso a condenar y reprobar «las acciones y decisiones políticas que fa-

cilitaron el uso fraudulento de millones de euros públicos».

En la exposición de motivos de la proposición, a la que ha tenido acceso ABC, el PP recuerda la condena de varios miembros del gobierno de la Junta de Andalucía por la Audiencia Provincial de Sevilla, y cómo dicha sentencia fue, posteriormente, recurrida ante el Tribunal Supremo, aunque se desestimó en septiembre de 2022. El caso de los ERE implicó a 21 acusados entre los que se encuentran Manuel Chaves, expresidente de la Junta durante el año 1990 a 2009, o José Antonio Griñán, Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía durante los años 2004 y 2009 y también expresidente.

El PP añade que, aunque los hechos ocurridos entonces «no pueden ser objetivo de responsabilidad penal porque los actos con los que habilitaron este proceder no fueron administrativos sino políticos», el gasto de «millones de euros públicos» sí se produjo. Estas ayudas concedidas, recuerda, carecían de «expediente, de publicidad, de fiscalización previa, de informes jurídicos, de acreditación por parte de los beneficiarios o de requisitos de bono».

El PP finaliza recordando, rotundamente, que «el caso ERE existió», y que los fondos fueron usados «indebidamente» y «de modo deliberado». Por todo ello, el PP pide al Congreso que condene aquellas decisiones políticas que favorecieron el gasto fraudulento de millones «a través de la deliberada eliminación de controles a la gestión de los fondos para ayudas sociolaborales manejados por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posteriormente Agencia IDEA entre los años 2000 y 2009».

PUBLICIDAD 27



## Europa volverá a señalar la politización del fiscal general

- El informe anual sobre el Estado de derecho se negocia contra reloj para definir el alcance de las advertencias
- La Comisión no entrará a fondo en la amnistía, prevé aplaudir el pacto del CGPJ y baraja rechazar las puertas giratorias

JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA



l informe que la Comisión Europea publica cada verano so-bre el Estado de derecho en los países miembros está siendo fruto de unas duras negociaciones que a tres días de su publicación aún están abiertas en lo relativo tanto a los asuntos que va a tratar como al alcance de las advertencias sobre los mismos. Al cierre de esta edición es seguro que, en el capítulo dedicado a España, volverá a incidir en el estatus del fiscal general del Estado y en concreto en la falta de independencia derivada de la vinculación entre su nombramiento y el del presidente del Gobierno.

Según ha podido saber ABC, todo parece indicar que el texto, que se publica este miércoles, constatará que en España no se ha producido ningún avance en relación con las advertencias que ya se han hecho en años anteriores sobre la falta de autonomía del Ministerio Público. Esta llamada de atención desde las instituciones europeas es una preocupación recurrente. De hecho, en el informe de julio de 2023 ya se advertía de que el Gobierno no había avanzado en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General teniendo en cuenta los estándares europeos de independencia y autonomía del Ministerio Público.

En los últimos años la Comisión ha venido señalando que la potestad del presidente del Gobierno de nombrar al máximo responsable del Ministerio Público cuando llega a La Moncloa, aunque no tiene la capacidad de destituirlo, es un factor que opera en contra de la necesaria independencia de una institución clave para el correcto

En la Comisión Europea ven como un «acierto absoluto» haber nombrado un mediador entre Bolaños y Pons para el CGPJ funcionamiento del Estado de derecho.

A esta circunstancia que viene de atrás, hay que añadir los acontecimientos ocurridos en el último año, cuando el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha estado rodeado por grandes polémicas en torno a su independencia. La Sala Tercera del Supremo, de lo Contencioso Administrativo, dictó en noviembre del 2023 una sentencia señalando la desviación de poder en la que incurrió García Ortiz cuando promovió a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, a la categoría de fiscal de Sala y la nombró fiscal de Sala de lo Militar del Alto Tribunal. Antes de ser fiscal general, Delgado había desempeñado el cargo de ministra de Justicia y, en medio, concurrió a las elecciones generales por el Partido Socialista. Hace apenas dos meses, la Sala Tercera ha vuelto a hacer lo mismo con el nombramiento de Delgado para la Fiscalía de Memoria Democrática.

#### Nuevo incidente

En los últimos meses se ha producido, además, otro incidente que puede
acabar con el fiscal general imputado
ante la Sala Segunda del Supremo, de
lo Penal, por un presunto delito de revelación de secretos. El motivo es una
nota de prensa publicada por la Fiscalía en marzo pasado sobre el caso
de Alberto González Amador, pareja
de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El pasado
15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) envió el asunto al Supremo para que decida si le imputa o no.

Fuentes comunitarias explicaron a ABC que «hay una parte importante del informe que es analizar qué han hecho los países miembros con las recomendaciones que la Comisión hizo en años anteriores». Sobre este asunto, el Gobierno no ha adoptado ninguna iniciativa.

Por el contrario, el informe sí hará una evaluación positiva del acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para desbloquear el Consejo General del poder Judicial, si bien aún queda por ponerse en marcha la segunda parte: la modificación del sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de jueces y magistrados, como acordaron el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el hoy vicepresidente del Parlamento Europeo, el popular Esteban González Pons, en presencia del comisario Didier Reynders.

Precisamente, según ha podido saber ABC, para la Comisión este acuerdo ha supuesto un gran éxito por dos motivos: es la prueba de que fue un «acierto absoluto» nombrar un mediador, y que además fuera de la categoría del comisario Reynders; y es la primera vez que se logra que un país de un paso adelante sin que desde Bruselas se adopten medidas coercitivas.

En definitiva, en la Comisión hay satisfacción por como se ha resuelto un conflicto entre el Ejecutivo y el PP que estaba en vías de asfixiar al poder judicial y que había provocado enormes tensiones entre los tres poderes del Estado.

#### Sobrevuela la amnistía

Otro de los asuntos interesantes del informe tiene que ver con cómo valora la aprobación, el pasado 30 de mayo, de la ley de Amnistía, un asunto que ha marcado la política española desde las elecciones de hace un año y sobre el que el Partido Popular ha solicitado la intervención de las instituciones comunitarias.

Según ha podido saber este periódico, el informe de Estado de derecho en los Estados miembros no será especialmente duro con la amnistía, asunto que sobrevolará sin entrar en mucho detalle, dado que es un proceso que se ha desarrollado esencialmente en el año 2024 y aún está en el ámbito judicial español. De hecho, en este momento, la ley de Amnistía se encuentra pendiente de que finalice



ESPAÑA 29

su recorrido en el Tribunal Supremo y pase a manos del Tribunal Constitucional. Lo que parece descartado es que alguno de los jueces afectados presente, al menos de momento, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la unión Europea (TJUE), lo que supondría de facto una suspensión de la ley durante un periodo de entre 15 y 18 meses.

Otra de las cuestiones que se está barajando tiene que ver con las puertas giratorias, después de que el Parlamento Europeo aprobara en diciembre un informe en el que se exige mencionar y exigir cambios en los sistemas que permitan dar el salto del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, y a la inversa. En España, hay multiplicidad de casos, pero en la actualidad son especialmente significativos los de Laura Díez, que pasó del Ministerio de la Presidencia al Tribunal Constitucional; o el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que saltó del Gobierno al órgano que preside Cándido Conide-Pumpido. Obviamente, también es significativo el ejemplo ya mencionado de la exfiscal general Dolores Delgado.

En el informe de 2023, la Comisión Europea constató que el 65 por ciento de las recomendaciones del año anterior se abordaron total o parcialmente. Para el Ejecutivo comunitario, esto es la prueba de que estados miembros están realizando «importantes esfuerzos para dar seguimiento a las recomendaciones. Dado que las reformas para mejorar el marco del Estado de derecho llevan tiempo, esto refleja una evolución significativa a lo largo de solo un año. Al mismo tiempo, en algunos Estados miembros siguen existiendo preocupaciones sistémicas».

#### Evaluación

El informe examinó la situación en la UE en su conjunto y 27 capítulos por países en los que se revisa la evolución significativa en cada Estado miembro desde julio del 2022 a julio del 2023. El informe incluyó una evaluación de las recomendaciones del año anterior y volvió a formular recomendaciones específicas a los Estados miembros, algo que también se espera que se haga este año.

El informe abarcó cuatro pilares: sistemas judiciales nacionales, marcos de lucha contra la corrupción, pluralismo de los medios de comunicación y otros controles y equilibrios institucionales.

El ministro y el secretario de Estado de Justicia, con el fiscal general // EP



## Mayoría progresista en la Sala de Vacaciones del TC

Pumpido propone a magistrados afines para cubrir agosto y evitarse un disgusto como el del año pasado con Puigdemont

Una vez que la decisión

del Supremo sea firme,

el prófugo podría

recurrir al TC en

cualquier momento

para que levante

la orden de detención

ANÁLISIS

NATI VILLANUEVA



esde el momento en que las decisiones del Tribunal Constitucional son del todo previsibles, que no hay factor sorpresa en ninguna de sus votaciones y que las crónicas sobre el devenir de sus plenos podrían escribirse con antelación -especialmente cuando se abordan asuntos en los que el Gobierno se la juega- nadie puede apelar a su dignidad y rasgarse las vestiduras por que se diga que el órgano de garantías es una cámara legislativa más en la que la mayoría progresista impone su criterio en bloque, con una auténtica disciplina de voto en la que ya ni siquiera hay reparo alguno en cambiar la doctrina del tribunal si eso va a servir para vestir al muñeco.

De hecho, que las mayorías importan lo sabe bien el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, que ya se ha garantizado la preeminencia de magistrados afines en la Sala de Vacaciones del tribunal, que, a modo de guardia,

como todos los años, estará operativa durante el mes de agosto. No está dispuesto a que una composición que salga, por ejemplo, de un sorteo -como sucede en otros tribunales donde la

adscripción ideológica es indiferente-, le pueda jugar una mala pasada, más en un momento en el que empezarán a aterrizar en el tribunal recursos de amparo contra autos del Tribunal Supremo que no aplican la amnistía a la malversación del 'procés'. De ellos, el que requeriría una respuesta más urgente sería el de Puigdemont contra la decisión de Llarena de no levantar su orden de detención. No es ilógico pensar que teniendo en cuenta que agosto será el mes clave para la investidura en el Parlamento catalán, si el prófugo decide acudir presencialmente quiera contar con todas las garantías para pisar suelo español sin ser arrestado. Tampoco que formalice esta petición solicitando cautelarísimas, que requieren una respuesta inmediata y urgente que estaría habilitada para dar la Sala de Vacaciones.

Tanto si ese recurso de amparo llega en la primera quincena como si lo hace en la segunda -antes de que esto suceda la resolución del Supremo tiene que ser firme-, el líder de Junts se encontrará con un «minitribunal» compuesto por dos magistrados progresistas y uno conservador. Así, de la primera Sala de Vacaciones (hasta el 15 de agosto) formarán parte la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán - mano derecha de Pumpido y ponente de los ERE-, la también progresista María Luisa Segoviano y el magistrado del sector conservador Ricardo Enríquez. De la segunda (del 15 al 31 de agosto), los progresistas Ramón Sáez y Laura Díez (ex alto cargo del Gobierno de Sánchez) y el conservador César Tolosa.

Esta composición no quiere decir que necesariamente los magistrados vayan a admitir sus pretensiones, pero sí que tendrá al menos la posibilidad de que sean atendidas y de que no suceda lo mismo que el año pasado, cuando este mismo procesado, Carles Puigdemont, formuló idéntica petición ante la Sala de Vacaciones y se le dio portazo por parte de un tribunal que en aquella ocasión

estaba formado por dos conservadores (Concepción Espejel y César Tolosa) y una progresista (Laura Díaz). Entonces el recurso venía motivado por la decisión de Llarena de mantener esa

orden de arresto una vez que, eliminado el delito de sedición en el Código Penal, le procesó meses antes por malversación agravada y desobediencia. Espejel y Tolosa inadmitieron directamente la petición del prófugo al considerar que no se había vulnerado ningún derecho fundamental. La magistrada Laura Díez formuló un voto particular a favor de la admisión. Y la Fiscalía del TC acudió rauda y veloz anunciando un recurso de súplica contra la inadmisión para que el asunto lo resolviera el Pleno y no la Sala.

Por ser idéntico asunto, esta avocación a Pleno debería ser el criterio que se adoptara ahora si ese recurso de amparo entra en la Sala de Vacaciones. Aunque, vista la previsibibilidad del funcionamiento del Tribunal no parece que la resolución en Pleno vaya a ser muy diferente a lo que decidiera esa sala. 30 ESPAÑA

# La espantada de Yolanda Díaz convierte a Sumar en un polvorín

- La debilidad de la vicepresidenta va 'in crescendo' más de un mes después de su aparente renuncia al proyecto
- La dirección interina asume el fracaso y apuesta por una improvisada mesa de partidos de la que poco o nada ha salido

PATRICIA ROMERO REVUELTA MADRID

Seis semanas desde que Yolanda Díaz diera la desbandada en Sumar. La vicepresidenta, cuya posición de debilidad dentro de la coalición va a más cada día que pasa, dejó a su propio retoño descabezado y hecho un polvorín tras la debacle electoral del 9-J, en la que el espacio obtuvo tan sólo tres escaños en el Parlamento Europeo, dejando fuera a Izquierda Unida (IU) por primera vez en la historia. La vicepresidenta segunda del Gobierno se rindió a la evidencia de que lo que había puesto en pie era una amalgama de partidos territoriales y no, como ella pretendía, una formación federal al uso, equiparable a PP y PSOE. La también ministra de Trabajo logró incluso poner de acuerdo a viejos enemigos como IU y Más Madrid, cuyo punto de consenso pasa precisamente por criticar que Díaz construyese Sumar sin tener en cuenta las personalidades e identidades territoriales de cada una de las organizaciones.

Ahora, Díaz juega a mantener el mando a través del grupo parlamentario en el Congreso, donde vendieron la idea desde un inicio de que continuará siendo el «mayor activo político y electoral» del espacio a la izquierda de los socialistas, empujando al Gobierno

y haciendo que la legislatura eche a andar de una vez por todas. La última conquista que se atribuyen, la despenalización de las injurias al Rey, a las altas instituciones o la religión dentro del plan de regeneración democrática que expuso Pedro Sánchez en el Congreso el pasado miércoles. Según presumió Errejón desde la tribuna del hemiciclo, esa medida había salido adelante gracias a Sumar.

Todo ello al mismo tiempo de que el estatus de Díaz
comienza a evidenciar signos
de flaqueza. Apenas un día antes de que Errejón sacara pecho del peso de Sumar dentro
del Ejecutivo, la vicepresidenta tuvo que ser desmentida y corregida en público por los suyos.

Díaz anunció a bombo y platillo desde Bruselas un pacto con el PSOE para la derogación de la 'ley mordaza' que el grupo parlamentario rebajó a la reforma de un sólo artículo de ésta y a la «promesa» de los socialistas de retomar el debate de la derogación. «Nosotros siempre hemos llamado leyes mordaza» también a todos los delitos del Código Penal que cercenen la libertad de expresión, dijeron para salir del paso.

#### Se acabó el 70-30

Y mientras tanto, no contaba la nueva dirección colegiada e interina de Sumar, con Lara Hernández, Txema Guijarro, Elizabeth Duval y Rosa Martínez al mando, con la incompatibilidad entre ser la líder institucional del espacio y no ser la coordinadora general, de acuerdo con sus propios estatutos: «La Coordinación General ostenta la función de portavocía general y máximo representante de Sumar, tanto a nivel político como institucional», establece el documento organizativo nacido de la primera asamblea fundacional de marzo. «Tendremos que verlo», respondió, preguntada

por ello, Hernández.

No será lo único. «El 70%-30% se acabó», era una línea roja que ahora también está abierta a modificaciones, confiesan fuentes de la formación. En los órga-

nos de dirección de Sumar, el espacio reservado para los representantes de las formaciones políticas que lo integran ha sido hasta ahora limitado. El Grupo Coordinador, máximo órgano directivo, se supone debía estar formado por 70% de personas pertenecientes a Movimiento Sumar y tan sólo el 30 para seis formaciones de la coalición. Díaz acotó así la influencia de los partidos en el proyecto político. Un reparto de cuotas rechazado desde un principio por IU, que fre-

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno // EP



Antonio Maillo, de IU // EP

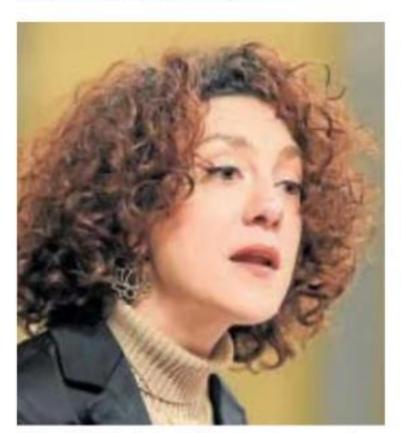

Aina Vidal, de los Comunes // J. GARCÍA

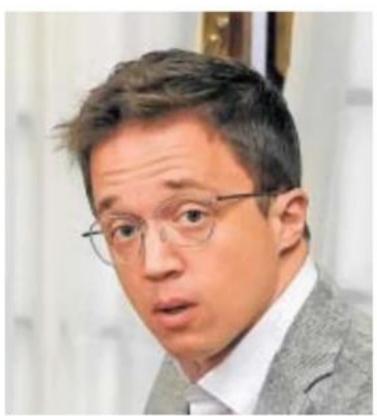

Íñigo Errejón // JAIME GARCÍA



Águeda Micó, de Compromis // J. GARCÍA

nó temporalmente su participación en la plataforma hasta después de las europeas: «No tiene sentido» denunciaron

Las exigencias de sus aliados parecían haber dado frutos y sonaban campanas de cambio de estatutos a corto
plazo para la distribución de cuotas de
poder. La nueva dirección, nacida de la
reunión del grupo coordinador del pasado día 11 de junio, había fijado el mes
de julio como horizonte para la creación de una mesa de partidos de la coalición que iba a ser el primer escalón de
esta travesía por el desierto. El objetivo, reflexionar sobre el futuro del espacio y debatir el rumbo a seguir, encaminado a la «horizontalidad democrática» como venían exigiendo sus aliados.

#### Desinflaron expectativas

Unas expectativas creadas por Sumar que ellos mismos desinflaron de golpe. Tras semanas de especulaciones sobre posibles fechas y asistentes, el día 1 de julio dejaron la reunión en el aire y anunciaron que se aparcaba hasta nuevo aviso. Ernest Urtasun, portavoz de Movimiento Sumar (partido argamasa del espacio hasta la fecha), dijo que los ritmos eran «otros» y que los mecanismos de horizontalidad a los que aspiran «no se articulan con una foto». «Esas reuniones se van a producir, pero no hay ninguna prisa», explicó el también ministro de Cultura, a la par que pidió «darles tiempo», primero de todo, a las formaciones que integran el espacio para hacer su propia lectura de lo ocurrido.

Tan sólo un día después de estas afirmaciones, el día 2, y sin los primeros espadas de los partidos (algo a lo que aspiraba su cúpula), Sumar improvisó un cónclave a puerta cerrada del que sólo informaron una vez concluido. ¿Qué cambió en apenas 24 horas para pasar del «no hay nada en el calendario» a «hoy, martes 2 de julio, hemos mantenido una reunión entre formaciones»?. Desde la formación, en la que reinó el hermetismo, se limitaron a reconocer que habían dado un enfoque «algo distinto» a la mesa de coalición que Hernández planteó en un inicio, y que sólo participaron los secretarios de Organización de Movimiento Sumar, Más Madrid, Verdes Equo, los comunes e IU. El coordinador federal de esta última, Antonio Maíllo, había sido el único líder en declarar su intención de acudir. Ni rastro de Mónica García o Ada Colau.

Apenas cinco de las 15 organizaciones políticas de la plataforma participaron en este cónclave clave para su reorganización. Compromís, Més per Mallorca y Chunta Aragonesista declinaron la oferta –aunque «están invitados», dijeron en Sumar– porque sólo quieren seguir ligados a Sumar de cara a próximos procesos electorales. O ni siquiera eso. Més se presentó a las europeas en

#### Amenazas de ruptura

El anuncio de la creación de esta mesa de coalición coincidió con las rencillas por la financiación singular de Cataluña a la que el PSOE se prestó a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa. Compromís y CHA se plantaron, reclamando a los socialistas extender el modelo al resto de autonomías. De lo contrario, advirtieron, romperán con el PSOE y Sumar en un momento en que «las mayorías están muy justas». En Sumar se abrió entonces una nueva grieta pese a restarle Errejón importancia al tono bronco de dos de sus aliados regionalistas, que se mostraron más duros que nunca. El grupo parlamentario ha acordado la creación de una comisión interna sobre fiscalidad para intentar llegar a un acuerdo entre los distintos partidos, aunque «si Sumar va más allá y toma partido, la crisis no será con el PSOE sólo, será con el PSOE y Sumar», advirtieron desde Compromís. Las palabras del grupo parlamentario contrastaron con las de Urtasun, portavoz de la formación, que vio «lógica» la «singularidad» de Cataluña, porque viene reconocida en su estatuto.

#### TRASPIÉS, DISPUTAS Y CRUCES DE ACUSACIONES

Financiación singular para Cataluña

Sánchez ofreció financiación singular en Cataluña a cambio del apoyo de ERC para investir a Illa. Compromís y Chunta amenazaron con retirar su apoyo al Gobierno e incluso con romper con Sumar si no se extendía al resto de autonomías. Los comunes acusan a estos últimos de «anticatalanistas».

Errejón, a su bola

En Más Madrid, que apuestan por volcarse en su trabajo en la Comunidad, se sienten abandonados por Errejón, quien sólo dedica esfuerzos a la portavocía del grupo parlamentario en vez de al partido que fundó.

Para los comunes, no se puede demorar más el asunto porque la situación es «insostenible», pero «no tiene que ser en detrimento de nadie». Su portavoz en el Congreso, Aina Vidal, se muestra confiada en que van a tener «capacidad y tiempo» para «discutir» con los otros partidos de Sumar. No obstante, desde la formación catalana acusan a CHA de discurso anticatalanista, se quejan fuentes del partido. Los de IU pide que no se excluya a «nadie»

Con Podemos no habrá reconciliación por el momento. Los morados se desentienden de Sumar y opinan que el proyecto, sin Díaz, «no tiene sentido». Pero no harán las paces ahora que no está a pesar de que Izquierda Unida pida no excluir a nadie, en esta nueva etapa, en referencia a los de Belarra.

Díaz, corregida en público

La vicepresidenta anunció a bombo y platillo la derogación de la 'ley mordaza'. Horas después, su grupo parlamentario tuvo que salir a rebajar el anuncio, reduciéndolo a la reforma de un sólo artículo de ésta.

Jéssica Albiach viven también un proceso de cambio interno tras el adelanto de su Asamblea Nacional al mes de noviembre, en la que abordarán la renovación de los liderazgos y un cambio en la hoja de ruta a raíz de los últimos malos resultados electorales en Cataluña, en los que sólo consiguieron representación en Barcelona.

Al igual que los comunes, Izquierda Unida, que recién sale de una asamblea en la que su militancia aupó a Antonio Maíllo como coordinador federal. En Más Madrid -donde se sienten olvidados por Errejón, quien se dedica en cuerpo y alma al grupo parlamentario en vez de dedicar esfuerzos al partido que él mismo fundó con Mónica García, confiesan voces internas-, apuestan por volcarse en su trabajo en la Comunidad mientras definen cómo participar en Sumar. Compromís, por su parte, se resiste a formar parte de ningún nuevo bloque de izquierdas, imponiéndose así la corriente aislacionista de Mès de la que proceden Joan Baldoví o Águeda Micó.

#### Podemos, cerrado en banda

Y con Podemos no habrá reconciliación. Al menos, de momento. Pese a que miembros de Sumar como IU reclamen la «movilización» de la izquierda en la que no se excluya a «nadie», en referencia a la formación morada. los de Ione Belarra se desentienden y no tenderán puentes a corto plazo tampoco ahora que Díaz no está, aunque dejan la puerta abierta: «La actualidad política es la que marca posibilidades de trabajar en una dirección o en otra». Insisten en que «pasaron página» en diciembre tras su salida del grupo parlamentario y opinan que Sumar, sin la ministra, «tiene poco sentido», pero «tendrán que ser los partidos los que decidan y se den cuenta de lo que está ocurriendo».

# Salas **RESERVA YA TUS VACACIONES**

SI ENCUENTRAS UN PRECIO

MEJOR, TE LO IGUALAMOS

SIN GASTOS DE CANCELACIÓN

#### **VUELOS Y TRASLADOS INCLUIDOS**

#### Fuerteventura

Hotel 3\* • TI 590€ 8 días | 7 noches

#### Cabo Verde | Isla de Sal

Hotel 3\* • AD 810€ 8 días | 7 noches

#### Playas de Albania

Hotel 4\* • TI 973€ 8 días | 7 noches

#### República Dominicana | Punta Cana

Hotel 4\* • TI 1.086€ 9 días | 7 noches

#### Playas de Zanzíbar

Hotel 5\* • TI 1.190€ 9 días | 7 noches Oferta Despegue Inmediato

México | Riviera Maya

Hotel 5\* • TI 9 días | 7 noches

1.287€





32 ESPAÑA



Sira Rego, Cristina Valido, Patxi López, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres, en el Congreso // EP

## El PP anuncia su no a la ley de Extranjería y el Gobierno le acusa de poner «excusas»

 Los populares acusan al Ejecutivo de no aceptar sus condiciones y temen un acuerdo con Junts

EMILIO V. ESCUDERO MADRID

Una semana después de que el PSOE, Sumar y Coalición Canaria (CC) registrasen en el Congreso la reforma de la ley de Extranjería, el PP anunció ayer su rechazo a la iniciativa porque, según su versión, el Gobierno había rechazado sus propuestas, lo que fue negado por fuentes del Ejecutivo. En todo caso, los populares sospechan que detrás de todo esto se esconde un acuerdo con Junts para lograr la luz verde que necesitan en el debate de mañana en el Congreso a cambio, una vez más, de algunas concesiones.

Ayer, fuentes del PP consultadas por ABC informaron de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, había contactado con el portavoz de los populares en la Cámara Baja para confirmar que no veía «posible aceptar las condiciones» de los de Alberto Núñez Feijóo y les remitía al trámite de enmiendas, por lo que todo apunta que va tiene un pacto para la tramitación.

El ministro Torres habló con Miguel

#### LAS EXIGENCIAS DEL PP

Emergencia migratoria

Los populares piden que se declare en todo el territorio y no solo en Canarias, Ceuta y Melilla como pretende el Gobierno, pues hay comunidades como Murcia o Madrid que están cerca del colapso.

Comprobar la edad

En el texto debe recogerse que la Fiscalía tiene que garantizar que los inmigrantes que se trasladen sean realmente menores de edad.

Plan de inmigración

El PP pide que el Gobierno se comprometa a luchar contra la inmigración de manera real, reforzando el control de fronteras y actuando en los países de origen. Además de pedir ayuda a la UE.

Tellado para ratificar que el Ejecutivo no aceptaba las medidas propuestas por el PP para que la reforma de la ley de Extranjería pudiera iniciar el trámite parlamentario. Según las mismas fuentes populares, los socialistas daban por rotas las negociaciones al tener asegurado el voto de Junts para la toma en consideración, lo que conlleMemoria económica

La reforma de la ley solo recoge que «habrá financiación suficiente» para la acogida, pero el PP exige una memoria económica detallada en la que se comprometa a financiar todos los años de tutela.

Los medios del Gobierno

En el PP quieren que el Ejecutivo se comprometa a que si una comunidad entra en colapso, sea el Gobierno central el que habilite sus medios para hacerse cargo de los menores.

O todas o ninguna

Exige garantías de que el reparto será para todas las comunidades y debe quedar reflejado de forma que no pueda evitarse mediante transferencia de competencias.

varía una nueva cesión a los independentistas, que aún no ha trascendido. «El PP fue claro en sus pretensiones para apoyar ese texto. La negativa del Gobierno no nos permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo», apuntaron desde Génova.

La versión del Gobierno es muy dis-

tinta. Asegura que en la conversación del ministro con Tellado nunca se le dijo que no estaba dispuesto a negociar sus condiciones. De hecho, afirma que si mañana se admite a trámite en el Congreso la proposición de ley, la misma podrá mejorarse en el trámite parlamentario con las aportaciones de todos los grupos, incluido el PP.

Fuentes del Gobierno, además, recuerdan que algunas de las propuestas de los populares ya están recogidas en el texto presentado, como que no va a haber excepciones con ningún territorio o la posibilidad de que la emergencia en inmigración se amplíe a otros territorios además de Canarias. Asimismo, el ministro Torres recordó a su interlocutor, siempre según estas fuentes, que la propuesta del PP nacional de que los menores dubitados se queden en Canarias choca con la voluntad del Gobierno de las islas. del que forman parte los populares. El Ejecutivo, por tanto, pide a los populares que voten sí mañana a la tramitación de la reforma y que «no se ponga detrás de excusas».

Al margen de las distintas versiones sobre esas conversaciones de ayer, es evidente que los contactos que Torres anunció con los de Feijóo para aglutinar los apoyos del principal partido del Congreso para sacar adelante la reforma legislativa no han dado sus frutos. El Gobierno ha maniobrado contra reloj para tratar de evitar un nuevo revolcón parlamentario, como ya le ocurrió con la ley contra el proxenetismo -tumbada con los votos de Sumar- y la del Suelo, que ni siquiera llegó al pleno tras retirarla el Ejecutivo al comprobar que no contaba con el visto bueno de la Cámara.

#### Laberinto indescifrable

El laberinto allí empieza a ser indescifrable para el Gobierno, que tras sacar adelante la ley de Amnistía está comprobando la dificultad de legislar con socios tan dispares como los que llevaron a Pedro Sánchez a mantenerse en La Moncloa. Un escenario que ha llevado al Ejecutivo a mirar a su derecha para recurrir al PP, que no está dispuesto a «salvar la papeleta» al PSOE con la ley de Extranjería ni con ningún otro asunto.

El problema migratorio de Canarias, donde alrededor de 6.000 menores aguardan su traslado a la península y Baleares, ha llevado al Gobierno a improvisar una reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería para imponer el reparto obligatorio de esos menores en las comunidades autónomas. Una proposición pactada solo con CC, pero sin tener en cuenta al resto de sus socios, algunos de los cuales se han mostrado abiertamente contrarios a la norma. Sobre todo los separatistas catalanes, reacios a recibir más, como demostraron durante la conferencia sectorial, en la que no votaron a favor del reparto acordado hace unos meses por las autonomías.

De hecho, que Junts pueda apoyar la toma en consideración de la ley de Extranjería no quiere decir que vayan a acabar aprobándola. ESPAÑA 33

# La inmigración ilegal crece como preocupación entre los españoles

La difícil tarea de identificar la edad de los jóvenes provoca sobreocupación en los centros de acogida

C. MULLOR MADRID

El último estudio publicado por el Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) del 12 de julio confirma la inquietud de la población por el crecimiento de la inmigración. Los más de cuatro mil encuestados manifestaron que esta cuestión les afecta personalmente y lo consideran uno de los principales problemas en nuestro país. En junio, en la pregunta sobre preocupaciones que afectan a la población, la inmigración se posicionaba en el decimoséptimo puesto. Un mes después, tras la ruptura de los gobiernos autonómicos del PP y Vox debido al reparto de 347 menores extranjeros no acompañados (menas) desde las Islas Canarias, esta preocupación aumentó exponencialmente hasta el sexto puesto, doblando en un solo mes los índices de preocupación.

Las imágenes vividas durante los últimos meses en las Islas Canarias son. en parte, una de las razones del aumento de esta preocupación. Durante este año, el crecimiento de inmigrantes llegados a las Islas Canarias por vía marítima ha aumentado de 7.213 inmigrantes a 19.257 inmigrantes, un 167% más. Además, se debe destacar también el gran número de menores no acompañados que han llegado a las islas: Candelaria Delgado, consejera de Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, alertó que manejan la previsión de que las islas alcancen la cifra de 11.000 menores migrantes no acompañados, más que la población de la isla de El Hierro.

#### Centros sobreocupados

Uno de los problemas principales de la llegada de migrantes de manera irregular es la identificación de menores entre ellos. Cuando una embarcación llega, por ejemplo, a las Islas Canarias, la Cruz Roja les atiende urgentemente de cuestiones tanto físicas como psicológicas. Tras ello, la Policía Nacional debe identificar a los migrantes antes de dar el siguiente paso: si se puede reconocer fácilmente que es un menor de edad (un niño) o tiene documentación extranjera en regla certifi-

cando que tiene menos de 18 años pasa a estar amparado por la legislación de menores y podrá acceder entonces a un centro especializado; si el joven dice ser menor pero no tiene documentación (o la Policía Nacional cree que es falsa) o es evidente que no es un niño (franja de edad de 15 a 18), también accederá a un centro de menores hasta que se le puedan hacer las pruebas que certifiquen su edad; por último, si es adulto se realizarán diferentes trámites para decidir la estancia o expulsión de la persona.

La famosa prueba de la muñeca es la técnica utilizada para determinar la edad si existiesen dudas. En ella se introduce la muñeca en una máquina de resonancias magnéticas para poder observar las articulaciones de la misma. Si están cerradas es probable que la persona sea mayor de edad. El



Inmigrante llegado a una playa de Gran Canaria // ABC

En junio, la inmigración ilegal ocupaba el puesto 17 entre las preocupaciones de los españoles; solo un mes después, el sexto

problema de esta prueba es la falta de fiabilidad que tiene, por ello la fiscalía también tiene en cuenta el nivel de desarrollo físico que hay en cada país: un joven de 17 años de Marruecos es muy diferente (en términos físicos) que un joven de Nigeria.

Por si fuera poco, la falta de médicos forenses en España hace que la lista de espera para realizar esta prueba (que cuesta, mínimo, 85 euros) sea muy larga. Esta prueba se debe realizar en la provincia donde llega el migrante, por lo tanto, durante este año, solo en las Islas Canarias, es probable que se tengan que hacer miles para verificar la edad de estas personas. La Fiscalía debe hacerse cargo de menores de edad y supuestos jóvenes de menos de 18 años hasta que se demuestre su edad real, provocando que los centros de acogida estén sobreocupados, hasta duplicando su capacidad como se vio el pasado diciembre en el Centro de Acogida de Hortaleza, en Madrid.

#### Se refuerza la ruta entre Marruecos y Canarias

Travesías más baratas y a priori un menor control por parte de las Fuerzas de Seguridad marroquies. Estos serían los dos elementos que explicarían el aumento de las llegadas de migrantes desde Marruecos hacia Canarias en 2023, si bien la mayoría de los cayucos zarparon de Mauritania y de Senegal, según el Observatorio de Economías Ilícitas en el Norte de África y el Sahel de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).



#### **Donald Trump**

Expresidente y candidato a la Presidencia

«El corrupto Joe Biden es el peor presidente, hasta ahora, en la historia de nuestra nación»

#### **Bernie Sanders**

Senador demócrata

«Ha servido a nuestro país con honor y dignidad. Gracias, señor presidente, por todo lo que ha hecho»

#### **Bill y Hillary Clinton**

Expresidente y ex secretaria de Estado de EE.UU.

«Nos unimos a Biden en el apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris. Haremos todo lo posible en su favor»

## El fuego amigo y su frágil salud sacan a Biden de la carrera presidencial

- El mandatario tomó la decisión tras la creciente presión desde su partido por su evidente deterioro cognitivo y físico
- Las encuestas situaban al demócrata por detrás de su rival Trump en varios estados clave para la reelección

DAVID ALANDETE CORRESPONSAL EN WASHINGTON



13 DE JUNIO Meloni al rescate

**EL VIACRUCIS** 

dos, Joe Biden, anunció ayer En la cumbre del G-7 saltaron las alarmas sobre el estado cognitivo de Biden cuando se mostró visiblemente despistado durante un acto. Entonces Meloni lo tomó por el brazo y lo recondujo al grupo.

27 DE JUNIO

Un deficiente debate

El primer debate presidencial fue una debacle para Biden, que se mostró sin entusiasmo y, en varias ocasiones, ininteligible.

4 DE JULIO

Biden, «mujer negra»

En una entrevista, Biden dijo que estaba orgulloso de haber sido «la primera mujer negra en servir con un presidente negro». Antes presumió de haber nombrado a la primera mujer negra a la Corte Suprema y de haber elegido a la primera mujer negra como vicepresidenta.

11 DE JULIO

Putin, el presidente de Ucrania

Durante la cumbre de la OTAN, Biden llamó a Zelenski «presidente Putin». Después, durante la rueda de prensa, dijo que si no pensara que «el vicepresidente Trump podría llegar a ser un buen presidente, no lo hubiera elegido» para el cargo. Se refería a Kamala Harris.

hasta 2023, y que a sus 84 años se presenta, ella sí, a la reelección.

En su carta, Biden hizo lo que su partido le pidió: marcharse de forma digna, queriendo salvar su legado. Así lo expresó en su misiva: «Juntos, superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo. Ha sido el mayor honor de mi vida servir como presidente. Y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato».

#### Encuestas en contra

Son unas palabras poco frecuentes, hechas además por carta un domingo por la tarde, mientras su autor estaba aislado en su residencia privada en la playa de Rehoboth en el estado de Delaware, rodeado de su familia. Hasta el último momento, sus portavoces en la campaña y en la Casa Blanca mantuvieron que no se iba a marchar, que iba a pelear, que era el único que podía vencer a Trump. Eso es lo que el propio presidente defendió hasta que no pudo más con la presión, para enfado de no pocos en su partido, que pensaron que se aferraba innecesariamente, cuando las encuestas le señalaban la salida.

Si Biden ganó a Trump en 2020 fue porque se impuso en los estados clave de Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Georgia, Nevada y Arizona. En ellos, va por detrás en las encuestas. Todos los sondeos hechos desde el debate, a votantes en general y a demócratas, reflejan que una clara mayoría quería que renunciara, no por sus logros o políticas, sino por su edad y sus equívocos.

Los últimos errores han sido los más demoledores, no porque sean más graves que otros en el pasado, sino porque toda la nación y el resto del mundo estaban pendientes de ellos. Por ejemplo, en la cumbre de la OTAN, que tuvo lugar en Washington, el presidente dijo que Donald Trump era su vicepresidente y que Vladímir Putin era el presidente de Ucrania. En este último caso corrigió enseguida, pero no fue capaz de

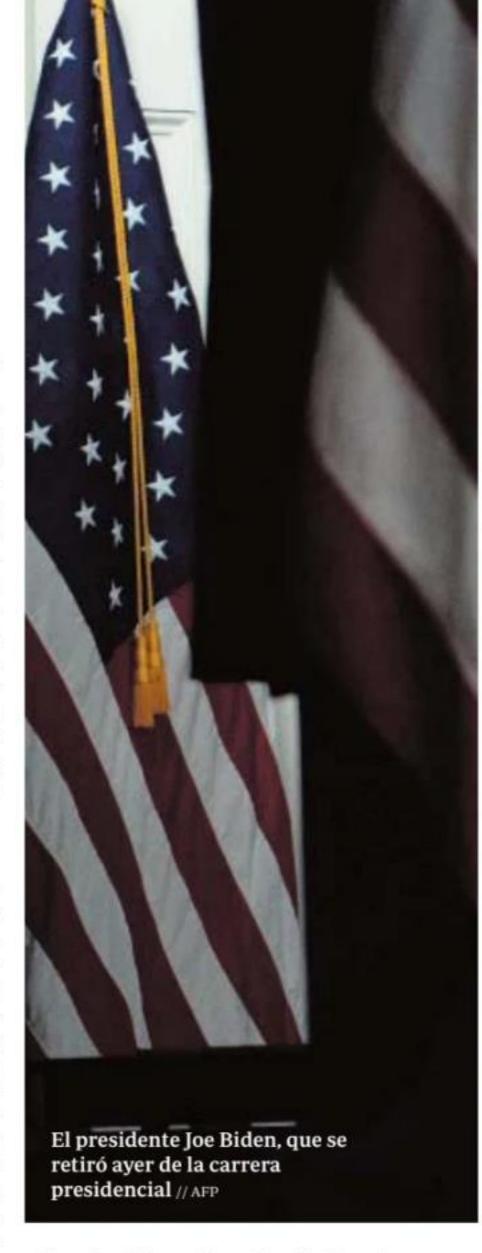

calmar los ánimos de un Partido Demócrata cada vez más inquieto. Cuando los diputados y senadores comenzaron a ver que una derrota de Biden significaba también perder todo el poder en el Capitolio de nuevo, además de gobiernos estatales, los críticos comenzaron a alzar la voz, con los comunicados que fue orquestando Pelosi a la sombra.

Los líderes del partido en el Senado, Chuck Schumer, y la Cámara, Hakeem Jeffries, fueron a ver a Biden en persona y le mostraron sondeos que vaticinaban su derrota. Le recordaron que a estas alturas en 2020, él le llevaba a Trump más de nueve puntos en algunas de esas mismas encuestas. Le ofrecieron una forma digna de irse, con la cabeza alta y el aplauso del partido y, probablemente, de la nación. Tardó, pero Joe Biden pasó por el aro, v se sacrificó.

que renuncia a presentarse a la reelección en las elecciones del 5 de noviembre, a pesar de haber ganado las primarias, y designó a su vicepresidenta, Kamala Harris, como su preferida para aspirar a la presidencia. Aunque ese apoyo convierte a Harris en la favorita, ahora el candidato deberá ser confirmado en la convención del Partido Demócrata que tendrá lugar entre el 19 y el 22 de agosto en Chicago.

l presidente de Estados Uni-

Biden se mantendrá en la presidencia hasta que acabe su mandato el 20 de enero de 2025. Es una decisión insólita que no ocurría desde 1968, cuando Lyndon B. Johnson anunció que no se presentaba de nuevo debido a su creciente impopularidad por la guerra de Vietnam.

El Vietnam de Biden ha sido su edad y su salud. El presidente iba por detrás de Donald Trump en las encuestas, pero su desastrosa intervención en el debate celebrado pasado el 27 de junio en Atlanta le acabó de hundir. Sus titubeos y equivocaciones dejaron al descubierto el deterioro que ha padecido, tanto físico como cognitivo, durante sus tres años y medio en la Casa Blanca.

Desde el debate hasta la dimisión han pasado tres agónicas semanas para el presidente, en las que una treintena de diputados y senadores de su partido han ido pidiendo, uno a uno, día tras día, su marcha, con una expresión idéntica: «Es hora de que el presidente Biden pase la antorcha». Los movilizó Nancy Pelosi, diputada que fue presidenta de la Cámara de Representantes

#### **Dimitri Peskov**

Portavoz del Kremlin

«Aún faltan cuatro meses para las elecciones, pueden cambiar muchas cosas. Tenemos que prestar atención»

#### **Donald Tusk**

Primer ministro de Polonia

«Ha tomado decisiones difíciles que han hecho que la democracia y la libertad sean más fuertes»

#### Jonas Gahr Store

Primer ministro de Noruega

«Ha sido uno de los políticos más destacados de Estados Unidos en las últimas décadas»



Trump cree que será más fácil ganar a Harris y ataca con dureza al presidente: «No era apto»

#### S. I. MADRID

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump celebró ayer la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial, anuncio que finalmente hizo tras semanas de presiones desde el seno de su propio partido debido a las manifestaciones incuestionables de su mal estado de salud.

A través de un mensaje en Truth Social, la red creada por Trump tras su veto en X, antes Twitter, el candidato republicano a la presidencia criticó duramente a Biden, al que siempre ha cuestionado, con el siguiente mensaje: «El corrupto Joe Biden no era apto para ser presidente, y, sin duda, no es apto para ejercer el cargo. ¡Y nunca lo fue! Solamente alcanzó el cargo de presidente con mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano. Todos los que lo rodeaban, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo era. Y ahora, miren lo que le ha hecho a nuestro país», añadió.

«Sufriremos mucho a causa de su presidencia, pero remediaremos el daño que ha causado muy rápidamente. ¡Hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez!», insistió el magnate en el largo mensaje publicado en la red social.

Además, Trump dijo a la CNN que prefería como futura rival a la vicepresidenta Kamala Harris, pues considera, en su opinión, que será más fácil de vencer que Biden.



JOSÉ M. DE AREILZA

#### Dos condiciones para ganar a Trump

Biden se retira, pero comete el error de apoyar a Harris como candidata

To de Donald Trump. La renuncia de Joe Biden a ser el candidato demócrata, por razones que el presidente no ha necesitado explicar, devuelve una tenue esperanza a muchos ciudadanos occidentales, no solo estadounidenses. Pero no es nada sencillo detener el ascenso del dúo Trump-Vance, en especial en los llamados estados decisivos de los Grandes Lagos.

Tendrían que ocurrir dos cosas: en primer lugar, una rápida elección de un candidato demócrata atractivo, para convertir su convención en Chicago dentro de un mes en un gran acontecimiento que movilice y deje atrás un sentimiento fatalista extendido. Segundo, que los votantes republicanos moderados y los independientes volviesen a ver a Trump como lo que es, un político no menos anciano que Biden, con tendencias autoritarias e ideas pésimas para la economía del país y la estabilidad global. Es decir, que pase el momento heroico del republicano y sea percibido de nuevo por los menos entusiastas como una apuesta muy arriesgada.

Lo primero es lo más difícil: Biden era capaz de unir al partido y moderar los excesos de su ala izquierda, que da la sensación de que prefiere perder con Kamala Harris a ganar con un centrista. La tentación de nombrar candidata a una vicepresidenta sin tirón popular demostrado no es solo una exigencia de los más radicales, está en el ADN demócrata. En los últimos años se ha convertido en una formación política protocolaria y jerárquica que, además, se ha acostumbrado a recibir el voto de la mayoría de las mujeres y las minorías.

Biden se retira, pero comete el error de apoyar a Harris como candidata. Los líderes demócratas del Congreso, los expresidentes y los principales donantes que han forzado la renuncia deben completar su tarea, seleccionar al mejor aspirante y evitar una guerra civil interna. Son muy conscientes, sin duda, del precedente de otra convención demócrata en Chicago, en 1968, a la que se llegó sin un candidato aceptado por todos y resultó una catástrofe. Mark Twain lo advertía, la historia no se repite, pero muchas veces rima.

Biden renuncia // La alternativa

#### Petr Fiala

Primer ministro de República Checa

«Es un paso responsable y personalmente difícil, por eso es aún más valioso»

#### Olaf Scholz

Canciller de Alemania

«Mi amigo Biden ha logrado mucho. La OTAN es fuerte y los EE.UU. son para nosotros un socio bueno»

#### Kamala Harris

Vicepresidenta de EE.UU.

«Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar la carrera»



# Kamala Harris: «Quiero merecerme y ganar esta nominación»

La vicepresidenta parte como gran favorita a candidata demócrata, pero el proceso interno es incierto

JAVIER ANSORENA CORRESPONSAL EN NUEVA YORK



Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, es el recambio obvio tras el histórico abandono de Joe Biden de su candidatura a la reelección. En los próximos días, el Partido Demócrata tendrá que esprintar para encontrar un candidato alrededor del que mostrar unidad y lanzarlo con opciones de batir a Donald Trump. El candidato republicano acaba de mostrar su dominio absoluto sobre el Partido Republicano en la convención que se acaba de celebrar en Milwaukee (Wisconsin).

Poco después del anuncio de su dimisión como candidato, Biden publicó su respaldo a Harris como candidata a la presidencia. En un comunicado, aseguró que su elección de Harris como vicepresidenta en 2020 fue «la mejor decisión que he tomado». Después anunció su «total apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y derrotar a Trump. Hagámoslo».

Harris tampoco tardó en confirmar que irá a por la candidatura demócrata. Se deshizo en halagos al presidente y aseguró: «Quiero merecerme y ganar esta nominación».

Harris lo tiene todo de su lado. Heredará buena parte de la maquinaria electoral que compartía con Biden, sus equipos y sus redes de donante y, con probabilidad, las arcas con muchos millones para dedicar a campaña. A su favor correrá también esa premura que tiene el Partido Demócrata para hallar un candidato, con su convención, el cónclave en el que se unge y relanza al candidato, prevista la semana del 19 de agosto en Chicago.

El apoyo de Biden es decisivo. También el de otros pesos pesados del partido, como Bill y Hillary Clinton. En las últimas horas, decenas de senadores y diputados demócratas han dado su respaldo público a Harris. Las encuestas sobre un posible enfrentamiento entre Harris y Trump no abundan pero, de momento, dan resultados similares a los que cosechaba Biden: la vicepresidenta está 1,5 puntos por debajo del republicano en el acumulado de sondeos de 'The Washington Post'.

Todo eso no significa que Kamala Harris sea la candidata inevitable. Uno de los grandes problemas para los demócratas ante el desmoronamiento de la candidatura de Joe Biden tras su calamitoso desempeño en el debate del mes pasado era la poca fiabilidad de la vicepresidenta. Harris llega lastrada por una impopularidad tan alta como la de Biden.

El recorrido para encontrar nominado es todavía incierto y Harris podría no ser la única opción. En las últimas semanas, ante la crisis de la candidatura de Biden, se han barajado
varios nombres. Uno que siempre suena es el de Gavin Newsom, el gobernador de California. Newsom se ha fajado en los últimos años a nivel nacional para defender las ideas progresistas
frente a voces 'anti woke' del Partido
Republicano, como la del gobernador
de Florida, Ron DeSantis.

Más opciones podrían tener quie-

Harris llega lastrada por una impopularidad tan alta como la de Biden; su figura no ha mostrado capacidad de generar más ilusión

#### **Nancy Pelosi**

Expresidenta de la Cámara de Representantes

«Biden es uno de los presidentes más importantes de la historia de los Estados Unidos»

#### **Barack Obama**

Expresidente de EE.UU.

«Es un querido amigo para mí. De nuevo, nos ha recordado que es un patriota del más alto nivel»

#### Pedro Sánchez

Presidente del Gobierno de España

«Un gran gesto de un gran presidente que siempre ha luchado por la democracia y la libertad»

#### LOS OTROS CANDIDATOS

#### **Gretchen Whitmer**

Gobernadora de Michigan

Tiene 52 años y se ha abierto camino en la política de Michigan. Se lleva bien con los sindicatos, que allí son muy fuertes, y con toda probabilidad ganaría en estados decisivos del Medio Oeste.



Gobernador de California

Pese a esforzarse en dar la batalla ideológica contra los republicanos 'antiwoke', siempre se ha considerado difícil que EE.UU. elija como presidente a un demócrata de California.

#### **Roy Cooper**

Gobernador de Carolina del Norte

cooper es conocido por haber utilizado su veto para, entre otras cosas, permitir que hombres trans sigan participando en competiciones deportivas femeninas o el aborto después de las 12 semanas.



nes provienen de la media docena de estados bisagra, esos que están muy igualados entre demócratas y republicanos y que acaban decidiendo la elección. Entre ellos está la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Otra opción podría ser J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois, que siempre ha tenido aspiraciones presidenciales.

Todos ellos publicaron comunicados en los que alababan la figura de Biden, pero sin dar su respaldo expreso, por el momento, a Harris. Sí lo había hecho al cierre de esta edición alguien que también estaba en las quinielas: Josh Shapiro, gobernador del decisivo estado de Pensilvania. Ese respaldo apuntaba a que Shapiro podría ser un favorito para candidato a vicepresidente con Harris. Otros que suenan para ese puesto son Mark Kelly, senador por Arizona; el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, o su homólogo de Kentucky, Andy Beshear, un demócrata que ha llegado al poder en un estado republicano y que puede hacer más digerible la candidatura de Harris entre el electorado moderado.

A partir de ahora se abre un proceso para el Partido Demócrata que puede tener dos vías: la primera es llevar a cabo una votación virtual antes de

#### Josh Shapiro

Gobernador de Pensilvania

ejerció como fiscal general de Pensilvania, ha recibido un fuerte apoyo de uno de los demócratas con más influencia en todo Hollywood, el actor George Clooney.

su convención. Si ese es el camino, la votación debería producirse como tarde a comienzos de agosto, para dar tiempo al partido de llevar una figura consolidada antes de la convención. Esa sería la vía unificadora y contundente y tendría con probabilidad a Harris como ganadora

La otra vía sería celebrar una llamada convención 'abierta', sin candidato decidido, y que se vote en la primera jornada del cónclave. Los diferentes candidatos tratarían de buscar apoyos entre los delegados demócratas que acuden a la convención para imponerse respecto a sus rivales. Ese sería el camino imprevisible, pero con capacidad de generar más ilusión, algo de lo que, hasta el momento, ha adolecido la figura de Harris.

## Kamala Harris

Vicepresidenta de Estados Unidos

## Pionera en busca del Everest político

#### PERFIL

Hillary Clinton era la llamada a romper ese techo de cristal, pero Trump lo impidió. Harris va a intentarlo

J. ANSORENA NUEVA YORK

los demócratas, la primera presidenta de EE.UU. debería haber sido Hillary Clinton. La que fuera primera dama, senadora y secretaria de Estado estaba llamada a romper ese techo de cristal en las presidenciales de 2016, pero Donald Trump hizo añicos el sueño. La segunda intentona podría venir con Kamala Harris, la actual vicepresidenta y favorita para hacerse con la nominación demócrata tras el abandono de la candidatura de Joe Biden.

Su carrera arrancó en San Francisco, en la fiscalía, uno de los caldos de
cultivo de los candidatos políticos en
EE.UU. Ascendió con fuerza y ambición hasta llegar a ser fiscal general
del estado, el más importante del país.
Pronto demostró que su ambición era
nacional. Contó con el apoyo de Barack Obama y de la propia Clinton para
pelear por un cargo de senadora y lo
consiguió en la elección de 2016, el
mismo año que llegó a la presidencia
el que ahora podría ser su rival.

Harris mostró madera de fiscal en la Cámara Alta y destacó por su dureza en los interrogatorios en comparecencias (la más recordada, a Brett Kavanaugh, actual juez del Tribunal Supremo, tras su nominación por parte de Trump). El Senado también se le quedó pronto pequeño. Harris aprovechó el impulso y se presentó como candidata en las presidenciales de 2020, donde se vio las caras con Biden. En el primer duelo entre candidatos, Harris consiguió mucha atención por acusaciones de racismo hacia quien había sido vicepresidente con Obama. Su desempeño en esas primarias fue mediocre, con una campaña mal organizada y con tumbos ideológicos -era una moderada que no tardó en abrazar las propuestas más progresistas para tratar de escalar en las encuestas- que acabaron por hundir su candidatura a las primeras de cambio.

Los roces con Biden no evitaron que el actual presidente la eligiera como candidata a la vicepresidencia. En las primarias, Biden dijo que su compañía en el 'ticket' presidencial sería una mujer y de una minoría racial. Durante aquella campaña, afectada por la pandemia de Covid-19, los rivales de Biden advertían que quien sería la verdadera presidenta era Harris. La edad de Biden multiplicaba la relevancia de su candidata a la vicepresidencia.

#### Una dupla especial

La dupla Biden-Harris ganó aquella elección. El primero se convirtió en el presidente más viejo de la historia, a punto de cumplir 78 años. La segunda logró un hito más atractivo: la primera vicepresidenta de la primera potencia mundial y la primera persona negra o asiática en ocupar el cargo.

Su labor como vicepresidenta no ha tenido brillo. Biden le encargó la misión imposible de arreglar la llegada masiva de inmigrantes indocumentados y EE.UU. ha sufrido récord tras récord en la detenciones en la frontera. Los republicanos la retratan como una política radical, que ha abrazado las ideas más izquierdistas y que no tiene capacidad de gestión. De nuevo, hasta el abandono de Biden, advertían que la reelección del presidente significaba que Harris tendría pronto el cargo de comandante en jefe.

En los últimos meses, su perfil ha mejorado tras haberse convertido en la cara de la Administración Biden para la defensa del aborto y de los derechos reproductivos, un asunto popular entre la mayoría del electorado, en especial tras la sentencia del Supremo de 2022 que eliminaba las protecciones constitucionales a la interrupción voluntaria del embarazo.

Eso no ha impedido que Harris conviva con una impopularidad flagrante, similar a la de Biden, en niveles por debajo del 38% según el acumulado de encuestas de FiveThirtyEight. Ahora Harris necesita unificar al partido para conseguir lo que otras potencias occidentales han logrado hace muchos años: tener al frente a una mujer.

## Biden: el superviviente político que se convirtió en un presidente débil

La desgracia personal ha marcado una de las carreras más largas en la historia de EE.UU.

J. ANSORENA / D. ALANDETE NUEVA YORK / WASHINGTON

Joe Biden era un adolescente en Wilmington, la ciudad que todavía es la casa del presidente de EE.UU., cuando el padre de un amigo le preguntó qué quería ser de mayor. «Presidente de EE.UU., señor». Era una respuesta exagerada, sobre todo para él: un chaval de clase media, sin brillantez en los estudios, que no lograría admisión en ninguna de las universidades de prestigio en las que se forjan las grandes carreras y sin padrinos en política. Biden tenía, sin embargo, las mejores armas para la política: ambición descarada, tesón y terquedad. Es probable que esas cualidades se hayan vuelto en su contra en el último capítulo de su vida política: debía haber

GRUPO ELÉCTRICO Y SOCIAL, S.L. (Sociedad Absorbente)

#### ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS Y CONSTRUCTIVAS, S.L. SACA, S.L.

(Sociedades Absorbidas)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 Real Decreto-Ley 5/2023, se hace público que el día 5 de junio de 2024, las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Socios de las sociedades GRUPO ELÉCTRICO Y SO-CIAL, S.L. y ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS Y CONSTRUCTIVAS, S.L. y SACA, S.L., han acordado por unanimidad la fusión por absorción de dichas entidades, mediante la absorción de ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS Y CONS-TRUCTIVAS, S.L. y SACA, S.L. por GRUPO ELECTRICO Y SOCIAL, S.L., con disolución y sin liquidación de las Sociedades Absorbidas y adquisición por sucesión universal de sus patrimonios por la Sociedad Absorbente.

La fusión ha sido adoptada conforme al Proyecto común de Fusión redactado por los órganos de administración las sociedades intervinientes en la fusión con fecha 4 de junio de 2024, tramitándose de manera simplificada en cuanto al cumplimiento de ciertos requisitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 6.7 del RDL 5/2023.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 RDL 5/2023, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y a todos los acreedores de cualquiera de las sociedades participantes a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Asimismo, se ha puesto a disposición de los trabajadores la información pertinente según

En Madrid, 10 de julio de 2024

GRUPO ELÉCTRICO Y SOCIAL, S.L. (Sociedad Absorbente).- D. Gerardo Sánchez Cámara, Administrador Unico.

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS Y CONS-TRUCTIVAS, S.L. (Sociedad Absorbida).-D. Gerardo Sánchez Cámara, Administrador

SACA, S.L. (Sociedad Absorbida).- D. Gerardo Sánchez Cámara, Administrador Único

renunciado a la reelección hace dos años. como prometió en 2020. Pero esa ambición le permitió una carrera política sin parangón. Tras un paso corto por la política local, se atrevió a presentarse a senador por Delaware cuando todavía no había cumplido la edad mínima que exige la Constitución para ese puesto de tanta responsabilidad. Concurrió a las elecciones con 29 años, doblegó por sorpresa a un peso pesado de su partido en primarias, ganó la elección y cumplió los 30 años poco antes de jurar su cargo.

#### Tragedia personal

Biden se convirtió de inmediato en una figura política a nivel nacional. Por esa victoria juvenil y también porque, a pocos días de ganar la elección, su mujer y su hija pequeña fallecieron en un accidente de tráfico. La tragedia personal lo convirtió en un símbolo y ascendió durante décadas en el Senado. Intentó su sueño infantil de la presidencia en varias ocasiones. Logró llegar al segundo peldaño, el de la vicepresidencia, a la sombra de Barack Obama.

En 2016 su partido le impidió presentarse a las primarias, con el argumento de que era el turno de Hillary Clinton. Esta acabó perdiendo ante Donald Trump, al que Biden sí venció, finalmente, en 2020, tras una insólita campaña en plena pandemia de coronavirus. Durante los dos primeros años de presidencia de Biden, los demócratas gozaron además de la mayoría en las dos cámaras del Capitolio, pero perdieron la de Representantes por la mínima en las elecciones parciales de 2022. Desde entonces, a Biden se le ha complicado aprobar grandes proyectos.

Uno de los problemas con los que el presidente se enfrentó pronto fueron las entradas de inmigrantes indocumentados al país por la frontera con México. Se duplicaron hasta alcanzar los 3.2 millones en el año fiscal de 2023.

Una de las imágenes que más daño le ha hecho es la de los helicópteros evacuando la embajada norteamericana en Kabul, después de que diera la orden de retirar las tropas tras 20 años. Los talibanes recuperaron inmediatamente el poder y un grupo yihadista bombardeó a una multitud en el aeropuerto de esa ciudad durante la evacuación, matando a 13 soldados norteamericanos.

A Biden le correspondió presidir, además, durante dos graves conflictos: la invasión rusa de Ucrania y la guerra posterior al ataque del grupo palestino Hamás contra civiles israelíes. En el primer caso, unió a la nación contra las ansias expansionistas de Vladímir Putin. En el segundo, su apoyo a Israel provocó protestas y boicots de grupos de izquierda a su candidatura.

## La difícil tarea de crear una alternativa viable a Trump en quince semanas

La renuncia de Biden abre varias incógnitas que tendrán que resolverse a tiempo para frenar al republicano

**ANÁLISIS** 

PEDRO RODRÍGUEZ



esde los años ochenta, el bipartidismo que domina la política de Estados Unidos elige a sus candidatos presidenciales en elecciones primarias. En esos comicios tan abiertos como reñidos se reparten los delegados que conforman la convención nacional de cada partido. El candidato que consigue la mayoría de esos delegados se asegura la nominación presidencial. Todo lo que se salga de ese guion plantea muchas incógnitas.

Primero, ¿puede Biden designar a Harris como sucesora? No del todo. Como ya ha hecho en su carta de renuncia, él puede apoyar a su vicepresidenta. En este sentido, Kamala Harris sería la opción más cómoda pero no necesariamente la mejor. Sin embargo, son los delegados de la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará a partir del 19 de agosto en Chicago, los que

tienen la última palabra. De hecho. los delegados no tienen obligación alguna de respaldar a Kamala. Según las reglas del Partido Demócrata, los

delegados solamente deben «reflejar en conciencia los sentimientos de quienes los han elegido».

Segundo punto: delegados 'atados' y liberados. Casi todos los 4.000 delegados elegidos en las primarias del Partido Demócrata están comprometidos con la candidatura de Biden, que ganó en marzo la mayoría requerida al presentarse sin oposición. Biden podría optar por «liberar» sus delegados, pedirles que voten a Kamala Harris e intentar acelerar el proceso de nominación. Tras la primera votación de la convención en Chicago, los delegados dejan de estar «atados» a Biden y podrían votar a cualquier candidato. En todo caso ninguno está obligado a votar por la vicepresidenta.

En tercer lugar, las 'miniprimarias'. Entre tantos escenarios sin precedentes y tanta incertidumbre, algunos demócratas están planteando la opción de organizar unas miniprimarias. La dirección del partido, el Comité Nacional Demócrata, tendría que establecer el procedimiento para este improvisado concurso que supondría un cambio sobre la marcha de sus normas sobre plazos y procedimientos. En condiciones normales, un aspirante a la nominación presidencial necesita una petición firmada por 300 delegados, y es obligatorio que no más de 50 sean de un mismo estado. Además, cada candidato debe constituir un comité de campaña y registrarse legalmente ante la Comisión Federal Electoral para recaudar fondos.

En cuarto lugar, la convención abierta. En el sistema político de Estados Unidos, una «convención abierta» se produce cuando no hay un nominado predeterminado porque ningún candidato cuenta con una clara mayoría de delegados. Plantear en Chicago un cónclave de este tipo retrasmitido por televisión a todo el país supone un enorme riesgo para el Partido Demócrata, porque dejaría en evidencia su polarización interna. Esto representaría un perjudicial contraste con la entusiasta unanimidad demostrada

> por Trump en la convención del Partido Republicano celebrada la semana pasada en

En quinto lugar, la favorita. Kamala Harris, pese a las

debilidades que ya demostró en las primarias en las que compitió contra Biden en 2020, es la favorita para ser la candidata presidencial del Partido Demócrata. En las últimas encuestas, pierde por menos que Biden ante Trump. Forzar su relevo multiplicaría el riesgo de fractura del Partido Demócrata. En el elenco de posibles candidatos destacan el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que han cultivado un alto perfil durante en los últimos meses. En un segundo nivel figuran Andy Beshear, gobernador de Kentucky; Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte con el que Kamala ha hecho campaña recientemente; el secretario de Transporte, Pete Buttigieg; la secretaria de Comercio, Gina Raimondo; y el senador por Ohio Sherrod Brown. También se ha mencionado a Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, y a J.B. Pritzker, gobernador de Illinois.

En las últimas encuestas, Harris pierde por menos que Biden ante Trump, lo Milwaukee. que mejora sus

posibilidades

## Los hutíes redoblan sus amenazas a Israel tras el bombardeo de un puerto en Yemen

Netanyahu viaja a Estados Unidos para reunirse con Biden y dirigirse al Congreso

#### **AGENCIAS** MADRID

La tensión se ha elevado al máximo durante el fin de semana entre Israel y la guerrilla yemení de los hutíes. El líder de los insurgentes, Sayer Abdulmalik al Huthi, anunció ayer que su grupo se dispone a lanzar una nueva fase de hostilidades contra Israel. Al Huthi hizo esas declaraciones después de que el Ejército israelí bombardeara el sábado el estratégico puerto de Hodeida, situado al oeste de Yemen, en respuesta a un ataque previo de los hutíes contra Tel Aviv con un dron explosivo, que provocó la muerte de Yevgeni Ferder, de 50 años, y que también dejó varios heridos.

Hasta el viernes, los hutíes se habían limitado a disparar proyectiles contra el sur de Israel, pero nunca habían llegado a golpear una gran ciudad como Tel Aviv. Por su parte, el Ejército israelí justificó su ataque contra el puerto de Hodeida como una represalia, argumentando que la zona se utiliza para el «suministro de armas iraníes a Yemen».

Con una voluntad evidente de escalar en las hostilidades, el líder de los hutíes subrayó ayer su mensaje amenazante: «Declaramos con este ataque el comienzo de la quinta fase de nuestra escalada: una nueva ecuación que continuará con permiso y apoyo de Dios», dijo, adviertiendo que, a partir de ahora, «el enemigo nunca más estará a salvo en lo que se llama Tel Aviv».

En su declaración, Al Huthi también manifestó que el ataque contra Hodei-



Explosión de un almacén de petróleo tras el bombardeo contra Hodeida // AFP

da supone en cierta manera un éxito para su grupo, pues ha obligado al Ejército israelí a «ir más allá de su estrategia de limitar el conflicto a Gaza».

#### Agenda diplomática

A la espera de comprobar cómo evoluciona el conflicto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, inicia esta semana una ajetrada agenda diplomática. Mañana se reunirá en Washington con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al día siguiente ofrecerá un discurso en el Congreso de Estados Unidos. La oficina de Netanyahu confirmó ayer el encuentro, que llegó a estar en entredicho el mes pasado, cuando el primer ministro acusó abiertamente a la Casa Blanca de suspender ciertos envíos de armas a Israel como presunta medida de presión para terminar con la guerra que se libra en Gaza.

Ante la inminencia del viaje, miles de israelíes volvieron a protestar el sábado contra Netanyahu, exigiéndole de nuevo que alcance un acuerdo para la liberación de los rehenes todavía retenidos por los terroristas de Hamás.



Ofiprix Muebles de oficina







PROYECTO GRATIS Llámenos y le realizaremos un proyecto de su oficina gratuito y sin compromiso.



y disfrutarlos cómodamente mediante

un contrato de arrendamiento.

PROYECTOS GRATUITOS · MONTAJE Y TRANSPORTE GRATUITOS \* ENTREGA INMEDIATA · SERVICIO EXPRESS 24 H.

40 INTERNACIONAL

#### **DIARIO DE UN OPTIMISTA**

## Después de Gaza

#### POR GUY SORMAN

Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen solo existen gracias al apoyo de sus patrocinadores en Teherán. Por lo tanto, hay que admitir que, objetivamente hablando, Israel y los suníes son aliados objetivos



ado que no existe, reconocer el Estado de Palestina, como ha hecho recientemente el Gobierno español, es un gesto inútil e incluso perjudicial. Es cierto que el Gobierno sanchista no es el único que persevera en el mito de la solución de dos Estados. No solo no existen dos Estados, que serían Israel y Palestina, sino que nunca habrá dos Estados. Sabemos que esta solución, que ya no lo es, fue ideada en un principio por Naciones Unidas, que en 1948 dividió en dos un mismo territorio reclamado por dos naciones. Cabe recordar que esta división, inicialmente aceptada por el Gobierno provisional judío, fue rechazada en el acto por los Estados árabes vecinos. La situación actual, de la que la tragedia de Gaza no es más que un episodio, por desgracia, tiene su origen en ese rechazo árabe inicial. Pero miremos más allá de la historia y de las responsabilidades de unos y otros y enfrentémonos a la situación actual, tal y como es realmente, alejándonos de las mentiras diplomáticas.

Israel no desaparecerá, independientemente de lo que quieran Hamás y sus aliados en el mundo chií y en Occidente. De los siete millones de judíos que viven actualmente en Israel, el 85 por ciento nació allí y no tiene ninguna intención de irse. Del mismo modo, debemos tomar nota del hecho de que 600.000 judíos a los que se conoce como colonos viven actualmente a lo largo del río Jordán, en el este de Jerusalén y en las regiones históricas de Judea y Samaria. Ellos tampoco van a irse. También debemos reconocer que el destino de las poblaciones llamadas palestinas está dictado por una nueva geografía y unas nuevas fronteras, dictadas por 75 años de lucha. Los habitantes de Cisjordania viven desde hace un cuarto de siglo, desde los Acuerdos de Oslo, en una semiautonomía más o menos garantizada por el Ejército israelí. Los habitantes de Gaza, en cambio, están sometidos a la teocracia terrorista de Hamás. Una tercera categoría de palestinos son los que viven en Jordania, y la cuarta

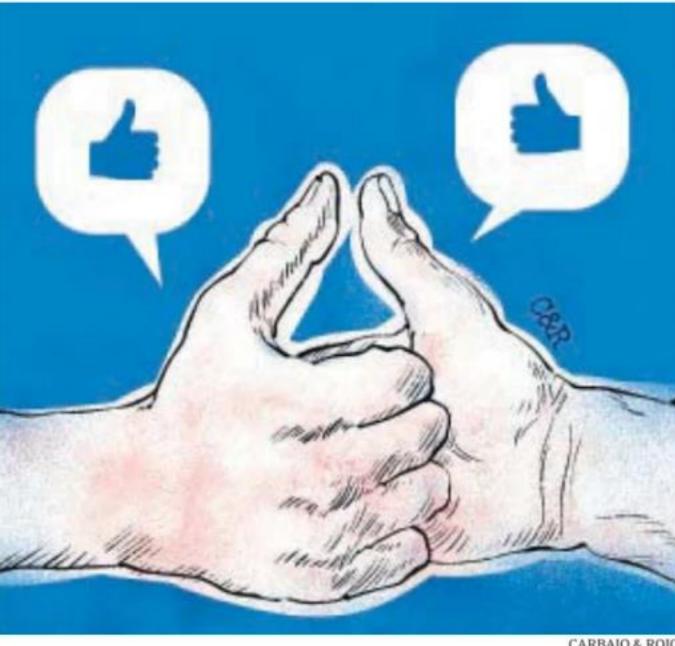

CARBAJO & ROJO

#### No solo no existen dos Estados, que serían Israel y Palestina, sino que nunca los habrá

son los dos millones de ciudadanos israelíes y árabes. Por tanto, la noción de un único Estado palestino no se corresponde ni con la geografía ni con la historia de estos cuatro pueblos comparables, pero cuyos destinos son muy diferentes.

Siempre para hacer frente a la realidad, admitamos de una vez por todas que la mayoría de los israelíes, con razón o sin ella, rechazan y rechazarán siempre un Estado palestino único que les sería evidentemente hostil y que les cercaría. Por último, en la guerra actual en Gaza y en la que amenaza en la frontera libanesa, preguntémonos quiénes son realmente, en ambos lados, los verdaderos adversarios. No se trata realmente de una guerra de israelíes contra palestinos, sino de un conflicto completamente distinto y más profundo entre el imperialismo chií, controlado desde Irán, y los árabes suníes. La mejor prueba de ello es que los Estados suníes - Arabia Saudí, Egipto o los Emiratos- no proporcionan ninguna ayuda a Hamás. ¿No están los suníes internamente satisfechos de que el Ejército israelí esté eliminando o al menos desarticulando a los mercenarios imperialistas de la teocracia chií? Es más, Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen solo existen gracias al apoyo de sus patrocinadores en Teherán. Por lo tanto, hay que admitir que, objetivamente hablando, Israel y los suníes son aliados objetivos. Partiendo de estas realidades que muy pocas veces se mencionan, si queremos poner fin a la guerra perpetua en la región, debemos concebir una solución que no sea la mítica leyenda de los dos Estados.

Lo que propongo aquí no es un capricho personal sino el fruto de las reflexiones de las fundaciones de Estados Unidos que se interesan por el tema; a fin de cuentas, es Estados Unidos quien decide. Por tanto, proponemos una reconfiguración total de la cuestión palestina. Consideremos en primer lugar, porque es relativamente lo más fácil, qué podría suceder con los palesti-

nos de Cisjordania, es decir, Judea y Samaria. Esta población de unos cinco millones de habitantes no puede sobrevivir por sí sola, ni desde el punto de vista político, ni desde el económico, dependiendo eternamente de las ayudas europeas. En cambio, basándonos en el terreno, sería posible redibujar unas fronteras que se correspondieran con el hábitat real de judíos y palestinos. Esta nueva unidad podría, y debería, unirse económicamente y luego políticamente a Jordania.

La noción de una Confederación jordano-palestina económicamente viable, posiblemente democrática y culturalmente homogénea, iría afianzándose poco a poco. Gaza requiere una solución diferente. Allí debe reconstruirse todo, desde las viviendas hasta las infraestructuras, pasando por la administración. Un solo Estado de la región, preferiblemente árabe, podría llevar a buen puerto la reconstrucción de una provincia autónoma gazatí. Evidentemente, sería Arabia Saudí, que cuenta con recursos financieros, capacidad económica y una larga experiencia policial a la hora de erradicar el terrorismo chií-iraní. Esta solución, con Jordania a un lado y Arabia Saudí al otro, contaría con la aprobación israelí si fuera acompañada del reconocimiento del Estado de Israel por parte de Arabia Saudí. Los saudíes están en ello.

No creo que los palestinos se muestren hostiles a estas soluciones porque ellos mismos saben por experiencia que la creación de un Estado palestino único es un engaño occidental. El mundo árabe-suní también debería estar satisfecho, ya que los palestinos recuperarían su dignidad y su esperanza, a salvo del terrorismo chií y de los fundamentalistas judíos. La oposición a este plan no vendrá de la 'calle árabe', sino únicamente de la teocracia chií persa y de los idiotas útiles, es decir, de sus aliados en el mundo occidental que han cambiado el antisemitismo por el antisionismo, un vocabulario de circunstancias que no engaña a nadie. El proceso llevará varios años, pero al menos se trazará un camino hacia la paz realista y aceptable para la mayoría. En cambio, la solución de los dos Estados solo puede conducir a la frustración y a la guerra perpetuas. La verdadera cuestión es: ¿se puede ser realista cuando se trata de Israel y Palestina?



Consigue tu oferta en oferplan.abcdesevilla.es (f) 🕱 🎯









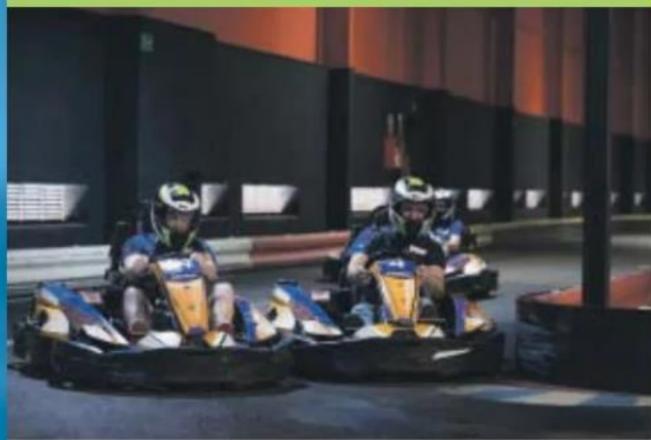

#### CIRCUITO SPA **EN ISLANTILLA** PARA DOS

39€

52% DESCUENTO

82€

Relájate en este magnífico circuito de spa de una hora de duración que cuenta con piscina interior, jacuzzi, baño turco, sauna iy mucho más! Ahora a mitad de precio. iReserva ya!





#### DOS CARRERAS **DE KARTS PARA ADULTO O NIÑO**

21€

42% DESCUENTO

<del>36€</del>

Disfruta de una divertida jornada de karts en este karting indoor de Sevilla con más de 4.000 metros cuadrados de superficie y 525 metros de pista cubierta. iDiversión 100% asegurada!



#### **Karting Marineda**

Pol. Ind. La Chaparrilla. Ctra. Sevilla - Málaga km, 3,1. Sevilla



## Endesa acelera las salidas de directivos vinculadas al 'plan Meloni'

▶ En paralelo, negocia con los sindicatos un nuevo convenio, que blinde buenas condiciones para más despidos desde 2025

MARÍA JESÚS PÉREZ MADRID

os planes para Endesa de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y de su «infiltrado» en la compañía eléctrica estatal Enel -en la que el Ministerio de Finanzas italiano ostenta un 23%-, Flavio Cattaneo, se van cumpliendo a rajatabla. Así, según ha podido saber ABC de fuentes del entorno del Gobierno italiano, Endesa -filial de la italiana que posee el 70% de la españolalleva a buen ritmo el ajuste de plantilla vinculado a las directrices de Meloni, con salidas pactadas a directivos mayores de 55 años, particularmente de departamentos con importantes proyectos de renovables.

Y es que, tal y como avanzó ABC, Meloni, poco tiempo después de su llegada al poder, allá por octubre de 2022, colocaba en junio del siguiente año al frente de Enel a Flavio Cattaneo, como nuevo consejero delegado, lo que inmediatamente le convertía en vicepresidente de Endesa. Por entonces, Cattaneo recibió el mandato de la primera ministra de controlar las inversiones en renovables en la filial en España. en línea con su política energética.

Entonces, las primeras palabras de Cattaneo tras sustituir a Francesco Starace al frente de Enel -también de la vicepresidencia de Endesa- se tornaron premonitorias para la cúpula de la española, con José Bogas de presidente: «adoptaremos un enfoque más selectivo hacia las inversiones para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos».

Entre esos planes, Meloni -que se fijó como objetivo convertir a Italia en la puerta de entrada del gas para Europa desde África- exigió ajustar las milmillonarias cantidades destinadas en tecnología en renovables y gastar más en redes, un plan que en España es justo el contrario al que sigue el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, que mantiene paralizadas las inversiones en redes.

#### Asegurarse el dividendo

Además, una de las claves del plan de la dupla Meloni/Cattaneo era, y sigue siendo, no poner en peligro los suculentos dividendos de la española para el Estado italiano. Por tanto, cuanto menos invierta Endesa en grandes proyectos en solitario, más dividendo reLAS CIFRAS CLAVE

Endesa pactó con los sindicatos un plan de ajuste de salidas voluntarias hasta 2024 para un máximo de 1.200 personas. Para ello, la empresa provisionó 390 millones de euros.

La inversión que se incluyó en la nueva estrategia para la Península Ibérica se mantuvo en una línea continuista respecto al plan 2023-2025, por valor de 8.900 millones.

Del total, 4.300 millones se destinarían a los proyectos de renovables, la misma cifra que en el plan precedente, con un mayor peso de la eólica, para alcanzar un peso de 13.900 MW.

Endesa prevé distribuir 4.000

millones de euros entre sus accionistas hasta 2026, de los que unos 2.800 millones serían para Enel, su principal accionista (70%).

cibirá Italia, y las ingentes inversiones en renovables ponen en riesgo ese capital.

Por ello, el mandato de la primera ministra italiana al equipo gestor de la española vía Cattaneo fue más allá: las inversiones desde ese preciso momento deben firmarse con socios financieros y, si fuera necesario, ajustar los cuadros directivos y del resto del personal de los activos que se compartieran con esos nuevos socios, según explicaron a este periódicos fuentes italianas, como así está ocurriendo.

Oídas las directrices, el equipo directivo de la eléctrica española se puso manos a la obra y, a finales de noviembre del año pasado, «actualizaba» su plan de inversiones y, por tanto, también el ajuste de personal al que en principio iba dirigido. Al mismo tiempo, anunciaba la apertura del capital en el área de energías renovables, lo que permitiría a Endesa incrementar sus inversiones y ampliar su alcance en el mercado, especialmente en un sector que enfrenta desafíos significativos de crecimiento debido a la baja remuneración y contracción de la demanda.



#### 8.900 millones de inversión

En total, la inversión que se contempló en la nueva estrategia para la Península Ibérica se mantuvo en una línea continuista respecto al plan 2023-2025, situándose en 8.900 millones. De ese total, 2.800 millones de euros brutos se destinarán para redes de distribución, 200 millones más que en el plan anterior pendientes de una mayor visibilidad sobre la revisión regulatoria; otros 4.300 millones para renovables, misma cifra que en el plan precedente, con un mayor peso de la eólica para alcanzar los 13.900 MW de capacidad renovable a final de 2026 y con Andorra, Pego y los 800 MW eólicos de Galicia como proyectos estrella; y 900 millones para el

La primera ministra italiana exigió ajustar las millonarias inversiones en renovables y gastar más en redes, justo lo contrario que Ribera



área de clientes para alcanzar los 7,5 millones en el mercado libre en la Península Ibérica al final del trienio, al tiempo que la electrificación de todos los usos energéticos guía la estrategia comercial.

A partir de entonces, se aceleró el plan de ajuste de plantilla firmado con los representantes sindicales -UGT, SIE y CC.OO.- para el periodo 2021-2024, que aún se mantiene pero que está llegando a su fin. Por ello, la empresa en la actualidad está negociando el nuevo convenio con los sindicatos, que se encuentra prorrogado y finaliza a finales de este. También, hay un acuerdo de garantías, en el cual se integra un plan de salidas voluntarias que caduca a finales de 2024. Los sindicatos quieren que el nuevo convenio se firme asociado al nuevo acuerdo de garantía, pero la empresa se niega.

En el plan que aún está por acabar a diciembre de 2024, Endesa había pactado con los sindicatos reducir la plantilla en 1.200 personas como máximo en dicho periodo. El ajuste se pactó para casi el 13% del personal actual, 9.688 personas a 30 de septiembre de 2020. Las salidas son voluntarias, para las que la empresa provisionó 390 millones de eu-

Las bajas se enmarcaron dentro de la aplicación del plan estratégico de la compañía para impulsar la digitalización de procesos, que conllevaría esa reducción de personal y afectaba, principalmente, a las áreas de Distribución, Comercial y 'staff' Corporativo. En el ECONOMÍA 43

#### NUEVA ESTRATEGIA PARA DIRECTIVOS

Junta de accionistas de Endesa // ABC

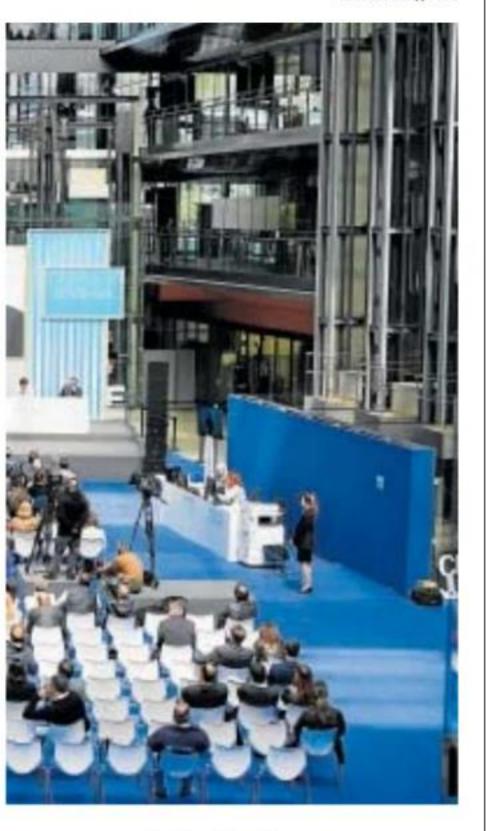

caso de Distribución, supone en torno a dos tercios de la cifra, unos 800 empleados, mientras que unos 250 serán del área Comercial y otros 150 de la parte Corporativa.

Bogas reconocía entonces la 'directriz Meloni': «La nueva estrategia selectiva en cuanto al destino de las inversiones optimiza el modelo de empresa, al tiempo que mantiene la flexibilidad para capturar más oportunidades».

## La ineficacia del SEPE para colocar parados perpetúa los 150.000 empleos vacantes

Los expertos avisan: la falta de perfilado y las formaciones obsoletas lastran la contratación

GONZALO D. VELARDE MADRID

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha demostrado incapaz de mantener un flujo aceptable de inserción de parados en el mercado laboral. Muchas son las deficiencias que lastran el funcionamiento del organismo en su labor de acompañamiento de los desempleados de vuelta al trabajo. Falta de conocimiento de las necesidades actuales del tejido productivo, un sistema de formación obsoleto e incentivos amplios para la contratación que no centran el foco en la población objetivo hacen que la incapacidad esté resultado en un servicio inútil para la meta de la reducción del paro estructural en nuestro país.

Este es el escenario que dibuja el reciente informe publicado por Fedea sobre relación entre los ciudadanos y la Administración Pública, en el que se aborda entre otras cuestiones el papel de las políticas activas de empleo como herramienta para la creación de puestos de trabajo. Básicamente, se concluye que la falta de información sobre las aptitudes de los candidatos demandantes de em-

pleo, el desajuste entre la formación que se les ofrece y las necesidades concretas de las vacantes a cubrir hacen que los perfiles ofrecidos desde el SEPE no cumplan satisfactoriamente con la labor a desempeñar. Un efecto dominó que concluye en que las empresas tengan escasos incentivos para comunicar las vacantes al servicio público, mermando la capacidad de reducción de la bolsa de parados de nuestro país.

Cabe recordar que actualmente el SEPE sólo logra el 3% de las inserciones laborales totales que se producen

#### LA DOBLE CARA DE LOS PUESTOS DESOCUPADOS

Es el porcentaje de las contrataciones que se producen a lo largo del año por la intermediación del SEPE.

Es el número de empleos vacantes en España correspondientes a las administraciones públicas, un tercio de todos los registrados por el INE a cierre del primer trimestre de 2024.

cada mes en el mercado laboral, siendo la mayoría con destino al sector público. Y mientras que según el Instituto Nacional de Estadística cifra en 150.000 los empleos vacantes en España –nivel similar al del pasado año y un 12% superior al de hace dos ejercicios–, la Encuesta de Población Activa daba cuenta de un total de 2,9 millones de parados a cierre del primer trimestre del año –último dato disponible– (mientras que los servicios públicos de empleo autonómicos arrojaban a cierre de junio un total de 2.561.067 desempleados).

#### Mejorar la intermediación

Es precisamente esta circunstancia y las resistencias para rebajar el paro estructural del entorno del 12% lo que hace analizar la utilidad de los servicios públicos. Tal y como señala el autor del estudio, el investigador de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García, existen deficiencias en los tres plano sobre los que operan las políticas activas de empleo: intermediación, formación y bonificaciones para la contratación.

«El conocimiento de las características y necesidades del tejido productivo permitirá también identificar la formación necesaria, muy posiblemente alejada de una parte de los actuales cursos ofertados y certificados de profesionalidad en vigor», señala el estudio de Fedea, apuntalando la necesidad imperiosa de mejorar el intercambio de información entre administraciones públicas.

Según el INE, de las 150.000 vacantes de empleo existentes en España a cierre del primer trimestre del año, algo más de 130.000 se concentran en el sector servicios, por los casi 10.500 de la industria y 8.000 de la construcción. Por ramas específicas de actividad, llama la atención quintuplicando a sus perseguidores la de 'Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria', con casi 50.000 vacantes sin cubrir –un tercio del total–.



AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

#### Un problema de rentas

Los gobiernos, beneficiarios de la inflación, deben reaccionar ante la mediocre evolución de las rentas

enemos un problema de rentas. Aunque el presidente del Gobierno presuma de que la economía lleva 15 trimestres consecutivos creciendo y de que lo hace a mayor ritmo que la de otros países de la Unión Europea, no es un bulo. Tenemos un problema de aplanamiento de las rentas del trabajo y de los autónomos que, además, han perdido poder adquisitivo y han sufrido un importante mordisco tributario al negarse el gobierno a deflactar las tarifas (presión fiscal en frío).

¿Qué rentas crecen? En los últimos años, las de capital. La renta del alquiler, por ejemplo, impulsada por la reducción de oferta provocada por la Ley de Vivienda. Los intereses, consecuencia de la subida de tipos. También los beneficios empresariales, aunque hay que ser cuidadoso con los márgenes, porque los sectores que habitualmente son señalados como que «se están forrando», como el retail, no suelen ser responsables de ciertos fenómenos. La mediocridad de las rentas alcanza a los dividendos: las cotizadas españolas no lograron superar en 2023 el récord de 31.750 millones de euros repartido en 2019.

La renta disponible per cápita en 2023 fue de 19.207 euros. Dos euros más que en 2004. Pero, en un año, entre la primavera de 2022 y 2023, la población española creció en 1.083.659 personas. Este fuerte aumento del 'ejército industrial de reserva', que decía Marx, ha hecho que el crecimiento de las rentas se diluya y que el récord cotizantes signifique que simplemente hemos repartido entre muchos más contratos una masa salarial que, en términos reales, ha caído un 6% en dos décadas.

Cada vez que hay procesos inflacionarios, esta redistribución del crecimiento se agudiza. La inflación, el 'impuesto sin legislación' como decía Friedman, hace que el Estado siempre gane. Un problema de rentas similar se dio en el mundo a finales de la década de 1970 y, entonces, se resolvió, entre otras cosas, dando más poder a los sindicatos. A la larga se creó un nuevo equilibrio, porque ante la presión sindical las empresas dispararon los procesos de automatización y sustitución, y la productividad creció.

Ahora, tarde o temprano se creará un nuevo equilibrio. Pero es interesante ver que concurren causas nuevas. Un estudio de Steven J. Davies publicado en el National Bureau of Economic Research apunta a ellas. Sostiene que dos hechos extraordinarios, consecuencia de la pandemia, han facilitado que la inflación caiga en EE.UU. sin aumentar el desempleo. El primero es que alteró puntualmente la tasa de participación laboral, pero el segundo es que el teletrabajo, al hacer más atractivos los empleos que pueden trabajar desde casa, frenó las demandas de crecimiento salarial. Las encuestas a ejecutivos indican que el teletrabajo redujo el crecimiento salarial promedio en dos puntos porcentuales entre 2021 y 2023. Datos de fuente directa revelan que el crecimiento salarial real ha estado entre 3,5 y 4,4 puntos porcentuales por debajo de la trayectoria esperada sin pandemia. jmuller@abc.es

#### ACEITE DE OLIVA

## Fin a la crisis oleícola: la campaña **2024/25 volverá a** la normalidad

- ▶Si el verano lo permite, España volverá a superar el millón de toneladas de aceite de oliva en la próxima cosecha
- ► Italia y Marruecos, los únicos países del Mediterráneo que no mejorarán sus cifras de cara al año que viene

N.ORTIZ SEVILLA

as primeras previsiones para la campaña de aceite de oliva permiten ser, al fin y tras dos años muy malos, optimistas. La sectorial de Aceite de oliva de Asaja, reunida hace escasos días en Madrid, avanzó que la próxima campaña oleícola, 2024-25, «estará en la media» y podría alcanzar los 1,3 o, incluso, 1,4 millones de toneladas a nivel nacional.

Esto supone un alivio importante para un sector que ha estado en la cuerda floja durante esta campaña, ya que los altos precios no han compensado, ni de lejos, la escasa producción provocada, sobre todo, por la grave sequía.

Sin embargo, aunque con previsiones aún muy preliminares, parece que, al fin, se va a cambiar de ciclo en esta campaña y la producción oleícola va a volver a la normalidad.

«Aún es pronto para hablar de cifras estables, pero hemos podido constatar que el desarrollo del cultivo y del fruto está siendo, hasta el momento, muy bueno en gran parte del país», asegura Rocío M. Gallardo, la responsable sectorial de Asaja Sevilla.

Según el servicio de Información Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, en Córdoba, el estado fenológico del cultivo actualmente es de endurecimiento del hueso, y el olivar presenta buena carga y un favorable desarrollo de frutos y tallos vegetativos. En este momento, se están realizando tratamientos foliares, principalmente con abonos y labores de desbroce.

Por su parte, en Jaén también predomina el endurecimiento del hueso. En la confluencia de las comarcas s Campiña Norte, La Loma, El Condado y Sierra Morena, con municipios como Guarromán, Linares, Canen y Vilches, la aceituna se encuentra con un tamaño similar al de un garbanzo, en fase de crecimiento y endurecimiento del hueso. Por su lado, en las comarcas de Sierra Mágina y Sierra Sur, la aceituna tiene el tamaño de un guisante, y se estima que la cosecha será media en la zona.

El servicio de Información también se detiene en Málaga, donde predomina igualmente la fase de endurecimiento del hueso y avisan de que la cubierta vegetal permanente «puede proteger algo más de la insolación». En cuanto a las variedades, predominan la hojiblanca, con marcos de 10x10 metros, y una cosecha media.

Por último, en Sevilla, el estado fenológico dominante es el de endurecimiento del hueso y engorde del fruto en toda la provincia.

De esta forma, aunque el estado general del olivar gracias a las lluvias de primavera y la ausencia de episodios de temperaturas extremas es bastante bueno, aún quedan por delante casi cuatro meses «clave», meteorológicamente hablando, para que la buena cosecha sea una realidad y el verano no estropee las expectativas.

En cuanto a las distintas zonas productoras, según se constató en la sectorial de Asaja, son Extremadura y Aragón, muy afectadas por la sequía, las

En Andalucía, todas las provincias excepto Málaga tendrán una buena cosecha

que van a tener una merma importante de la cosecha respecto al año pasado. Castilla-La Mancha tendrá buena cosecha, al igual que Andalucía, donde todas las provincias mejorarán (con Córdoba, Jaén y Sevilla a la cabeza de la producción olivarera) las cifras del año pasado excepto Málaga, la más afectada por la falta de agua.

En Sevilla, donde «la floración y el



aceite de oliva

El aceite de oliva lampante cotiza a 6.200 euros/tn, el virgen vuelve a bajar y se sitúa en torno a 6.500 euros/tn. El virgen extra está a partir de los 7.300 euros/tn.

Sin cambios en los cereales

En la última sesión, el trigo blando grupo 3 ha cotizado a 212 €/tn, y e grupo 5, pienso, a 207 €/tn. Por su parte, el trigo duro grupo 1 lo

ha hecho a 275 €/tn, y la cebada a 190 €/tn. Por su parte, el girasol convencional a 415 €/tn . Fuente: Lonja de Cereales de Sevilla.

Sin cambios para el ibérico

El lechón cruzado ha cotizado a 2,22 €/libra, y el puro no ha cotizado. Las categorías de bellota han dejado de cotizar. El cebo campo sigue a 32,95 €/@ y el cebo lo hace igualmente 29,02 €/@ . Por su parte, el lechón blanco sigue bajando y se sitúa a

El stock de enlace será bajo



Según datos de la AICA, las existencias apenas alcanzaban las 400.000 toneladas, por lo que las existencias y el stock de enlace serán bajas. Fuente: Asaja Sevilla.



Consulte todas las lonjas y el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía en





84,50 €/U.



cuajado del fruto han sido buenos», según destaca Rocío M. Gallardo, y se espera que la campaña que viene roce la media, que está entre alrededor de las 105 mil toneladas. «Hay que hacer una excepción con Casariche, Badalatosa, Corcoya y parte de La Roda de Andalucía, donde se ha observado en campo una merma importante en la cantidad de aceituna por circunstancias climáticas anómalas», detalla la

También en la comarca de Estepa, una de las más olivareras de la provin-

técnico de Asaja.

#### Los precios se contienen en las últimas semanas

El Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía ha reflejado una ligera bajada de los precios en origen del aceite que parece mantenerse. En concreto, el virgen extra se sitúa en 7,61 €/kg de media, mientras que el virgen lo hace a 7,24 €/kg de media y el lampante a 6,60 €/kg. Por su parte, según datos del sistema Poolred, el virgen extra roza los 7,23 €/kg, mientras que el virgen se sitúa en 6,75 €/kg y el lampante a 6,24 €/kg.

cia, se está observando una producción irregular «que no será mucho mejor que la campaña pasada», según las primeras previsiones.

#### **Previsiones internacionales**

A nivel internacional, los principales productores de aceite de oliva a nivel mundial son España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía, Marruecos, Portugal y Siria. Si se suma la producción de todos ellos, situados en la zona mediterránea, se supera el 80% del total de aceite de oliva a nivel mundial.

En este punto, se espera que todos ellos mejoren la cosecha del año pasado, con dos excepciones: Italia y Marruecos, muy afectados por la sequía y que son los competidores más directos del sector oleícola español.

A partir del inicio de la siguiente campaña, a finales de septiembre y comienzos de octubre, se abrirá, por tanto, una nueva época para la comercialización oleícola pues, previsiblemente, con la entrada en juego del aceite de nueva cosecha, los precios se moderarán de forma considerable.

Ahora, el reto del sector es llegar hasta ahí, pues el stock de enlace entre campañas será «extremadamente justo». «Si continúa el buen ritmo de salidas en estos meses siguientes», apenas habrá entre 180-200 mil toneladas de enlace de cosecha, avisaba Rocío M. Gallardo. Cabe recordar que junio se ha cerrado con unas salidas de 95.000 toneladas y existencias de 415.022 toneladas.



LA TRIBU

A. GARCÍA BARBEITO

## La desventaja

Olivares, matos, viñedos, maizales, en algún momento, exigen la desnudez del trabajador, a cuerpo limpio

ENDRÁS que salir antes de que el sol se entere; antes de que la luz haya encendido la aurora para no tropezar con las piedras de las últimas oscuridades. De noche, sí, como era

entonces la salida para la peonada temprana, a la hora que los moreros iban a la era y, por los caminos, la porcada, la piara o el rebaño, más que un paso animal, fueran un sordo sonido de pezuñas envuelto en la asfixiante gasa del polvo. Tendrías que salir cuando todavía las brevas y las ciruelas conservaran el último frescor de la noche y, en las

chumberas las ruecas tuvieran un espinoso sueño de apagavelas.

Así, exactamente igual, ahora. Porque no hay escudos que doblen las lanzas del sol cuando julio, vestido de armadura, se despierta dispuesto a ganar diariamente la pelea. Por eso, salir ahora al campo es salir en desventaja. Podrás ir, si puedes, en vehículo con aire acondicionado, pero el campo no puede trabajarse dentro de una burbuja. Al

campo, en algún momento, hay que darle la cara, el pecho, la vida. Olivares, matos, viñedos, maizales, en algún momento, exigen la desnudez del trabajador, a cuerpo limpio. Y ahí es la derrota del trabajador. Porque darle ahora la cara al campo es entregarse a una hoguera inquisitorial. El campo ahora, sencillamente, duele. Duele tanto como, en el otro extremo, duelen las mañanas de frío, los días de solanos que vuelan con alas de navajas, las mañanas que no encuentran sol que las caliente, por muy entero que el sol salga. Y el mismo que en el in-

> vierno buscamos en los resolanos como una candela sin llamas y sin brasas, es el que ahora nos achicharra en cuanto nos ve. Ayer, sólo en las veras del río que vivieran en la eterna umbría de la alameda, allí donde los cabrerillos jugaban a hacer cabrillas con las tejoletas en la superficie del agua, allí, había defensa, no del calor, que el calor estaba en

todo, sino de la mirada inmisericorde del sol. Una desventaja, una tremenda desventaja. Nadie se explica, amado campo, cómo los hombres que han sufrido tanto cuando te trabajaban, no sepan vivir sin tu ausencia cuando se ven obligados a separarse de ti por vejez o por enfermedad. Nadie se explica querer tanto con tantas desventajas.

talhara2023@gmail.com

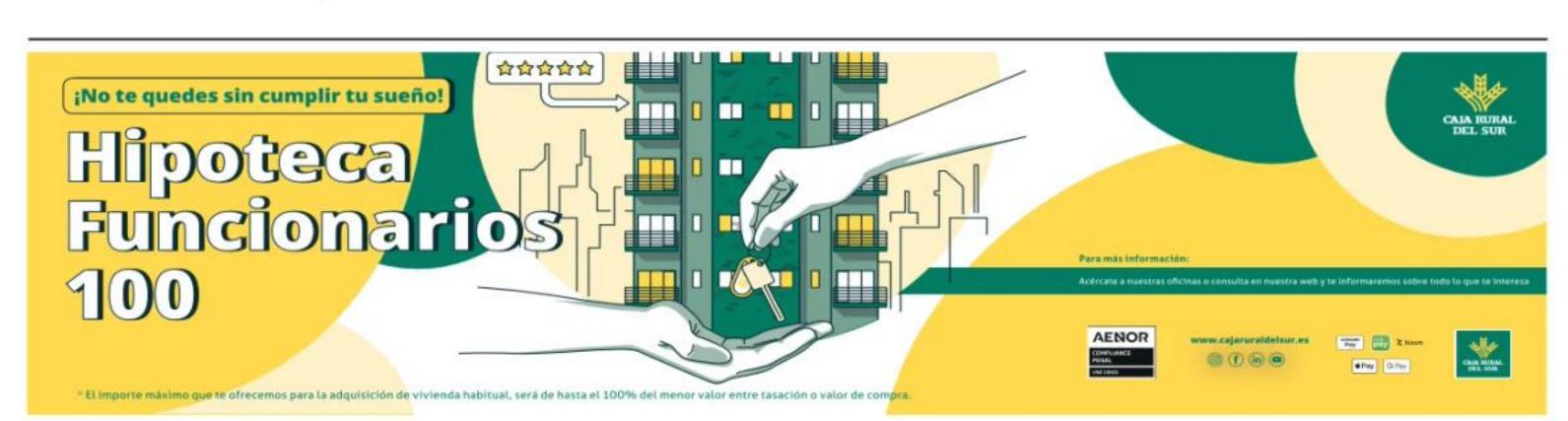



El cultivo de girasol ha tenido buen desarrollo en Andalucía // V.E.

## Mejoran las perspectivas para el girasol, pero con bajos precios

Se ha sembrado menos superficie en Andalucía que en los últimos años

#### N.ORTIZ SEVILLA

Las primeras cosechadoras ya están recolectando girasol en la provincia de Sevilla, sobre todo en la zona de Carmona, para las variedades más tempranas que se sembraron a final de enero. Y todo parece indicar que los rendimientos generales estarán por encima de los del año pasado, que fueron desastrosos debido a los efectos de la sequía. «Una campaña de girasol que será aceptable, pero con unos precios que no compensan, ni de lejos, los costes de producción», se lamenta Macu García, técnica de herbáceos de Asaja Sevilla.

De hecho, las cotizaciones actuales, según la última sesión de la Lonja de Sevilla, siguen la línea continuista de las últimas semanas, con el girasol convencional a 415 €/tonelada, el alto oleico a 430 €/tn y un volumen de operación muy escaso. «Esta es la tendencia a nivel nacional, aunque a nivel internacional sí hay más movimiento y fluctuaciones de precio», destaca García.

En cuanto a las producciones, se espera un total mundial de 60 millones de toneladas, empujados sobre todo porque, aunque Rusia, principal productor de girasol, no ha recuperado la totalidad de su superficie previa a la guerra, sí lo ha hecho Rusia. Además, el balance de producción es holgado, con 3,83 millones de toneladas de stock, aproximadamente, la mitad del año pasado, «un dato significativo y preocupante» a la hora de establecer las existencias y el ritmo comercial internacional.

Por su parte, en España se espera una producción esta campaña de 850.000 toneladas, lo que obliga a importar, aproximadamente, unas 300.000 toneladas, pues el consumo nacional es de 1,1250 millones anuales. «Somos un país deficitario por completo y, en este sentido, deberíamos aprovechar y poner en valor el girasol nacional de forma prioritaria, con unos precios adecuados por encima de los costes de producción», reitera Macu García.

Respecto a Andalucía, se han sembrado 194.043 hectáreas, frente a las 203.442 hectáreas de la campaña anterior, lo que supone un 5% menos de superficie y una bajada del 8% si se compara con la media de los últimos años (2019-22).

«En los rendimientos, a nivel regional esperan unos 1.379 kilos por hectárea de media, por encima de la media del año pasado, que fue de 1.005 kg/ha, pero hay que tener en cuenta que fue un año muy complicado por la sequía», detalla la técnico de la patronal.

Por último, a nivel provincial, en Sevilla se han sembrado 95.980 hecEspecie mejorante pero con penalización

La Asociación Española de Girasol lamenta que en los eco-regimenes de la nueva PAC asociados con rotación de cultivos con especies mejorantes, el girasol esté incluido como cultivo mejorante, si bien no recibe la subvención de la ayuda directa de la PAC, que se aplica solamente a las leguminosas. De esta forma, aseguran desde la organización, se penaliza al cultivo del girasol frente a los cultivos de las leguminosas, cuando ambos aportan nitrógeno al cultivo: las leguminosas mediante fijación por las bacterias simbióticas, y el girasol mediante la extracción del nitrógeno (y otros nutrientes) de capas del suelo profundas a las que las raíces del cereal no tienen acceso.

Se esperan unos rendimientos de 1.300 kg por hectárea de media por encima del año pasado táreas, frente a las 103.230 hectáreas de la pasada, una reducción del 7% de la superficie que se explica por diversos factores, sobre todo la proliferación de las plantas solares, que está haciendo que las superficies de cultivos extensivos disminuya drásticamente, y la extensión de los cultivos de olivar superintensivo, que sustituyen cada vez más a los cultivos herbáceos.

Según rememora la técnico de Asaja Sevilla, las siembras de esta campaña más tempranas empezaron a finales de enero, teniendo que resembrarse bastantes parcelas debido a las lluvias caídas inmediatamente posteriores, «que impidieron la nascencia del cultivo». «En las variedades no clearfield, hubo un problema importante de malas hierbas, porque el cultivo alcanzó bastante tamaño y no se pudieron hacer tratamientos para su control», detalla.

Posteriormente, durante el estado fenológico de 2-4 hojas, también hubo que realizar tratamientos para potenciar el crecimiento inicial.

«Sí hemos tenido algo a favor», asegura, y es que las temperaturas suaves de mayo y junio han favorecido al máximo la maduración del cultivo, evitando que las pipas queden vanas, como sí sucedió en la campaña pasada con las altas temperaturas de abril. Actualmente, el girasol prosigue su maduración y secado, a la espera de que, en pocos días o a principios de agosto, a más tardar, se comience la recolección de las variedades de ciclo medio.

#### **Balance de Cooperativas**

También desde Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han hecho balance sobre cómo está transcurriendo la campaña de girasol, asegurando que se estima « una producción no homogénea debido a las circunstancias climáticas, que han afectado de manera dispar a las distintas comarcas». En cuanto a la superficie, según datos de la federación, en la campaña 2023-2024 se han sembrado 181.758 hectáreas en Andalucía, casi un 14% menos que en el periodo 2019-2022, cuando se alcanzaron las 210.654 hectáreas.

Respecto al resto de cereales, las lluvias recogidas desde octubre hasta el mes de mayo, especialmente las de Semana Santa, han sido muy positivas para el cultivo, lo que se ha traducido en unos mejores rendimientos en campo. Así, según estimaciones de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la producción alcanzará 1,7 millones de toneladas en el conjunto de los cereales, de los que 1,1 millones corresponden a trigo.

Con esta cosecha, «se recupera la producción cerealista en la comunidad, al superar no sólo la campaña 2023, que fue catastrófica, sino incluso el promedio productivo de 2019-2022, que giró en torno a 1,6 millones de toneladas", explicaba el presidente sectorial de cultivos herbáceos de la federación regional, Alejandro Oliver.

## agronoma.es



Sigue a los analistas de Agrónoma en agronoma.es

## Declive del consumo de fruta en España



JUAN OUINTANA

«Los criterios económicos suelen estar por encima, y los precios más elevados, sin duda han contribuido»

n la última década, el consumo de fruta en España ha experimentado un notable descenso; una tendencia que preocupa tanto a las autoridades sanitarias como a los productores del sector hortofrutícola.

Según el último informe sobre dicho asunto alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) los españoles hemos pasado de tener un consumo per cápita de 102,5 kilogramos de fruta en 2014, a tan solo 78,6 en la actualidad.

Todo ello a pesar de las intensas campañas

de información que se han desarrollado en los últimos años, lo que hace necesario dar una vuelta al enfoque de las mismas y valorar la mejor forma, los canales más adecuados y los mensajes que más calan en la sociedad respecto a este tema.

Se trata de una preocupante tendencia que no solo impacta la salud de los ciudadanos, sino también en el propio sector hortofrutícola, al agravar los desequilibrios entre oferta y demanda.

El descenso del consumo ha afectado a la mayoría de las categorías de frutas, desde cítricos hasta las diversas frutas de pepita y de hueso, con la notable excepción de las frutas exóticas y los melones y sandías, que han visto cómo se producía un ligero aumento en su consumo.

La realidad es que al final, los criterios económicos suelen estar por encima de otros menos tangibles para los consumidores, y los precios más elevados que está teniendo en los últimos tiempos la mayoría de la fruta, sin duda han contribuido a este descenso en la dieta habitual. Y es que en 2023, el precio medio de la fruta fresca alcanzó los dos euros por kilogramo, un incremento del 53% respecto al año anterior. Este aumento se ha sentido más en las tiendas tradicionales, donde los precios subieron un 71%, situándose en 2,07 euros por kilogramo de media

Por otro lado, la actual campaña de fruta de hueso en España, de las más consumidas en la temporada estival, avanza a buen ritmo, presentando incluso un ligero incremento en la producción, así como una buena calidad del producto.

En 2024, se estima que habrá una cosecha aproximada total de 1,5 millones de toneladas de melocotones, nectarinas y paraguayos, un 1% más que el año anterior, debido fundamentalmente a la ausencia de incidencias meteorológicas significativas que afectasen al cultivo, a que no ha habido dificultades destacables para encontrar mano de obra en muchas zonas y a que los precios en origen están siendo favorables.



La fruta de hueso es una de las más afectadas por la bajada del consumo, sobre todo por su subida de precios // RAFAEL CARMONA

#### Estado de los embalses de riego en Andalucía 19 de julio Distritos hidrográficos Porcentaje de llenado Capacidad (hm3) Cuenca Guadalete Barbate 1.651,7 25,97% Bembézar-Retortillo 403,3 43,26% CAJA RURAL DEL SUR Viar 212,8 39,08% Sistema de Regulación General 33,22% 5721,1 **Tinto Odiel Piedras** 1.107,9 42,46%

#### HERBÁCEOS

#### Andalucía trabaja para crear trigos harineros de gran calidad para surtir a la industria

#### ABC JEREZ

Con el objetivo de producir partidas grandes y homogéneas de trigo blando de alta calidad, con variedades que se adapten a unas condiciones de cultivo cada vez más extremas, anticipando así las posibles variaciones ambientales causadas por el cambio climático, nace el Grupo Operativo 'Tricabland'.

Se trata de un consorcio formado por la empresa Agrovegetal, la cooperativa agrícola y ganadera San Dionisio S.C.A. de Jerez de la Frontera (Cádiz), Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, la empresa Harinas Sánchez Palencia y el departamento de genética de la Universidad de Córdoba.

Además, este proyecto cuenta con la colaboración del Ifapa y de las cooperativas Coesagro (Écija, Sevilla) y Campo de Tejada (Escacena del Campo, Huelva).

La asignatura pendiente en Andalucía sigue siendo la puesta en valor de partidas grandes y homogéneas de variedades de trigo blando con alta proteína y harinas de fuerza o media fuerza, tal y como hacen los principales países exportadores.

Cabe recordar que España es deficitaria en la producción de trigo blando, por lo que cada año se tienen que importar aproximadamente cinco millones de toneladas, esto es, un 50% del consumo total aproximadamente. La mayor parte son trigos panificables procedentes de Rusia, Ucrania y Reino Unido, aunque también se importan trigos de alta calidad (mejorantes de alta proteína) procedentes de otros países como Canadá, Estados Unidos o Francia.

Por ello, este proyecto está ya trabajando en la consecución de dos claros objetivos. Por un lado, la producción de trigo blando de alta calidad con variedades que se adapten a distintos escenarios motivados por el cambio climático. Y por otro lado, en el desarrollo de una herramienta digital basada en el análisis de imágenes para medir de forma objetiva la severidad de las infecciones de roya en las diferentes variedades de trigo.

Este proyecto, además, supone una oportunidad para reducir las distancias entre el campo y los puntos de consumo de trigo de alta calidad. Es decir, permitiría contar con superficies de cultivo y producción suficiente en zonas próximas a las industrias harineras andaluzas. De este modo, se contribuye a una producción más sostenible.



Entrega del premio de la Fundación Banco Sabadell al científico Manuel Delgado Baquerizo // F.B.

El investigador sevillano **Manuel Delgado**, premiado por su estudio del estado del suelo, los microorganismos que afectan a su salud y los métodos para garantizar un futuro viable

## «El 95% de los alimentos depende de un suelo sano»

N.B. SEVILLA

pesar de que es uno de los grandes pilares del sector agrícola, y de la vida en general, la calidad del suelo es un concepto que pasa casi desapercibido. El investigador sevillano Manuel Delgado Baquerizo, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas-Csic), ha sido reconocido con el VII Premio a las Ciencias e Ingeniería de la Fundación del Banco de Sabadell, unos galardones que buscan poner en valor el trabajo de los jóvenes investigadores españoles y que se ha fijado en la larga carrera de Delgado estudiando el estado de los suelos del planeta y, sobre todo, cómo garantizar un futuro viable.

«Considero fundamental el estudio del suelo además, en un contexto en el que el cambio climático es imparable», explica el investigador, que hace hincapié en un dato, a veces, olvidado: «El 60% de las especies del planeta y el 95% de los alimentos que consumimos dependen, directa o indirectamente, de la buena salud del suelo».

Sin embargo, pese a esta aplastan-

te realidad, «uno de cada tres suelos del planeta está altamente degradado», según datos de las Naciones Unidas. Por un lado, por el impacto de las acciones humanas, el aumento de microplásticos, metales pesados y fertilizantes y, por el otro, por el impacto directo del cambio climático, que está trayendo un aumento de temperatura global y ciclos distintos de precipitaciones.

Por ello, la investigación liderada por Manuel Delgado desde Sevilla se centra en proporcionar conocimiento innovador sobre el bioma del suelo y sobre las especies claves de mi-

Uno de cada tres suelos del planeta se encuentra en un estado degradado, según datos de las Naciones Unidas

Las técnicas de agricultura sostenible y el uso eficiente de microorganismos son claves para mantener el buen estado del suelo croorganismos para mantener el funcionamiento de ecosistemas terrestres a escala global. «No somos plenamente conscientes de que los recursos naturales no vuelven, de que un centímetro de suelo tarda miles de años en generarse y, lo que perdamos ahora no vamos a poder recuperarlo», insiste.

#### Agricultura sostenible

La investigación premiada tiene, desde sus inicios, un enfoque puramente divulgativo y científico, que no es otro que el de proporcionar conocimiento que permitan conservar los suelos, identificar las zonas de tierra más importantes de cara a su conservación, el funcionamiento de los ecosistemas y la captura de carbono, etc.

Pero, además, tiene una aplicación más directa: el fomento y el desarrollo de la agricultura sostenible. «También trabajamos con los probióticos, investigando qué microorganismos son interesantes de cara a la producción agrícola sostenible», detalla Delgado.

«Tradicionalmente se ha utilizado mucho fertilizante inorgánico, mucho arado y métodos no del todo respetuosos. Ahora, hay interés en intentar entender qué microorganismos del suelo son más interesantes de cara a esa agricultura sostenible que puede ayudar a llevar mejor, por ejemplo, fenómenos inevitables como la sequía», detalla.

Y es que la Península Ibérica es, precisamente, una de las zonas con el suelo más castigado: la aridez, la falta de precipitaciones y el uso que, durante siglos, se le ha dado a las distintas superficies, hace más importante que nunca «crear formas de cultivo más sostenibles y adaptadas a los recursos naturales de cada zona». «Los suelos españoles, y andaluces están cada vez más agotados, tienen menos nutrientes y biodiversidad, hace falta que actuemos», afirma Manuel Delgado.

#### **AL GRANO**

## El otoño será «caliente» en el campo si no se articulan medidas

Advierten de que las manifestaciones masivas podrían volver en septiembre

ABC SEVILLA

La situación crítica que vive el campo andaluz y la falta de soluciones por parte de las administraciones políticas volvieron a sentar hace unos días en una misma mesa a medio centenar de representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Asaja y COAG para acordar una estrategia común.

La intención, han explicado los participantes, es «es elevar todas las reivindicaciones, en unidad de acción, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que ha tomado decisiones de espalda» a estas organizaciones mayoritarias que perjudican gravemente al sector.

Entre los puntos que se debatieron está el déficit histórico de infraestructuras hidráulicas de la región y la falta de políticas que permitan el aprovechamiento del agua, los perjuicios que han supuesto los cambios en la PAC o en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Asimismo, se abordó el daño que hace la falta de control de los productos procedentes de terceros países que no ofrecen las garantías sanitarias y la necesidad de ayudas directas para afrontar las pérdidas de renta y un relevo generacional cada vez más dificil.

La reunión sirvió, igualmente, para hacer balance de las 43 medidas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acordó con las orga-



Una de las tractoradas que cortaron carreteras en el mes de febrero // ALBERTO DÍAZ

nizaciones minoritarias el pasado mes de mayo y que, a día de hoy, no se está cumpliendo.

#### Estrategia común

Eso reafirma a las tres organizaciones mayoritarias en su decisión de no suscribir tal documento que «no está teniendo aplicación en unos casos y en otros casos, genera dudas a los productores», como manifestó el director general de Asaja Andalucía, Félix García de Leyaristy, quien pidió al minis-

Asaja, COAG y Cooperativas avisaron de que «plantarán cara» al Ministerio que dirige Luis Planas si no actúa tro Luis Planas, recuperar la interlocución con las entidades de mayor representación.

De otro lado, el secretario general de COAG, Miguel López, insistió en que los órganos de interlocución tradicionales han funcionado bien en las últimas dos décadas, pero lo que vemos ahora es que se están creando otros por la conveniencia polémica que no tienen peso en el sector. Ante eso, dejó claro que «se va a plantar cara a este Ministerio» y valora un nuevo calendario de movilizaciones acordado por las tres organizaciones.

La hoja de ruta seguirá su curso con un nuevo encuentro en septiembre de estas entidades, que no descartan volver a las protestas si el Gobierno central sigue haciendo oídos sordos a la crisis que vive el sector agrario.

#### **SUBVENCIONES**

#### La Junta destinará 100 millones de euros a ayudas para maquinaria

ABC SEVILLA

La Consejería de Agricultura pondrá en marcha una línea de ayudas para respaldar la adquisición de maquinaria y equipamiento de las explotaciones agrarias cuyo presupuesto total asciende a 100 millones de euros, de los que 50 millones de euros serán para el sector olivarero. Respecto a la cuantía, será de hasta el 50% de la inversión subvencionable, un 70% cuando se trate de colectivos como jóvenes agricultores. Se establecerá un máximo de 50.000 euros de ayuda para las solicitudes del sector agrario general y de 120.000 euros para el olivarero.

#### **FRUTOS ROJOS**

#### Acaba la campaña de fresa con un 9% menos de producción

ABC HUELVA

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva. Freshuelva, ha informado de que el sector ha culminado la campaña 2023-2024 con una producción total de 221.412 toneladas de fresas. lo que supone un descenso del 9% respecto a la campaña pasada, según los datos aportados por las empresas asociadas. No obstante, sí se ha producido un leve incremento de los precios respecto a la campaña pasada. En cuanto a las exportaciones, Alemania y Reino Unido siguen siendo los principales destinos de los frutos rojos.

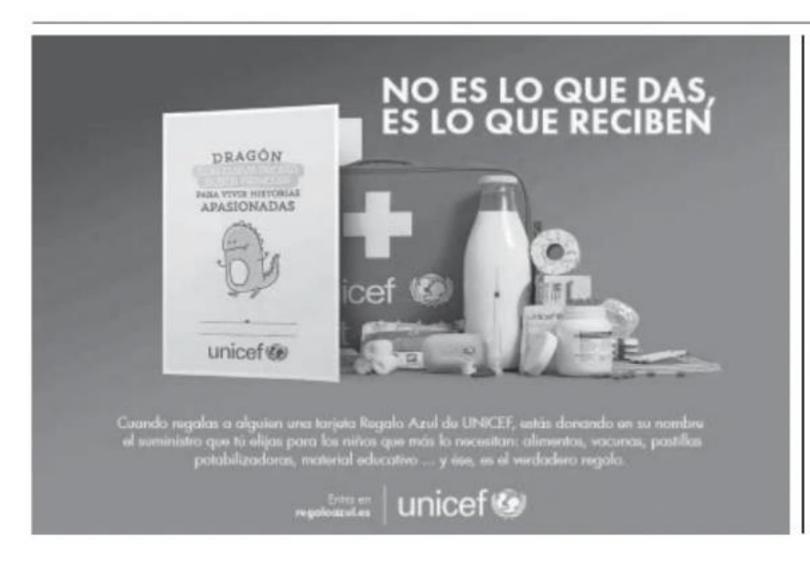



#### «El verano en la montaña empieza en Santiago y termina en Santa Marta»







Meteorólogo



Luna nueva

Día **4 de agosto** Nace a las 13:13 horas.



#### Posible segunda ola de calor del 2024

Semana marcada por un potente Anticiclón Atlántico, que extenderá sus altas presiones incluso por el Cantábrico, por lo que la estabilidad atmosférica está garantizada en los cielos andaluces, pese a un debilitamiento del anticiclón en los días centrales de la semana.

Con esta situación atmosférica de lunes a domingo dominarán los cielos despejados o muy poco nubosos, con algunas nubes altas el martes en general muy poco apreciable, y puede que nubosidad de formación y crecimiento vespertino al final de la semana, también de escasas consecuencias.

**Temperaturas** 

El viento soplará en general muy flojo y de dirección variable, con cierto dominio del Levante poco intenso en el Estrecho, al comienzo y al final de la semana y brisas en las costas. En el valle del Guadalquivir soplará intervalos de suroeste flojo a veces moderado por las tardes. Las temperaturas máximas subirán de forma progresiva unos 7 grados hasta el miércoles, que será el día más caluroso de la semana, bajando esos 7 grados entre jueves y viernes, permaneciendo sin cambios para el fin d e semana. Las diurnas, con ligeras oscilaciones, experimentarán grandes cambios.

RESUMIENDO, posiblemente será la segunda ola de calor de este verano, debida a la escasez de viento y nubes que hará que sea muy eficiente el calentamiento solar, en esta época de habitual canícula con días largos y noches cortas.

#### 

#### PRECIPITACIÓN MENSUAL EN SEVILLA (AEROPUERTO)



#### DATOS DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (14 a 20 de julio de 2024)

|                    | Semana   |                | da desde | Exceso  |     | Tempera | aturas |
|--------------------|----------|----------------|----------|---------|-----|---------|--------|
|                    | anterior | (01/09<br>Real | Normal   | Déficit | %   | Min.    | Máx.   |
| Cádiz              | 0.0      | 334            | 598      | -263    | 56  | 20.7    | 34.0   |
| Algeciras          | 0.0      | 198            | 983      | -785    | 20  | 19.0    | 39.3   |
| Grazalema          | 0.0      | 2351           | 2085     | 266     | 113 | 14.8    | 35.0   |
| Jerez              | 0.0      | 503            | 638      | -135    | 79  | 14.6    | 41.2   |
| Rota               | 0.0      | 436            | 533      | -97     | 82  | 17.2    | 33.1   |
| Tarifa             | 0.0      | 527            | 696      | -170    | 76  | 17.7    | 30.5   |
| Córdoba            | 0.0      | 598            | 613      | -14     | 98  | 15.3    | 41.8   |
| P. Bembézar        | 0.0      | 619            | 625      | -6      | 99  | 12.6    | 41.6   |
| Doña Mencía        | 0.0      | 548            | 575      | -26     | 95  | 18.6    | 40.0   |
| Fuente Palmera     | 0.0      | 662            | 558      | 104     | 119 | 16.6    | 42.0   |
| Hinojosa Duque     | 0.0      | 494            | 478      | 15      | 103 | 13.8    | 40.1   |
| Montilla           | 0.0      | 488            | 544      | -57     | 90  | 14.9    | 41.3   |
| Montoro            | 0.0      | 550            | 563      | -13     | 98  | 14.9    | 43.2   |
| Sta. Mª Trassierra | 0.0      | 838            | 785      | 52      | 107 | 14.1    | 39.8   |
| Villanueva         | 0.0      | 547            | 525      | 22      | 104 | 15.6    | 40.0   |

|                      | Semana   | 2    | /2023) | Exceso  |     | rempe | atura |
|----------------------|----------|------|--------|---------|-----|-------|-------|
|                      | anterior | Real | Normal | Déficit | %   | Min.  | Máx   |
| Huelva               | 0.0      | 511  | 504    | 7       | 101 | 16.3  | 37.0  |
| Alájar               | 0.0      | 1037 | 1164   | -127    | 89  | 15.5  | 39.4  |
| Ayamonte             | 0.0      | 420  | 513    | -92     | 82  | 17.5  | 35.5  |
| El Granado           | 0.0      | 438  | 535    | -97     | 82  | 13.5  | 35.6  |
| Palma del Condado    | 0.0      | 765  | 658    | 107     | 116 | 15.1  | 41.1  |
| Tharsis «Minas»      | 0.0      | 625  | 606    | 20      | 103 | 13.4  | 40.4  |
| Valverde Camino      | 0.0      | 731  | 758    | -27     | 96  | 14.7  | 41.7  |
| Zalamea la Real      | 0.0      | 662  | 705    | -43     | 94  | 8.9   | 40.3  |
| Sevilla              | 0.0      | 533  | 556    | -23     | 96  | 17.5  | 41.0  |
| Écija                | 0.0      | 421  | 548    | -127    | 77  | 14.9  | 42.7  |
| Gines                | 0.0      | 484  | 649    | -165    | 75  | 17.4  | 40.8  |
| Lora del Río         | 0.0      | 477  | 517    | -40     | 92  | 17.7  | 41.5  |
| Marchena             | 0.0      | 405  | 487    | -82     | 83  | 19.7  | 41.4  |
| Morón                | 0.0      | 512  | 579    | -66     | 89  | 15.7  | 41.1  |
| Cazalla de la Sierra | 0.0      | 1056 | 863    | 193     | 122 | 12.3  | 38.3  |
| Pilas                | 0.0      | 666  | 571    | 94      | 116 | 12.3  | 40.2  |
| Ceuta                | 0.0      | 569  | 562    | 7       | 101 | 19.9  | 36.8  |

Acumulada desde

| Sevilla     | Marte  | s 23  | Vierne | es 26 |
|-------------|--------|-------|--------|-------|
| Pleamar     | 8:49   | 21:03 | 11:05  | 23:19 |
| Bajamar     | 3:20   | 15:22 | 5:37   | 17:35 |
| Isla Cristi | ina    |       |        |       |
| Pleamar     | 5:21   | 17:37 | 7:37   | 19:58 |
| Bajamar     | 11:20  | 23:54 | 1:26   | 13:38 |
| Punta Um    | bría   |       |        |       |
| Pleamar     | 5:20   | 17:36 | 7:37   | 19:58 |
| Bajamar     | 11:19  |       | 1:25   |       |
| Matalasc    | añas   |       |        |       |
| Pleamar     | 5:18   | 17:34 | 7:35   | 19:56 |
| Bajamar     | 11:18  | 23:51 | 1:23   | 13:36 |
| Chipiona    |        |       |        |       |
| Pleamar     | 5:27   | 17:43 | 7:41   | 20:03 |
| Bajamar     | 23:23* | 11:26 | 1:33   | 13:38 |
| P. de Sta.  | María  |       |        |       |
| Pleamar     | 5:15   | 17:30 | 7:32   | 19:52 |
| Bajamar     | 11:14  | 23:47 | 1:20   | 13:32 |



¡Ya puedes contratar el Seguro de Cítricos!

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre





ECONOMÍA 51

#### **EL QUINTO EN DISCORDIA**

## JOSÉ RAMÓN ITURRIAGA

## Percepciones

a semana pasada, el presidente del Gobierno se lamentaba ■en el Congreso de que un 18% de la población española no reconoce que la economía va bien. Lo ponía como ejemplo de las consecuencias que tienen los bulos en el sentir general y lo presentaba no como una opinión sino como una certeza. Quizás Pedro Sánchez sería menos rotundo si hubiera leído un reciente sondeo en Estados Unidos que refleja que el 55% de los estadounidenses cree que la economía se está contravendo. Más de la mitad de la población americana no comparte lo que reflejan los datos sobre la evolución de su economía y directamente creen que están en recesión. En el caso español se trata solo de un 20%, y probablemente a nadie se le escapa de que se tratan de dos realidades económicas muy distintas.

Ahora, el meollo del problema está a quien se le pregunta. En el caso español, probablemente no es igual preguntarle a un jubilado al que se le ha tratado con mucho mimo en los últimos años que, por ejemplo, al nieto de éste que con un nivel de probabilidad muy alta no pueda emanciparse ni mucho menos pensar en comprarse una casa. Tampoco tendrá que ver mucho la respuesta si a quien se le pregunta es a un funcionario que duerme a pierna suelta y que su máxima preocupación puede ser si va a poder teletrabajar desde el lugar de veraneo, que a un empresario sobre quien se cierne el riesgo de que su empresa sufra un importante menoscabo si la reforma de la jornada laboral acaba aprobándose. Como tampoco es igual preguntar a alguien que está en la cola de Cáritas que a quien pueda estar en un chiringuito. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos hasta el infinito.

La opinión que pueda tener el presidente del Gobierno sobre la evolución de la economía es eso.

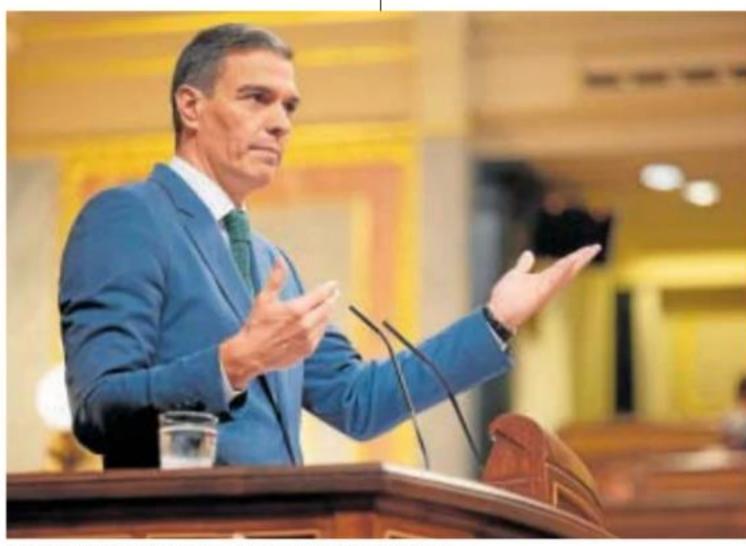

El presidente Pedro Sánchez en el Congreso // EP

una opinión y que, desde luego, no tiene que ser compartida por el resto que también tienen o pueden tener opiniones igual de respetables. Y que una quinta parte de la población española no comparta tu diagnóstico -España va como un cohete- no es síntoma de nada ni consecuencia de ningún tipo de campaña de desinformación.

Además, y esto sí que le debería preocupar a Sánchez, no es la economía lo que le va a mantener o, en su caso, sacar de La Moncloa. Yerra el tiro si piensa que su continuidad al frente del Gobierno



La Bolsa de Estados Unidos // ABC

pasa por cómo evolucione no ya la economía, sino cómo la percibimos. Sus problemas son otros y estos están de sobra identificados. Y el pensar general –aunque en este caso podríamos hablar de certezas– no va a variar en función de como vaya la economía. No fue la economía en su caso lo que le trajo, tampoco va a ser lo que le saque. Y aunque evidentemente esto también es opinable, espero no equivocarme mucho en esta última sentencia porque nos va a todos mucho en ello.

#### Otro amago

n la bolsa mundial se ha → producido un pequeño ✓ terremoto en los últimos días. No es algo que haya abierto los noticiarios pero desde luego que no ha pasado desapercibido para los que estamos más encima. La bolsa americana en las dos últimas semana ha cambiado el tranco. El catalizador ha sido el probable anticipo de la bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal a la próxima reunión de septiembre. Las pequeñas compañías americanas han subido casi un 10%, mientras que las grandes

compañías tecnológicas que han copiado los titulares los últimos años han caído. Las caídas más acusadas las han sufrido las veneradas compañías de semiconductores –los picos y palas de la nueva fiebre del oro que encarna la inteligencia artificial– aunque el resto de favoritas del mercado, las conocidas como las siete fantásticas, también se han llevado un revolcón.

Y como siempre pasa con estas cosas, aunque fuera algo esperado e incluso deseado por algunos, cuando suceden, no dejan de sorprender.

Un movimiento tan brusco como el que hemos visto en los últimos días es síntoma de que pilla a todos con el pie cambiado. Además, tampoco deja que los sufridos seguidores de estos índices tomen un respiro porque probablemente tampoco tenían preparada la cartera en este sentido.

Ahora toca tratar de entender si lo ocurrido es el anticipo de algo o solo un paréntesis de la extraordinaria ola que ha propiciado la IA en la renta variable mundial. Y la pregunta desde luego no tiene respuesta evidente. Aprovecho las caídas para subirme al carro de la inteligencia artificial o, por el contrario, lo vivido estos últimos días es el síntoma de que el mercado está recuperando la cordura y que este movimiento es solo un frugal aperitivo.

Difícil dilema al que se enfrentan los que les toca bailar con estos índices que además se exacerba por el peso tan descomunal que tienen estas compañías tecnológicas en los índices estadounidenses y globales. Hasta hoy podían mirar para otra parte, pero lo ocurrido en los últimos días probablemente les obligue a tomar partido. ¿Puede continuar este brote de exuberancia o, por el contrario, estamos en los primeros compases de una mayor racionalidad? La respuesta en los próximos capítulos. El desenlace promete dejar a muchos en las cunetas, ¡sigan atentos a sus pantallas!

os esfuerzos de la vicepresidenta tercera del Gobierno por tratar de recuperar la iniciativa no solo dan pena sino que también son una muestra más de la enorme debilidad de este Gobierno.

La precariedad electoral de lo que sea que encabeza le ha llevado a una actividad frenética que se ha traducido en un alud de anuncios. Todo vale. Lo mismo da hablar de la jornada laboral que de la

## Da pena

tributación de las rentas del capital. Mi reino por un titular. Y lo mejor de todo es que el resultado está siendo el previsto. Desde la condescendencia de algunos de sus socios, a las enmiendas a la totalidad de los que o bien saben del tema o bien tienen que apoyar la eventual reforma legislativa que

conllevaría los delirios de la titular de la cartera de Trabajo.

Ni se puede reducir la jornada laboral por Real Decreto, ni Yolanda Díaz es quien para impulsar la reforma del sistema tributario.

Y lo peor para los suyos no es que ella pueda quedar (todavía más) en evidencia, sino que la respuesta de algunos de sus socios en el Congreso certifican la incapacidad de sacar adelante nada y más en materia económica.

Callar y otorgar le ha supuesto un enorme descalabro en votos que probablemente no vaya a revertir su reciente verborrea. Puede optar por vivir con algo de dignidad sus últimos días o cerrar esta etapa confirmando que es un fantoche. Ella sabrá.

## El coste de la resistencia a los antibióticos: un 3,8% menos de PIB en 2050

- ▶El exceso de prescripción y el mal uso de estos fármacos amenazan la sostenibilidad de los sistemas de salud
- Europa plantea pactar una tarifa plana con las farmacéuticas para que desarrollen nuevos antimicrobianos

ESTHER ARMORA BARCELONA

a sido catalogada por la OMS como «una de las diez principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la población mundial». La denominada Resistencia a los Antimicrobianos (RAM) -especialmente a los antibióticos- causa veinte veces más muertes que los accidentes de tráfico. Cada año mueren 1,3 millones de personas en todo el mundo -23.000 en España- porque no hay tratamientos eficaces para su infección.

Más allá de la alarma sanitaria, los especialistas advierten de otro «preocupante» efecto de esta «epidemia silenciosa» que ha puesto en jaque a las autoridades sanitarias mundiales: el impacto económico que tendrán en las arcas públicas los costes derivados del tratamiento de estos cuadros infecciosos. «Tratar las resistencias antimicrobianas -también las hospitalizaciones derivadas de ellas-, sumado a los gastos causados por la pérdida de productividad laboral debido a las bajas, podría, si no se pone remedio a la situación, provocar una caída del PIB global del 3,8% en 2050», alertan especialistas consultados por ABC.

«Se ha hablado mucho del impacto sanitario, que es muy importante, pero el económico lo será también, sobre todo en los países en vías de desarrollo donde se espera una caída del 5% del PIB ese año, lo que hará que en estas zonas queden en situación de pobreza extrema 28 millones de personas», afirma Sara María Soto, investigadora del IS-Global, centro impulsado por la Fundación 'la Caixa', y una de las autoras del informe 'Resistencias bacterianas a los antibióticos: ¿la pandemia silenciosa?'.

Una de las formas de combatir esta amenaza global, además de la reducción de la prescripción y consumo de estos fármacos, es que aparezcan nuevos antibióticos capaces de frenar la diseminación de las infecciones. Un objetivo difícil de cumplir hasta ahora por la falta de implicación en el problema de la industria farmacéutica. En estos últimos años los grandes laboratorios han ido perdiendo interés en desarrollar nuevas moléculas.

«Mucha inversión para tan poco beneficio», señalan especialistas consultados por este diario. «Hoy por hoy los antibióticos no son un nicho de negocio atractivo para las farmacéuticas. A las empresas no les interesa invertir dos billones de euros, que es lo que cuesta de media desarrollar un antibiótico, por solo cinco días de uso. No les sale tan a cuenta como los fármacos para tratar enfermedades crónicas», dice Soto. Una fórmula innovadora dirigida a romper estas inercias y promover el desarrollo de nuevas moléculas es, según indica la

#### **CIFRAS DEL PROBLEMA**

1,3 millones de muertes en el mundo cada año

Cada año mueren en el mundo 1,3 millones de personas porque no hay fármacos capaces de combatir la bacteria causante de su infección. En España las resistencias antimicrobianas se cobraron 23.000 vidas en 2023.

28 millones de personas en pobreza extrema

Según la investigadora Sara María Soto (ISGlobal), el coste global de las resistencias antimicrobianas hará caer un 5% el PIB en los países en vías de desarrollo en 2050, dejando en situación de extrema pobreza a 28 millones de personas.

150.000 infecciones por bacterias multirresistentes

Según recientes estudios, en España se registraron en el año 2023 más de 150.000 infecciones causadas por Bacterias Multirresistentes (BMR).

investigadora del IsGlobal, «utilizar un sistema de suscripciones, similar al de plataformas como 'Netflix', usado con éxito en Gran Bretaña, mediante el cual las compañías farmacéuticas reciben del sistema público de salud una cantidad de dinero al año a cambio de comprometerse a desarrollar nuevos antibióticos o aumentar el 'stock' de algunos de poco uso pero necesarios».

#### 'Modelo Netflix'

«En Gran Bretaña la experiencia piloto ha tenido mucho éxito y los gobiernos de otros países se plantean también emplearlo», señala la experta. Pagar a las farmacéuticas para que suministren antibióticos se augura, pues, como una fórmula efectiva de estimular la aparición de nuevo arsenal terapéutico para hacer frente a este desafío global. El Servicio Nacional de Salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) alcanzó en 2022 un acuerdo con las farmacéuticas Pfizer (EE. UU.) y Shionogi (Japón) mediante el cual recibirán una tarifa fija de doce millones de euros anuales durante una década para que creen nuevos medicamentos o nutran al sistema de los más buscados. Por ahora, el modelo avanza por buen camino y EE.UU. y Europa se plantean implantar modelos similares para combatir el desabastecimiento. Los expertos advierten, no obstante, de que no será una solución de rápido efecto porque no habrá una ola inmediata de nuevos antibióticos en un futuro cercano. «El fruto de esta acción se verá a largo plazo», afirman.

La amenaza sanitaria de las RAM lleva años quitando el sueño a las autoridades mundiales. Las cifras no invitan al optimismo y dibujan un panorama «preocupante» de cara a los próximos años. Según recientes estudios, en España se registraron solo en 2023 más de 150.000 infecciones por Bacterias Multirresistentes (BMR), siendo la infección urinaria la más frecuente y la neumonía la de mayor mortalidad, lo que lo sitúa como un grave problema de salud. Expertos consultados por ABC lanzan un mensaje a la población: es importante no abusar de los antibióticos y si se toman «hacerlo de forma correcta». Les preocupa especialmente la rápida propagación mundial de bacterias multirresistentes y panresistentes (denominadas también 'superbacterias') que causan infecciones que no pueden tratarse con los medicamentos antimicrobianos al uso, como los antibióticos».

«Es inevitable que surjan resistencias a los antibióticos. Lo que más nos preocupa actualmente es la aparición



de bacterias resistentes a casi todos los antibióticos, entre ellos los de última generación, que suponen la última de nuestras bazas para tratar a los pacientes que no responden a ningún tratamiento», indica en declaraciones a ABC Jesús Oteo, profesor de investigación del Centro Nacional de Microbiología (CNM) y director científico del Ciber de Enfermedades Infecciosas (Instituto de Salud Carlos III).

Oteo subraya la importancia de los antibióticos como puntal del sistema sanitario. «Algunas de las más innovadoras y exitosas técnicas terapéuticas que se aplican en la actualidad (trasplantes, tratamiento de quimioterapia, grandes cirugías) solo son posibles gracias a la existencia de una cobertura antibiótica adecuada», señala. El director científico del Ciber advierte, por otro lado, sobre la gran capacidad de reproducción de estas peligrosas bacterias.

«Tienen una rápida capacidad de adaptación al medio en el que viven. Su gran velocidad de reproducción -una bacteria puede tener dos bacterias 'hijas' solo media hora después de su 'nacimiento' - les facilita tener casi 50 generaciones de bacterias en un solo día», señala Oteo. Explica también que la resistencia a los antibióticos puede aparecer mucho tiempo después de haSOCIEDAD 53



berlos consumido, e incluso en una persona diferente, lo que facilita la diseminación. «Para minimizar el riesgo -añade- es importante tomar la dosis adecuada y durante el tiempo marcado. Con esto último se limita la presencia del antibiótico en nuestro organismo a concentraciones bajas, que es lo que estimula el desarrollo de resistencias», advierte Oteo.

Al margen de reducir la prescripción de antibióticos, hay otras fórmulas eficaces para controlar las resistencias antimicrobianas como hacer más ágiles y rápidos los sistemas de diagnóstico, reducir el número de pastillas por envase (incluso se valora la dispensación individualizada) para no desperdiciar antibiótico y reforzar la prevención y el control de las infecciones en los centros hospitalarios, las explotaciones agrícolas y las instalaciones de la industria alimentaria. Sara María Soto, investigadora del ISGlobal, reclama en conversación con este diario «una legislación a nivel europeo para combatir la diseminación». La luz roja lleva años prendida y aunque se han definido caminos para frenar el paso a esta amenaza global, el trayecto que queda por recorrer es aún largo.

## «No podía creer lo que nos estaba pasando; durante 15 días pensé que lo perdía»

Alicia Martín tuvo a su hijo al borde de la muerte al no reaccionar a ningún antibiótico

ESTHER ARMORA BARCELONA

Cuando tenía 16 años sus padres le llevaron a hacerle una analítica porque había perdido el apetito y se encontraba mal. Los médicos apuntaron que su cuadro era fruto de un trastorno alimentario, pero la familia no acababa de verlo claro. Tras varias pruebas médicas y analíticas, Carlos Lara llegó el 30 de junio de 2021 al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona con un cuadro agudo. Sus riñones estaban casi paralizados –funcionaban al 13 por ciento–. Los especialistas del centro barcelonés determinaron que el problema era una obstrucción severa en la uretra.

#### Cuadro de fiebre alta

Tras pasar un verano entrando y saliendo del hospital, con tres intervenciones de por medio, el 23 de septiembre la familia decidió volver a llevar a Carlos al centro porque presentaba un cuadro de fiebre alta.

Alicia Martín, su madre, pensó que al llegar allí, los equipos de urgencias le examinarían, le darían un remedio para el cuadro febril y le enviarían a Alicia Martín, junto a su hijo Carlos

// INÉS BAUCELLS

casa, pero nada más lejos de la realidad: allí comenzó su auténtica pesadilla. «Nos dijeron que se tenía que quedar ingresado y aislado en urgencias. Estábamos desesperados. Pensábamos que le darían un antibiótico y regresaríamos a casa».

Aunque ha pasado ya un año desde aquello, la madre no puede olvidar aún las angustiosas horas que pasó en ese hospital en espera de un antibiótico que rescatara a su hijo de un destino fatal. «Estuvimos toda la noche en urgencias, lo mantuvieron aislado. Estábamos muy preocupados», relata la progenitora. Su angustia fue aumentando cuando vio que su hijo empeoraba día a día y seguía sin responder a ningún antibiótico. Estuvo quince días con mal pronóstico y la familia empezó a prepararse para lo peor. «Pensé que lo perdía», dice Alicia.

«Fue como una pesadilla no podía creer lo que nos estaba pasando. No funcionaba nada de lo que le daban. Piensas de todo. ¿Qué he hecho mal?», señala Alicia en declaraciones a ABC. No encuentra ninguna explicación a la resistencia que desarrolló su hijo. Asegura, en declaraciones a este medio, que nunca abusó de los antibióticos.

#### «Volvió a nacer»

Los médicos del Vall d'Hebron que le trataban decidieron, entonces, probar su última baza, un antibiótico de nueva generación y, «milagrosamente», funcionó. «Mi hijo volvió a nacer en ese momento», dice la madre. Está convencida de que la buena alimentación que siempre ha mantenido Carlos y su buena forma física le ayudaron a salir del bache. Finalmente, el 28 de octubre del año pasado le operaron de la uretra y se resolvió su problema.

Ahora, Carlos es un joven de 19 años que lleva una vida normal, con sus estudios de grado superior en Deportes, sus amigos y familia y que disfruta de su principal afición: el rugby. Como Carlos, hay otros muchos jóvenes a los que las resistencias antimicrobianas han colocado en situaciones límite.

Según datos recientes de EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) en España, en cepas de 'Klebsiella pneumoniae' (una bacteria que produce con frecuencia infecciones graves en los hospitales) presente en la sangre de pacientes infectados, la resistencia a unos antibióticos clásicamente muy eficaces frente a estas bacterias, las cefalosporinas de tercera generación, ha aumentado del 10% en 2010 al 27% en 2022. En esta misma bacteria la resistencia a antibióticos carbapenémicos, considerados antibióticos de última línea porque habitualmente se mantienen activos cuando hay resistencia frente al resto de antibióticos, también ha crecido del 2.8% en 2017 a casi el 11% en 2022.

54 SOCIEDAD

#### LABORATORIOS INNOAGRAL, S.L.U. (Sociedad Segregada) LABORATORIOS DE ANÁLISIS INNOAGRAL, S.L.U.

(Sociedad Beneficiaria de Nueva Constitución)

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decretoley 5/2023, de 28 de junio, (en adelante, "RDLME), se hace público que con fecha 17 de julio de 2024, el socio único de la entidad LABORATORIOS INNOAGRAL, S.L.U. (en adelante, "Sociedad Segregada") ejerciendo las funciones propias de Junta General conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital, decidió consignar en Acta la Segregación de la Sociedad Segregada LABORATORIOS INNOAGRAL, S.L.U. mediante el traspaso en bloque y por sucesión universal de la parte de su patrimonio conformada por la Rama de Actividad relativa a los servicios de control microbiológico y análisis agroalimentario; a la Sociedad Beneficiaria de Nueva Constitución e integramente participada LABORATORIOS DE ANALISIS INNOAGRAL, S.L.U., quien adquirirá todos los derechos y obligaciones afectos al patrimonio segregado; todo ello en los términos que obran en el Proyecto de Segregación, redactado, suscrito y aprobado por el órgano de administración de la Sociedad Segregada en fecha 14 de junio de 2024, sobre la base del Balance de Segregación cerrados dentro de los seis meses anteriores al Proyecto y a la adopción de la decisión,

Como consecuencia de la Segregación y conforme a lo dispuesto en el art. 61 RDLME, se adjudicarán a la Sociedad Segregada las participaciones sociales emitidas por la Sociedad Beneficiaria de Nueva Constitución en contravalor al patrimonio segregado adquirido.

En virtud de lo dispuesto en los artículo 9 y 71 RDLME, dado que la Segregación se ha adoptado por el socio único (en los términos equivalentes a una Junta Universal y por unanimidad), que las dos sociedades intervinientes en la Segregación son sociedades de responsabilidad limitada, y que la segregación se ha realizado en favor de una sociedad integramente participada; no ha resultado necesario publicar o depositar previamente el Proyecto de Segregación, ni el Informe de los Administradores sobre el Proyecto, ni el informe de expertos independientes.

No obstante, se hace constar: (i) que se ha emitido el Informe de Administradores en la sección destinada a los trabajadores, el cual ha sido remitido a los mismos en los términos y plazos establecidos en el art. 5 RDLME; y (ii) que el Proyecto de Segregación y el acuerdo contienen el detalle de los elementos de activo y pasivo que componen el patrimonio segregado a la Sociedad Beneficiaria de Nueva Constitución e integramente participada LABORATORIOS DE ANÁLISIS INNOAGRAL, S.L.U.

Como consecuencia de la Segregación, del traspaso de la Rama de Actividad, y de la coincidencia de denominación social, la Sociedad Segregada LABORATORIOS INNOAGRAL, S.L.U. modificará su denominación social por la de ABAGAR BUSINESS BROUP, S.L.U. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el RDLME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios,

hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios, acreedores y trabajadores de la Sociedad Segregada, de obtener el texto integro de los acuerdos adoptados, el Proyecto de Segregación, y el Balance de Segregación. De igual forma, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad al presente anuncio y no hubieren vencido aún, de instar el procedimiento previsto en el art. 13 RDLME en el plazo de un mes contado a partir de la publicación del último anuncio de Segregación; en caso de no haltarse conformes con las garantías ofrecidas.

Sevilla, 17 de julio de 2024 D. Juan Alberto Barrera Garcia, Administrador Único de la Segregada Laboratorios Innoagral, S.L.U.



#### **EL MINISTERIO DE CULTURA**

CONVOCA

Los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2024

Resolución de 20 de mayo de 2024 BOE 30 de mayo de 2024

> Premio "Velázquez" de las Artes Plásticas 2024

Orden CLT/744/2024 de 12 de julio de 2024 BOE 19 de julio de 2024

Tu portal inmobiliario



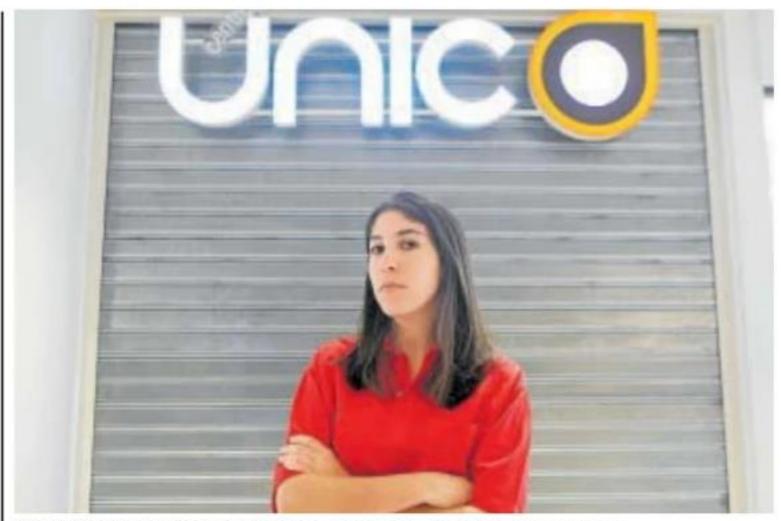

Virginia Vegas, afectada por el cierre de las clínicas // ISABEL PERMUY

## Miles de afectados tras el cierre sorpresa de una cadena de estética

 Las organizaciones de consumidores creen que será complicado recuperar el dinero

#### CLAUDIA VAQUERO MADRID

Cuando se topó con el cartel de 'Cerrado temporalmente, disculpen las molestias', Rocío Mediero comenzó a sospechar que algo no funcionaba con normalidad en el centro estético en el que
se iba a hacer la depilación láser y en el
que llevaba invertidos 1.200 euros. Ella
es una de las miles de personas que se
han visto damnificadas por el cierre repentino de la cadena española Centros
Único, que tiene 130 locales en todo el
país y se dedica a la estética. Principalmente, a la depilación.

Fue a finales de junio cuando la empresa cerró sus puertas sin avisar ni a sus propios empleados ni a los clientes que, en muchos de los casos, tenían bonos pagados a medio consumir. Este diario ha contactado con varios afectados que, como Rocío Mediero, han manifestado sus quejas en redes sociales como Telegram, Facebook o WhatsApp para denunciar a la franquicia y poder recuperar el dinero invertido en los tratamientos. Centros Único, por su parte, no da explicaciones: «Llamas a Único y no contestan, ni siquiera a los mensajes de Whatsapp o a los correos», lamenta Me-

«Llamas a Centro Único y no contestan, ni siquiera a los mensajes de Whatsapp o a los correos». Tampoco responden a ABC diero. Este periódico ha intentado también contactar con la empresa, pero sin éxito.

De la noche a la mañana, Virginia Vegas se encontró cerrado el local del centro comercial Arturo Soria Plaza, en Madrid. La joven relata que, en el último mes, mientras se hacía algún tratamiento, las trabajadoras le ofrecían diferentes presupuestos para que continuase comprando bonos que costaban entre 500 y 1.000 euros. Y ahora, dice, se ha quedado «con todos a medias». Desde finales de junio, las empleadas ya comenzaron a dejar caer que «los productos no llegaban» e intentaron cambiar las sesiones de estética que Vegas tenía contratadas por otros tratamientos como masajes o limpiezas faciales. A Paula, con la que también ha hablado ABC y que prefiere no dar su apellido, le sucedió lo mismo en otro centro madrileño, el de La Vaguada: tenía pendientes 15 sesiones y el pasado 13 de junio se enteró de que el establecimiento no abriría más sus puertas. «Me siento engañada. Lo peor es que mucha gente podría perder hasta 2.000 euros en tratamientos y no creo que se pueda recuperar el dinero».

#### Sin explicaciones

Muchos de los afectados se han juntado a través de un grupo de Telegram, en el que cuentan sus casos. María José, por ejemplo, tenía una sesión el 15 de julio y cuando llegó se encontró la verja echada. «Nadie me había avisado. He invertido 1.500 euros en tratamientos. El último pago fue en junio y nadie me informó de que no lo hiciera». Otro cliente de un centro de Valencia explica también que cuando se enteró del cierre habló con una trabajadora del centro, que le dijo que «la habían echado y que la empresa le debe dos meses de salario».

#### INSTITUTO DE LAS MUJERES

#### El PP obliga al Gobierno a esclarecer la gestión irregular de los puntos violeta

#### P. ROMERO MADRID

La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos regidos por el PSOE en los últimos dos años para la gestión de puntos violeta -espacios físicos ubicados en eventos festivos para denunciar, acompañar, atender o informar de posibles agresiones sexuales- y con estas adjudicaciones habría facturado un cuarto de millón de euros con las empresas vinculadas a su mujer, Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado la pasada legislatura. En la Comunidad Valenciana, antes de saltar a Madrid, desempeñó cargos institucionales y orgánicos en el PSPV-PSOE, antes de convertirse, en 2019, en asesora del Ministerio de Fomento que lideraba José Luis Ábalos. Un puesto en el que también coincidió con Koldo García.

El PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo, ya emplazó al PSOE a que «sus altos cargos dejen de lucrarse con el dinero de la violencia de género», lanza ahora una batería de preguntas escritas al Gobierno en la Cámara Alta para esclarecer la gestión irregular de los puntos violeta por parte de García, los negocios que comparte con su pareja, así como los vínculos de la directora del organismo con Ábalos y Koldo García.

En concreto, el PP ha formulado más de una treintena de preguntas parlamentarias a las que el Gobierno está obligado a dar respuesta en un plazo aproximado de un mes. Entre otras cuestiones, sobre las medidas que se van a tomar al respecto, si la ministra Redondo va a cesar a García, si se han usado fondos procedentes de Igualdad para financiar alguno de los mencionados puntos violeta y si, en caso afirmativo, el Ministerio va a exigir el reembolso de los mismos.

El PP pregunta asimismo por la formación académica de la directora del Instituto de la Mujer y sobre cómo es posible que el Ministerio permita que, en su Linkedin, figure el cargo como directora del organismo, para el cual pone de contacto la web de su empresa que, a su vez, traslada a sus clientes «con los que ha sido beneficiada en contratos». «¿Quién autoriza a publicitar a su mercantil?», se preguntan los populares.

Por último, exigen explicaciones al Ejecutivo respecto a la facturación de la empresa de García, la cual cerró el año 2022 con unos ingresos descomunales (129.000 euros) en comparación al capital inicial ingreso en febrero de ese mismo año, que fue de 3.000 euros.



ROGAD A DIOS EN CARIDAD por el alma del señor

#### DON FRANCISCO SEBASTIÁN ESCALANTE

esposo que fue de la señora

#### Doña María Luisa Valdés Yerga

Falleció en Sevilla el día 21 de julio de 2024, a los sesenta y un años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

D. E. P.

Su esposa; hija, Irene; hermano, Carlos; hermana política, sobrinos y demás familiares y amigos,

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan al responso córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy lunes, día 22, a las diez horas, en la capilla del tanatorio de la SE-30, de Sevilla, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe y despide en la citada capilla.

Velatorio: sala n.º 15 del tanatorio de la SE-30 (Grupo Mémora) de Sevilla (Tlf. 954915700).

(1



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

## DON MAURICIO GORDILLO CAÑAS

esposo que fue de la señora

#### Doña María del Carmen Alcalá Torres

FALLECIÓ EL DÍA 21 DE JULIO DE 2024, A LOS OCHENTA Y SIETE AÑOS DE EDAD, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD

R. I. P.

Su esposa; hijos, Carmen, Mauricio, Juan Carlos, Lali, Tere, Rocío y Manolo; hijos políticos, Juan Francisco Cáceres Corral, Teresa Martínez Campo, Pablo Rasero del Real, Joakim Hvitfeldt Wallenberg y Alexandra Borrallo Veiga; nietos, Juanito, Teresa, Ana, Pablo, Mauricio, Araceli, Inés, Lucas, Pepa, Victoria, Inés, Manuel y Sofía; nieta política, Ana Ruiz Soto; bisnieta, Anita y demás familiares y afectos.

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa córpore insepulto que por su eterno descanso tendrá lugar hoy lunes, día 22, a las diez y treinta horas, en la parroquia de San Carlos Borromeo, de Sevilla, y su posterior traslado al cementerio San Fernando de esta ciudad, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

El duelo recibe y despide en la citada parroquia.

(3)





TANATORIO CREMATORIO DE CAMAS

25 años de experiencia

Estamos cuando nos necesítas a tu lado. Te apoyamos para seguír adelante

- SALAS VELATORIO · CAPILLA · CREMATORIO
   CAFETERÍA · APARCAMIENTO GRATIS
- ATENDEMOS A TODAS LAS ASEGURADORAS

c/. Pastoreo s/n. | Polígono Parque Plata. SE-30, salida 20-B. Camas (Sevilla) | 955 11 06 70 | Servicio 24 horas |



## Atención humanizada y de calidad para mayores dependientes

- centros residenciales
- unidades de estancias diurnas
- actuación integral y personalizada
- actividades abiertas y participativas
- apoyo a familias cuidadoras
- formación, empleo y voluntariado



FUNDACIÓNGERÓN

www.geron.es

T. 954 54 07 64

## En-Nesyri se marcha al Fenerbahçe

- El delantero deja en la caja sevillista 24,5 millones de euros un año antes de la conclusión de su contrato
- El marroquí volará esta semana a Estambul para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato

CANDELA VÁZQUEZ SEVILLA

l idilio entre Youssef En-Nesyri y el Sevilla FC llega a su fin. El delantero marroquí ha dejado atrás su reticencias y ha aceptado la oferta del Fenerbahçe. Así, el atacante sevillista fichará por los próximos cuatro años con el club turco por una cifra cercana a los 25 millones de euros entre fijos y variables. La dirección deportiva sevillista tenía claro que el jugador que podía proporcionar más ingresos con su venta era En-Nesyri, su máximo goleador, al que sólo le quedaba un año más de contrato. De ahí la importancia de cerrar este mismo verano un buen traspaso, que proporcionara al Sevilla una inyección de ingresos más que necesaria para la planificación de este próximo curso.

Fuentes de la negociación confirmaron a ABC de Sevilla y Orgullodenervion.com que el delantero viajará este lunes a Estambul para pasar el reconocimiento médico y cerrar la operación. El Fenerbahçe no ha ocultado este verano su deseo de hacerse con los servicios del marroquí en ningún momento y han presentado diferentes ofertas por él. José Mourinho, flamante técnico de los otomanos, pidió expresamente el fichaje del sevillista y su club ha querido darle lo que necesite para intentar dar un paso más esta temporada, en la que juega la fase previa de la Champions League.

De esta forma, el Sevilla FC percibirá unos 22 millones de euros fijos, más tres millones en variables. La fórmula de pago ha sido otro punto a negociar en los últimos días, puesto que el club turco pretendía pagar de inicio 12 millones y el resto a plazos. No obstante, los sevillistas pidieron un pago inicial de 18 millones. El acuerdo entre ambas entidades se cerró este fin de semana, pero ha sido el jugador el que no estaba convencido. Y eso que el Fenerbahce va a pagarle un salario bastante superior del que percibe en el Sevilla, unos seis millones de euros netos por cada temporada.

Las dudas del delantero impacientaron al presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, el cual admitió en una comparecencia pública que en los últimos días se les estaba acabando la paciencia: «En cuanto al delantero, os lo estáis preguntando todos. Queríamos mucho a En-Nesyri. Todavía lo queremos, pero se nos está acabando la paciencia». De hecho, le dieron un plazo de 48 horas para decidirse, algo que ya ha hecho. Con el 'sí' del jugador, el Sevilla FC hace su venta estrella del verano y respira. La posibilidad de que En-Nesyri se negara a salir este mercado suponía que el jugador se marcharía gratis el año que viene y la renovación no estaba encima de la mesa.

Han sido unos días tensos entre el delantero y el club sevillista. Su ausencia en el entrenamiento del pasado viernes y su incorporación tardía al equipo esta pretemporada no auguraba nada bueno. No ha sido fácil convencer al marroquí, el cual está muy arraigado a Sevilla y le cuesta asumir los cambios. Ya en el pasado rechazó ofertas golosas tanto para él como para el Sevilla FC, pero ambas partes acordaron que este verano era el decisivo.

La venta de En-Nesyri cierra una etapa en el Sevilla FC, puesto que era el último gran nombre con el que el club nervionense podía hacer una buena caja. El marroquí siempre ha sido uno de los hombres pretendidos en cada ventana de mercado. Con la venta de Bono el año pasado, los sevillistas se permitieron el lujo de no vender a En-Nesyri a cualquier precio. Y menos mal que lo hicieron, puesto que los 16 goles del delantero en LaLiga (20 tantos entre todas las competiciones) han sido clave para la permanencia del equipo en Primera división. Su buena sintonía con Isaac Romero le ha permitido volar durante la segunda vuelta y alcanzar números de crack.

Y es que, a pesar de las críticas que ha recibido, el marroquí es uno de los grandes goleadores de la historia del



El acuerdo final se cerró en 22 millones de euros fijos más tres en variables; el Leganés se queda el 10 por ciento de la plusvalía

La venta de En-Nesyri era clave para que la dirección deportiva sevillista pueda continuar con los cambios en la primera plantilla

Sevilla. Un total de 73 goles en partidos oficiales en cuatro temporadas y media así lo avalan. Llegó procedente del Leganés en enero de 2020, Monchi lo trajo como refuerzo invernal abonando 20 millones de euros. De esta forma, el Sevilla sacaría una plusvalía total de cinco millones de euros por el jugador de 27 años. Eso sí, cabe recordar que el Leganés se llevará un 10 por ciento de esos cinco millones de plusvalía.

La venta de En-Nesyri era vital para los planes de la dirección deportiva. La entidad de Nervión tiene que afrontar una drástica reducción de presupuesto, además de adaptarse a un límite salarial casi cien millones inferior al del año pasado. Las salidas de Rafa Mir, Fede Gattoni, Thomas Delaney y la decisión de no renovar a Óliver Torres y Erik Lamela persiguen el objetivo de reducir el gasto en salarios.

La nueva política del consejo de administración es la de apostar por jugadores jóvenes revalorizables, de ahí la llegada de Chedira Ejuke, Peque o



Sambi Lokonga. No obstante, los sevillistas son conscientes de que debe haber un equilibrio dentro del vestuario y la marcha de Sergio Ramos y la retirada de Jesús Navas en diciembre dejaba al plantel huérfano de líderes. De ahí la llegada de Saúl Níguez, que además de inyectar cierta ilusión en el sevillismo, dotará al equipo de veteranía y carácter. Ahora, toca saber quién ocupará el lugar de En-Nesyri. Tras la salida de Mir y del marroquí, el Sevilla sólo cuenta con Isaac Romero en el ataque, aunque Peque pueda en un momento dado ocupar también esa posición. No obstante, Víctor Orta cuenta en la agenda con varios nombres y, ahora, con cierto efectivo para intentar suplir esta marcha de la mejor forma.

## Sebastián Cáceres da el sí al Sevilla

Antepone la vía sevillista a sus ofertas italianas, y espera ahora que el club nervionense afronte su traspaso

IGNACIO LIAÑO SEVILLA

Cobootión

Sebastián Enzo Cáceres ha entonado el sí quiero a Nervión. Ello no quiere decir que su llegada vaya a plasmarse a corto plazo, ni mucho menos, porque son muchos los condicionantes aún que a día de hoy dificultan el traspaso. Lo que está claro es que el central, uno de los más destacados de la pasada Copa América por ser uno de los grandes líderes de la Uruguay de Bielsa, está por la labor de vestir la elástica blanquirroja. Un movimiento que estaba supeditado a la operación de venta de En-Nesyri al Fenerbahçe, que desbloquea nuevos fichajes para el Sevilla de García Pimienta 2024-25. Y uno de ellos podría ser a sus 24 años el de Cáceres.

Defensa central uruguayo forma parte desde hace cuatro temporadas de la plantilla del América de México y eso le ha llevado a ser un internacional absoluto del combinado, al tiempo que se ha convertido en uno de los mejores defensores del recién finalizado torneo de la

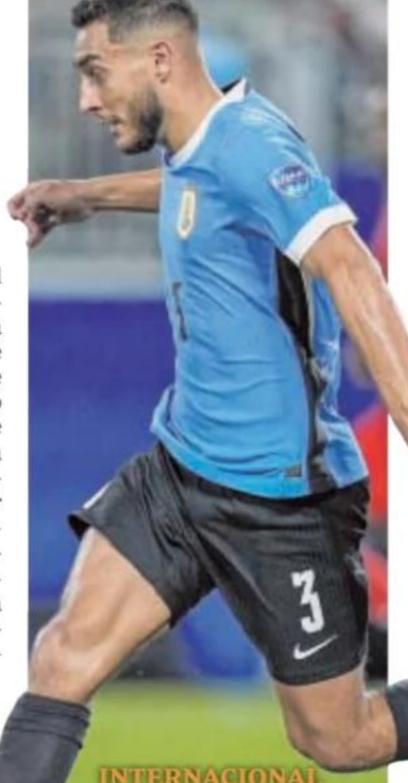

El uruguayo viene de ser

titular con la selección que

dirige Bielsa, a la que ha

llevado a una meritoria

tercera plaza en la Copa

América // REUTERS

la Argentina de Montiel y Acuña. Con contrato hasta 2027 tras su última renovación suscrita en marzo. Cáceres es tasado por el cuadro azteca en diez millones de dólares (unos 9.2 millones de euros), cantidad inasumible por el Sevilla en estos momentos. La posible rescisión de Marcao, uno de los grandes señalados por el club para hacer las maletas tras no haber sido convocado ni para los partidos de pretemporada, también podría colaborar liberando masa salarial que asumiría el recién llegado. Sin embargo, no parece por la labor de abandonar Nervión el central brasileño, continuamente relacionado con problemas físicos que le han impedido rendir con cierta normalidad.

Copa América que ha ganado otra vez

Diestro y de 1,80 metros, es Cáceres un zaguero que puede desarrollarse en los dos perfiles de la primera línea defensiva, tanto el izquierdo como el derecho, aunque pese a ser diestro tanto en el México como en la selección charrúa suele prodigarse más por el perfil zurdo. Se ha hecho un hueco el pretendido por el Sevilla, según adelantó el periodista uruguayo Buysan, en el esquema del conocido Bielsa, que ha llevado a Uruguay a conseguir la tercera plaza de la Copa América, en la que Cáceres ha compartido defensa con Giménez. Asistió en el partido por la tercera posición

a su compañero

Rodrigo Ben-

tancur para po-

ner el 0-1 mo-

mentáneo en

el marcador,

muchos minutos antes de que todo se decidiera en la
tanda de penaltis. Abrió en enero el Sevilla conversaciones con este futbolista que no deja de ser consciente de la
compleja situación económica que atraviesa el club, que viene durante meses
tratando de seducir al defensa de Montevideo en que podría ser un perfil de
sumo valor debido a su regularidad y
su currículum prácticamente vacío de
lesiones. Tiene además un acuerdo con
el América el futbolista por el que quedaría liberado si es un equipo de Europa el que lo acaba fichando.

El cuadro nervionense vive tiempos de regeneración que afectan no sólo a la masa salarial de su principal plantilla, sino también a otras áreas de la entidad, con lo cual Cáceres se mantiene a la espera de ver cómo el Sevilla encuentra la fórmula con la que hacer la inversión que exige un futbolista de su valor, a sabiendas de que sus últimas operaciones selladas no están siquiera llegando a la mitad de lo que ahora mismo pide el cuadro mexicano por él.

Ya desechó Cáceres por una cuestión competitiva, más que moral, ofertas procedentes de Arabia Saudí, muy superiores en el plano económico, y mantiene el vivo interés de dos clubes que militan en la Serie A pero sabe que el Sevilla tiene algo especial, e igual ocurre con la competición española. El Sevilla se mueve también con jugadores como Arouna Sangante o el Vanja Drkusic, con valores parecidos.

## **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 24 de julio

Carmona, Fuentes de Andalucía, La Campana (16570251): 07:30 a 15:00 cr a-4, cs el jardin, cs jesus, cs la atalaya, cs la campana, cs la molina, cs las viñas, cs s fausto, cs san antonio, fca.el jardin, pe viña de calore

Dos Hermanas (16582055): 12:00 a 14:00 c entrenucleos, pg poligono

Estepa (16504551, 16504591): 07:30 a 13:00 c/palma n°28

Morón de la Frontera (16602711): 08:00 a 12:00 ctra.moron-arahal, finca la california

Palomares del Río (16580887, 16607825, 16607827): 07:30 a 16:30 c genil, c guadalbullon, c guadalen, c guadalete, c guadalhorce, c guadalimar, c guadalmedina, c guadiaro, c joaquin rodrigo, c manuel de falla, guadalete, ur el caballo

Sevilla (16549935, 16561609, 16561625): 06:30 a 18:00 c aceituneras, c antillano campos, c antonio garcia corona, c jose cruz auñon, c pages del corro, c rafael salas gonzale, c san jacinto, jose cruz añon, jto.2, pza.monte pirulo (16586871, 16607877, 16607881): 06:30 a 15:00 av de felipe ii, c diego de la barrera, c porvenir, c/ porvenir blq.4-n.46 (16581497): 08:00 a 10:00 c quiros

Tocina (16555509): 08:30 a 11:00

Utrera (16584195): 08:30 a 13:30 c diamante, c felix rguez de fuent, c francisca gutierrez, c hernan cortes, c manuel sanchez, c margarita, c nuestra señora del carmen, c oriente, c pizarro, c zafiro

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TELÉFONO DE AVERÍAS: 900850840

## Diego Llorente Jugador del Real Betis

«Mi vocación siempre fue ser maestro, me gusta mucho enseñar»

El reciente fichaje bético habla de su experiencia personal, de su contacto con entrenadores de talla mundial y sus aspiraciones en el Betis

#### MATEO GONZÁLEZ SEVILLA

Aún siguen siendo pocos los futbolistas que entran en un vestuario profesional con una carrera universitaria. Resulta dificil compaginar las exigencias para los pujantes jugadores con el día a día de estudios. Los clubes se preocupan cada vez más de la educación de sus futuros representantes sobre el campo pero aún falta mucho por hacer. Uno de los que sí completó una formación académica acaba de aterrizar en Heliópolis y ya ha vivido su primera concentración de pretemporada. Estos días ya va a buscar vivienda en Sevilla después de varios años en Leeds y Roma. Vuelve a España Diego Javier Llorente Ríos (Madrid, 1993) y lo hace en un Betis con el que comparte los objetivos de crecimiento. Con 30 años llega para aprender de Pellegrini después de haber absorbido conceptos con Ancelotti, Del Bosque, Mourinho, Bielsa, Imanol o De Rossi, pero la vocación en su vida ha sido enseñar y a buen seguro que se dedicará a ello cuando dentro de unos años deje atrás una brillante carrera deportiva.

#### -¿De qué han hablado estos días en la concentración en Austria?

-El tema que más hemos tratado ha sido la Eurocopa. Nos hemos alegrado todos. No ha habido ninguna selección mejor que España en nivel de juego y resultados. La final la vimos todos juntos. Cenamos antes de lo normal y nos pusieron un proyector grande en el hotel. Estuvimos animando a distancia. Al final te da mucha alegría por ser España y por compañeros como Ayoze o también por otros con los que estuve en la Real Sociedad. Ha sido un gran premio para ellos.

#### −¿Y sobre el Betis?

-Ahora nos planteamos objetivos a corto plazo, encontrarnos cada día mejor e ir aprendiendo los nuevos las ideas que ya tiene el grupo. La-Liga es exigente y nosotros queremos hacer un buen papel en Europa. Queremos llegar a la primera jornada lo mejor posible.

### -¿Qué le convenció para llegar al

 Fue una mezcla de cosas. Volver a España tiraba mucho, no lo voy a negar. Hubo opciones fuera que también me llamaban la atención. El Betis mostró mucho cariño, me llamaron mucho y me hicieron ver que compartimos proyecto. El primer club con el que hablé, es lógico, fue la Roma pero en el fútbol pasan estas cosas. El Betis se presentó con convicción y decisión y así fue más sencillo. Yo terminé mi temporada en la Roma y estuve unos días desconectado. Mi agente me transmitió el interés del Betis entonces. No sé si antes me hicieron seguimiento o había algo. Un club como el Betis no viene todos los días a por ti. He tomado la mejor decisión posible a nivel personal y profesional.

#### -Usted ha compartido vestuario con Fornals, Isco, Juanmi, Marc Roca... ¿ellos ayudaron con buenas referencias del Betis?

–Y Willian José, que ya se marchó. Fue importante que todos con los que conversaba sobre el Betis me hablaban muy bien del club y del vestuario. Y que estamos en la dirección correcta para crecer. Y yo quiero ayudar en ese camino. Escuché muchas opiniones de excompañeros y amigos míos y eso ayuda. También que el director deportivo y otros te llamaran. Mucha gente me demostró el interés para que viniera. Al final ha sido una decisión





#### Collado, cedido de nuevo a Arabia Saudí

Álex Collado volverá a jugar cedido en Arabia Saudí. El mediapunta catalán es propiedad del Real Betis, con el que tiene contrato hasta 2029, y en Heliópolis han tenido claro en todo momento que su contratación como agente libre, pactada con el Barcelona, era para tratar de buscar rédito con su movimiento. El pasado curso ya destacó con su presencia en el Al-Okhdood y ahora lo hará en el Al-Kholood. El Betis no pagará nada de la ficha del futbolista y recibirá una pequeña cantidad en concepto de loan-fee por la operación.

de. A mí me ha pasado y me gustaría estar al otro lado y ver a los pequeños crecer.

-Se ve que lo lleva dentro.

 Si no hubiera sido futbolista sería maestro, seguramente. La mayoría de mis amigos son de la universidad. Es una profesión poco agradecida pero muy importante. Llama mucho y quien se dedica a ello es por vocación. Te gusta enseñar y ver cómo crecen y mejoran dentro del margen que pueden tener. Me gustaría poder dedicarme a ello. Nadie de mi familia ha trabajado a nivel docente pero desde que era niño siempre me gustó tratar con mis primos pequeños. Mi familia siempre me ha comentado que se me daría bien, que tengo esa paciencia que hace falta para ese mundo. Creo que tengo esas aptitudes y se me podría dar bien. Tengo ahora una niña de cinco años y poco a poco le vamos inculcando los valores que consideramos importantes. Le vas enseñando y ves que cada día va mejorando y también me sirve como práctica.

 Cuentan que usted de joven era bastante supersticioso.

—Intento depender cada vez menos de la suerte. Cuando eres más joven te dejas llevar más por las manías. El bagaje te enseña que hay que dar todo lo posible. Hay gente que se ata antes una bota que otra o que entra en el campo con un pie concreto. Yo los respeto. Yo tenía algunas cosas así pero se me olvidaban y el partido salía bien, así que te das cuenta de que el resultado no depende de eso sino de cómo estás. No es una cuestión de suerte sino de trabajo.

—Y le gustan mucho las series y las películas. —Sí que soy cinéfilo. Y también me gustan las series, la última que he visto ha sido The Boys, en Amazon. Un poco gore en algunas cosas pero está bien. De todas formas mi prioridad ahora es instalarme en Sevilla. En los vuelos y en los trayectos sí me gusta ver cosas. Ahora en pretemporada es mejor descansar. En Sevilla iré al cine. Ahora mucha gente ya no lo hace pero a mí me gusta. —Volviendo al fútbol, tras Marc Roca y usted el Betis también ha sondado el fichaje de Junior desde el Leeds, ¿qué le parece?

—Me apenó que no ascendieran porque estuvieron muy cerca de volver a la Premier. Más allá de eso sólo puedo tener buenas palabras de él. Todos lo conocemos y sabemos de lo que es capaz Junior. Salir fuera le ha hecho mejorar, te hace más fuerte.

–Marc Roca, Ayoze, Bellerín, Adrián, usted... ¿Qué les ha dejado su paso por Inglaterra?

—La experiencia en la Premier claro que te enriquece. Te hace mejorar día a día. Es otro tipo de entrenamientos. Físicamente tienes que lidiar con jugadores más fuertes y veloces pero te adaptas. En todos los partidos debes tener un nivel de alerta muy alto. Aprendes mucho de estas ligas, como me ha pasado también en Italia. Yo he evolucionado. Ahora me tengo que volver a adaptar a la liga española porque me he llevado cuatro años fuera pero con la experiencia siento que he mejorado.

—En estos primeros días de entrenamientos en el Betis, ¿qué compañero le ha sorprendido más?

—Fornals, con quien coincidí en el Málaga. Ya entonces iba bien pero es un ejemplo de jugador al que la Premier le ha sentado muy bien. Ha crecido en muchos ámbitos: físicamente, piensa rápido, es habilidoso y ha dado un paso adelante con el gol. También me sorprenden desde cerca compañeros como Borja, Bellerín, Aitor... Hay un ritmo muy alto en este equipo.

—Dos clásicas para finalizar. Diga un sueño con el Betis.

—Que tengamos un año muy bonito en Europa. Hay compañeros que han ganado un título con la camiseta del Betis y conseguirlo sería muy especial. Queremos estar arriba y pelear en Europa. Que el Betis siga en Europa un año más y que aspiremos a grandes objetivos en la Conference y la Copa. Pelearemos por ello. Con la afición no tengo dudas de que va a estar con nosotros en todo momento.

—¿Qué le parce la afición bética? —El Villamarín lo he sufrido como rival y cuando saltas al campo te das cuenta de lo que es esta afición. En España no se ven muchos campos tan míticos de Primera como el Villamarín y ahora lo tengo de mi lado como jugador y eso es muy importante.

## Las 25 grandes opciones de medalla

España acude a París con 382 deportistas y un gran reto: superar los 22 metales de Barcelona 92. Los buenos resultados del ciclo olímpico invitan al optimismo

JAVIER ASPRÓN

MADRID

España acude a los Juegos de París con una expedición de 382 deportistas, la segunda más amplia de siempre, y un gran objetivo: mejorar las 22 medallas de Barcelona 92, el mejor resultado de la historia hasta ahora. Desde aquellos Juegos en casa las cuentas se han estabilizado en el entorno de las 20 medallas, salvo en Sídney 2000 que se cayó a 11. Hubo 17 en Atlanta 96, 20 en Atenas 2004, 19 en Pekín 2008, 20 en Londres 2012 y de nuevo 17 tanto en Río 2016 como en Tokio 2020.

En ninguna de esas ocasiones Alejandro Blanco se había atrevido a realizar un pronóstico previo sobre el número de metales de los deportistas españoles, pero eso ha cambiado esta vez. El presidente del Comité Olímpico Español está convencido de que París será el lugar en el que se derribe ese techo, tal y como aseguró en una entrevista a este periódico. Lo dice convencido al observar el buen momento de los deportistas españoles y a los

LUNES, 22 DE JULIO DE 2024 ABC

ATLETISMO

JORDAN DÍAZ (triple salto)



Llega con la mejor marca del año (18,18), tercer mejor registro de todos los tiempos. 9 DE AGOSTO

ÁLVARO MARTÍN (20 km. marcha)



Campeón mundial en 2023 y referente en la distancia. Ojo también a Paul McGrath. 1 DE AGOSTO

MARÍA PÉREZ (20 km. marcha)



También
campeona
mundial en
Budapest
2023 por
partida
doble y rival
a batir.
1 DE AGOSTO

Relevo mixto marcha

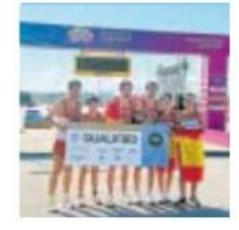

JUDO

España
participa
con tres
equipos,
cualquiera
con nivel
para subir al
podio.
7 DE AGOSTO

FRAN GARRIGÓS (-60kg)

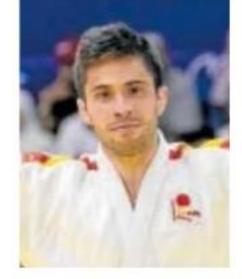

Campeón
del mundo
en Doha
2023 y
campeón de
Europa en
2024. París
será su
tercera cita
olímpica.
27 DE JULIO

#### **PIRAGÜISMO**

#### COOPER/DEL RÍO (K2 500)

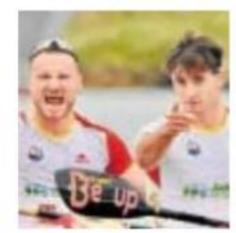

Juntos fueron bronce en la Copa del Mundo de Szeged el pasado mes de mayo. 9 DE AGOSTO

ANTÍA JÁCOME (C1 200)



Quinta en Tokio, opta a dos medallas en París. Sola y con María Corbera en C2 500.

MAIALEN CHOURRAUT (K1)

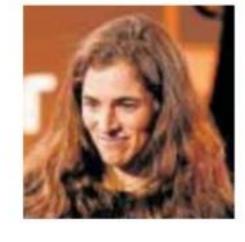

Triple
medallista
olímpica.
Fue segunda
en la Copa
del Mundo
de Varsovia,
en junio.
28 DE JULIO

TENIS
ALCARAZ/NADAL



La pareja
que todos
quieren ver.
El mejor del
mundo en la
actualidad y
la leyenda
del tenis.
28 DE JULIO

TIRO FÁTIMA GÁLVEZ



Campeona de Europa este año, opta a repetir el oro conquistado en Tokio 2020 31 DE JULIO

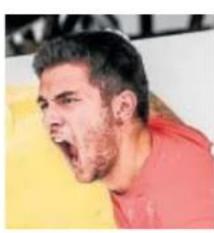

momentos de dudas, ha recuperado el nivel que le dio el primer oro en escalada. 9 DE AGOSTO

PELETERO-FFEE LIST

Ana Peleteiro

Triple salto

Sin Yulimar en la competición, la gallega opta a todo. Quiere superar los 15 metros para asegurar medalla. 3 DE AGOSTO



resultados cosechados durante este atípico ciclo olímpico de solo tres años. No da una cifra concreta, pero mirando las listas de participantes no es difícil encontrar a los 25 principales candidatos. Y aún se quedan fuera bastantes más.

Comenzando por los equipos, España llega a París con once selecciones clasificadas. Hay opciones muy claras de lograr un doblete en fútbol y en waterpolo, donde tanto los equipos masculinos como femeninos han copado las posiciones de podio en Mundiales y Europeos en los dos últimos años. Baloncesto y balonmano, también con las dos selecciones clasificadas, entran por derecho propio en las quinielas.

También el atletismo español llega de dulce, con los grandes dominadores del año en el triple salto (Ana Peleteiro y Jordan Díaz) y una delegación con opciones muy serias en las dos pruebas de 20 kilómetros y en el novedoso relevo mixto. El otro deporte rey de los Juegos, la natación, contará con la gran baza de Hugo González, doble medallista mundial en 2024.

Luego están los clásicos. Cómo dudar de Carlos Alcaraz o Rafa Nadal, pareja estelar de dobles en el tenis. O de Carolina Marín, de vuelta a unos Juegos de nuevo a su mejor nivel. O de FáPiragüismo y vela, los dos deportes más laureados, vuelven a encontrarse entre los que más opciones de éxito tienen en París

tima Gálvez, oro en Tokio y flamante campeona de Europa esta temporada...

Invitan al optimismo los últimos resultados de las grandes sorpresas de los anteriores Juegos. Alberto Ginés demostró en las Qualyfing Series de Shanghái y Budapest que está al nivel que le dio el primer oro de la historia en escalada. Y Adriana Cerezo,

bronce mundial en 2023 y oro continental en 2024, no piensa en otra cosa que en mejorar la plata lograda en la capital nipona.

Y aún faltan por analizar el piragüismo y la vela, los dos deportes que más medallas han dado a España a lo largo de la historia, de nuevo con varios candidatos a seguir ampliando ese palmarés. Entre los primeros destaca el K4 500 masculino o el C2 500 femenino en sprint y el K1 de Maialen Chourraut en slalom. Mientras, en el campo de regatas de Marsella competirán un total de diez embarcaciones en otras tantas clases, todas con posibilidades de rondar los primeros puestos.



#### **FÚTBOL**

#### SELECCIÓN MASCULINA

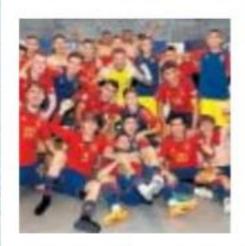

Plata en Tokio. Los títulos de la Euro y la Nations League refuerzan a la sub-23. 24 DE JULIO

#### SELECCIÓN FEMENINA

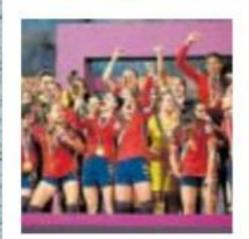

Campeonas
del mundo
en 2023 y de
la Nations
este mismo
año. Quieren el oro en
su debut.
25 DE JULIO

VELA BOTÍN/TRITTEL

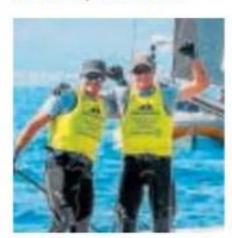

Plata en el Mundial de 2022 y bronce en los Mundiales de 2023 y 2024 en la clase 49er. 28 DE JULIO

XAMMAR/BRUGMAN



Oro en el Mundial y el Europeo de este año y primeros del ranking en la clase 470 mixta. 28 DE JULIO

NATACIÓN HUGO GONZÁLEZ



Oro y plata en los 100 y 200 espalda del pasado Mundial de Doha. Gran baza de la natación. 28 DE JULIO



#### BÁDMINTON CAROLINA MARÍN



Ilusiones renovadas para la onubense. Llega como la cuarta mejor del mundo. 27 DE JULIO



## Waterpolo femenino

Plata en Tokio.
Medallistas en los
dos últimos mundiales y en los últimos
cuatro campeonatos
de Europa. Al igual
que los chicos,
siempre están en la
pomada y no se
conforman con el
segundo puesto.
27 DE JULIO

## TAEKWONDO ADRIANA CEREZO



Bronce mundial en 2023 y oro continental en 2024, la madrileña solo aspira al oro. 7 DE AGOSTO

ADRIÁN VICENTE

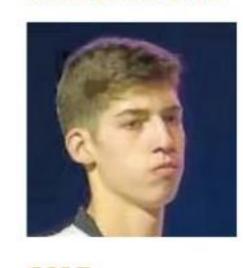

Fue bronce mundial en 2023 y oro en los Juegos Europeos. En Tokio ya rozó metal. 7 DE AGOSTO

GOLF JON RAHM



El ganador del Masters de Augusta 2023 está en el grupo de favoritos para el oro olímpico. 1 DE AGOSTO

Carlos Alcaraz

Tenis

Campeón arrollador en Roland Garros y Wimbledon, llega a los Juegos en la mejor forma posible. 27 DE JULIO



Plata en Tokio. Oro en el Mundial 2022 y bronce en Szeged 2024. 8 DE AGOSTO

#### WATERPOLO SELECCIÓN MASCULINA

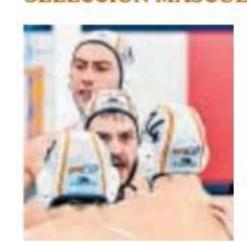

Oro europeo
y bronce
mundial en
2024 para
un equipo
siempre en
los puestos
de honor.
28 DE JULIO

# Los Juegos más arriesgados de la historia

La seguridad es la mayor preocupación de una cita ambiciosa, con varios escenarios urbanos y una ceremonia inaugural que se extenderá alrededor del río Sena durante seis kilómetros

#### PÍO GARCÍA

si todo sale bien, el día 26 julio, a las siete y media de la tarde, París, la ciudad del amor cinematográfico y de los edificios imperiales, se ofrecerá a los espectadores del mundo entero en toda su icónica belleza. Sobre las aguas del Sena, por fin limpias, navegarán 94 barquitos con las 206 delegaciones nacionales representadas en los Juegos Olímpicos. Los deportistas saludarán al público concentrado en la ribera y se pondrán morados de hacerse selfis mientras pasan bajo el Pont Neuf, avistan Notre Dame o contemplan la imponente mole del Museo del Louvre. Las cámaras no perderán ripio de un desfile insólito, que se prolongará durante seis kilómetros y acabará, con música y flamear de banderolas, en la plaza del Trocadero, ante la majestuosa silueta metálica de la Torre Eiffel.

Sobre el papel, no se puede imaginar una ceremonia de apertura mejor para los Juegos de la XXXIII Olimpiada. Sin embargo, en un escenario políticamente inestable, con el mundo ardiendo en varias guerras simultáneas y la amenaza ubicua del terrorismo, el desafío para la seguridad resulta formidable. Las autoridades francesas aseguran estar tranquilas, pero han ido rebajando sus pretensiones para no llevarse sustos. Del millón de espectadores inicialmente previsto se bajó luego a 600.000 y más tarde a 325.000. Todos ellos deberán pasar controles exhaustivos antes de ocupar un lugar a orillas del Sena. Quienes vivan en esa zona deberán utilizar un código QR para poder acceder a sus propiedades. Ningún avión podrá despegar o aterrizar en 150 kilómetros a la redonda desde las siete de la tarde hasta la medianoche y un dispositivo policial especial evitará el vuelo de drones no autorizados. Habrá francotiradores apostados en las azoteas y 35 barcos de seguridad navegarán junto a los atletas. El número de agentes de Policía desplegados ese día en París alcanzarán los 45.000, con más de cien buzos y artificieros. Durante los Juegos, esa cifra oscilará entre los 30.000 y los 35.000, a los que se añadirán 18.000 militares. Más de 20.000 agentes de seguridad privada controlarán el acceso a las sedes.

«Es un desafío, desde luego, pero Francia ha demostrado que sabe hacer estas cosas», aseguró enfáticamente el prefecto de la Policía de París, Laurent Nuñez-Belda, de origen andaluz, en una entrevista concedida a France Info. Los aficionados que asistieron en mayo de 2022 a la final de la Liga de Campeones en la capital gala tal vez tengan otra opinión. Aquel partido, que enfrentó al Real Madrid y al Liverpool, se celebró en el Stade de France, en el barrio de Saint-Denis, y las fuerzas de seguridad no dieron abasto para controlar a centenares de rateros que asaltaron a los seguidores de ambos equipos. Las agresiones y los robos fueron numerosos. «Hemos llegado a pasar mucho miedo», denunció en un pos de X (anterior Twitter) Lorenzo Sanz, hijo del expresidente blanco. «Lamentable ver cómo bandas de delincuentes pegaban y robaban a los allí presentes», se espantó el tenista Feliciano López. Los antidisturbios hicieron cargas y lanzaron botes de gas pimienta, pero sólo consiguieron empeorar la situación. Días después, en el Senado, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, lamentó los incidentes y los consideró «una herida para el orgullo nacional francés», pero echó balones fuera y culpó a una huelga de transportes y a la venta de entradas falsas.

El ministro del Interior sigue siendo el mismo, aunque ahora en funciones. También continúa en su puesto la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra. Ellos han sido los máximos responsables de París 2024 junto con la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo, y el presidente del comité organizador, el expalista olímpico Tony Estanguet. La decisión de Emmanuel Macron de convocar elecciones legislativas ha originado un terremoto político en el peor momento posible. En principio, aunque Macron ha aceptado ya la dimisión de



## Con el apoyo de 313 policías y guardias civiles españoles

Para reforzar la seguridad durante los Juegos, llegarán a Paris 1.800 policías de 43 países diferentes. España aportará el mayor contingente: 171 agentes de la Policía Nacional y 142 guardias civiles se desplegarán por la ciudad para colaborar durante la cita olímpica. Entre ellos hay miembros de la unidad antidrones, guías caninos especialistas en explosivos y agentes de la unidad de caballería. También acudirán miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. Cinco mandos de la Policía y seis del instituto armado se integrarán en la Oficina de Coordinación para la Seguridad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, creada por las autoridades franceses para facilitar la integración de los refuerzos internacionales.

todo el Gobierno presidido por Gabriel Attal, tanto Darmanin como Oudéa-Castéra seguirán gestionando sus carteras durante los Juegos Olímpicos. Teniendo en cuenta los antecedentes, su continuidad resulta tranquilizadora sólo a medias.

#### La amenaza del terrorismo

El ministro del Interior ha asegurado que ninguna amenaza específica pende sobre la cita olímpica, pero el principal temor de las fuerzas policiales es que algún lobo solitario, amparado por el Estado Islámico o por alguna otra facción terrorista, se proponga atentar en algún momento. El pasado 22 de mayo, un joven de origen checheno y nacionalidad rusa fue detenido en Saint Etienne. Se trata de un hombre de 18 años que llegó a Francia en 2023 y no estaba fichado. Según Darmanin, se proponía atacar «con medios artesanales», quizá con un cuchillo, a varios espectadores durante la celebración del torneo olímpico de fútbol en el estadio Geoffroy-Guichard. Los servicios secretos franceses aseguran haber evitado 50 atentados de este tipo desde 2017.

Un organismo creado en 2022, el Comité de Inteligencia Olímpica, se



La Policía francesa empieza a patrullar las calles de París // AFP

ocupa de rastrear los riesgos y de anticipar las posibles respuestas. Según desveló el diario 'L'Equipe', las amenazas se han clasificado en varias categorías: terrorismo, ciberdelincuencia, agresiones y robos, actos de sabotaje y riesgos sanitarios. El diario deportivo francés cita a una fuente «cercana al aparato del Estado» que reconoce que estos van a ser «los Juegos más arriesgados de la historia». El peligro en Tokio era insidioso y tenía tamaño microscópico, pero en París hay en juego munición de alto calibre. Las guerras de Ucrania y Gaza, la afición del Kremlin por enredar en los ordenadores y el incesante temor a un atentado islamista suponen un continuo quebradero de cabeza para las fuerzas policiales, a las que tampoco ayuda la propia organización de los Juegos, con varias pruebas que escapan del recinto cerrado y controlable de los estadios para ocupar el centro de la ciudad: el skate y el breaking en la plaza de la Concordia, la natación en aguas abiertas en el puente Alejandro III, el tiro con arco en los Inválidos, el voley playa en el Campo de Marte...

Por el momento, la Policía francesa está realizando un cribado minucioso a deportistas, técnicos, periodistas, voluntarios y agentes de seguridad privada. En un pos publicado en X el pasado 13 de julio, el ministro Darmanin indicó que ya se habían realizado 770.000 «investigaciones administrativas» y que se habían rechazado a 3.700 personas, de las que 130 estaban fichadas «por suponer una amenaza del Estado» y varias decenas aparecían vinculadas a movimientos islamistas, de extrema derecha o de extrema izquierda.

El reloj corre y París lo tiene ya todo dispuesto. El baño de Anne Hidalgo en el Sena, que evocó la imagen de Fraga en Palomares, quiso enviar al mundo -sobre todo a los parisinos- un mensaje de tranquilidad, triunfo y alegría. Darmanin se enorgullece de haber organizado una ceremonia de apertura «como no se ha visto jamás». Aunque Macron ha reconocido que los hay, nadie se plantea a estas horas el recurso a un plan B o a un plan C por si las cosas se tuercen. Los Juegos Olímpicos aspiran a convertirse en el ejemplo definitivo de la 'grandeur' francesa. El desafío es mayúsculo. Las amenazas también lo son.

#### GRAN PREMIO DE HUNGRÍA

## McLaren tiene mucho coche y poca cabeza

Primera victoria de Piastri, al que Norris dejó pasar por orden de su escudería

#### ÁNGEL LUIS MENÉNDEZ

¿Recuerdan la guerra civil de 2007 en McLaren entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton? Pues ayer la escudería inglesa estuvo a punto de reeditarla. Norris y Piastri, en ese orden, partían desde la primera línea. Verstappen, tercero, acorraló a Lando en la curva inicial, y Piastri aprovechó para tomar el mando de la carrera.

El australiano manejó con soltura y acierto el liderato y se afianzó en cabeza. Por detrás, su compañero Lando tampoco pasaba apuros. El doblete de McLaren estaba asegurado hasta que a algún ingenioso estratega se le ocurrió invertir el orden de los bólidos naranjas. Ese absurdo juego de las paradas acabó con Norris delante y Piastri segundo.

La radio de McLaren dio un patético espectáculo de ruegos y amenazas dirigidas a Norris para que levantara el pie y dejara ganar a Oscar. A Lando le costó entrar en razón. Se ve con opciones de disputarle el título a Verstappen y quería sumar todos los puntos posibles. Finalmente, echó el freno y se dejó rebasar.

Por detrás, Verstappen fue de bronca en bronca y acabó quinto, justo por delante de Carlos Sainz. El madrileño hizo una mala salida. Luego, no tuvo mal ritmo de carrera, pero tampoco se le vio nunca en condiciones reales de pelear con Hamilton y Verstappen por el tercer lugar del podio.

Fernando Alonso acabó undécimo tras otra penosa tarde de Aston Martin. Le arruinaron la carrera -él mismo se lo dijo a sus ingenieros- con una estrategia nefasta y, como colofón de la misma, al final tuvo que de-

#### FI GRAN PREMIO DE HUNGRÍA

| 1  | O. Piastri    | AUS | McLaren      | 1:38:01.989 |
|----|---------------|-----|--------------|-------------|
| 2  | L. Norris     | GBR | McLaren      | a 2.1 seg   |
| 3  | L. Hamilton   | GBR | Mercedes     | a 14.9 seg  |
| 4  | C. Leclerc    | MON | Ferrari      | a 19.7 seg  |
| 5  | M. Verstappen | HOL | Red Bull     | a 21.3 seg  |
| 6  | C. Sainz      | ESP | Ferrari      | a 23.1 seg  |
| 7  | S. Perez      | MEX | Red Bull     | a 39.8 seg  |
| 8  | G. Russell    | GBR | Mercedes     | a 42.4 seg  |
| 9  | Y. Tsunoda    | JAP | RB           | a 77.3 seg  |
| 10 | L. Stroll     | CAN | Aston Martin | a 78.0 seg  |
| 11 | F. Alonso     | ESP | Aston Martin | a 82.5 seg  |
| 12 | D. Ricciardo  | AUS | RB           | a 1 vuelta  |
| 13 | N. Hülkenberg | ALE | Haas         | a 1 vuelta  |
| 14 | A. Albon      | TAI | Williams     | a 1 vuelta  |
| 15 | K. Magnussen  | DIN | Haas         | a 1 vuelta  |
| 16 | V. Bottas     | FIN | Stake        | a 1 vuelta  |
| 17 | L. Sargeant   | USA | Williams     | a 1 vuelta  |
| 18 | E. Ocon       | FRA | Alpine       | a 1 vuelta  |
| 19 | G. Zhou       | CHI | Stake        | a 1 vuelta  |
| 20 | P. Gasly      | FRA | Alpine       | abandono    |
|    |               |     |              |             |

#### MUNDIAL DE PILOTOS

| 1  | M. Verstappen | HOL | Red Bull     | 265 |
|----|---------------|-----|--------------|-----|
| 2  | L. Norris     | GBR | McLaren      | 189 |
| 3  | C. Leclerc    | MON | Ferrari      | 162 |
| 4  | C. Sainz      | ESP | Ferrari      | 154 |
| 5  | O. Piastri    | AUS | McLaren      | 149 |
| 6  | L. Hamilton   | GBR | Mercedes     | 125 |
| 8  | S. Perez      | MEX | Red Bull     | 124 |
| 7  | G. Russell    | GBR | Mercedes     | 116 |
| 9  | F. Alonso     | ESP | Aston Martin | 45  |
| 10 | L_Stroll      | CAN | Aston Martin | 24  |
| 11 | N. Hülkenberg | ALE | Haas         | 22  |
| 12 | Y. Tsunoda    | JAP | RB           | 22  |
| 14 | D. Ricciardo  | AUS | RB           | 11  |
| 13 | O. Bearman    | GBR | Ferrari      | 6   |
| 15 | P. Gasly      | FRA | Alpine       | 6   |
| 16 | K. Magnussen  | DIN | Haas         | 5   |
| 17 | A. Albon      | TAI | Williams     | 4   |
| 18 | E. Ocon       | FRA | Alpine       | 3   |
| 19 | G. Zhou       | CHI | Stake        | 0   |
| 20 | L. Sargeant   | USA | Williams     | 0   |
| 21 | V. Bottas     | FIN | Stake        | 0   |

#### MUNDIAL DE MARCAS

| 1. | Red Bull     | 389 | 6.  | RB       | 33 |
|----|--------------|-----|-----|----------|----|
| 2. | McLaren      | 338 | 7.  | Haas     | 27 |
| 3. | Ferrari      | 322 | 8.  | Alpine   | 9  |
| 4. | Mercedes     | 241 | 9.  | Williams | 4  |
| 5. | Aston Martin | 69  | 10. | Stake    | 0  |

jar pasar a su compañero Lance Stroll. Era la última vuelta y los neumáticos del asturiano no daban más de sí. Delante iba Tsunoda, al que quería dar caza, y detrás circulaba Stroll, con gomas en mucho mejor estado. Alonso cedió el paso al canadiense, pero este no pudo adelantar al japonés. El coche verde da para lo que da. Que sigue siendo casi nada.



Piastri cruza vencedor la meta del GP de Hungría // EFE

## Nadal, sin título pero con confianza

Cede ante el cansancio y ante Borges en la primera final que disputa después de dos años, pero gana respuestas, horas de vuelo y automatismos para París 2024

NUNO BORGES 6 6 RAFAEL NADAL 3 2

#### LAURA MARTA

«No ha sido mi mejor día», resumía Rafael Nadal en el discurso de finalista, trofeo de subcampeón en la mano. Había alcanzado el último día del ATP 250 de Bastad y su final número 131, un dato remarcado en rojo porque hacía 777 días que el balear no peleaba por ningún trofeo. El último, Roland Garros 2022. Así que hubo emoción en el momento, pero poca gasolina en el cuerpo. Algo en lo que se impulsó Nuno Borges, 27 años y 51 del mundo, para desarrollar un tenis

AUREN HOLDING SP, S.L.P. Sociedad absorbente de la Fusión y segregada

## FINANCIERA, S.L.P Sociedad absorbida

AUREN LEGAL SP, S.L.P. Sociedad Beneficiaria de la Segregación

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, se hace público que con fecha 15 de julio de 2024, las Juntas generales extraordinarias de socios de CARRAU CORPORACION JURIDICA Y FINANCIERA, S.L.P., (absorbida) y AUREN HOLDING SP, S.L.P., (absorbente), han acordado aprobar la fusión de las Sociedad absorbida mediante extinción y disolución sin liquidación de la misma, y transmisión en bloque, y a título universal de su patrimonio a la sociedad absorbente.

Asimismo, con carácter sucesivo y simultáneo a la fusión, se hace público que con la misma fecha de 15 de julio de 2024, y condicionada a la previa inscripción de la fusión, la Junta General de la entidad AUREN HOLDING SP, S.L.P., ha aprobado la segregación de la citada Sociedad mediante el traspaso por sucesión universal, y en bloque, de una rama de actividad en el área de "Servicios de asesoramiento en los ámbitos jurídico, laboral, económico y financiero, incluida la abogacía", que constituye unidad económica autónoma e independiente, a favor de la sociedad beneficiaria preexistente denominada: "AUREN LEGAL SP, S.L.P.", que, a su vez, y con la misma fecha, ha adoptado el correspondiente acuerdo de ampliación de capital a fin de incorporar la rama de actividad objeto de segregación, y sin que tal operación de segregación implique la disolución de la Sociedad segregada.

Y todo ello conforme a los términos y condiciones de los proyectos de fusión y segregación suscritos por los órganos de administración de las Sociedades intervinientes, con fecha 28 de febrero de 2024, habiendo quedado ambos, así como los documentos referidos en el artículo 7 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, debidamente depositados en la web corporativa de las entidades AUREN HOLDING SP, S.L.P. y AUREN LEGAL SP, S.L.P., http://intranet.auren.es, y de forma voluntaria en el Registro Mercantil de Madrid, y en relación a CARRAU COR-PORACION JURIDICA Y FINANCIERA, S.L.P, en el Registro Mercantil de Valencia.

Al ser todas las sociedades participantes de la Fusión y Segregación Sociedades de Responsabilidad Limitada no ha sido necesario la intervención de expertos independientes, de conformidad con los artículos 41 y 68 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las Sociedades participantes de la Fusión y de las Sociedades participantes en la Segregación simultánea y sucesiva, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión y Segregación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio.

Se hace constar que las sociedades: (i) absorbente y segregada AUREN HOLDING SP, S.L.P., y (ii) la entidad beneficiaria de la segregación AUREN LEGAL SP, S.L.P., con fecha 17 de abril de 2024, han puesto a disposición de sus socios, y de los trabajadores, mediante inserción en la web corporativa http://intranet.auren.es/, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos los documentos del artículo 46 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio.

En relación a la sociedad absorbida en la Fusión, CARRAU COR-PORACION JURIDICA Y FINANCIERA, S.L.P., al celebrar su Junta con carácter de universal y sin convocatoria previa, aprobar unánimemente el acuerdo de fusión, y carecer de web corporativa, por la presente hace constar el derecho que corresponde a los socios y trabajadores a examinar en el domicilio social copia integra de los documentos a que hace referencia el artículo 46 del Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio, referidos a la Fusión, así como de obtener la entrega o el envío gratuitos de los mismos por medio electrónicos de un ejemplar de cada uno de ellos.

En Madrid, a 15 de julio de 2024. D. Fernando Montalbán Maseda en calidad de Apoderado de las entidades AUREN HOLDING SP, S.L.P y AUREN LEGAL SP, S.L.P.

D. Rafael Vicente Rel Pla, en calidad de Administrador Único de CARRAU CORPORACION JURIDICA Y FINANCIERA, S.L.P.

más agresivo y fresco de todo y levantar así su primer título ATP, en su primera final. «Sé que todos queríamos que ganara Rafa. Una parte de mí también lo quería. Eres una gran inspiración para todos», le regaló el portugués. Es el quinto jugador que ha ganado a Nadal en una final sobre tierra batida, después de Roger Federer (Hamburgo 2007 y Madrid 2009), Novak Djokovic (Roma 2014, Montecarlo 2013, Roma 2011 y Madrid 2011), Andy Murray (Madrid 2015) y Horacio Zeballos (Viña del Mar 2013).

Eran los dos extremos en cuanto a palmarés: 92 títulos por ninguno; 131 finales por una, 72 en tierra batida por una, 38 años por 27. Ayer confluyeron en un partido de mínimos y máximos, protagonistas los nervios en la mano del portugués en el primer set y el cansancio acumulado en todo el cuerpo del balear en la hora y media.

Ninguno se sostuvo con su servicio en el primer parcial; cuatro roturas en cinco juegos, errores por doquier. Sobre todo en la mano del balear, que no alcanzó ni el 60 % de efectividad con el primer golpe (56 % al final del choque) y concedió demasiada pista con el segundo (solo ganó cinco de los 18 puntos jugados). Los golpes desde el fondo tampoco ayudaron, pues no acababan de ser definitivos cuando lideraba el ataque y, en defensa, no llegó a casi nada. No era posible salir antes, no reaccionaban las piernas, y siempre estaba ahí más presto y fresco el portugués para sentenciar al otro lado si lo intentaba.

Con la mirada al infinito, Nadal trataba de guardar la respiración después del último juego. Había remontado las dos eliminatorias previas tras perder el primer set, pero no quedaba ya nada para repetir la gesta. Ocho horas en ocho sets; catorce horas en total. Asumía la poca energía que quedaba después de una semana de orgullo y superación.



Nadal realiza un saque en la final de ayer en Bastad ante Borges // EFE

Que el título hubiera sido increíble para frenar tantos días de sequía, pero no era el objetivo principal. El trofeo no es sólido, sino sensitivo: triunfos ante Leo Borg, Cameron Norrie, Mariano Navone y Duje Ajdukovic –sus primeras cuatro victorias consecutivas desde Wimbledon 2022– que le han dado sensaciones en pista, automatismos y kilómetros de rodaje.

No es el Nadal de los días de gloria, imposible en otros tiempos tantos apagones ante rivales inferiores en ranking y calidad y tantos errores. Pero se exige como aquel. El ADN no se modifica

«Es difícil jugar peor que hoy. Física y mentalmente me he quedado sin energía; tengo que averiguar por qué», comentó el balear ni con tanto tiempo de inactividad. «Es difícil jugar peor que hoy. Me he sentido vacío de energía. No estoy satisfecho porque el nivel está muy lejos de lo que he hecho en los entrenamientos. Tengo que averiguar por qué». Pero el cuerpo ha respondido a las batallas físicas y mentales en remontadas de las de pundonor y constancia. Incluso cuatro horas de brillanteces y zozobra, como ante Navone. «Es importante para mí que mi cuerpo haya aguantado la exigencia de la semana, pero física y mentalmente me he quedado sin energía. Esa puede haber sido una de las razones de mi mal juego en la final, pero tengo muchas cosas por analizar», ahondó.

Apuntes en esta semana sueca para lo que está y lo que queda: «Tengo que jugar mucho mejor al tenis para ser competitivo, no hay excusas». Aunque no restó méritos a Borges: «Has jugado muy bien en esta semana y eres el que más lo ha merecido. Disfruta de este momento que es muy especial». «He disfrutado esta semana; con buenos y malos momentos, partidos muy largos, y hoy no ha sido mi mejor día», zanjó el balear, que salta del puesto 261 al 161 del ranking y que desde hoy ya pisará la Philippe Chatrier para exprimir los últimos momentos de preparación.

Nadie conoce esa pista parisina mejor que Nadal, campeón 14 veces en su arcilla. Pocos saben competir en una cita olímpica con tanta ilusión, campeón individual en Pekín 2008 y de dobles en Río 2016. En París 2024 también irá a por los dos oros, con Carlos Alcaraz en la modalidad de parejas, con muchas respuestas y pistas sobre sus posibilidades de mejora después de esta semana sueca en la que el título más importante está en la cabeza, los músculos y la piel; no en la vitrina.

#### BALONCESTO

## Ricky Rubio vuelve al Joventut

S. D. BARCELONA

El baloncesto nacional está de enhorabuena. En los próximos días se anunciará que Ricky Rubio volverá a militar en el Joventut 15 años después. El base internacional, que renunció a acudir a los próximos Juegos Olímpicos de París y parecía que estaba cerca de poner fin a su carrera, inició las negociación con el club verdinegro a mediados de junio, y por el momento se desconoce la duración del contrato. Así pues, el Olím-

pic volverá a contar con la presencia del base internacional que dejó las filas del Joventut en 2009 para firmar

> con el Barça. Con este equipo conquistó una Euroliga antes de proseguir su carrera en la NBA, de donde regresó la pasada temporada para jugar de nuevo en el Barça. Rubio, tras finalizar su contrato con

el Barça en junio, no fue incluido en el listado del derecho de tanteo, por lo que cualquier equipo podía negociar con él sin ninguna restricción. ABC LUNES, 22 DE JULIO DE 2024 DEPORTES 65



## El Tour se rinde a su emperador

▶ Tadej Pogacar se alza con su tercera ronda gala en un inédito final en la Costa Azul

#### PABLO LODEIRO

Por primera vez en la historia, el Tour de Francia no claudica en los Campos Elíseos, a la sombra de la Torre Eiffel. a causa de los inminentes Juegos Olímpicos de París. Mónaco y Niza, alfa y omega de la última etapa de la edición de 2024, una crono, rezuman estilo, billetes y un modo de vida al que sería fácil acostumbrarse. Pero carecen de historia, no estremecen como la capital gala y ese lujoso cortijo de la Costa Azul se hace insignificante cuando Tadej Pogacar atraviesa sus calles a toda velocidad, enfundado de amarillo el esloveno, listo para celebrar su tercera conquista en la prueba gala.

No hay días festivos para el prodigio del UAE, no amaga con pasear su talento ante los aficionados que enloquecen a su paso. Quiere coronarse siempre que tiene oportunidad, hacer sentir a sus rivales que ahora mismo están a años luz de su pedaleo. Evenepoel y Vingegaard firman un tiempo fantástico, que en cualquier otra realidad o mundo paralelo serviría para alzar los brazos y celebrar una victoria. Pero Pogacar es un villano, un antihéroe, y una vez más su ejercicio es de matrícula de honor.

Cruza Tadej la meta con una diferencia de más de un minuto sobre el astro danés. Niza se derrite ante su poderío, la fiesta es total con sus compañeros y los rivales le felicitan con la cabeza baja. Remco llora desconsolado. El Tour de Francia se rinde a su emperador. «Ha sido un año increíble. Para muchos ganar el Giro ya hubiese sido suficiente, pero el Tour es una prueba superior, lo máximo. Creo que junto con Vingegaard y Evenepoel estamos firmando la mejor época de la historia del ciclismo», aseguró la bestia sonriente.

#### CLASIFICACIONES

#### ETAPA 21 (Mónaco-Niza, 33,7 kms.)

- 1. T. Pogacar (UAE) 45:24
- 2. J. Vingegaard (Visma) +1:13 m. 3. R. Evenepoel (Quick-Step) +1:14 m.
- 4. M. Jorgenson (Visma) +2:08 m.
- 7. M. Landa (Quick-Step) +2:41 m.

#### GENERAL

- 1. T. Pogacar (UAE) 83:38:56.
- 2. J. Vingegaard (Visma) +6:17 m.
- 3. R. Evenepoel (Quick-Step) +9:18 m.
- 4. J. Almeida (UAE) +19:03 m. M. Landa (Ouick-Step)) +20:06 m.

#### PREMIOS DEL TOUR 2024

Mejor por puntos Biniam Girmay (Intermarché) Mejor en montaña Richard Carapaz (Education) Mejor joven Remco Evenepoel (Quick-Step) Mejor equipo **UAE Team Emirates** 

Pone fin el balcánico de 25 años a una de las mayores exhibiciones de la historia de la carrera más importante del ciclismo mundial. Ha tenido dignos rivales, vítores para el colmillo de Evenepoel y el sacrificio de un mermado Vingegaard, pero el genio de Komenda, una pequeña localidad al norte de Liubliana, se ha deshecho de ellos con una superioridad estratosférica, cuando y como ha querido. Son seis sus victorias en la edición de 2024. cada cual más espectacular que la anterior y todas ellas en alta montaña salvo la conseguida en la crono de ayer.

Se le pregunta si es el nuevo 'Caníbal', un título que el propio Eddy Merckx le cedió hace unos años, pero Pogacar, con su carisma habitual, se ríe de la seria pregunta de los periodistas. «No me gusta mucho la carne. Soy más de comer dulces», responde el esloveno con una sonrisa pícara. Celebra Tadej su tercer Tour, ese que le permite compartir palmarés con el francés Louison Bobet y con el estadounidense Greg Lemond, y lo hace

con efusividad, pues en las dos últimas ediciones fue derrotado, incluso humillado, por Vingegaard y su galáctico equipo de Visma.

Pero esta temporada el balcánico ha devuelto las facturas. Su superioridad no ha tenido parangón, siempre ha competido y casi siempre ha ganado. Por supuesto, su doble conquista en el Tour y en el Giro de Italia quedará en los libros de historia, pues nadie lo había logrado desde el legendario Marco Pantani en 1998. Sin embargo, son muchas más las plazas que han sufrido el talento de Tadej.

Ha sumado 18 conquistas esta campaña, más que en ninguna de las cuatro anteriores como ciclista profesional. El pasado mes de abril consiguió 12 de ellas en solo 18 días de competición. Fue en la Clásica de Jaén (primero), la Vuelta a Andalucía (primero y tres etapas), París-Niza (primero y tres etapas), Tour de Flandes (primero), Amstel Gold Race (primero) y Flecha-Valona (primero). Solo se le resistió la Milán-San Remo, donde claudicó ante el velocista Jasper Philipsen, pero luego volvió y se hizo con la Strade Bianche, la Volta a Cataluña y la Lieja-Bastoña-Lieja.

#### Sueño olímpico

No se sabe muy bien qué pasa por la mente de Pogacar, pues incluso coquetea con presentarse a la Vuelta a España, que comienza el 17 de agosto, para intentar un triplete que lo elevaría hasta la categoría de deidad. Aunque su llegada a la Península parece una quimera, lo que sí es seguro es que el esloveno intentará cerrar su espectacular 2024 con un oro olímpico. Acudirá como estrella de Eslovenia a París 2024 e intentará hacerse con un metal que le esquivó en Tokio 2020, donde fue bronce tras el ecuatoriano Richard Carapaz y el belga Wout van Aert. Un cierre legendario para el que ya es, por derecho propio, el nuevo emperador del Tour de Francia y del ciclismo planetario.

#### GOLF / OPEN BRITÁNICO

#### Schauffele saca el temple para ganar su segundo grande

#### MIGUEL ÁNGEL BARBERO

De un partido con dos campeones olímpicos se puede esperar lo mejor. Sobre todo cuando ambos comparten también un grande en su palmarés, el Abierto de los Estados Unidos. Justin Rose y Xander Schauffele eran los hombres destinados a pelearle la Jarra de Clarete a Billy Horschell, que empezó los últimos 18 hoyos con un golpe de renta. Sin embargo, en cuanto Royal Troon dejó de ser inpracticable sin lluvia ni viento, los hombres más capaces tuvieron que sacar su mejor juego para domeñarlo.

Con unas condiciones ideales para jugar al golf en un 'links', los 'birdies' empezaron a aflorar por doquier en los hoyos de ida. Todos los implicados (llegaron a ser ocho los aspirantes en un golpe de distancia) estaban inspirados y el resultado podía decantarse por cualquiera de ellos. De hecho, ante tamaña cantidad de aciertos era más probable que el campeón se decidiera más por evitar los errores que por seguir bajando del par.

Sorprendentemente, en los momentos cumbre se puso en cabeza Thriston Lawrence y no parecía probable que nadie pudiera alcanzarle a base de éxitos. Mas el sudafricano cayó por su propio peso y fueron los dos favoritos quienes va entrevieron más cerca el triunfo.

Ambos se iban retroalimentando de buenos golpes y de explosividad, pero el inglés pinchó en el hoyo 12 y ya fue a remolque. Para más inri, Xander enlazó dos éxitos en el 13 y el 14 y luego remató con otro en el 16, de manera que alcanzó un -9 que le hizo pasear los dos últimos agujeros en plan campeón, con dos tantos de ventaja sobre Rose y Horschell. Por su lado, Jon Rahm, firmó su mejor vuelta (68) y recuperó plazas hasta acabar séptimo.



Schauffele, con el trofeo // REUTERS



KARINA SAINZ BORGO MADRID

verano es a Isabel Coixet lo que el agua al aceite. ¡Incompatible! Detesta la cineasta que la obliguen a estar quieta, y ya se sabe que el verano, como los domingos, ralentiza la vida a su mínima expresión. Se le queda al mundo cara de chiringuito y en lugar de trascurrir, el tiempo se escurre. Para que corra el aire, Coixet ha decidido seguir trabajando, esta vez desde Francia, donde se desarrolla su proyecto más reciente. Abanico en mano y teléfono en la otra, contesta a las preguntas de esta entrevista de verano de ABC.

#### 100% Coixet

Historiadora, guionista y realizadora. De la publicidad saltó a la silla de dirección. Alcanzó su reconocimiento internacional en 2003 con la película 'Mi vida sin mi', protagonizada por la actriz canadiense Sarah Polley, con quien también trabajó en su siguiente film 'La vida secreta de las palabras', en 2005. Esta última ganó cuatro Goyas: a mejor película, mejor director, mejor productor y guion.

En 2008, estrenó la película 'Elegy', con Penélope Cruz y Ben Kingsley. De ahí en adelante, su carrera ha sido imparable. 'La librería', una adaptación de la novela de Penelope Fitzgerald, ganó los Goya en las categorías Mejor Película, Dirección y Guion Adaptado.

Además de sus producciones audiovisuales, la más reciente de ellas 'Un amor', también una adaptación de la
obra homónima de Sara Mesa,
escribe una columna en XL
Semanal, conduce el espacio
'Alguien debería prohibir los
domingos', en Radio Nacional, y acaba de publicar el libro 'Te escribo una carta en
mi cabeza' (Círculo de Tiza).
Directa, espontánea y auténtica, Isabel Coixet responde
sin poses ni pedestales.

#### −¿Cómo se lleva con el verano?

—Fatal. Odio el calor. Me crezco en el frío. Excepto 'Aprendiendo a conducir', que la rodamos en un verano en Nueva York, todas las demás que he rodado han sido películas de frío y lluvia. Puede que esa sea mi película más veraniega, porque ocurre en esa época del año, en el momento que el marido decide dejar a la protagonista y ella se consigue en una casa vacía, sudando en verano.

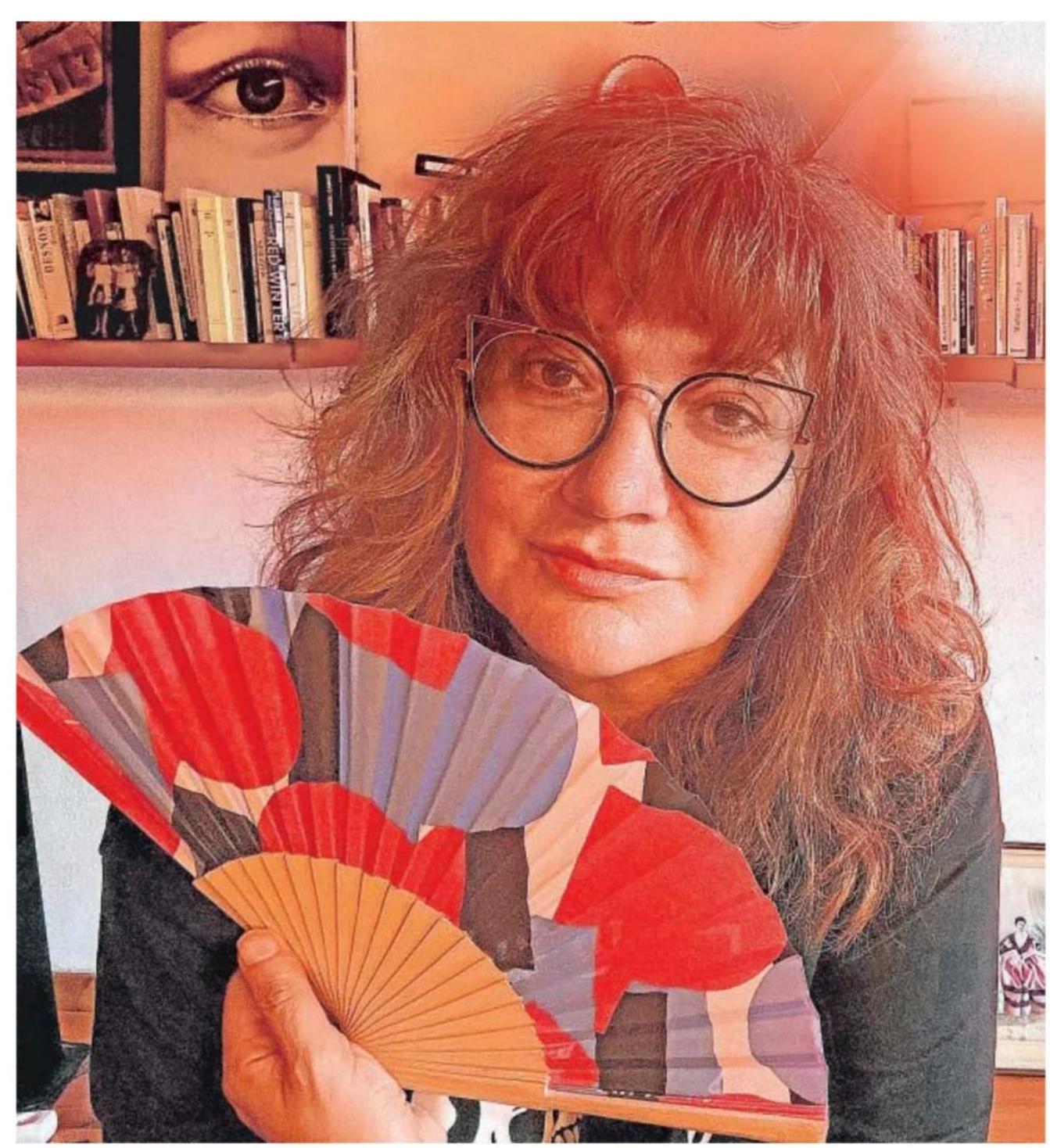

#### **QUE CORRA EL AIRE**

«Gracias a los rodajes he aprendido a pensar que no tengo la razón yo todo el rato»

#### **Isabel Coixet**

Cineasta

La directora de 'La librería' y colaboradora de XL Semanal contesta a la entrevista de verano de ABC



–¿Es el verano una verbena apocalíptica?

-Como definición, estoy de acuerdo. Hace dos años, en París, cuando empezamos a hablar del proyecto en el que estoy trabajando ahora, nos reunimos en plena canícula. ¡Treinta y ocho grados! No podía pensar ni escribir. Fueron cinco días de verbena apocalíptica. El calor me deja el cerebro como un licuado de papaya.

#### ¡Mejor septiembre!

A Isabel Coixet dadle otoño, un buen septiembre incluso, pero jamás calorazo. A pesar de eso, en el verano de 2013, rodó 'Aprendiendo a conducir', un filme basado en un ar-

La cineasta y columnista de XL Semanal // ABC

ticulo publicado en 'The New York Times'.

Además de crepuscular y sofocante, el verano es también el espacio de la memoria, un recipiente de la juventud y la infancia y justo sobre estos asuntos, sobre los recuerdos de Coixet, conviene preguntar, en esta llamada telefónica.

#### –¿Es cinematográfico el verano? ¿Existe un verano canónico en el cine?

—Quien mejor lo ha captado en el cine ha sido Lucrecia Martel en 'La ciénaga'. Retrata ese verano de moscas alrededor de la fruta a punto de pudrirse, con el sudor y la incomodidad. ¡A mí dame un buen septiembre!

#### –¿Cuál es el recuerdo más temprano que tiene del verano?

—El recuerdo más nítido que conservo es yendo con mi madre y mi hermano, que era muy pequeño, a Badalona, a bañarnos en un sitio que se llamaba La doncella de la costa. Mi padre trabajaba cerca y venía a mediodía. Nosotros lo esperábamos allí.

#### –¿Alguna sensación, algún olor, algún sonido?

—Risas y gritos de niños. No me gustaba nada el sol. Decían que yo había nacido vampiro. ¡Es que no me gustaba nada! En aquel tiempo no había tanta protección con los rayos solares como ahora.

#### –¿Cuándo se convirtió el verano en tiempo de lectura para Isabel Coixet?

—De adolescente. Recuerdo de manera muy vívida descubrir a Proust en un camping al que íbamos con mis padres y, de pronto, meterme en ese universo que no tenía nada que ver con el mundo a mi alrededor en ese momento: la pachanga, la barbacoa, los niños tirándose a la piscina, todo el desorden de los veraneantes.

#### ¿Novela, yo?

Sus películas más brillantes han sido, justamente, adaptaciones de novelas. A Isabel Coixet se le sale la lectura por los poros. Posee el don de trasladar la palabra a la imagen y, sin embargo, se resiste a la idea de escribir una novela. Se trata, según ella, de un territorio que respeta y en el que prefiere no incursionar.

#### –¿Es el verano una ficción? ¿Realmente se es tan feliz?

-Cada persona puede vivirlo de manera muy distinta. Hay a quienes la libido les aumenta en verano, a otras para nada. La estación que tiene más detractores y defensores es la primavera, porque renacen. A mí me pasa con el verano como con los domingos: no me gustan, porque no me gusta pararme. Los entreactos de mi vida los decido yo. No el calendario laboral ni agrícola, sino yo. Los domingos por la tarde deberían de estar prohibidos. Siempre lo digo en el programa y, para mi sorpresa, muchos están de acuerdo.

#### –¿Se ha planteado el verano como un tiempo para escribir una novela?

—Tengo tantos años escribiendo guiones, que sentarme a escribir significa teclear secuencia uno... Todo sigue automáticamente. Le tengo mucho respeto a la literatura como



#### Polarización

«El ser humano es perezoso. Que algo no tenga matices tranquiliza mucho. Es como creer en Dios»

#### Ficción

«Le tengo mucho respeto a la literatura como para escribir una novela»

#### Verano

«El recuerdo más nítido que conservo del verano es ir a La doncella de la costa, en Badalona, con mis padres»

#### Recuerdo

«Descubrí a Proust en un camping al que iba con mis padres, en medio de la pachanga»

para escribir una novela. He hecho muchas adaptaciones literarias y siento mucho respeto por los libros. Escribo cada domingo desde hace 25 años. Entre los guiones y los artículos para el XL ya tengo una fórmula que controlo, la novela es un territorio que no

#### –¿Un director es un ojo que piensa?

controlo en absoluto.

—Es un pobre diablo que intenta hacer la destilación de la vida. A veces le sale un cóctel interesante y a veces un cóctel fallido. Eres como un coctelero. El ojo que piensa suena bien, pero prefiero ser más humilde.

## -¡Pero un director tiene que verlo todo!

—Ni me digas. He pasado tres días buscando localizaciones para rodar. Son casas habitadas, reales. No platós. Entras en las vidas ajenas, me gusta este apartamento, pero sin esta pared, y eso aquí. Eres un aprendiz de arquitecto, un aprendiz de todo.

#### –¿Qué tienen en común un historiador y un director de cine?

-En el proyecto que estoy rodando, uno de los personajes es un famoso director que hace de mentor de una chica que quiere dirigir una película. Hay un momento en el que discuten y, delante de una pared, van superponiéndose una capa y otra, un rostro tras otro. Lo que ha de hacer un director no es arrancar todas esas capas, sino hacer que el espectador pueda verlas e intuirlas todas. Ese es, en principio, el trabajo de un historiador: hallar lo que está detrás de la superficie del presente, despellejar la pared que nunca acabas de despellejar del todo. Crees que conociendo el pasado puedes explicar el presente, pues no, el galimatías sigue siendo insondable.

#### –¿No es más exacto entonces que el creador?

 La ciencia siempre es parcial, atañe al individuo con la mochila de orígenes, clase, opiniones y formación que cada uno tiene. Es imposible definir el torbellino en el que vivimos. Nos estamos volviendo tan perezosos. El radicalismo tiene mucho que ver con eso. Una de las características humanas es la pereza. Que algo no tenga matices es fantástico. Tranquiliza mucho. Es como creer en Dios. Tienes mucho ganado y muchas angustias ahorradas. Lo difícil y lo importante es despellejar todas las capas de pintura de tu piso y no pensar que ya has llegado a tener la razón.

#### —¿Ir por libre penaliza?

–Estoy convencida de que puedo pensar una cosa hoy y mañana otra completamente distinta. Josep Fontana me dijo: 'Tú piensas una cosa y mañana otra'. Y eso te hace vulnerable. Ser un lobo solitario es duro, pero yo lo he escogido. Va con mi naturaleza. Gracias a los rodajes he aprendido a pensar que no tengo la razón yo todo el rato, que es algo que me pasa desde pequeña.

## -¡Que corra el aire! ¿Qué puede llegar a ser sofocante para Isabel Coixet?

–Muchas cosas. Faltan páginas para hacer una lista de las cosas que me sofocan, pero hay una por encima de todas: la rigidez. No puedo con ella. Pienso que estamos en un momento en el que, en lugar de evitarla, la rigidez se alaba. Me gusta ser junco, me gusta ser flexible, que eso no quiere decir que seas una veleta.

## **Noelia Tomoshige**

Pastelera

## «A mi cumpleaños siempre iban artistas flamencos a montar la fiesta»

La sevillana-japonesa Noelia Tomoshige acaba de sacar su libro de recetas 'Monroebakes. Pastelería japonesa y francesa' (Espasa)

#### ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA SEVILLA

Noelia Tomoshige (Sevilla, 1990) vivió desde muy pequeña rodeada de arte, ya que su madre era bailaora y su padre guitarrista flamenco. Ambos llegaron a Sevilla tras ganar un concurso que organizaba la embajada española en Tokio. Desde muy joven esta sevillana-japonesa ha pasado por distintos avatares, pero un día se interesó por el mundo de la pastelería y estudió en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu de Madrid. A partir de ahí abrió una pastelería en Getafe, Monroebakes, en homenaje a la admiración que siente por Marilyn Monroe. Recientemente ha publicado su primer libro, 'Monroebakes. Pastelería japonesa y francesa' (Espasa), en el que plasma numerosas recetas de pasteles de su país y de la cultura gala.

#### -Su vida ha estado siempre llena de muchos cambios, ¿no es así?

—Sí. Yo nací en Sevilla y durante mi juventud me dediqué a la natación casi de forma profesional. Luego estuve un tiempo estudiando en Estados Unidos, y al volver, Sevilla se me quedó pequeña en ese momento y decidí mudarme a Madrid. Allí empecé mi carrera en el mundo del retail de lujo y pasé por varias marcas. En 2019 fue cuando le di un giro a mi vida y me dediqué a la pastelería.

#### —Me imagino que la natación le ayudaría a tener una disciplina diaria.

—Sí, me ayudó en cosas como la disciplina y la resistencia, porque al final en el mundo de la pastelería se trabajan muchísimas horas de pie y físicamente hay que estar bastante fuerte

## -¿Cómo se introdujo en el mundo de la pastelería?

—Como viajo muy a menudo a Japón, en uno de mis viajes hice un curso cortito de pastelería de dos semanas. Allí conocí a mi primera profesora de pastelería, que había estudiado en la escuela Le Cordon Bleu de Tokio. Vi que había una en Madrid. Al regresar allí me inscribí en el diploma de pastelería, que eran nueve meses. Nada más terminar el diploma, abrí mi

—¿Cómo se atrevió a dar ese

propia pastelería.

paso si antes de ese curso jamás había cocinado un pastel?

—El diploma de pastelería de Le Cordon Bleu se divide en tres niveles: básico, intermedio y superior. Yo tenía pensado hacer sólo el básico para tener unas nociones básicas porque en ese momento quería abrir una cafetería en la que la pastelería no iba a tener un papel protagonista. Pero al entrar en Le Cordon Bleu me fascinó la pastelería porque todos mis profesores eran franceses y llevaban en el mundo de la pastelería



«La natación me ayudó en cosas como la disciplina y la resistencia»

#### Le Cordon Blue

«Mis profesores me inculcaron la pasión por la pastelería» desde que tenían unos 14 años. Ellos me inculcaron esa pasión por la pastelería. Decidí hacer el diploma, deseché la idea de la cafetería y entonces fue cuando quise abrir la pastelería.

#### –¿Cómo ha funcionado la pastelería desde su inauguración?

–Empecé a desarrollar mi marca desde cero. Cogí encargos desde casa, pero llegó un momento en que eran tantos encargos que necesitaba un sitio equipado para gestionarlos. Decidí abrir la pastelería. Pensé que iba a ser algo pequeño, pero ahora somos un equipo de seis personas y hemos viajado mucho para dar a conocer nuestra pastelería.

#### -¿Qué especialidades ofrece?

-Nuestra pastelería se divide en la pastelería japonesa, la de fusión (japonesa y francesa) y la francesa. Cuando llega un cliente vemos qué busca para dirigirle a un tipo de pastelería u otro. Si no tienes idea de nada, primero aconsejaría probar nuestro bestseller, que es la tarta mille crèp. Quizás también la tarta de queso de té verde matcha o la tarta de queso japonesa, y luego una tarta francesa que se llama Honolulu, que es de fruta de la pasión, mango y vainilla. Seguro que con eso no fallas.

#### -¿Qué tipo de público va?

-Tenemos un público muy variado. La mayoría de los clientes son personas que ya han estado en Japón o que les gusta la cultura japonesa. También tenemos un cliente muy fino y elegante al que le gusta mucho la gastronomía y la pastelería. Y luego tenemos un tipo de cliente sin saber dónde ha entrado y al que tenemos que ganarnos. A ellos les tenemos que explicar quiénes somos y qué hacemos. Lo difícil es hacer que la gente se atreva. Me gusta de mi trabajo que puedo inculcarle mi amor a la cultura japonesa a las personas que no tienen ni idea.

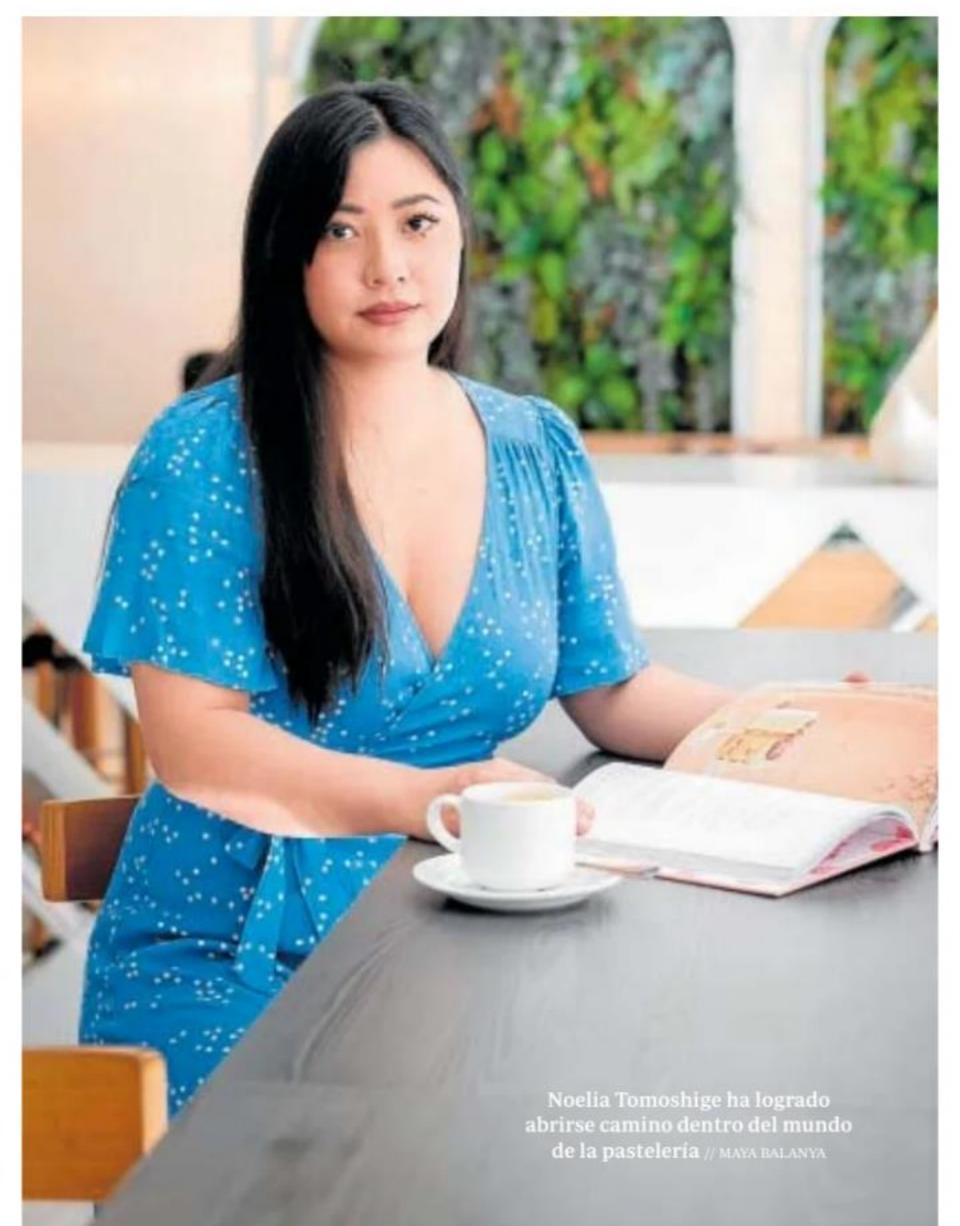

#### El flamenco

#### –¿Le inculcaron sus padres el amor por el flamenco?

-El flamenco siempre ha estado muy presente en mi vida y era una cosa muy normal en mi casa. Era una parte de mi infancia. Nunca me llamó una gran atención ese mundillo, pero es verdad que cuando me mudé a Madrid, cada vez que escuchaba flamenco me transportaba hasta Sevilla. He ido a muchos espectáculos porque mi padre da muchos espectáculos y se va de gira a Japón. En mi cumpleaños venían todos los cantaores, bailaores y guitarristas del gremio a montar la fiesta, también fueron a mi comunión y en el bautizo.

#### JESÚS MORILLO SEVILLA

Con la muerte de la sevillana Iulia Uceda a los 98 años de edad, confirmada ayer por la Fundación José Manuel Lara, las letras españolas pierden a la gran poeta de la Generación del 50, cuya obra había sido durante décadas marginada en las antologías que dieron carta de naturaleza a ese grupo, en el que, con la excepción de José Manuel Caballero Bonald, se prestó poca atención a la poesía andaluza. Pero la influencia de Julia Uceda, la poeta viva más veterana que quedaba en Andalucía junto a la también muy reivindicable María Victoria Atencia, ha ido creciendo en este siglo XXI desde la concesión en 2003 del Premio Nacional de Poesía, el primero a una mujer desde la instauración de la democracia, por la recopilación de su obra: 'En el viento, hacia el mar' (2002).

Publicado por la colección Vandalia que dirige el también poeta Jacobo Cortines, el volumen sacó del anonimato, para la gran mayoría, los versos de una autora que ha escrito la mayor parte de su obra al margen de las corrientes literarias del momento. Tras este premio, el reconocimiento fue unánime y se sucedieron galardones como el de la Crítica, la Medalla de Oro a las Bellas Artes y el Premio Internacional Federico García Lorca en 2019.

Además fue reconocida como Hija Predilecta de Andalucía v nombrada Académica de Honor de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, un homenaje este último de la ciudad de la que se marchó en 1965 y a la que ya no regresaría sino de visita, donde sigue siendo desconocida para muchos y que miraría desde la distancia al igual que otros heterodoxos sevillanos, como Blanco White y Luis Cernuda, este último uno de sus autores de referencia. De hecho, hasta recalar en Vandalia, Renacimiento era la única editorial de la ciudad que había publicado un libro suyo.

Pero fue en la capital andaluza donde surgió su vocación poética e inició su carrera académica. Respecto a la primera, formó parte del grupo del cincuenta en el que militaron también Aquilino Duque, José María Requena y Manuel Mantero, entre otros, que promovió

Desarrolló una poesía muy personal y una carrera académica que la llevó a Michigan y Dublín

## Muere la sevillana Julia Uceda, la gran poeta de la Generación del 50

La escritora era una de las voces más singulares de la actual poesía española y su obra comenzó a ser reivindicada en el siglo XXI tras la concesión del Premio Nacional de Poesía en 2003

revistas literarias como 'Guadalquivir' y 'Aljibe'.

En la Universidad de Sevilla, bajo el magisterio de Francisco López Estrada, se doctoró con una tesis sobre el poeta existencialista José Luis Hidalgo. En 1963 recibió el Premio Extraordinario de la Facultad, pero su inconformismo y el deseo de dejar una ciudad entonces muy provinciana, la llevaron dos años más tarde a cruzar el Atlántico. Se instaló en Estados Unidos, donde ejerció la docencia en la Michigan State University entre 1965 y 1973, donde se relacionó con exiliados como Ramón J. Sender o José Luis Aranguren. De aquellos años es uno de sus volúmenes más valorados: 'Poemas de Cherry Lane', que Cortines considera «un libro imprescindible en la poesía del siglo XX».

Tras casarse con el psiquiatra Rafael Gómez Palacios, Julia Uceda continuará su labor académica en el University College de Dublín entre 1974 y 1976. Tras obtener la Cátedra de Escuelas Universitarias en 1980 centra su tarea docente en La Coruña, aunque residió hasta su muerte en Ferrol, donde desarrolló una importante labor cultural, editorial y literaria.

Sobre su producción poética, merece la pena recuperar las palabras de Miguel García-Posada que la definió como «una auténtica aventura del conocimiento, de donde su permanente indagación en los planos no visibles de lo real, permite calificarla de metafísica. como la del Machado de 'Soledades' y el 'Cancionero apócrifo, el último Juan Ramón, el Lorca de parte de 'Poeta en Nueva York', el Prados del destierro, el Hidalgo de 'Los muertos', el mejor Claudio Rodríguez o el segundo Valente».

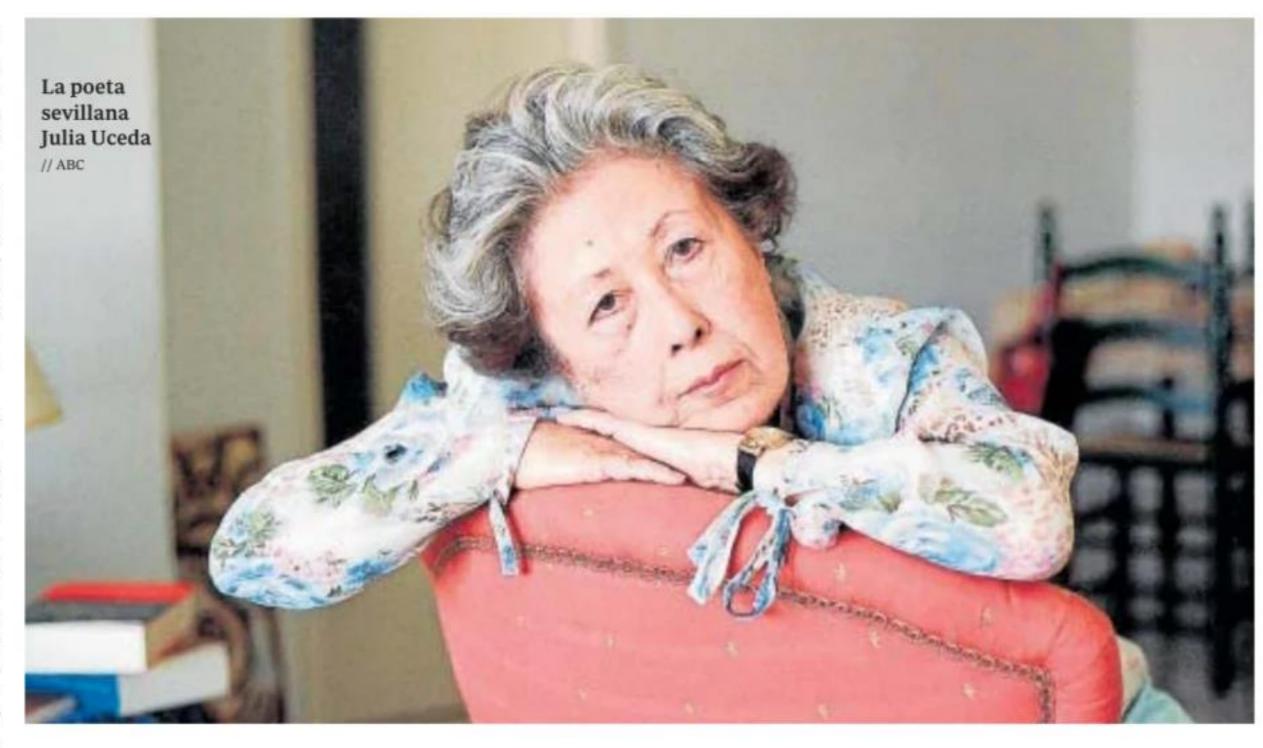

### Adiós a una gran voz

ANÁLISIS JACOBO CORTINES



la frontera de los 100 años, ha sido menos dolorosa la noticia de su muerte. La conocí cuando entré en 1963 en la Facultad de Filosofía y Letras. Julia era profesora de clases prácticas de Literatura y se rodeó de unos estudiantes que seguíamos sus lecciones con creciente interés. Era

una experta en la disección de la palabra. Había clases que podían girar en torno a un verso de Góngora, tal vez aquel de «mariposa en cenizas desatada», del que se sirvió para titular uno de sus libros. Julia se convirtió en una guía espiritual y nos advertía de los peligros de quedar seducidos por el provincianismo de cielos excesivamente azules. Ella rompió esas ataduras y se marchó a la Universidad de Míchigan. Después se fue a Irlanda, y finalmente al dulce y verde Ferrol. Fue

publicando sus libros de poesía; uno de ellos, Del camino de humo, (Renacimiento, 1994), lo presenté en La Carbonería de Sevilla, cerca de mi casa en la calle Armenta, donde Julia vivió sus cinco primeros años . Y cuando tuve la posibilidad de crear Vandalia, en la Fundación Lara, no dudé en inaugurar la serie Maior con En el viento, hacia el mar (1959-2002), que obtuvo el Premio Nacional de Poesía. Publiqué luego otros: Zona desconocida (2006) y Escrito en la corteza de los árboles (2013). Monté la exposición y catálogo Julia

Uceda. La mirada interior (2017), y finalmente reedité su Poesía completa (2023), en cuyo prólogo insistía en que sus continuas preguntas nos revelan la voluntad de la poeta de alcanzar el alma de las criaturas, en un continuo afán de culminar su «aventura del conocimiento». Julia, tan galardonada, ha seguido siendo la misma maestra de siempre, porque la fidelidad hacia sí misma ha sido su rasgo más definitorio.

JACOBO CORTINES ES POETA Y DIRECTOR DE LA COLECCIÓN VANDALIA

## Bárbara Montes:

## «Las mujeres dejamos de protagonizar libros a partir de los 40»

▶ La coautora, junto a Juan Gómez-Jurado, de la serie infantil 'Amanda Black' publica su segunda novela

CELIA FRAILE GIL MADRID

Bárbara Montes había detectado un limbo literario, el de las novelas que tienen como protagonistas a mujeres mayores de 40 años. «No nos morimos. ni desaparecemos del mapa; seguimos trabajando y teniendo una vida sexualmente activa, pero a partir de ahí, ya nunca protagonizamos los libros. Cuando cogemos una novela nos sentimos solas porque las protagonistas, aunque pode-

mos empatizar con lo que nos cuentan, son diez años más jóvenes o va de setenta. Yo quería hablarle justo a esas mujeres», explica la escritora.

Y lo hace, precisamente, con 'Tenemos que hablar' (Ediciones B), su segunda novela para adultos tras 'Julia está bien', en la que narraba cómo en la Guerra Civil su abuela pasaba información a los presos republicanos al visitar a su novio en la cárcel. Esta vez el punto de partida está a medio camino entre 'Una proposición indecente' y



// TANIA SIEIRA

la lista de famosos con los que acostarse que los personajes de 'Friends' elaboran para que no les cuente como infidelidad. («Yo la tengo. En ella están Chris Evans y James McAvoy. El tercero está vacante», confiesa). En 'Tenemos que hablar', el marido de Tima le pide permiso para tener sexo con otra. «Está basado en algo que le pasó a una amiga mía», puntualiza.

Mientras ella recorre esos vericuetos, Eva, la otra prota-

gonista, va justo en la dirección contraria. Entre esos dos polos, se despliega un abanico de relaciones con sus amigos y sus propios progenitores: «Yo no me enfrento a las relaciones de la misma manera que lo hacía mi madre o que lo hacen mis sobrinas y sobrinos. Somos de generaciones diferentes con referencias distintas y es normal que nos comuniquemos de distinta forma. Hay una evolución, una manera diferente de resolver las cosas».

También queda reflejada la importancia del humor hasta en los momentos más oscuros y cómo este se modula al compartir la vida con alguien. Cuando se enciende la complicidad, cuando entra en acción la mente colmena: «A Juan y a mí nos pasa eso», relata la autora refiriéndose a Juan Gómez-Jurado, autor de la saga 'best seller' Reina Roja. «Es precioso llegar a conocer tanto a alguien que sepas lo que está pensando en un momento dado».

Montes y Gómez-Jurado también unen sus dos mentes para crear sus exitosas series 'middle grade' 'Amanda Black' y 'Herederos'. «Los primeros libros sí eran más a cuatro manos. Ahora son más a dos solo, que son estas dos -afirma, agitando las suyas-. Entre novelas, pódcast, la serie de Reina Roja... Juan está muy liado. Las historias sí las montamos los dos juntos. Luego la que lo escribe principalmente soy yo. Y el año pasado le dije: 'Mira, me apetece hacer otra novela adulta. Lo siento mucho, este año nos vamos a ver muy poco. Y el verano pasado escribí 'Tenemos que hablar'».



## Kiko Matamoros: «Soy el menos conciliador, soy una voz libre, sin miedo»

► El colaborador de 'Ni que fuéramos Shhh...' recuerda su infancia gamberra y nos habla del amor, su carácter, su familia y se confiesa un abuelo orgulloso

ANTONIO ALBERT MADRID

En tiempo récord, 'Ni que fuéramos Shh...' ha revolucionado las tardes de Ten, cadena que ahora aparece diariamente en el top de lo más visto de la TDT. Kiko Matamoros está encantado porque, para él, se trata de una apuesta personal: «No ha sido como empezar de cero, pero casi. Pensaba que no volvería a vivir una aventura así. Ni los medios ni el dinero fueron un obstáculo». El colaborador asume su papel de 'chico malo' en el programa: «Soy el menos conciliador y el menos correcto, soy una voz transgresora, libre, sin miedo, que da lo que espectador espera. Y como no pienso volver a la otra cadena, no me

voy a callar». Su apellido se ha convertido en todo un gancho para la prensa del corazón: «Ya somos una dinastía con ramificaciones, porque hemos incorporado una nueva trama al emparentar con las Campos». No le duelen prendas reconocer sus errores como padre: «Me arrepiento a diario de no haber estar más cerca de mis hijos. Tengo esa pena, pero la tengo que sobrellevar. Lo peor es que sabía que lo estaba haciendo mal y no hice nada por evitarlo, la culpa es de mi orgullo. Sé que no lo puedo compensar de ninguna manera». Tampoco es del todo

«Todos trasladamos una falsa imagen, somos un poco impostores, no queremos parecer vulnerables» cierto, porque Kiko ha encontrado una salida en sus nietos, a los que adora: «Sé que con ellos no voy a repetir los mismos errores. Ellos están para maleducarlos con amor. Me gusta que sean desobedientes y no pienso corregirlos, al contrario. Me encanta descubrir cosas nuevas con ellos».

Con ese físico imponente y esa forma de imponerse en cualquier debate, uno pensaría que Kiko es un tipo duro. Sin embargo, de cerca es un sentimental: «Creo que todos trasladamos una falsa ima-

gen, somos un poco impostores, porque tenemos corazón pero no queremos parecer vulnerables». La prueba está en cómo se ha entregado a su actual pareja, con quien protagonizó una boda de película: «La viví con mucha ilusión, aunque yo creo para ella fue todo más intenso. Somos una pareja atípica y somos conscientes de ello. No solo por la edad. sino porque participamos en el mundo en distintos planos. Lo que hacemos es conciliar ocio y trabajo. Viajamos mucho, nos gusta disfrutar del turismo cultural». Ya superó el miedo a las críticas por su relación: «No por mí, por ella, me preocupaba que la atacaran». Es uno de esos hombres que, cuando se enamora, se entrega por completo: «Sí, pero del mismo modo, cuando la pareja se rompe, se acabó para siempre».

Para Kiko, cuidarse es algo muy importante y ocupa un lugar importante en su rutina diaria: «Soy un tipo muy activo. De 11 a 12 entreno y procuro siempre hacerlo con pesos importantes. Además, sigo una terapia hormonal para obtener mejores resultados. No quiero presumir, pero ni mi actividad física ni mi actividad intelectual se corresponden con mi edad». A

Kiko le da paz disfrutar de

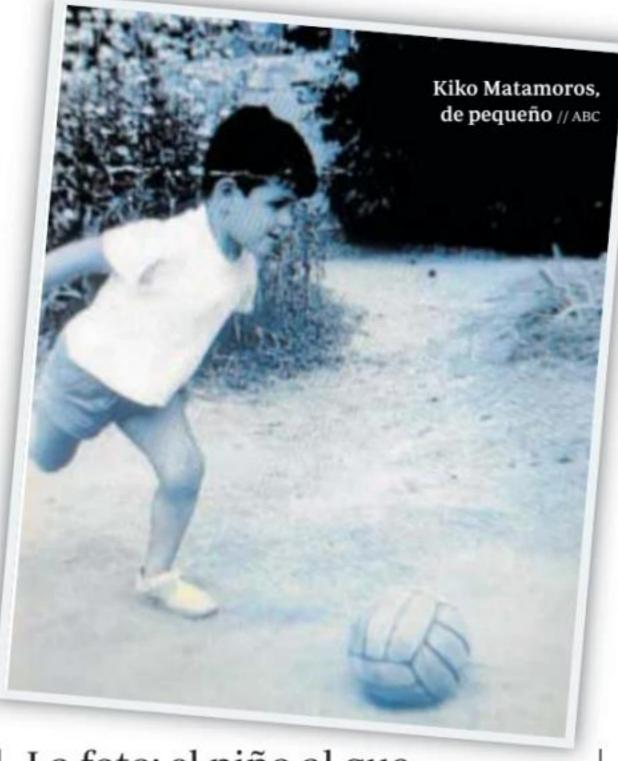

#### La foto: el niño al que iba a buscar la Guardia Civil

Los hermanos Matamoros, Kiko y Coto, no eran precisamente unos angelitos. Aunque de niños eran inseparables («los gemelos tenemos una relación muy especial entre nosotros»), ahora ni se hablan: «Yo lo tengo aparcado de mi vida, no me duelen sus mentiras a estas alturas. Es una pena, pero creo que se ha perdido para siempre». A pesar de todo, Kiko recuerda aquella infancia con nostalgia: «No era un niño modélico. Éramos unos golfetes que jugaban al fútbol en los descampados de la plaza del Perú y que paraban cuando llegaba el trolebús, que se deslizaban con unos cartones cuando nevaba. Recuerdo el olor de las palomitas del cine y los líos con los americanos, que nos colonizaron, que saldábamos en los autos de choque». En vacaciones, la familia se iba a la sierra, donde todo llegaba a ser más salvaje:

«Disparábamos a las farolas, rayábamos lo coches y varias veces vino a casa la Guardia Civil para echarnos la bronca. En esos tiempos había una violencia generalizada que lo impregnaba todo. Teníamos nuestro mundo, con sus armas, sus cabañas, sus peleas. Yo empecé a fumar a los siete años porque era algo de machitos y a los nueve ya me tomaba mis chatos de vino». Aquella precocidad en el lado oscuro no le impidió convertirse en un buen estudiante: «Sacaba el curso con normalidad y logré un Notable en la Reválida. Pero en clase también era muy revoltoso y me ganaba unos capones por sumarme a los conflictos». A Kiko le gustaba hacer pellas para escaparse a la Casa de Fieras: «El dinero que mi madre me daba para la merienda me lo gastaba en cacahuetes para echárselos a los monos».

un libro, una película, sus nietos y su pareja: «A veces, si me pongo nostálgico, me acuerdo de mi madre». Y le saca de quicio la realidad política que vivimos: «No soporto la intolerancia, y mira que yo puedo parecer un intolerante, pero no lo soy. No soporto los extremos y los discursos de odio». Sabe que su vida merece ser contada, pero no se atreve a hacerlo: «Me han ofrecido escribir mis memorias, pero tengo mucho pudor y, sobre todo, le tengo mucho respeto a la literatura como para embarcarme en esa aventura. Además, si lo hago saldría muy mal parado por todo lo que saldría a la luz».

#### ARQUEÓLOGOS EN SU PARAÍSO Fernando Quesada

## La Bastida de Moixent, una ciudad ibérica del IV a. C. en su esplendor

▶ El catedrático de Arqueología de la Autónoma de Madrid invita a asomarse a la singular ventana al pasado del sur de Valencia donde se halló al famoso Guerrero

#### MÓNICA ARRIZABALAGA MADRID

Fernando Quesada no se va por los cerros, aunque los de Úbeda del dicho no estén lejos de los cordobeses en los que excava desde hace años. Ante la tesitura de resaltar un yacimiento de entre los numerosos repartidos por toda España, «obviamente», el catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid destaca como «sumamente relevantes» los trabajos que dirige en el Cerro de la Cruz de Almedinilla, en el de la Merced de Cabra y en Montemayor. Y razones no le faltan. En el primero, un poblado ibérico que se comenzó a excavar ya en 1867, han documentado en los últimos años su destrucción violenta por Roma hacia el año 141 a.C. y la masacre de sus habitantes. El segundo es un impresionante complejo aristocrático palacial de época ibérica, que fue demolido a conciencia en tiempos de Aníbal. A estos dos se suman, además, las excavaciones en Montemayor, en cuyo cerro de la Horca se produjo el sensacional hallazgo de los restos de un carro de época ibérica bien conservado.

Quesada tiene entre manos investigaciones importantes, pero no le cuesta levantar la vista para recomendar otro enclave, ajeno a su día a día. Este reputado experto en historia y arqueología militar recorre mentalmente algunos sitios arqueológicos del ámbito de la Edad del Hierro ibérico que tan bien conoce. «El yacimiento posorientalizante tartésico final del Turuñuelo en Badajoz o la ciudad iberorromana de Libisosa en Lezuza (Albacete) están entre las excavaciones más interesantes de la última década», comenta. También las investigaciones en el 'oppidum' (asentamiento elevado) y el campo de batalla de la Segunda Guerra Púnica en la Muela de Iliturgi (Jaén) cruzan por su cabeza. «Hoy, en todos estos y otros lugares se están produciendo





aportaciones realmente novedosas al conocimiento histó-

Una rara continuidad

rico», sostiene.

Convencido, sin embargo, de que otros colegas hablarán sobre estos sitios, Quesada se decanta por el 'oppidum' ibérico de La Bastida en Moixent (Valencia), «un ejemplo de una larga historia de investigaciones porque se comenzó a excavar ya antes de nuestra Guerra Civil y se sigue investigando actualmente». Esa continuidad, con eficacia y resultados, «es inhabitual», asegura. Domingo Fletcher, Enrique Plá, «la

gran Helena Bonet Rosado» y al actual arqueólogo que dirige las investigaciones, Jaime Vives Ferrándiz «han realizado un gran trabajo», dice.

El sitio, «visitable en un entorno hermoso y con muchos elementos visibles para el no especialista», pertenece a la fase plena de la cultura ibérica que, según el arqueólogo, «es quizá la menos documentada en yacimientos de hábitat». Su vida se centra en el siglo IV antes de Cristo. Destruido a fines de esa centuria, apenas fue reocupado posteriormente. «Eso nos permite conocer una ciudad ibérica - porque es un hábitat grandeen la época de esplendor de dicha cultura», resalta.

Según este especialista, «se conocen bastante bien granjas, alquerías y poblados pequeños ibéricos, muchos ya tardíos, pero es una rareza una excavación en extensión con cientos de habitaciones for-

«Es una rareza una excavación en extensión con cientos de habitaciones formando diversas casas, calles y plazas» mando diversas casas y manzanas, calles y plazas, que permiten hacernos idea del urbanismo de un poblado ibérico del siglo IV». El estudio de esta trama urbana, «aunque lento, está siendo muy productivo», asegura. En Moixent se conserva, además, todo el perímetro amurallado con varias puertas fortificadas, torres y el camino de ronda interior.

#### Símbolo de Valencia

«La Bastida ha proporcionado numerosos hallazgos de importancia y relevantes individualmente», añade Quesada. Recuerda, por ejemplo, que antes de mediados del siglo XX se recuperó el famoso Guerrero de La Bastida en bronce que «se ha llegado a convertir en un símbolo oficioso de Valencia». Esta figurita de un jinete armado se ha considerado a menudo como un exvoto aunque «fue probablemente el remate de un bastón de mando o báculo de heraldo».

Para este experto, «en los últimos años ha sido extraordinario el hallazgo, todavía único, de una serie de depósitos de ofrendas que incluyen armas inutilizadas, enterradas bajo el suelo de la puerta de acceso principal al poblado». En este espacio de tránsito se enterraron conjuntos de objetos quemados como si fueran tumbas, que «de alguna manera simbolizaban el tránsito al interior del espacio urbano y en cierto modo sacralizado», explica.

Las excavaciones más recientes están documentando en La Bastida una fase anterior a la ya conocida y «por si fuera poco se acaba de publicar el recorrido de la antigua carretera para carros que ascendía desde la llanura a la cresta amesetada donde se ubica la ciudad», añade Quesada. A juicio del catedrático de la UAM, desde el Museo de Valencia «se ha hecho además mucho esfuerzo de divulgación y transferencia del conocimiento», que incluye la restauración de alguna casa, trabajos de recreación histórica y publicaciones novedosas que «colocan La Bastida en la punta de la investigación».

Quesada invita a pasear a lo largo de este yacimiento visitable ubicado en un entorno «muy agradable». El recorrido ofrece «una visión casi única del entorno de control territorial sobre el valle y las vías circundantes, de las posibilidades defensivas, de las obras de fortificación, y del urbanismo, de la traza urbana de un asentamiento ibérico grande en época de esplendor».

ABC LUNES, 22 DE JULIO DE 2024 VERANO 73

#### PEP GORGORI

El huerto es magia: siembras una semilla y el pequeño germen se transforma en tomates, calabazas, fresas, acelgas. A Rafa López, en su huerto de Perelada, hoy le salen también dos estrellas. La primera es el chef Javier Martínez, habitual de estos bancales porque de aquí salen los productos con los que cocina en el restaurante Peralada, para el que consiguió una estrella Michelin. El segundo astro es la cantante Pasión Vega, que actúa en el Festival que cada año organiza la familia Suqué-Mateu en este enclave ampurdanés. En esta edición, el cartel es una fotografía hecha por Pedro Almodóvar, y Pasión Vega ha ofrecido un recital íntegramente formado por canciones que aparecen en sus películas. Si hay un huerto relacionado con la cultura (musical, gastronómica, arquitectónica, cinematográfica), tiene que ser por fuerza este.

«Cultivar es un acto de fe». nos cuenta Rafa: «Tú siembras con la esperanza de que vas a cosechar, pero jamás tienes garantías». Quizás ese riesgo de frustración es el que ahuyenta a los poetas, a los artistas. Bastante incertidumbre tienen cuando empiezan su proceso creativo como para ponerse hablar de huertos. Mejor un jardín, cuyas flores son bellas, pero de ellas no depende que llenes o no el estómago.

Con todo, hay creadores a los que el huerto sí que inspira. La gastronomía es la bisagra entre el barro del sembradío y lo sublime del arte. «El huerto me enseña a trabajar con lo que tenga», apunta. Desde que dejó de comprar solamente a proveedores y pasó a trabajar con Rafa como un miembro más de su equipo, asegura haber conocido «muchas plantas comestibles de las que no tenía ni idea». Además, ha aprendido a incorporar esos productos en sus platos, y a conservar los que no puede consumir en el momento. «Yo me quedo todo lo que Rafa me ofrece, y luego vamos viendo, hacemos conservas, encurtidos...». Mientras pasea por los bancales va pensando la carta de la siguiente estación. Ahora prepara la de otoño-invierno, y tiene el ojo echado a esas judías. El año pasa-

El huerto es magia. Lorca sembraba canciones que también cosechó Camarón



#### **CUÉNTAME UN HUERTO**

## Siembra de magia y estrellas

El huerto de Perelada sirve hoy al chef Javier Martínez y a Pasión Vega, que ha traído semillas de Federico García Lorca

do, lo que más triunfaron fueron las berenjenas. Y los higos, de una higuera que vuelve a estar bien cargada.

Rafa asegura que su tarea «es cansada, pero no dura», porque «duro para mí sería estar en una oficina sentado todo el día». Simplemente, se trata de tener las cosas más o menos ordenadas, dejando al mismo tiempo «que el huerto se exprese». Así, ha descubierto que a esa tierra se le dan bien las especies autóctonas, pero también le crecen con facilidad el huacatay peruano, el shiso japonés y algunos cultivos menos habituales que habían ido cayendo en el olvido: verdolaga, flor de ajo.

Llega al huerto Pasión Vega. De entrada, admite que no tiene mucha idea de cultivos. «Hacer la compra de forma sostenible es algo cada vez más ne-

fértil, aunque «el verde me tira mucho, porque me conecta con lo que realmente somos». Rafa empieza a explicarle cómo tiene organizados los bancales y le enseña la flor que hacen las zanahorias si no se las arranca de la tierra. La conversación va fluyendo hasta el punto de que se anima a mostrarle cómo se usa la horca de doble asa, herramienta que remueve y oxigena la tierra sin dañar su ecosistema. Como si fuera un pres-

día a día», apunta, pero confie-

sa ser demasiado de playa como

para meterse a trabajar tierra



Pep Gorgori, autor del reportaje, Pasión Vega y Rafa López, el hortelano // MIQUEL GONZÁLEZ

Rafa López muestra al chef Javier Martinez los bancales



La magia del huerto no se acaba, de semillas a lechugas

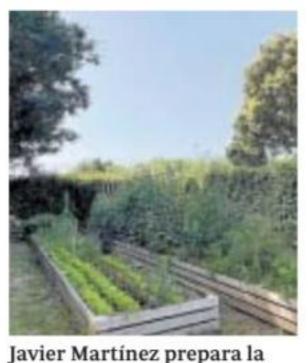

carta con lo que da el huerto

cesario, e intento hacerlo en mi tidigitador, de repente aparecen dos pepinos en sus manos, sin que lo hayamos visto siquiera agacharse. «Es que mañana no vengo, y si los dejo aquí se pasarán», justifica su rapidísima maniobra de hortelano ninja.

Finalmente, Pasión Vega saca el arma secreta que traía escondida: una buena dosis de García Lorca. Ahora sí, empiezan a desfilar entre los surcos los recuerdos de las obras que escribió en la Huerta de San Vicente. «Usa mucho la naturaleza, el paisaje...», nos comenta la cantante. Aunque a Perelada ha venido con canciones de películas de Almodóvar -entre el público estaba una de sus chicas, Marisa Paredes-, este verano está de gira con su espectáculo 'Lorca Sonoro'. Hacemos un repaso rápido de sus letras, y de repente nos vemos rodeados de naranjos, limoneros, olivos y hasta flores de calabaza. A Lorca lo inspiró aquella huerta, y a su vez Lorca inspiró a tantos.

El huerto es magia. Lorca sembrando canciones que también cosecha Camarón. En 'Así que pasen cinco años', Arlequín riega un monólogo que el cantaor transformó, décadas después, en jaleos que ahora hace suyos Pasión Vega: «Nadie puede abrir semillas / en el corazón del sueño».



## ABC

#### **Autodefinido**

Complete el casillero con ayuda de la imagen dada.

| -                      | 100                             | 100                                        |                                            | 73.50                  |                            | F .                                               |                                             | Ь                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F .                                         | 0007470111                               | h                                         |                                       | Ь                                      |                                   | -                              |                                      | Ь.                              |                              |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                        | A                               |                                            |                                            | -                      | TRIUNFADOR<br>CASTIGO      | *                                                 | MAMÍFE-<br>RO DE LA<br>FAMILIA DEL<br>CERDO | ¥                                | CHILLIDO,<br>GRITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                           | PORTAEQUI-<br>PAJE DEL<br>COCHE<br>ZUMO  | *                                         | CEDE                                  | *                                      | TREPA<br>POR LOS<br>EUCALIPTOS    | *                              | VESUBIO O<br>FUJI<br>ELLE            | *                               | REPLETA                      |
| 1                      |                                 |                                            |                                            |                        | <b>→</b>                   |                                                   |                                             |                                  | EXPRESA<br>DESEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >                                           | ¥                                        |                                           | ٧                                     |                                        | TUFO<br>PERSONA-                  | <b>&gt;</b>                    | ¥                                    |                                 | ٧                            |
|                        | -                               | . 4                                        | 7                                          |                        | HACER<br>SONAR EL          |                                                   | LANZA-<br>GRANADAS                          | <b>&gt;</b>                      | LA SIRENA<br>DE DISNEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                          |                                           |                                       | EODMA DEL                              | PERSONA-<br>LIZACIÓN<br>DEL COCHE |                                |                                      |                                 |                              |
|                        |                                 | 1/2                                        |                                            |                        | SONAR EL<br>PIANO          |                                                   | PORTATIL                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |                                           |                                       | FORMA DEL<br>VESTIDO                   | <b>&gt;</b>                       |                                |                                      |                                 |                              |
| V                      | -11                             | 1                                          | g,                                         |                        |                            |                                                   | ,                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COL, PERE-<br>ZOSO<br>FLOR DE LA<br>CHULAPA | >                                        |                                           |                                       |                                        |                                   |                                | APARTAR,<br>SEPARAR                  | •                               |                              |
|                        |                                 | -                                          |                                            |                        | DEL VIENTO                 | >                                                 |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥                                           |                                          | SALVAJE,<br>DESPIADADO                    |                                       | unisd030                               | >                                 |                                | ¥                                    |                                 |                              |
| 1                      |                                 |                                            | 1                                          |                        | CORPIÑO                    | SUSTANCIA<br>DULCE                                | <b>.</b>                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | SERVICIO<br>PUBLICO DE                   | - 1                                       |                                       | MATÍAS<br>PERIODISTA                   | _                                 | CONECTA                        | <b>&gt;</b>                          |                                 |                              |
| 14                     | -                               |                                            |                                            |                        |                            | PORCIÓN                                           |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | EMPLEO CARRASPEO                         |                                           |                                       |                                        |                                   | HERMANA                        |                                      |                                 |                              |
| DE MILÁN,<br>EQUIPO    | ₹                               | ESCAPÉ<br>PROTEGE EL                       | ₹                                          | AU REED.               | >                          | *                                                 |                                             | BOTE<br>EL SÉPTIMO<br>ES EL CINE | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             | *                                        |                                           | DIANA,<br>CANTANTE                    | >                                      |                                   | *                              |                                      | REINCIDIR<br>EN LOS<br>VICIOS O |                              |
| IMPUTADA               |                                 | CEREBRO ¥                                  |                                            | REED,<br>MUSICO        |                            |                                                   |                                             | ES EL CINE                       | SE BEBE EN<br>MOSCU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>&gt;</b>                                 |                                          |                                           |                                       | 12.                                    | VEZ, DE<br>NUEVO                  | <b>&gt;</b>                    |                                      | ERRORES<br>¥                    |                              |
|                        |                                 |                                            |                                            |                        |                            |                                                   |                                             |                                  | ISLAS DEL<br>INDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                          |                                           |                                       |                                        | ESCUCHABA                         |                                |                                      |                                 |                              |
| CONJUNTO<br>MUSICAL    | <b>&gt;</b>                     |                                            |                                            | 8                      | ROJO<br>INTENSO<br>CASA DE | >                                                 |                                             |                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                          |                                           | EDIFICIO<br>FUERTE                    | >                                      | •                                 |                                |                                      |                                 | REMUEVE LA                   |
| EXPRESIÓN<br>PARA ANI- | <b>&gt;</b>                     |                                            | ÁREA EN UN<br>HOSPITAL                     | <b>&gt;</b>            | CAMPO<br>▼                 |                                                   | EXPRESA<br>COMPA-<br>RACIÓN                 | <b>&gt;</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | CERCA DE                                 | >                                         | ALFABETO ¥                            |                                        |                                   | EN ESTA<br>POSICIÓN            | >                                    |                                 | *                            |
| MAR<br>DECORÉ          |                                 |                                            | VIGILAS,<br>AVERIGUÁS                      |                        |                            |                                                   | TV DIGITAL                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | renowu ne                                   | CIERTO RECI-<br>PIENTE                   |                                           |                                       |                                        |                                   | TAPA CATA-<br>LANA             |                                      |                                 |                              |
|                        |                                 |                                            | '                                          | MEJOR QUE<br>UN HOSTAL | >                          |                                                   |                                             |                                  | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A EN<br>BRAZOS                              | <b>&gt;</b> '                            |                                           |                                       | CENSURAR O<br>REPROCHAR<br>LLEGAR AQUÍ | •                                 |                                |                                      |                                 |                              |
| ARDILLA<br>AMIGA DE    | CASETA<br>LA DEL<br>ESTURIÓN ES | >                                          |                                            |                        |                            |                                                   |                                             | PAREJA                           | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥                                           |                                          | HISTORIAL<br>PROFE-<br>SIONAL             | >                                     | -                                      | CONTENIDA<br>EN LA ORINA          | >                              |                                      |                                 |                              |
|                        | CAVIAR                          |                                            |                                            |                        |                            |                                                   |                                             | ESPECIE DE<br>ESTANTE            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          | PIVOTE                                    |                                       |                                        | INTRODUCIR                        |                                |                                      |                                 |                              |
| -                      | •                               |                                            |                                            | DECILITRO              |                            | CANASTA DE<br>3 PUNTOS<br>PABELLONES<br>AUDITIVOS | •                                           | \ \                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          | •                                         | 13.º LETRA  HABITANTES DE CUZCO       | >                                      | •                                 |                                | CUIDA DEL<br>MEDIOAM-<br>BIENTE (F.) |                                 | TRAYECTO,<br>RECORRIDO       |
| REGLA-<br>MENTARIO     |                                 | INGENIO,<br>CONCIBO<br>SOPA VERA-<br>NIEGA | >                                          | *                      |                            | *                                                 | PRIMERA<br>MUJER<br>YOKO,<br>ARTISTA        | >                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | MONTA A<br>CABALLO<br>PLAYAS<br>PEQUEÑAS | >                                         | *                                     |                                        |                                   |                                | *                                    | ARRASADOR                       | ٧                            |
| ₽                      |                                 | ¥                                          |                                            |                        | VESTIDO<br>MUÑECO          | >                                                 | ¥                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CULMEN                                      | <b>→</b> ¥                               |                                           |                                       |                                        |                                   | ME HUNDÍ                       | 1                                    | ¥                               |                              |
| CAMINAS                |                                 |                                            |                                            | CIERTO DE-             | PARA TEA-<br>TRO           | )                                                 |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERSONA IN-<br>TELIGENTE                    |                                          | MANTECO-                                  |                                       |                                        |                                   | LA, CIU-<br>DAD SANTA          |                                      |                                 |                              |
| CONCORDIA              |                                 |                                            | 8                                          | PREF.,<br>SANGRE       |                            |                                                   |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          | MANTECO-<br>SA, DENSA<br>TRANS-<br>FORMAR |                                       |                                        |                                   |                                |                                      |                                 |                              |
| ₩                      |                                 |                                            | HEREDEROS                                  | <b>*</b>               |                            |                                                   |                                             |                                  | ESPÍRITU,<br>ANIMA<br>ABREV. DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >                                           |                                          | *                                         |                                       | DESPER-<br>TADOR<br>DRAMA              | <b>&gt;</b>                       |                                |                                      |                                 |                              |
| BALNEARIO              | TROVADOR                        | >                                          |                                            |                        |                            |                                                   | SEÑAL DE<br>APROBA-<br>CIÓN                 | >                                | PESETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                          |                                           |                                       | MUSICAL                                | NAT KING,<br>CANTANTE             | >                              |                                      |                                 |                              |
| L                      | MÁS QUE<br>MAL                  |                                            | MUERIERE                                   |                        |                            |                                                   | CONDIMEN-<br>TO                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |                                           | BEETE                                 |                                        | PRON.<br>NEUTRO                   |                                |                                      |                                 |                              |
|                        | ,                               |                                            | MUEBLE DE<br>COMEDOR<br>POSO, RESI-<br>DUO | •                      |                            |                                                   | '                                           | PARTE DE LA<br>COCINA            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                          |                                           | PESTE,<br>EPIDEMIA<br>TOMOGRA-<br>FIA |                                        |                                   |                                |                                      |                                 | MAMÍFERO<br>PLAN-<br>TÍGRADO |
| TALLER DE<br>FUEGOS    | <b>&gt;</b>                     |                                            | *                                          |                        |                            | PROGRAMA<br>RESONANCIA<br>MAGNETICA               |                                             | *                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | SIN RELI-<br>GIÓN<br>CARTA CON           | >                                         | *                                     |                                        |                                   | QUE ESTÁ<br>MUY DIS-<br>TRAÍDO | -                                    |                                 | ٧                            |
| ARTIFICIALES           | 5                               |                                            |                                            |                        |                            | *                                                 |                                             | 7                                | PESAR SIN<br>INCLUIR EL<br>CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>&gt;</b>                                 | EL N.º 1                                 |                                           |                                       |                                        | SONIDOS<br>DEBILES                | Y EN LATÍN                     |                                      |                                 |                              |
|                        |                                 |                                            |                                            |                        |                            |                                                   |                                             |                                  | and the second s |                                             |                                          |                                           |                                       |                                        |                                   |                                |                                      |                                 | 1                            |

#### Sudoku

#### Fácil

|   | 7 |   |   | 1 |   |   | 5 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 8 | 3 | 6 |   |   |   | 7 |
| 1 |   | 9 |   |   |   |   | 4 |   |
| 7 |   | 3 | 1 |   | 8 | 4 |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   | 6 |   |
|   |   |   | 5 |   |   | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 5 | 2 |   |
|   |   |   | 6 | 8 |   |   |   |   |
|   |   | 5 |   |   | 2 |   |   | 3 |

#### Difícil

|   | 1 |   | 9 | 7 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 4 |   |   |   | 3 |   |
| 5 |   |   | 2 | 1 |   |   |   |
|   |   | 9 |   |   | 4 |   |   |
| 2 |   |   |   |   | 6 |   |   |
|   | 6 |   | 8 | 2 |   | 7 |   |
|   |   |   |   |   |   | 4 |   |
|   | 9 | 3 |   | 6 |   |   | 1 |
|   |   |   |   |   | 3 |   | 7 |

## Binario

Complete el casillero con las cifras 0 y 1. En cada fila y en cada columna debe haber la misma cantidad de ceros y de unos. No puede haber más de dos números iguales consecutivos, ni en horizontal ni en vertical.

#### Fácil

|   |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 | 0 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   | 0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |
|   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   | 0 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |
|   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 0 | 0 |

#### Rostrograma

Identifique al personaje de la fotografía e inserte su nombre y su apellido en el casillero.



HORIZONTALES. 1: Cama que se columpia. 7: Firma suiza de relojes de lujo. 12: Prefijo que significa abeja. 13: Erupción que hace el agua. 14: Abandono o desamparo. 15: Sello discográfico. 16: Utensilio para labrar el campo. 17: En un lugar posterior. 18: Marca de arroz. 19: Indica posterioridad en el tiempo. 21: Curva con forma de ese. 23: Elemento químico usado como plaguicida. 25: Perder una persona o cosa fuerza. 27: Nombre de la cantante. 33: Accesorio del domador de fieras. 34: Investiga en EE. UU. 36: De otra clase o condición. 37: Hinchazón blanda. 38: Ulular un lobo. 39: Extremos de una cosa. 40: Impuesto sobre la renta. 42: Conduzca un avión. 43: Baja de la cabalgadura. 45: Igualdad en la altura de las cosas. 47: Cantera de piedra caliza. 48: Animal de cuatro patas. 50: Satélite natural de un planeta. 52: Arrogante, petulante. 54: Matador o lidiador. 57: Caldo o salsa para sazonar un alimento. 58: Hendidura en la superficie. 59: Piel de mamífero muy apreciada. 61: Perteneciente a la ciudad. 63: Examen para licenciados en Medicina. 64: Que está levantado a gran altitud. 66: Cierto miembro de la familia. 67: Cerrar o tapiar una puerta. 68: Hacer aberturas para botones. 69: Número que expresa sucesión. 70: Palo dorado de la baraja. 71: Local de mal aspecto o reputación.

VERTICALES. 1: Hechiceras fantásticas. 2: Licor del *spritz*. 3: Municipio de la provincia de Málaga. 4: Autoridad eclesiástica. 5: Col., cabeza. 6: Lo es la tierra que no da frutos. 7: Instr. musical de viento. 8: Suma de varias partidas. 9: Que dura mucho tiempo (f.). 10: Tira o cinta elástica. 11: Echar cierto aguardiente. 19: Artificio para cazar. 20: Suceder en el tiempo. 22: Intercambio de opiniones. 23: Islas de la ría de Vigo. 24: Percibir una fragancia. 25: Tiempo durante el cual hay luz solar. 26: Gargantilla larga. 27: Protagonizó *Goya en Burdeos*. 28: Col., cuidado al hacer algo. 29: Humedad de la noche. 30: Interjección de sorpresa. 31: Gastar la superficie. 32: Poema épico clásico atribuido a Homero. 34: Apellido de la cantante. 35: Me dirigiré a un lugar. 41: Vaso para rosas. 42: Hojas de la corola de la flor. 44: Hacer que una materia orgánica se altere. 46: Peso equivalente a 11,502 kg. 47: Que no cree en la bondad humana. 49: Armonioso, musical. 51: Derribé, tumbé. 52: Bárbaro famoso. 53: Existir en el tiempo. 55: Animal que produce lana. 56: Dar vueltas en torno a un eje. 57: Coche en América Latina. 60: Nombre ruso de varón. 62: Malo en inglés. 63: Número de cuatro cifras. 65: Tecla de alternativa.

### Soluciones de hoy

#### Autodefinido

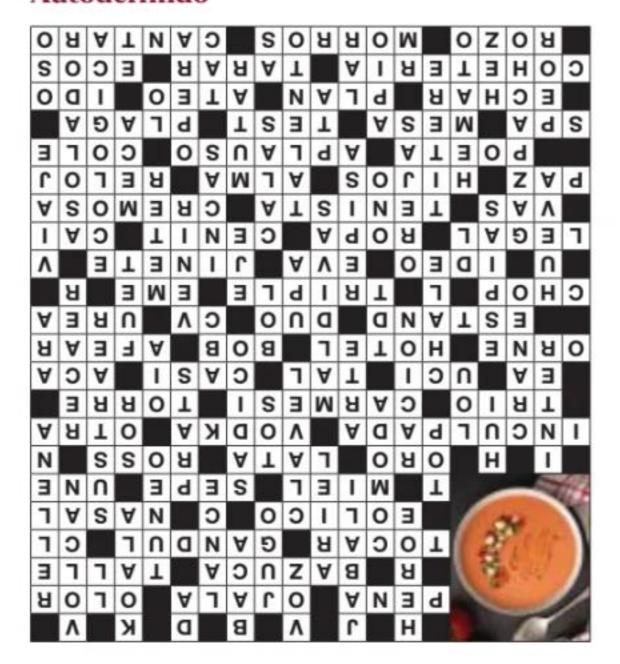

#### Sudoku -Fácil

|   | - | _ | - |   |   | - |   | _ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ε | 8 | 9 | 6 | V | 7 | 9 | ŀ | 6 |
| L | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 2 | Þ | 3 |
| Þ | 2 | 9 | ŀ | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 1 | 9 | L | 9 | Þ | 6 | 8 |
| 8 | 9 | 7 | 3 | 6 | Þ | L | 2 | 9 |
| 9 | 6 | Þ | 8 | 2 | ŀ | 3 | 9 | 7 |
| 9 | Þ | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 3 | ŀ |
| 7 | L | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 | Þ |
| 6 | 9 | 3 | Þ | L | 8 | 9 | L | 2 |

#### Sudoku - Difícil

| L | 8 | 3 | 6 | 2 | ŀ | 9 | Þ | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŀ | 9 | 2 | 9 | 7 | Þ | 3 | 6 | 8 |
| 9 | Þ | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | ŀ |
| 3 | L | g | 2 | 6 | 8 | ŀ | 9 | Þ |
| 6 | ŀ | 9 | Þ | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | Þ | 3 | ŀ | 9 | 6 | 9 | L |
| Þ | 6 | L | ŀ | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 7 | 3 | L | 8 | 9 | 9 | Þ | 1 | 6 |
| G | 9 | 8 | 1 | b | 6 | 2 | L | 3 |

#### **Binario**

| 0 | 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ | 0 | ŀ | ŀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 0 | L | 0 | L | ŀ | 0 | 0 | ŀ |
| L | 0 | L | 0 | L | 0 | 0 | ŀ | L | 0 |
| 0 | L | 0 | ŀ | L | 0 | ļ | L | 0 | 0 |
| 0 | ŀ | ŀ | 0 | 0 | L | ŀ | 0 | 0 | ŀ |
| ŀ | 0 | ŀ | 0 | 0 | ŀ | 0 | 0 | ŀ | ŀ |
| L | L | 0 | ŀ | L | 0 | 0 | L | 0 | 0 |
| 0 | L | 0 | L | L | 0 | ŀ | 0 | 0 | Ļ |
| L | 0 | 1 | 0 | 0 | ŀ | 0 | L | ŀ | 0 |
| L | 0 | 0 | L | 0 | L | 0 | L | L | 0 |

#### Rostrograma







#### SORTEOS DE AYER

| Principal   | 64797 | Serie: 046        |
|-------------|-------|-------------------|
|             | 43141 | Serie: <b>022</b> |
| Commission  | 55851 | Serie: 048        |
| Secundarios | 66077 | Serie: 010        |
|             | 76889 | Serie: 006        |

TRIPLEX DE LA ONCE (Dom. 21)
S.1: 669 S.2: 687 S.3: 945
S.4: 314 S.5: 910

MI DÍA DE LA ONCE (Dom. 21)
Fecha: 12 SEP 1955 N° suerte: 07

EL GORDO DE LA PRIMITIVA Combinación ganadora (Dom. 21):

1 26 31 37 44 R.: 0 BONOLOTO (Dom. 21)

5 16 40 41 45 46 Complementario: 17 Reintegro: 4

SÚPER ONCE (Dom. 21)

Sorteo 1:

02-09-13-21-22-23-24-27-32-41-42-47-53-56-58-61-62-70-71-76 Sorteo 2:

06-11-15-20-27-34-35-36-39-41-42-46-54-55-59-62-69-72-76-85 Sorteo 3:

02-08-12-16-20-25-38-42-43-44-52-53-54-61-66-69-73-76-78-79 Sorteo 4:

05-06-08-14-16-26-27-32-35-43-51-56-63-69-75-77-78-80-81-84 Sorteo 5:

07-12-19-21-36-39-41-44-45-47-50-51-57-59-61-63-66-67-70-76

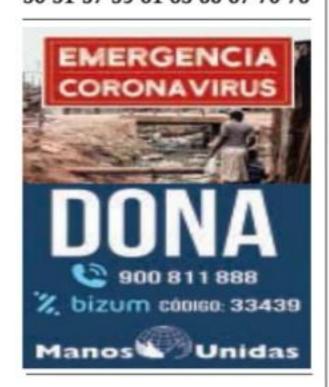

#### SORTEOS ANTERIORES

CUPÓN DE LA ONCE

Jueves 18: 06183 LaPaga: 035 Viernes 19: 48049 Serie: 011 Sábado 20: 36628 Serie: 049

TRIPLEX DE LA ONCE

Ju. 18: 272 / 126 / 403 / 263 / 898 Vi. 19: 516 / 752 / 347 / 769 / 461 Sá. 20: 862 / 764 / 508 / 874 / 564

BONOLOTO

Jueves 18: 02-09-16-19-35-48 C:45 R:9 Viernes 19: 05-10-28-29-41-46 C:35 R:6 Sábado 20: 01-02-03-27-28-31 C:25 R:8

LOTERÍA PRIMITIVA

Jueves 18: 02-07-12-14-25-35 C:44 R:8 Sábado 20: 14-29-37-39-44-45 C:1 R:4

GORDO DE LA PRIMITIVA Domingo 14: 31-34-46-48-50 C:4

EUROMILLONES

Martes 16: 02-32-35-36-39 E: 7-8 Viernes 19: 15-22-35-44-48 E: 6-7

LOTERÍA NACIONAL

Sábado 20 de julio
Primer premio: 11749
Segundo premio: 41643
Reintegros: 3, 7 y 9

LOTERÍA NACIONAL

Jueves 18 de julio Primer premio: 49522 Segundo premio: 43858 Reintegros: 2, 5 y 8

#### Crucigrama blanco Por Óscar

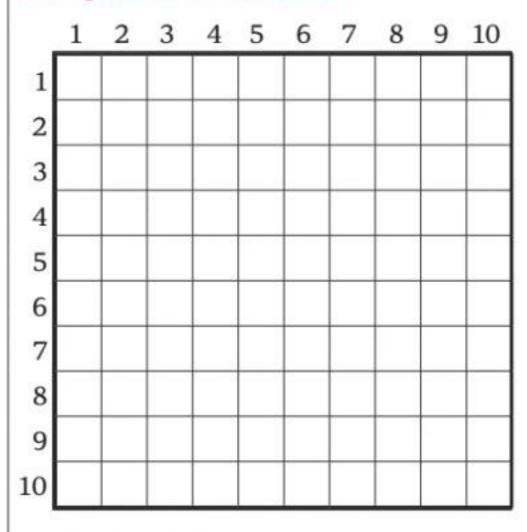

HORIZONTALES.- 1: Subterráneos en los cuales los primitivos cristianos, especialmente en Roma, enterraban a sus muertos y practicaban las ceremonias del culto.

2: Reservar, prohibir o limitar. Altar donde se celebran ritos religiosos. 3: Que están en constante viaje o desplazamiento. Preposición. 4: Tela de seda sin brillo y de más cuerpo que el tafetán. Al revés, bañe un alimento en huevo batido o harina. 5: Terminación verbal. Tierra sembrada de anís. 6: Relátales, cuéntales. Quinientos. 7: Al revés, en el

#### Contiene 10 cuadros en negro

juego de la secansa, reunión de dos o tres cartas iguales en el número o en la figura. Friso, rodapié. 8: Elemento químico metálico usado como catalizador y en la fabricación de vidrios protectores, insecticidas y raticidas. Al revés, eche la red de pescar. 9: Composiciones líricas en estrofas de tono elevado. Corteja, flirtea. 10: Al revés, pingües, mantecosos y que tienen gordura. Santo.

VERTICALES.- 1: Que se engendran juntamente con algo. 2: Encerrado dentro de estrechos límites. 3: Volumen de una obra que consta de varios. Dispersas, espaciosas, escasas. 4: Sujeta con cuerda. Voz de mando. Canción típica canaria. 5: Golpe dado con una cadena. Decimonovena letra del abecedario español. 6: Base nitrogenada fundamental, componente del ARN. Símbolo de la plata. 7: Mil. Al revés, fallecimientos. 8: Símbolo del bario. Aparato que se arma debajo del buque que está en grada, y que sirve para botar este al agua o subirlo a carena, plural. 9: Quemarse, abrasarse. Texto que acompaña a un escudo o emblema. 10: Al revés, acusadas, culpadas. Tuestan ligeramente algo de comer.

#### Jeroglífico



Echa mano, también a las sentencias

#### Ajedrez

#### Negras juegan y ganan

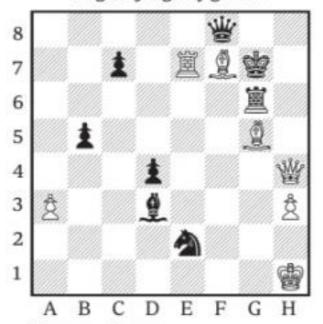

Hansen - Jepson (Elsinor, 2008)

#### Crucigrama Por Cova-3

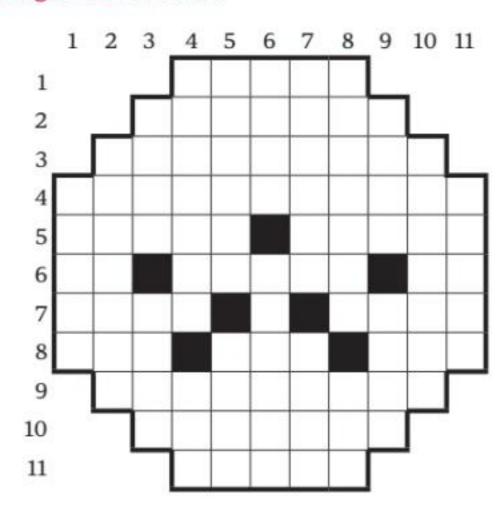

HORIZONTALES: 1: Inculco cordura en mentes alocadas.

2: Di con los pies en un obstáculo y casi perdí el equilibrio.

3: Se dice del que muestra un aspecto poco saludable y más de muerto que de vivo. 4: Crearéis un escrito. 5: Utilizase, emplease. Al revés, margen a los lados de la carretera. 6: Al revés, consonante. Al revés, tuesta. Izquierda Unida. 7: Períodos de 24 horas. Al revés, empape, moje. 8: Sufijo aumentativo. Preposición. Enredé, compliqué, hice que algo fuera complicado. 9: Ponías cada cosa en su sitio. 10: Saber. 11: Al revés, se quedan con las vueltas de la compra

VERTICALES: 1: Elemento esencial en los medios de transporte terrestres. 2: Nacido de padre y madre de diferentes razas. 3: En su totalidad, femenino. Al revés, lo hace la rana. 4: Destruyes, destrozas. Tratamiento de respeto. 5: Al revés, que no son curvos. Río que pasa por París. 6: Al revés, trozo de césped que se puede levantar con sus raíces, transportar y colocar en otro lugar. Territorios gobernados por un rey, plural. 7: Tipo de agricultura en la que no se interviene en el riego. Vine a este mundo. 8: Al revés, cuerpo sutil o energético. Consonante plural. 9: Al revés, tome la última comida del día. En Asturias y Cantabria, fogón de la cocina. 10: Escucharíais. 11: Tipo de árbol

#### Sudoku Por Cruz&Grama

|   |   |        | 2 |   |   | 7 |   |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7      |   |   |   | 6 |   | 5 |
|   |   | 4      |   | 3 |   |   | 8 |   |
|   | 4 |        |   |   |   |   |   |   |
|   | 6 |        | 1 |   |   |   | 9 | 2 |
|   |   |        | 9 |   | 8 |   | 1 |   |
|   |   | 8      |   |   | 2 | 1 |   | 7 |
|   |   | 8<br>5 | 4 |   |   |   |   |   |
| 9 |   |        |   |   | 3 |   | 6 |   |

#### Soluciones de hoy

| 8 | 9 | * | C | 1 | G | 4  | 3 | 6  |
|---|---|---|---|---|---|----|---|----|
| c | 3 | 6 | 1 | 8 | Þ | -0 | 1 | 9  |
| L | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9  | 3 | þ  |
| Þ | 1 | £ | 8 | 9 | 6 | 2  | 2 | 1  |
| 2 | 6 | 9 | 1 | Þ | 1 | 8  | 9 | 8  |
| 9 | L | 8 | 9 | 2 | £ | 6  | Þ | 1  |
| 6 | 8 | 2 | 9 | E | 1 | Þ  | 1 | 9  |
| 5 | Ε | 8 |   | ı | 8 | Ł  | 6 | 2  |
| 1 |   | L | 6 | 9 | 2 | 9  | 8 | 8  |
|   |   |   |   |   | n | ЭK | p | ns |

VERTICALES: 1: Rueda. 2: Mestizo. 3: Toda. aorC. 4: Arrasas. Don. 5: sotceR. Sena. 6: epeT. Reinos. 7: Secano. Naci. 8: ocirétE. Bes. 9: eneC. Llar. 10: Oiriais. 11: Sauce

Crucigrama HORIZONTALES: 1: Aseso. 2: Tropecé. 3: Mortecino. 4: Redactaréis. 5: Usase. nécrA. 6: eT. arroT. IU. 7: Días. elaC. 8: Azo. Sin. Lie. 9: Ordenabas. 10: Conocer. Lis. 9: Ordenabas. 10: Conocer. 1...曾xe7! 2.集xg6 [2.意xe7 意e4+! 3.營xe4 ⑤g3+ 4.齿h2 ⑥xe4 5.意xg6 查xg6] 2...詹e4+!! 3.集xe4 ⑤xe4 6.整xe4 ⑥g3+ 5.空g2 Øxe4 6.整f4 c5! 万全f3 [y el negro podia ganar con] 7...例f6! 8.整d6 c4 9.ዴe5 d3 10.얼e3 설g6 [con final

Aledrez

VERTICALES: I: Congénitos. 2: Acorralado. 3: Tomo. \*. Ralas. 4: Ata. \*. Ata. \*. S: Cadenazo. \*. R. 6: Uracilo. \*. Ag. 7: M. \*. soseceD. \*. 8: Ba. \*. Basadas. 9: Arder. \*. Lema. 10: saeR. \*. Doran. Lema. 10: saeR. \*. Doran. (El \* representa cuadro en negro)

Jeroglifico

HORIZONTALES: I: Catacumbas. \*. Acotar. \*. Ara. 3: Nomadas. \*. De. 4: Gro. \*. ecobeR. 5: Er. \*. Anisar. \*. 6: Nárrales. \*. D. 7: ilA. \*. Zócalo. 8: Talio. \*. edeR. 9: Odas. \*. Adama. 10: sosarG. \*. San. \*. Adama. 10: sosarG. \*. San.

Crucigrama blanco



Los protagonistas de la serie, en un fotograma // FILMIN

# Hasta que te maten': el horror de una relación casi mortal

La serie narra el caso del «asesino del canal», uno de los más perturbadores de la criminología británica

#### CLARA MOLLÁ PAGÁN MADRID

Este verano las pantallas se tiñen de un oscuro y perturbador relato con la serie 'Hasta que te maten' ('Until I Kill You'), disponible en Filmin. En esta ficción británica, Shaun Evans se sumerge en las profundidades del mal al encarnar a John Sweeney, un asesino cuyas atroces acciones marcaron para siempre la vida de Delia Balmer, interpretada por Anna Maxwell Martin. Este thriller, basado en hechos reales, narra la desgarradora historia de Balmer, una enfermera que sobrevivió a una relación casi mortal con Sweeney, el llamado 'asesino del canal', ya que arrojaba los restos de sus víctimas en canales.

Con guion de Nick Stevens y dirigida por Julia Ford, se adentra en la oscura realidad de una mujer que, sin saberlo, convivió con un asesino en serie durante tres años. «Es una historia que se cuenta correctamente desde la perspectiva de la víctima», mencionó Evans en una entrevista con ITV, destacando así la importancia de mostrar el horror desde el lado de quienes lo sufren.

La historia de Balmer comenzó de manera inocente y hasta romántica en un pub de Camden Town, donde conoció a Sweeney. Él se presentó como un artista 'antiestablishment' que parecía compartir sus intereses. Pero a medida que la relación avanzaba, su máscara se iba cavendo, revelando un lado oscuro y violento. Sweeney ya había asesinado a su exnovia, pero un fallo catastrófico del sistema judicial permitió su liberación bajo fianza, y Balmer no lo sabía. Esta puesta en libertad desató una serie de eventos horribles para Delia. Sweeney, en un ataque de furia descontrolada, la mantuvo cautiva y la sometió a una semana de vejaciones y abusos físicos. Armado con un hacha y un martillo, intentó matarla. No lo consiguió, pero casi. En una entrevista, Balmer recordó con dolor que «en la puerta, vi mi dedo volar por el aire, y pensé: 'Eso es todo. No quiero vivir más. No quiero vivir en esta ira y dolor'».

Tras este brutal ataque, Sweeney huyó, y logró evadir su captura durante seis años. A lo largo de su vida, Balmer vivió con traumatizada, y en 2017 declaró que «él quería que muriera con dolor, y consiguió su deseo. Voy a morir con dolor, mental y físicamente». El calvario de Balmer no terminó con el ataque. Sweeney logró eludir a la Policía y continuó su racha de crímenes. En 1994, la enfermera fue finalmente capaz de reconstruir parte de su vida, aunque siempre bajo la sombra del miedo, como contó en su libro autobiográfico 'Living with a serial killer', que sirve de base para el guión de la serie.

#### Perturbador

E caso de John Sweeney es uno de los más perturbadores de la criminología británica. Nacido en Merseyside, trabajaba como carpintero y tenía un talento innato para el arte, características que lo hacían parecer, al mismo tiempo, atractivo y cercano. Sin embargo, su comportamiento se tornó cada vez más posesivo y violento. En 1990, asesinó a Melissa Halstead, una exnovia cuya relación también terminó en violencia extrema. Su cuerpo fue encontrado en un canal de Róterdam, pero las autoridades no lograron vincularlo con el crimen en aquel momento. Este patrón de violencia continuó con Paula Fields, cuyo cuerpo fue desmembrado y arrojado al Regent's Canal en Londres.

'Hasta que te maten' no sólo se centra en los horrores que Balmer vivió a manos de Sweeney, sino también en su ardua batalla para que se hiciera justicia. Así, la serie es un intenso y emotivo viaje a través del sistema judicial y las profundidades de la resiliencia humana con una historia real que, aunque aterradora, pone el foco en la fuerza y la valentía de una mujer que se negó a ser vencida por el horror de una relación casi mortal.

#### EL CINE EN TELEVISIÓN

POR FABIÁN MOLINO



\*\*\*\* MUY BUENA \*\*\* BUENA \*\* INTERESANTE \* REGULAR ● MALA

#### 'Top Secret'

EE.UU.-R.U. 1984. Comedia. 86 min. Dir.: Jim Abrahams, D. Zucker y J. Zucker. Con Val Kilmer, L. Gutteridge, O. Sharif, P. Cushing, M. Gough, J. Kemp, W. Clarke, Ian McNeice.

#### 22.00 La 2 \*\*\*

Los creadores de 'Aterriza como puedas', Jim Abrahams y los hermanos Zucker (el grupo ZAZ, también productores y guionistas, además de hacer sus cameos), repiten fórmula, esta vez parodiando el subgénero de es-

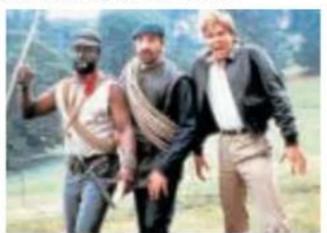

pionaje en la guerra fría con una seguidilla de gags tan delirante como irregular. El mejor resultado lo obtienen en el terreno visual, con sketches como el del teléfono, la paloma y -el mejor de todos- el de Peter Cushing en reversa. A resaltar la fotografía del veterano Christopher Challis, que trabajó con monstruos como Wilder, Donen, Losey y Mann.

#### 'Johnny el vengador' 13.30 La 2 \*\*

Italia. 1968. Oeste. 89 min. Dir.: Enzo G. Castellari. 1968. 89 minutos. Con Chip Corman, Horst Frank, Gilbert Roland.

'Hamlet' en manos del italiano Castellari solo podía resultar lo que es: un extraño espagueti psicodélico que va a fondo con el personaje (Johnny Hamilton, de Danark) y su venganza: aquella clásica sucia historia, pero en el Oeste. La adaptación –a cargo del director y los hermanos Corbucci, entre otros– es convincente y a la vez resulta entretenida. Rodado en Huelva.

#### 'Inmune' 22.30 La Sexta \*

EE.UU. 2020. Ciencia ficción. 84 min. Dir.: Adam Mason. Con K.J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, P. W. Hauser, Bradley Whitford, Peter Stormare.

El productor Michael Bay parece tener prisa por filmar durante la pandemia del Covid-19 una película que explote el tema (aquí el Covid-23, en 2024) y se anticipe a todas. El filme cuenta con un buen presupuesto que permite algunos logros visuales, pero su historia resulta muy débil, desembocando en la simplista trama de la parejita que huye del sistema, ya visto en tantas cintas distópicas.

#### 'Destrucción en Los Ángeles' 00.40 La Sexta

EE.UU. 2017. Catástrofes. 93 min. Dir.: Tibor Takács. Con Craig Sheffer, Cynthia Watros, Romeo Miller, E. Vaugier. Los Ángeles sufre en esta pelí-

Los Angeles sufre en esta pelicula serie Z una erupción volcánica y un terremoto. En medio del caos, un periodista duda entre cubrir la noticia o salvar a su familia: la decisión parece clara. El filme acaba sepultado bajo las cenizas de un guion ilógico, personajes poco interesantes, 'defectos' digitales y una dirección atonal.

#### PARRILLA DEPORTIVA

14.55 ElDesmarque Cuatro. Cuatro

15.10 Jugones. laSexta

15.30 Deportes. Antena 3

15.30 ElDesmarque Telecinco. Telecinco

17.00 Champions Chess Tour. DAZN

18.00 Programa Juegos Olímpicos de París 2024. Teledeporte

19.55 Baloncesto. Amistoso selección femenina: Espa-

ña-Australia. En directo. Desde Segovia. Teledeporte

20.00 Fútbol. COTIF Torneo Internacional de Futbol de L'Alcúdia: Uruguay-Elche CF. En directo. Gol

20.45 ElDesmarque Cuatro. Cuatro

21.25 La Sexta deportes. laSexta

21.30 Deportes. Antena 3

21.40 ElDesmarque Telecinco. Telecinco

#### LA1

7.00 Telediario matinal. 8.50 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca verano. Presentado por Mònica López.

15.00 Telediario 1. Presentado por Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial

16.15 El tiempo. Presentado por Albert Barniol.

16.30 Salón de té La Moderna

17.30 La Promesa 18.30 El cazador stars. Presentado por Gorka Rodríguez.

19.30 El cazador. (Rep.) Presentado por Rodrigo Vázquez.

20.30 Aquí la Tierra. Presentado por Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Presentado por Marta Carazo. 21.55 La suerte en tus

manos 22.00 El Grand Prix del

verano. «Cangas de Onís-Olvera». Presentado por Ramón García.

0.20 Vuelvo a empezar. Incluye «Tabanera de Cerrato, Palencia» y «Perlunes, Asturias; Las Vegas, Toledo; Belchite, Zaragoza».

#### LA 2

8.15 Los cazadores nocturnos de África. (Rep.)

9.10 El escarabajo verde. (Rep.) «Rebañar el plato». 9.40 Seguridad vital 5.0.

10.10 Guardianes del patrimonio, «Operación Telar».

10.40 Arqueomanía 11.10 Documenta2. «El aire de los tiempos».

12.05 Un país para leerlo. 12.30 Las rutas D'Ambrosio.

13.30 Mañanas de cine.

«Johnny el vengador». Italia. 1968. Dir: Enzo G. Castellari. Int: Andrea Giordana, Gilbert Roland.

15.00 Verano azul.

15.45 Saber y ganar

16.30 Grandes documentales. Incluye «Grandes ríos» y «África extrema».

18.05 Documenta2. 19.00 El Paraíso de las Señoras

20.20 ¡Cómo nos reímos! 20.35 Diario de un nómada. La Ruta de la Seda.

21.10 Diario de un nómada. Carreteras extremas. 21.30 Cifras y letras

22.00 Días de cine clásico. «Top Secret». EE.UU. 1984. Dir: Jim Abrahams. Int: Val Kilmer, Omar Sharif.

23.30 Abuela de verano. 0.45 Metrópolis.

#### ANTENA 3

8.55 Espejo público. Presentado por Lorena García.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano

13.45 La ruleta de la suerte. Presentado por Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado por Sandra Golpe.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero. 15.45 Sueños de libertad

17.00 Pecado original 18.00 Y ahora Sonsoles. Pre-

sentado por Pepa Romero. 20.00 Pasapalabra. Presentado por Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo. Presentado por Roberto Brasero.

21.45 El hormiguero 3.0. (Rep.) Presentado por Pablo Motos.

22.45 Hermanos

2.30 The Game Show. Presentado por Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

3.15 La tienda de Galería del Coleccionista

4.45 Minutos musicales

4.15 Ventaprime

6.00 Ventaprime

#### **CUATRO**

7.30 ¡Toma salami! 8.25 Callejeros viajeros. Incluye «Sicilia» y «Cerdeña».

10.10 Viajeros Cuatro. (Rep.) «Marsella y Mónaco».

11.30 En boca de todos. Presentado por Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Pre-

sentado por Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Manu

15.15 El tiempo

Carreño.

15.30 Todo es mentira. Presentado por Marta Flich y Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo, Alex Blanquer v José Luis Vidal.

19.55 Noticias Cuatro. Presentado por Diego Losada.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Presentado por Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo

21.05 First Dates. (Rep.) Presentado por Carlos Sobera. 21.45 First Dates. Presentado por Carlos Sobera.

23.00 La última luz. «Noche cerrada».

0.45 Cine Cuatro. «Alerta roja». South Korea. 2019. Dir: Byung-seo Kim, Hae-jun Lee. Int: Lee Byung-Hun, Jungwoo Ha.

2.55 The Game Show.

#### TELECINCO

7.00 Informativos Telecinco. 8.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver. Presentado por Joaquín Prat. Con la colaboración de Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro.

15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo

15.50 Así es la vida. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

17.00 TardeAR.

20.00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco.

21.40 ElDesmarque Telecinco.

21.50 El tiempo

22.00 Supervivientes All Stars: Tierra de nadie. La gala acoge la expulsión de una de las tres nominadas: Lola, Marta o Sofía. Además, tras el anuncio de la concursante que debe abandonar la aventura en plena recta final del concurso, los supervivientes participan en la última ronda de nominaciones, que podría revelar las identidades de los primeros finalistas del programa. 1.55 Casino Gran Madrid

Online Show.

#### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista

11.00 Santa misa. Palabra de vida.

11.40 Adoración eucarística 12.00 Angelus

12.05 Ecclesia al día.

12.45 Don Matteo. «El rey del ajedrez» y «La carta anónima».

14.30 Trece noticias 14:30. 14.45 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Mansilla.

14.50 Sesión doble. «África express». Italia, West Germany. 1975. Dir: Michele Lupo. Int: Giuliano Gemma,

Ursula Andress. 16.40 Sesión doble. «Safari Express». Italia. 1976. Dir:

Duccio Tessari. Int: Giuliano Gemma, Ursula Andress. 18.30 Western, «El hombre

del Oeste». EE.UU. 1958. Dir: Anthony Mann. Int: Gary Cooper, Julie London.

20.30 Trece noticias 20:30. Presentado por José Luis Pérez.

21.05 Trece al día. Presentado por José Luis Pérez.

21.55 El tiempo en Trece. Presentado por Inma Man-

22.00 El cascabel. Presentado por Antonio Jiménez. 0.30 El Partidazo de Cope.

#### HOY NO SE PIERDA...

#### 'Jamie Oliver'

#### Canal Cocina | 21.00 |

El chef británico propone recetas para aprovechar las frutas y verduras de la temporada estival.



#### 'Grand Prix'

8.10 Streetviú.

caso abierto

cree?».

Bella (II)».

Dumezweni.

Hawes.

leduro».

«El cuerpo».

tontísimos».

concurso competirán las localidades de Cangas de Onís (Asturias) y Olvera (Cádiz).

MOVISTAR PLUS+

9.05 Colin de cuentas.

9.59 Jack el Destripador:

10.57 Los monstruos de

Ponticelli. Incluye «Dos

niñas», «Tres monstruos»,

«Hasta que se demuestre

lo contrario» y «¿Quién te

14.18 Luz en la oscuridad.

Incluye «Daniela, Dulce y

16.05 Cine. «Retribution».

Francia, Alemania, España,

tal. Int: Liam Neeson, Noma

17.33 Cine. «Un funeral de

Alemania, R.U., Países Bajos.

Matthew Macfadyen, Keeley

21.00 El deporte y la ciencia.

22.00 Perrea, perrea. «Da-

0.29 El Camerino. «Rozalén,

23.00 Leo talks. «Somos

23.30 Muertos, S.L.

Tanxugueiras, Izaro».

muerte (2007)». EE.UU.,

2007. Dir: Frank Oz. Int:

19.01 Todos mienten

EE.UU. 2023. Dir: Nimród An-

Bella (I)» y «Daniela, Dulce y



#### LO MÁS VISTO del sábado 20 de julio Noticias 1

Antena 3, 15.00. 1.170.000 espectadores 20,3% de cuota



#### LA SEXTA

9.00 Aruser@s fresh. 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 1\* edición. 15.10 Jugones.

15.45 Zapeando. Presentado por Dani Mateo.

15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias 2° edición. Presentado por Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Presentado por Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. Presentado por Francisco Cacho y Joanna Ivars.

21.25 La Sexta deportes. Presentado por Carlota Reig y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio Summertime. Presentado por Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. «Inmune». EE.UU. 2020. Dir: Adam Mason. Int: KJ Apa, Sofia Carson.

0.40 Cine. «Destrucción en Los Angeles». EE.UU. 2017. Dir: Tibor Takács. Int: Emmanuelle Vaugier, Craig Sheffer.

2.15 Pokerstars

#### TELEDEPORTE

8.30 Torneo Tenis Playa de

Luanco, Final. 10.10 Arena 1000 EBT Handball Tour. Final masculina y

11.30 FIM Hard Enduro World Championship. «Prueba Serbia».

femenina.

11.40 UEFA Women's Under-19 Championship. «Alemania-España».

13.30 Tour de France. «Monaco-Nice».

15.30 Juegos Olímpicos de Pekín 2008. «F. González-R. Nadal». Final masculina.

18.00 Programa Juegos Olímpicos de París 2024. En directo.

19.55 Amistoso selección femenina. «España-Australia». Desde Segovia. En directo. 22.00 Entrevista, Grant Dal-

ton CEO Copa América 22.30 UEFA European Under-19 Championship. «España-Francia».

0.15 FIM Superbike World Championship. WSBK, WorldSSP300 y WorldSSP: segunda carrera.

2.15 Amistoso selección femenina. «España-Australia». 3.50 Sail GP. «Prueba San Francisco».

En esta nueva entrega del

CANAL SUR 7.55 Destino Andalucía.

8.25 Tierra y mar. 9.00 Despierta Andalucía. 10.15 Hoy en día. Presentado

por Toñi Moreno. 12.50 Hoy en día, mesa de análisis. Presentado por Teodoro León Gross.

14.30 Canal Sur noticias 1. Presentado por Juan Carlos Roldán y Victoria Romero.

15.25 La tarde. Aquí y ahora.

Presentado por Juan y Medio

y Eva Ruiz. 18.00 Andalucía directo. Presentado por Modesto

Barragán y Paz Santana. 19.50 Cómetelo. 20.30 Canal Sur noticias 2.

Sánchez. 21.40 Atrápame si puedes. Presentado por Manolo

Sarria.

Presentado por Miguel Ángel

22.50 Cine. «Asesinos de élite». R.U., Australia. 2011. Dir: Gary McKendry. Int: Jason Statham, Clive Owen. 0.40 Cine. «Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva». España. 2024. Dir: José Luis

2.25 Hijos de Andalucía. «Lourdes Mohedano Rítmica Mente».

Hernández Arango.

#### Noche de acción y persecuciones en 'Asesinos de élite'

Canal Sur | 22.50 h. |

Tres antiguos miembros de las fuerzas especiales son contratados por un jeque árabe para matar a tres miembros del Servicio Especial Aéreo británico, culpables de la muerte de tres de sus hijos durante unos disturbios en Omán diez años antes. Dos de ellos aceptan el trabajo por dinero, pero el tercero (Jason Statham) lo hace para salvar la vida de un amigo. La misión es muy peligrosa y no será nada fácil llevarla a cabo, pues los tres están bajo el control de una organización formada por antiguos miembros del SAS, denominada The Feather Men.

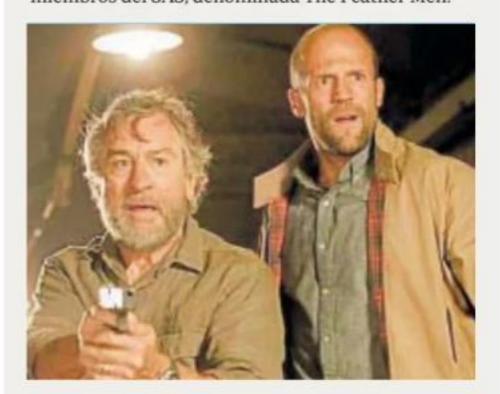

Escanea el código QR con tu móvil para acceder sin límites desde la 'app'

2XFEDP

## Verbolario



Desahogo, m. Talento para lo fácil.

TERRA IGNOTA CHARLES DARWIN

## La curiosidad como método

Su viaje en el Beagle de cinco años de duración sirvió de base a la teoría de la evolución

PEDRO GARCÍA CUARTANGO



a revolución industrial que se expandió en el siglo XIX transformó el mundo. No sólo produjo cambios en las condiciones materiales de vida y en los modelos de organización social sino también trajo consigo una nueva conciencia sobre la naturaleza humana. Tres grandes pensadores revolucionaron también la idea del hombre: Marx, Freud y Darwin. Todo lo que vino después tiene su origen en sus concepciones.

Charles Darwin inició en diciembre de 1831 su famoso viaje en el Beagle, un bergantín de solo 28 metros de eslora. Tenía entonces 22 años y se enroló bajo las órdenes del capitán Robert FitzRoy por pura casualidad. El oficial al mando de la misión de exploración de América del Sur buscaba un naturalista y cartógrafo. Tras la negativa de varios candidatos, el puesto le fue ofrecido al joven Darwin. Su padre le negó la autorización para embarcarse, ya que el trabajo no ofrecía remuneración alguna, pero acabó cediendo bajo las presiones de su tío. La duración prevista del periplo era de dos años, pero finalmente pasaron cinco años hasta que el Beagle volvió a Inglaterra.

El barco de Fitzroy superó tormentas, adversidades y ataques, pero siguió hasta dar la vuelta al mundo. La primera escala fue en las islas Azores. Luego descendió hacia Cabo Verde y cruzó el Atlántico has-

ta Brasil. Las siguientes etapas fue-

ron las Malvinas y el sur de Argentina. Dobló el peligroso cabo de Hornos y navegó en paralelo a la costa hacia Valparaíso y luego Callao. Su última parada en el continente fueron las islas Galápagos. Desde allí atravesó el Pacífico antes de detenerse en Tahití, Nueva Zelanda y Australia. Tras explorar las formaciones coralinas en las Islas Cocos, regresó a Inglaterra por Sudáfrica, atracando en Ciudad del Cabo. Pero no volvió directamente porque cruzó de nuevo el Atlántico hasta Brasil antes de tocar puerto en Falmouth, en el sur de Inglaterra, en octubre de 1836. El itinerario da la medida de la ambición de la expedición del Beagle y de su tripulación.



Una de las últimas fotografías de Charles Darwin //REUTERS

De los cinco años de duración de la misión, dos fueron de navegación y casi tres de exploración de territorios poco conocidos. Darwin fue anotando minuciosamente todo en un diario, mientras hacía observaciones geológicas, recogía plantas, esqueletos y fósiles y almacenaba insectos, anfibios y reptiles. En el Corcovado, se dedicó a coleccionar arañas y, explorando el sur de Argentina, encontró los restos de un megaterio. Enviaba periódicamente a su casa en Inglaterra sus hallazgos. Tendrían que pasar 23 años hasta la publicación de 'El origen de las especies' en 1859, donde sistematiza la teoría de la evolución. El viaje en el Beagle fue la experiencia más importante de la biografía de Darwin, que se convirtió en una celebridad al volver a su país. Durante dos décadas, luchó contra su mala salud para formular su revolucionaria teoría que rompía todos los estereotipos religiosos. Siempre inspirado por Alexander von Humboldt, al aventurarse en la glacial Tierra de Fuego, explorar las selvas brasileñas y observar la fauna de las Galápagos, Darwin se dio cuenta de que los seres vivos se adaptaban al medio ambiente y que ello era un factor esencial para su supervivencia. Escribió entonces en sus cuadernos que la naturaleza tenía «un poder generativo» que provocaba la aparición de nue-

> vas formas de vida sobre el planeta. Poco a poco, fue creciendo en su mente la teoría de la evolución y de la selección de las especies.

> Hijo de un médico acomodado, Darwin había estudiado Medicina en Edimburgo. Carecía de vocación y se aburría. Su amor a las ciencias naturales le llevó a estudiar los escarabajos y a leer a Humboldt. Su alistamiento en el Beagle colmó sus ilusiones de explorar nuevas tierras.

> El gran impulso de la obra de Darwin residía en su insaciable curiosidad. El hallazgo de árboles fosilizados en los Andes le hizo llegar a la conclusión de que la Tierra estaba sometida a movimientos tectónicos. También dedujo que los atolones, formados por arrecifes coralinos, demostraban el descenso del nivel del mar. También acertó al relacionar los maremotos con erupciones volcánicas. Fue una mente clarividente que supo desmontar los tópicos y explicar la naturaleza con las leyes

de la razón.\*



LAPISABIÉN

JESÚS NIETO JURADO

#### Dinastías

Cuando llega la peste, tapan las miasmas con fango

a casi no quedan dinastías de arraigo y cuna. De cuando en España se podía ir saltando de traje de luces en traje de luces, de laca en laca de folclórica, de Canfranc a Tarifa y entre fincas blancas al sol; dinastías que dejaban braceros míseros y que el país 'españoleara' con su trinque tan ibérico. Hay dinastías a las que ya les cantaron misas, como a la Pujol Ferrusola, cuya mitad dejó este valle de lágrimas hace unos días. La matriarca del clan que confesó 'hacerse a un lado' cuando Pujol más claro vio su 'amor' por Cataluña en esa epifanía del 'honoraple' soplando el polvo a la caja fuerte.

Hoy es tan 'buen día' como otro para sacar aquí dinastías, tan bellas y tan industriosas cuando los resultados son los que son y alguien, el contable o el mamporrero, pone el oído al engranaje del motor y escucha que se ha aceitado todo correctamente. En Marruecos bien se sabe lo que hay en la dinastía del que nos tiene cogidos por el zapatófono, y en Putin todo él es dinastía, y quien diga lo contrario, polonio. Luego están las honradas dinastías de feriantes o de plateros cordobeses.

Dinastía hay en La Moncloa, de natural bipolar, y aquí sí que hay relato, milagro, cuento y cuentas. Un «dientes, dientes, que es lo que les jode»; ese vacile al juez de Begoña Gómez, y la respuesta de éste: «Yo le ilustraré personalmente». En ese momento de la 'ilustración' judicial quizá resida el cenit de nuestra historia presente, y convendría encargar a un maestro del claroscuro un lienzo de ese instante. La supuesta dinastía de Sánchez es que es así: lloro, reflexión y chulería. También hay milagros, como el del hermano Azagra, al que se le abren las aguas del Guadiana, o del Caya, para ser músico en provincias fronterizas, tener residencia en Lusitania, y andar con la música cual alimento del espíritu. Como en una canción de Perales.

Las dinastías no van ya por cortijadas, sino por parcelas de la función pública. Todas, cuando llega la peste, acostumbran a tapar la miasma con fango de verdad: misma consistencia pero un olor más a humedad en lo segundo.